Sábado, 17 de agosto de 2024. Año XXXV. Número: 12.658. Edición Madrid. Precio: 2 €



TURISMO DE ALTURA Dormir en una casa del árbol en Gerona, una propuesta que combina aventura y relax

**CINE** Paz Vega viaja a su infancia para debutar con nota como directora con 'Rita': "El cine tiene que denunciar la injusticia"



MARÍA CORINA MACHADO, LÍDER DE LA OPOSICIÓN EN VENEZUELA, ANTE LA GRAN PROTESTA DE HOY

# «Tengo un mensaje para Maduro y sus normalizadores: no hay vuelta atrás

UNA CONVERSACIÓN CON CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO «Aquí no habrá reparto «En las Fuerzas Armadas de poder ni nuevas elecciones. Se respetará el resultado del 28 de julio»

se está produciendo la contra las nuevas discusión más importante y decisiva de su historia»

Un cordón sanitario dictaduras

ARMANDO CHAGUACEDA Pág. 13

«Sobre Zapatero: el silencio es tomar partido. Y aquí no hay lugar para la indiferencia» Páginas 14 a 16

España, sus socios de la UE, Estados Unidos y otros 20 países reclaman las actas al chavismo POR DANIEL LOZANO PÁG. 17



María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, durante la protesta del pasado 30 de julio en Caracas. ALFREDO LASRY / GETTY

Avuntamientos de Bildu organizan 25 actos de apovo a ETA ante el silencio del PSOE

MANUEL MARRACO Pág. 12

España aumenta la dependencia del gas ruso y ya **supone el 22,7%** de las compras

GUILLERMO DEL PALACIO Pág. 20

### PALABRA DE SÁNCHEZ **EDUCACIÓN**

«En el curso de formación para profesores nos pusieron a abrazar árboles»

OLGA R. SANMARTÍN Págs. 10 y 11

# Sánchez activa «el ventilador» usando a la hermana de Feijóo

El PSOE anuncia acciones contra la familia del líder del PP rescatando un caso de hace 12 años no judicializado

El PP denuncia que intenta ocultar «que los únicos investigados son los allegados del presidente»

M. BELVER / Á. CARVAJAL MADRID A escasos días de comenzar un nuevo curso político, los socialistas han anunciado su intención de emprender en septiembre acciones parlamentarias y judiciales contra familiares de Alberto Núñez Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso. «Es evidente que el PSOE quiere activar de nuevo el ventilador para tratar de hacer ver que todos somos iguales», señalan indignados en Génova. Páginas 6 y 7

# **LOC LA TELETUBBY A** LA QUE LE ESCRIBÍAN CÃRTAS SEXUALES



Nikky Smedley relata en un monólogo en el Fringe de Edimburgo cómo era ser Laa-Laa, el personaje amarillo POR LUIS ALEMANY

# PRIMER PLANO

LUCES PARA LA CONSTITUCIÓN (84)

Jon Juaristi rinde homenaje a uno de sus maestros, Ramón Menéndez Pidal, en una biografía intelectual titulada 'El último liberal unitario' (Faes), punto de partida para comprender por qué hoy han dejado de interesar los debates en torno a la nación española

# mía catalana, son de una actualidad **«DESMANTELAR** ELESTAD Con/byneontelegrain **DE DERECHO NOS LLEVA A UNA NUEVA FORMA** E DESPOTISMO»

JON JUARISTI x.com/byneomelegiam

FERNANDO PALMERO MADRID Pregunta. ¿Por qué rescatar ahora la figura de Menéndez Pidal?

Respuesta. Con la perspectiva del tiempo, la figura de Menéndez Pidal adquiere una dimensión mayor. Es uno de los grandes titanes de nuestra historia cultural y uno de los intelectuales que pertenecen a dos generaciones sucesivas, en términos orteguianos, la del 98 y la del 14, en las que está lo más importante de la modernidad española. Más aún, Menéndez Pidal es la culminación de esa modernidad y de un proyecto nacional que tiene una dimensión hacia el pasado que a mí me parece espléndida. Menéndez Pidal sabe rescatar la cultura y la literatura españolas de la Edad Media, el Romancero, el Cid... y darle un empaque filológico para insertarla en Europa, donde hasta ese momento había estado ausente.

### P. En el libro lo pone a conversar con su generación, con Unamuno, con Ortega, con Menéndez Pelayo...

R. Sí, porque Unamuno tiene una concepción intrahistórica de la Historia que es perfectamente compatible y complementaria con la idea de estado latente de Menéndez Pidal e incluso con la del propio Ortega. He intentado hacer una biografía intelectual en el sentido de recoger la construcción del pensamiento de Menéndez Pidal, con menos insistencia en los aspectos externos de su biografía, que están ya muy bien tratados. Creo que necesitamos entender a los escritores, pensadores y científicos sociales de esta época, que han llamado la Edad de Plata, porque tienen una importancia decisiva en la construcción histórica de la nación española, que con su desaparición empieza a declinar. Aún en esos momentos existía una nación, ahora lo dudo. Creo que existe un Estado que mantiene juntas algunas piezas, pero esa idea optimista que teníamos todavía en los años 80 y 90 del siglo pasado, de que España tiene unos tegumentos sólidos, intrahistóricos, a estas alturas ya no existe. Soy bastante pesimista.

P. Fecha el inicio del desplazamiento de la concepción unitaria de la nación a la concepción federalista en la lección inaugural del curso académico 1937-38 que imparte Bosch Gimpera, a la sazón 'conseller' de Justicia de la Generalitat.

R. Sí, en Valencia, en plena guerra, donde se había celebrado el Segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, y con la presencia de Azaña, que no tenía precisamente sentimientos federalistas. Ahí se expone esa idea de que España es una superestructura, algo postizo que se coloca encima de uno de los nú-

raya que lo español es una pluralidad constitutiva de la diversidad de los pueblos hispánicos. Esa historia, la de los mitos prehistóricos, mela conozco muy bien. Los vascos han sido muy aficionados, mucho más que Bosch Gimpera, a falsificar cuevas paleolíticas para crear una fantasmagoría histórica. Se forjan patrias con patrañas, como escribí en uno de mis versos. Pero aquella lección de Pere Bosch Gimpera, que era catedrático de Prehistoria, instauró un paradigma que ha llegado incólume hasta nuestros dí-

as en los ámbitos de la izquierda política y del progresismo académico. Qué tenemos que ver nosotros con los celtas, con los vascones, que ade-

cleos paleolíticos originarios. Se sub-

### DNI

- ▶ Nació en Bilbao en 1951 y ha sido catedrático de Filología Española en las Universidades del País Vasco y Alcalá de Henares
- ► Ha sido director de la Biblioteca Nacional y del Instituto Cervantes, Premio Nacional por El bucle melancólico' y Premio Mariano de Cavia. Actualmente es columnista de 'Abc'.

todo, no está en la Constitución. Yo creo que los nacionalistas vascos son unos grandes de-

fensores de la Constitución, o al menos del único artículo que les interesa, la disposición adicional primera, que es donde se reconocen unos supuestos derechos históricos, un mito que puede llenarse de contenido a volun-

blemente un concierto

económico para los ca-

talanes, porque no es-

tá en la historia y, sobre

P. En el terreno de las ideas es el triunfo de las tesis que planteaba Bosch Gimpera...

tad propia.

R. Sí, pero tampoco las

invocan en estos momentos. P. ¿Estamos llegando al final del ciclo de vida de los Estados nación? R. Ya hemos pasado el Estado nación,

más son un mito. Los vascos son el estamos en otra cosa. La nación se gran invento del Antiguo Régimen en ha volatilizado. Tienes un Estado na-España. Frente a la posibilidad de una ción en la medida en que hay una nación detrás. El Estado es sólo el órgano político de la nación, si se logran mantener unos pactos políchusma de moros y judíos, que ellos ticos elementales, unos pactos que vienen de Tubal directamente y que están fijados en la Constitución. EEUU, con todo, sigue siendo una nación, tiene una Constitución que en principio no se atreven a dinamitar como se está haciendo en España. P. Los más optimistas piensan que Europa va a venir a salvarnos..

burguesía de conversos, de aquellos

linajes de mercaderes, los vascos di-

cen que nada tienen que ver con esa

su nobleza no se la deben a los reyes,

sino al euskera, que son los primeros

pobladores de España y no se han

contaminado, que son endogámicos.

P. Los dos artículos publicados por

Menéndez Pidal en 'El Sol', mientras

se debatía en la Cortes Constituyen-

tes de 1931 la cuestión de la autono-

R. Sí, se titulaban Sobre la supresión

de la frase 'nación española', y hacen

una llamada muy expresa a Unamu-

no y a Ortega, pero ninguno de los

dos responde. A pesar de que podían

estar muy de acuerdo en el fondo de

la cuestión, son incapaces de poner-

se de acuerdo. Es el fin de fiesta del li-

beralismo español, cuando de algu-

na forma empieza el desastre, algo

bastante triste. El problema actual es

que ya no existe un debate en torno

a la nación española porque es una

cuestión que interesa a muy poca gen-

te. Yo veo que el país está muy dividi-

do, muy polarizado. José María Mar-

res el 11-M, y en los días sucesivos, por-

que en esos momentos se hundieron

los acuerdos básicos. A partir de en-

tonces no ha habido forma de recons-

truirlos. Y la tendencia ni siquiera es

hacia la federación, sino hacia la con-

federación, porque los secesionistas

catalanes no entenderían ya la pri-

mera y los vascos están en contra de

la federación por razones históricas,

porque no les conviene. Los naciona-

listas vascos siempre han pensado en

una relación bilateral entre España

como Estado centralizado y ellos co-

mo subnación o lo que sea, pero pri-

vilegiada. Por eso les molesta terri-

co dice que la nación salta por los ai-

tremenda...

R. Bueno, ya sabemos lo que es Europa. Y como gane Trump y decida que lo de Ucrania no tiene ningún interés para él, y se retire de la OTAN, nos quedaremos solos frente a una Rusia postsoviética, que como se ve está bastante fanáticamente unida, con una Iglesia ortodoxa detrás muy fuerte, frente a una Europa que es una unidad económica y poco más, pero no una unidad política ni cultural. No hay detrás ningún proyecto colectivo. A mí me parece catastrófica la situación actual. Siempre cabe una posibilidad de reacción..

P. El poder judicial parece que sí que está reaccionando...

R. Están plantando cara algunos jueces, pero no la mayoría del poder judicial. Mire el TC, que es un apéndice del Ejecutivo, y más que del Ejecutivo, del PSOE. Es posible que al final la gente se harte, pero no veo síntomas de reacción, y menos ahora, en verano, que es el tiempo de la cerveza y las gambas, cosa que aprovecha el Gobierno para hacer anuncios contra la prensa, montar elecciones o aprobar leyes curiosas. La historia se ha salido de madre. Tengo la sensación de que todo se ha descoyuntado y, ya que no hay nación, podríamos aferrarnos al Estado de Derecho, pero también lo están desmantelando... Ya sé que lo que está pasando aquí está pasando en todas partes, aunque ese sea un consuelo imbécil, pero el de España es un caso de laboratorio y el desmantelamiento del Estado de Derecho nos lleva a una forma de nuevo despotismo. Lo que pasa con el Frente Popular en Francia es sintomático, porque desde aquí se les dice que la exclusiva es nuestra. No, el modelo es de Stalin y Dimitrov, de la Komintern y del Partido Comunista de la Unión Soviética, a partir del año 35, en el VII Congreso, cuando se plantea crear los frentes populares y abandonar el frente de clase para colaborar con la burguesía. Un desastre tanto en Francia como en España. Y eso es lo que gusta aquí y allí. P. Volviendo a su libro, ¿por qué no se entendieron Menéndez Pidal y Menéndez Pelayo?

R. Tuvieron una relación ambigua. Don Ramón reconoce muchas cosas a Menéndez Pelayo, pero es incapaz de concederle la importancia intelectual que tenía. Lo admira como poeta y como crítico literario, pero no en lo fundamental, en su concepción de la historia como proyecto nacional. Menéndez Pelayo piensa en un

# **PRIMER PLANO**

LUCES PARA LA CONSTITUCIÓN (84)

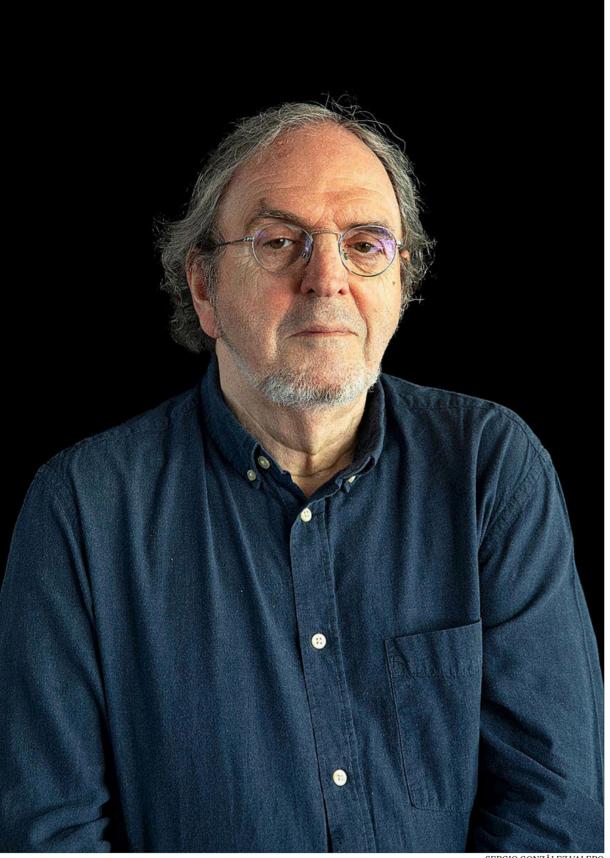

SERGIO GONZÁLEZ VALERO

liberalismo católico y en un liberalismo apoyado fundamentalmente en la tradición humanística, no en la Edad Media, sino en el Renacimiento español y en la Contrarreforma, que es para Menéndez Pelayo la culminación del humanismo español. Podemos discutir eso, pero Menéndez Pidal está en otra cosa; él quiere darle un sustento medievalista a la nación española, y eso le lleva a chocar en la idea de la historia con Menéndez Pelayo. Pero esa imagen de Menéndez Pelayo como un monstruo reaccionario es falsa. Él es anticarlista desde el primer momento, está con la Restauración, con el alfonsismo. Es un liberal monárquico, pero un liberal. Y, además, siente una enorme simpatía por los heterodoxos, a pesar de darles por lo que tienen de heterodoxos, y admira en ellos la libertad de criterio y la libertad de pensamiento, esa actitud de arriesgarse a pensar.

P. ¿Todo esto se acaba con la Guerra y el franquismo?

R. No del todo. Hay un flujo de ideas  $incesante\,entre\,ellos\,y\,la\,generaci\'on$ inmediatamente posterior, que es una generación que cada vez aprecio más, la generación del páramo, que dicen, de Julián Marías, de Laín Entralgo, López Aranguren... Ahí hay bastante enjundia. Incluso Caro Baroja, que, digamos, toma posición con los Bosch Gimpera, pero hay otra cosa en él. Son varias generaciones que necesitan que nos pongamos a pensar sobre ellas. Desde 1910 hasta 1936, el Centro de Estudios Históricos de Menéndez Pidal es el organismo más importante de ciencias humanas y ciencias sociales en España. Ahí está Américo Castro, pero también los lingüistas: Tomás Navarro Tomás, el gran arabista, y Asín Palacios. Es un mundo de hierro, magnífico. La RAE, al lado de eso, era más bien un decorado dieciochesco. La España del franquismo no es ni estéril ni el páramo ni la barbarie, como se ha dicho, a pesar de que están la Iglesia y el nacionalcatolicismo, todo lo que quiera. Pero ahí sigue habiendo una vida intelectual importante y una defensa de la continuidad con respecto a las generaciones anteriores. Lo más extremo de Falange, incluso, tiene que recurrir a la memoria del 98, como hizo en un momento dado Giménez Caballero. Son los antecesores del fascismo español. Pues mire, sí, pero está claro que si algo da continuidad a una identidad espiritual española es la actividad de toda esta gente. La

### **UNITARISMO**

«La idea que aún pervivía en el siglo pasado de que España tiene unos tegumentos sólidos, ya no existe»

### **FEDERALISMO**

«Para la izquierda y el progresismo académico, España está formada por una pluralidad de pueblos»

LA NACIÓN
«El debate en
torno a la nación
española interesa
a poca gente,
el país está
muy polarizado»

CUPO CATALÁN
«Les molesta a los
nacionalistas
vascos porque
no está en la
historia ni en la
Constitución»

### CONTINUIDAD

«España es muy poco propensa a la continuidad, existe la tentación de romperlo todo cada cierto tiempo»

RECONCILIAR «Como su amigo Benedetto Croce, Menéndez Pidal defendió la idea del compromiso histórico en 1947»

PROGRESISMO
«El federalismo
se presentó como
la única alternativa
democrática
al centralismo
franquista»

historia es una sucesión de movimientos más o menos incongruentes en la que intentamos encontrar una vía de continuidad y de estabilidad, que es lo que se llama civilización. España es muy poco propensa a la continuidad y, por tanto, a la civilización. Tiene explosiones culturales magníficas, pero no es una civilización porque no hay continuidad. Hay una tentación de romperlo todo cada cierto tiempo.

P. Todavía en el primer franquismo Menéndez Pidal pretende rescatar algo de aquellos debates...

R. Sí, en 1943, en los actos conmemorativos del Milenario de Castilla, defiende su opción por una nación cristiana de raíces medievales y castellanocéntrica, que coincidía con la ideología del franquismo. Y esta es una crítica que le hicieron siempre la izquierda y los nacionalismos periféricos. Pero la concepción pidaliana no debía nada a los ideólogos de los vencedores. Luego, en 1947, publica Los españoles en la historia, que es un intento de salvar lo que se pudiera del viejo liberalismo frente al efecto deletéreo de Bosch Gimpera y el federalismo desatado y enloquecido de la República. Menéndez Pidal dice que España es algo más que una cáscara, que lo que podía ser postizo en la época de los romanos, con el devenir de la historia deja de serlo.

P. Es el concepto de tradición como algo vivo, no estático...

R. Sí, buscar la tradición en el presente vivo y fluyente, una idea que tomó de Unamuno. Una tradición que va evolucionando. Don Ramón se plantea con Unamuno lo siguiente: no tiene sentido esa bronca que hemos tenido desde el siglo XIX entre tradición y progreso, esta especie de guerra civil espasmódica, así que vamos a ver cómo podemos llegar a una fusión. Desde 1945, cuando acaba la guerra civil italiana, Menéndez Pidal había seguido muy de cerca la actividad política de su amigo Benedetto Croce, el verdadero creador del compromiso histórico en Italia y con el que está en contacto continuo. Un año después, cuando logra el acuerdo entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, Croce se retira de la política activa para dedicarse a impulsar su propio centro de estudios históricos en Nápoles. En el 47, Menéndez Pelayo intenta hacer aquí lo mismo tomando de él bastantes cosas positivas. Croce es una figura a reivindicar hoy, pero en este país cartagenero no creo que tengamos muchas oportunidades de llegar a eso. Como intuyó Menéndez Pidal, las tesis de Bosch Gimpera tuvieron un atractivo muy eficaz en la oposición al franquismo, porque de modo vago e indefinido, defendía una reforma federalista del Estado que se presentaba como única alternativa democrática y progresista al centralismo de la dictadura. El unitarismo se identificó con el régimen de Franco y el liberalismo unitario de Menéndez Pidal cayó en el olvido.

# **OPINIÓN**

«PUES si te sirve de consuelo [narración de drama personal]» es una rotonda lingüística perfecta, la que de manera más natural nos desvía hacia el único tema que de verdad nos interesa: nosotros mismos. Quien lanza el cebo de la desgracia propia puede zanjar al fin la cháchara del de enfrente; dale que te pego con que a su madre le han detectado no sé qué enfermedad crónica o con que su novio le mandó por error un mensaje que en realidad estaba destinado a su amante. Con la atención de nuevo arrebatada, el conductor de la conversación se felicitará a sí mismo por aliviar con su intimidad, generoso y desprendido, zahorí de cables de empatía, a su amigo desdichado. Dos desgracias suman una normalidad.

Y, sin embargo, una enciende la radio u hojea el periódico, y acaba puesta en su sitio con más eficacia que ojeando las estrellas con telescopio. El régimen de Maduro, escribía Daniel Lozano, ha detenido a 118 adolescentes durante las protestas contra la represión



LA ESCALERA **CHARO LAGARES** 

### Chicos, tenemos sorteo nuevo

y el fraude electoral. Una de ellas, contaba su madre, salió a pasear EL INGENIO DE con sus primas y acabó «recluida en un centro para menores». Lo del 8 de agosto en Barcelona se redimensiona y se queda en función extraviada del Festival de Teatro de Almagro. También en el norte, una mujer de 19 años, o sea, otra adolescente, atada con bridas a la cama durante un mes.

Los secuestradores, su novio y su suegra. Los seis meses de acné quístico ahora no estuvieron mal.

El bordillo de la conversación veraniega se reblandece. Que el intervalo entre el check-in y el check-out de los hoteles haya mermado tanto que no dé tiempo a aprender cómo funciona la ducha de la habitación se antoja, entonces, una prueba renovada del Grand Prix. Que los chiringuitos, incitados por el desbordamiento del turismo al que invita el alquiler estacional irregular, infiltren en sus cartas hamburguesas chorreantes por 30 euros y ensaladas de queso de cabra con vinagre de Módena balsámico, por 24, ya no es síntoma de la emulación pecuniaria a la que nos remolcan el escaparate social de internet y un capitalismo vacío y tontorrón, sino una anécdota más sobre la decadencia estética de Occidente. El mal gusto siempre es de los otros. Y de Alvise, que, como si rifara un lote de infusiones adelgazantes o un bolso de piel con logos, marca como requisitos para participar en el sorteo de su sueldo el número de DNI, el usuario de Instagram y que los aspirantes lo sigan en sus redes sociales. Encima, abrir la aplicación en busca de border collies que acunan a bebés y recetas de pepino aliñado, y encontrarte con uno de sus vídeo-selfis. Hasta para que se burlen de una hay que tener suerte



EL ÚLTIMO **ESCAÑO** IÑAKI **ELLAKURÍA** 

### El periodismo que teme a la verdad

A LOS periodistas nos gusta decir, y que nos digan, que somos una herramienta esencial en la defensa de la democracia. Y en esto todavía no nos falta razón: seleccionar, distinguir, contextualizar e interpretar es imprescindible en una sociedad en el que la ficción, con sus diferentes formatos, desde el bulo interesado a la mentira oficial, resulta apabullante. Esta función básica del periodismo tiene también sus obligaciones. La primera, no temer nunca a la verdad. Aunque, paradójicamente, sea ese miedo el que marque algunas veces el tratamiento de los hechos cuando estos desmontan prejuicios y cuestionan el mundo en el que hemos decidido vivir, que no es generalmente en el que vivimos.

El trato periodístico del estallido de la violencia contra la inmigración musulmana en Reino Unido es un buen ejemplo: las execrables agresiones -des pués de que se propagase el bulo del asesino de tres

niñas de seis, siete y nueve años en Southport era un inmigrante ilegal– se ventilaron de la manera más simple y propicia para la corrección política, presentándolas como acciones promovidas por la ultraderecha y alentadas por las redes sociales.

Si bien son ciertos la presencia de *hooligans* y el papel de internet, se obviaron elementos imprescindibles para entender el contexto. Por ejemplo, que no pocos de los que protestaban eran vecinos sin ninguna militancia política, pero sí mucho cabreo. Allí donde se registraron los altercados los índices de paro se mantienen desde hace una década en torno al 20%, afectando básicamente a la población blanca y han creado un contexto social dickensiano, en el que proliferan las familias desestructuradas, el alcoholismo y las bandas juveniles ultraviolentas, que rememora aquel «no future» de los Sex Pistols.

Fue Douglas Murray el primero en romper el relato oficial aportando muchos de estos elementos en una tribuna en The Spectator. Lo hizo sin justificar la violencia, pero sí situándola en el polvorín de algunos barrios tras décadas de parálisis política, debido a la resistencia de la izquierda a moverse de su dogma y el pavor de la derecha a ser llamada racista, ante la gran transformación social del Reino Unido.

El texto de Murray fue tildado de xenófobo y la prensa socialdemócrata ha montado una campaña pidiendo incluso que lo metan en la cárcel, aprovechando las restricciones en la libertad de expresión que aplica el Gobierno laborista de Starmer. Es la misma turba represora que, cómicamente, empieza a preguntarse de qué muere el periodismo.

### **IDÍGORAS Y PACHI**



X (ANTES Twitter) se ha convertido en una M. Para el usuario, la experiencia de navegación es terrible. El algoritmo ignora por completo a aquellos usuarios que has decidido seguir (¿qué mejor criterio que ese?) para ofrecerte un popurrí de curiosidades destinadas a captar tu atención, pero que proporcionan escasa o nula información de calidad sobre los temas que te interesan. Además, ahora,

cualquiera que pague puede obtener la marca azul y llenar  ${\bf X}$ de M. Tampoco hay doble verificación para asegurar la cuenta, así que si no pagas estás expuesto a hackeos. Mi consejo, ya que, por desgracia, no hay muchas ni buenas



CAFÉ **STEINER JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA** 

M. ha convertido X en una M: ¿qué hacer?

alternativas es: si quieres recuperar el control y solo ver a quien tú has decidido ver, te recomiendo que hagas listas por temas o fuentes, e ignores por completo la pantalla

Tan terrible como la experiencia de usuario es el impacto de la plataforma. No es que cualquier tiempo pasado fuera mejor: Twitter tuvo tiempos muy oscuros antes de que comenzara a rendir cuentas, filtrar y empezar a responsabilizarse de sus contenidos (algo en lo que la Unión

Europea ha tenido un papel fundamental). Pero con la llegada de Elon Musk, la plataforma ha tocado techo como Cloaca Máxima en la que se vierten todos los detritus que produce el debate público y como canal para la diseminación

de odios, acosos, desinformación y polarización. La reciente conversación entre Musk y Trump deja claro en manos de quién está el principal medio de comunicación global: de alguien (un inmigrante, por cierto, nacido en Sudáfrica) que, entre otras cosas, criminaliza la inmigración y piensa que la llegada de un autócrata como Trump a la Casa Blanca es lo mejor que le puede pasar al mundo.

Musk se enroca en una libertad de expresión sin límites para sembrar odio (lo hemos visto en el caso de los disturbios británicos), pero jamás le oirán una palabra sobre la libertad de expresión en China, donde se fabrican la mitad de sus Teslas. Eso sí, al comisario Bretton, responsable de supervisar la plataforma, hacer cumplir el derecho comunitario y proteger los derechos de 450 millones de europeos, le ha dicho «que te jodan». M. ha convertido X en una M y ha desafiado directamente a la UE amenazando con retirarse de Europa. La Comisión y el Parlamento no pueden seguir ignorándolo por más tiempo.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual Carlos Segovia, Gonzalo

SUBDIRECTORES: Roberto Benito, Juan Fornieles, María Gonzále: Manteca, Jorge Bustos, eyre Iglesias, Silvia Román

Suárez, Esteban Urreiztieta



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# Pasividad inmoral ante el apoyo a ETA en los espacios públicos

LA ORGANIZACIÓN terrorista ETA se disolvió hace seis años, pero su cultura de odio pervive en los espacios públicos del País Vasco y Navarra, como demuestran una vez más las fiestas populares que tienen lugar en verano. El fenómeno, que perpetúa el control social que la izquierda abertzale siempre tuvo sobre el mundo cultural y festivo, se produce con el impulso indisimulado de EH Bildu y ante el silencio cómplice del Gobierno de España y del Gobierno vasco. La pasividad de ambas instituciones constituye una inmoralidad incuestionable, que en el caso del PSOE obedece a la dependencia que el presidente Sánchez tiene de los

herederos políticos de ETA.

De nuevo, son las víctimas quienes, en absoluta soledad, se han encargado de recopilar y denunciar los actos de apoyo a ETA en lo que va de verano. Según Covite, han sido al menos 71. Aunque lo más relevante es que 25 de ellos han sido organizados por ayuntamientos gobernados por

Bildu, es decir, por el socio más estable de La Moncloa, al que el PSOE se ha esforzado por blanquear pese a que sus dirigentes y sus cuadros se muestran una y otra vez como orgullosos legatarios de su pasado.

Los rostros de los etarras que, tras la oscura política de acercamiento y excarcelaciones aplicada por el Gobierno, aún siguen en prisión adornan muchos recintos festivos. Se los llama «presos políticos» –denominación que justifica sus crímenes- y se los conmemora en brindis, conciertos y comidas, ante la desidia general de la sociedad civil. Como subraya Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, sería impensable que en cualquier democracia europea se aplaudiera como héroes a presos yihadistas. En cambio, en

nuestro país esta anomalía se cronifica entre un silencio político desmoralizador. Más aún cuando se comprueba la doble moral imperante. Solo desde el partidismo más irresponsable puede comprenderse que las leyes de memoria nacional y vasca regulen sanciones contra la exaltación del franquismo y ninguna contra la exaltación de ETA, cuando su relato es el único cuya penetración social resulta realmente peligrosa en el País Vasco y Navarra.

Desde hace años el Ejecutivo vasco y la Delegación del Gobierno en Euskadi se lavan las manos alegando que no pueden actuar. Es cierto que la vía penal parece infructuosa. Una

### Con su silencio, el PSOE normaliza la exaltación de los terroristas que Bildu impulsa desde sus ayuntamientos

### Solo un irresponsable partidismo puede justificar que las leyes de memoria sancionen ensalzar a Franco y no a ETA

vez desaparecida ETA, la Audiencia Nacional se ha inclinado por no intervenir. Además, los organizadores de estos actos suelen utilizar la coartada de pedir la excarcelación o la amnistía de los etarras, con lo que la apología del terrorismo es más difícil de demostrar. Sin embargo, estas limitaciones no pueden convertirse en una excusa para la inacción. Al contrario: junto al PNV, el PSOE -que ahora lidera por primera vez el área de Memoria del Ejecutivo vasco- está obligado a denunciar estos actos y señalar a sus inductores, en muchos casos, cargos abertzales. Mientras socialistas y nacionalistas callan ante los socios de su alianza «progresista», permiten que se normalice la exaltación de quienes mataron para imponer un proyecto totalitario.

### **VOX POPULI**



### Solo le mueve su interés personal

➡ En un artículo en Politico, cuya edición de Bruselas es una referencia en la UE, el líder de Junts justifica su huida, admite que priorizó «seguir libre» a cumplir su promesa de ir al Parlament y fía al TC su «vuelta permanente a casa» Debajo de la farsa independentista subyace el interés personal del prófugo.



**EDUARDO GUERRERO** 

### Memoria de Lorca a través del flamenco

▲ El bailaor flamenco recala en la Gran Vía de Madrid con el espectáculo Jondo, junto a Carmen Linares. Jondo, que lleva dos años de gira y más de 150.000 espectadores, se divide en cinco cuadros en el que cada uno de ellos está protagonizado por un personaje de la obra de Federico García Lorca.



PAZ VEGA

### Prometedor estreno tras las cámaras

▲ La actriz presenta Rita, película en la que debuta como directora, en el prestigioso Festival de Locarno, en Suiza. El filme narra las vivencias de una niña en Sevilla en el verano de 1984. Entre el elenco de intérpretes figuran Sofía Allepuz, Alejandro Escamilla y Daniel Navarro, además de la propia Vega.



JULIÁN LÓPEZ 'EL JULI'

### Homenaie en Giión al diestro madrileño

♠ Quien fuera máxima figura el toreo durante 25 años, ahora retirado, descubrió ayer en la plaza de Gijón una placa conmemorativa de la histórica tarde del 16 de agosto de 2023, cuando cortó ocho orejas y un rabo como único espada e inmortalizó a Caritativo, primer toro indultado en este coso.

### **RICARDO**



# **ESPAÑA**

# El PSOE activa «el ventilador» contra las familias del PP

• Exige explicaciones de la hermana de Feijóo y de la pareja de Ayuso mientras Sánchez calla en la investigación de su mujer

M. BELVER / Á. CARVAJAL MADRID Ni una sola mención ha hecho el PSOE en lo que va de agosto a la entrega de la soberanía fiscal a Cataluña como pago por la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat que tanto malestar ha causado entre los propios barones del partido en los territorios que se verán perjudicados por esta medida. Tampoco se ha referido a la nueva huida a Bélgica de Carles Puigdemont –sobre quien sigue pendiendo una orden de detención—

después de pronunciar un discurso en Barcelona anunciado con antelación.

De lo que sí ha querido hablar es de su intención de iniciar el curso político en septiembre emprendiendo acciones parlamentarias y judiciales contra familiares de Alberto Núñez Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, pretende que se investiguen los contratos de la Xunta de Galicia con una empresa dirigida por una hermana del líder del PP y las comisiones pagadas por una firma sanitaria a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

«Es evidente que el PSOE quiere activar de nuevo el ventilador para tratar de hacer ver que todos somos igua-

les: lo hizo con comisión de investigación del Congreso para hacer causa general de la pandemia y lo vuelve a hacer ahora», señalan fuentes de Génova. «Lo cierto es que los únicos familiares investigados son los del presidente del Gobierno», agregan en alusión a su mujer, Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y a su hermano, David Sánchez, acusado de un delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

La dirección socialista trata de situar a los familiares de los dirigentes del PP en el punto de mira mientras sigue sin fecha la posible comparecencia de Sánchez en el Senado a instancias de los populares para preguntarle por la causa abierta contra su esposa. Además, intenta contraatacar a la ofensiva que preparan, a su vez, en Génova en contra del traspaso de la gestión del 100% de los impuestos a Cataluña, lo que ven como la «ruptura de la unidad de España para comprar un Gobierno».

«La impunidad termina aquí y ahora: si no dan explicaciones antes de

septiembre iniciaremos medidas parlamentarias y judiciales para esclarecer todo lo que rodea a estos dos casos», lanzaron ayer en el PSOE como ultimátum a Feijóo y Ayuso. En un comunicado, argumentaron que no van a permitir que «las mayorías absolutas del PP en Madrid y Galicia conviertan a sus líderes en absolutistas».

Para ello, muestran su predisposición a investigar «hasta las últimas consecuencias» tanto los contratos adjudicados por la Xunta a Eulen, empre-



Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP. J. P. G. / EFE

### PUENTE TENDRÁ QUE EXPLICAR EL «CAOS» DEL TREN

El PP aprovechará su mayoría absoluta en el Senado para forzar la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar explicaciones por el «caso ferroviario» que se está sufriendo este verano. Así lo anunció la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, que apuntó a la «mala gestión» como una de las causas de las múltiples incidencias que se están dando estas vacaciones en los trenes.

sa dirigida por la hermana del líder de la oposición, como los pagos de Quirón Salud a la pareja de la presidenta popular y «todo el entramado que rodea a esas comisiones y la vivienda en la que reside». «Ni Feijóo ni Ayuso tienen ninguna bula para ser más que cualquier español. Su empeño en no dar explicaciones sólo extiende más las sospechas sobre estos casos», afirman en Ferraz obviando Sánchez se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga a su mujer.

Según denuncia los socialistas, la hermana de Feijóo ha sido beneficiaria, como directiva para Galicia de la empresa Eulen, de contratos con la Xunta cercanos a un total de 21 millones de euros de los que el PP, con su mayoría absoluta en el Parlamento, «se niega» a investigar. De ellos, aña-

de, casi cuatro millones fueron adjudicados por una prima de la familia desde sus responsabilidades en el sistema de salud pública gallego, lo que consideran un «caso claro de nepotismo».

En cuanto a Ayuso, señalan que tampoco da explicaciones sobre las comisiones cobradas por González Amador – investigado, a su vez, por fraude fiscal– de la compañía Quirón Salud, «una de las más beneficiadas por la privatización salvaje de la sanidad pública madrileña», recalcan. Además, afirman que la casa en la que vive una presidenta regional «no puede estar bajo la sospecha de supuestos testaferros».

Para el PSOE ambos son «políticos que se creen por encima de la ley y los ciudadanos, para hacer y deshacer a su antojo sin rendir cuentas». «Las administraciones públicas merecen gestores a la altura (...). Lamentablemente, para el PP el bienestar bien entendido comienza por ellos mismos», concluyen.

Por su parte, los *populares* creen que la maniobra de los socialistas contra familiares de Feijóo y Ayuso es un intento de «inventar falsas tapaderas» que «quedarán en nada» para tratar de ocultar que Sánchez es un presidente «acorralado por la corrupción» por las investigaciones judiciales de Begoña Gómez y a los «negocios de su familia». En este sentido, inciden en que «nunca ha respondido» a las preguntas sobre esos casos, ni ante el juez ni ante los medios.

«En lugar de escribir cartas», advirtió ayer Carmen Fúnez, «lo que necesitamos son respuestas». Y, por ello, la vicesecretaria de Organización del PP recalcó que será en la comisión de investigación del Senado donde deberá dar las explicaciones que faltan. Por ahora no contemplan citar «todavía» a la mujer de Sánchez.







# **ESPAÑA**







# 12 años contra la hermana sin rastro en los tribunales

La izquierda gallega aireó la actividad profesional de la menor de los Feijóo, pero sólo Podemos lo había llevado al plano nacional

### NATALIA PUGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Las acciones parlamentarias y judiciales con las que amenaza el PSOE para que se investiguen los contratos de la Xunta de Galicia con una empresa dirigida por la hermana de Alberto Núñez Feijóo y en los que también estaría involucrada una pri-

ma ponen el foco en una
Sánchez en
un mitin con
su mujer,
Begoña
Gómez. EFE
ma ponen el foco en una
polémica que lleva sobrevolando la política gallega 12 años. Los partidos
de la oposición han intentado sin éxito que el

asunto se fiscalice en la esfera autonómica, si bien hasta ahora no había dado el salto a la política nacional a excepción de un intento fallido de Podemos en 2022.

La investigación tampoco han arraigado en los tribunales. Ni PSOE ni BNG recurrieron a esa vía. Sí lo hizo la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, afín a Vox, que presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción hace ahora dos años. El caso se remitió a la Fiscalia en Galicia y no hay noticia de que haya prosperado.

Cuando comenzaron las críticas, la hermana del presidente nacional del PP, Micaela Núñez Feijóo, llevaba ya años en la empresa Eulen. Entró en 2003 y era apoderada, si bien en 2016 ascendió a directora en el Noroeste. Como directiva, los socialistas sostienen que ha sido bene-

Ayuso con Alberto González Amador, su pareja. E. P. ficiaria de contratos con la Xunta cercanos a un total de 21 millones de euros. Informaciones periodísticas publicadas por medios como *Públi*co cifran en 37 millones

de euros los contratos adjudicados al Grupo desde la llegada de Feijóo a la Xunta en 2009. De ellos, en las últimas fechas, se ha focalizado en dos tramitados por una prima de político gallego.

Eloína Núñez Masid, como ex gerente de los hospitales públicos de Santiago y la comarca coruñesa de O Barbanza, supervisó dos concesiones del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a Eulen, la empresa que dirige en Galicia y el noroeste de España la hermana pequeña del presidente del PP, Micaela Núñez Feijóo. El total de la operación son 3.931.924,43 euros y se refiere a servicios de seguridad en centros sanitarios.

Este órdago desde la dirección federal del PSOE es el colofón de de-

cenas de críticas que el Feijóo con su partido en Galicia, como el resto de formaciones de izquierdas, ya había realizado tanto en la etapareja. EFE pa de Feijóo como presidente autonómico como ahora en su papel de líder del PP. Durante todo este tiempo, le han cargado contratos tanto de larga duración como puntuales, siempre afeando «trato de favor» de los dos gobiernos *populares* de Feijóo y Alfonso Rueda a la hora de adjudicar contratos.

Además de contratos directos y o del área de Salud, se le reclaman otros de la Sociedad Gallega de Medio Ambiente, Aguas de Galicia, la Fundación Cidade da Cultura o la CRTVG. En marzo de este año, en una de las últimas críticas antes de esta irrupción del PSOE, el BNG denunciaba que se habían fraccionado con-

### «INTRÍNGULIS»

ADVERTENCIA. La

ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, avisó ayer al PP de que «el PSOE no va a parar» frente a lo que considera que es el derecho de la ciudadanía a «conocer el intríngulis» de «contratos millonarios de las administraciones públicas en las que gobierna» el PP y de los que son «beneficiadas empresas donde trabajan o colaboran con sus entornos familiares».

### INVESTIGACIÓN. La

también líder socialista en la Comunidad Valenciana argumentó que, como no han recibido explicaciones y además hay un «bloqueo de las instituciones gobernadas por los 'populares' a que se pueda hacer cualquier tipo de fiscalización, su partido hará en septiembre «todo lo posible para que estos casos se investiguen», informa Servimedia.

trataciones para la prestación de un mismo servicio como «una forma de esquivar la obligatoriedad del concurso público», perjudicando de esta forma tanto a las arcas públicas como a otras empresas.

Desde el Gobierno gallego niegan cualquier irregularidad. Tras conocerse las nuevas acciones socialistas, preguntados por este EL MUNDO, insisten en que la Xunta «cumple de forma estricta la legislación en materia de contratación pública». Se escudan en que las mesas de contratación están formadas

por empleados públicos cualificados y en ellas participan responsables de los servicios jurídicos y de la intervención de la Administración que determinan cuál de las ofertas presentadas es la más ventajosa y formulan una propuesta de adjudicación, que debe firmar el cargo directivo correspondiente.

Y en su defensa insisten en que Eulen «cuenta con contratos con la mayoría de las administraciones, de todos los colores políticos, tanto en Galicia como en el resto de España» y tiene más de 7.000 clientes en 11 países, más de 75.000 empleados en plantilla, más de 80 servicios en el mercado y ventas que superan los 1.728 millones de euros en 2023. Es decir, no estaríamos ante irregularidad, sino, sin más, el resultado la actividad profesional de los allegados de Feijóo.

Estas críticas salieron a escena por primera vez en 2012, durante el primer mandato de Feijóo como presidente autonómico, en plena crisis por las participaciones preferentes. El sindicato nacionalista CIG denunció que la Xunta reforzó la atención del Instituto Gallego de Consumo sobre la materia con un contrato «cuestionable» con esta empresa y los partidos de la oposición, PSOE y BNG, no tardaron en unirse a la polémica y pidieron la intervención del Consello de Contas -ente responsable de la fiscalización y control del dinero público en la comunidad- y de la intervención general de la Xunta «para que fiscalice» el método de adjudicación.

La Administración autonómica se defendió escudándose en que, de hecho, el contrato era continuidad de uno iniciado durante el Gobierno bipartito BNG-PSOE en 2008 y poco después el escándalo se apagó. Sin embargo, periódicamente ha vuelto a resurgir. Uno de los momentos más intensos se vivió en 2022, en los últimos meses de Feijóo como presidente gallego, cuando ya se fraguaba su nombramiento como líder nacional. Fue la única ocasión en la que la polémica salió de Galicia hasta ahora, de la mano de Unidas Podemos.

El diputado Antón Gómez-Reino pidió que el Tribunal de Cuentas examinase los 140 contratos públicos adjudicados al Grupo Eulen por la Xunta desde su llegada al Gobierno, al ver indicios de ese supuesto trato de favor con respecto a sus competidores. Tan solo unas semanas antes, el PP había vetado en el Parlamento, usando su mayoría absoluta, la petición del BNG de que el Consello de Contas realizase un informe de fiscalización de las contrataciones desde 2009.

# ESPAÑA SOBERANÍA FISCAL

### **AUTONOMÍAS DAMNIFICADAS**



Juanma Moreno, ayer, durante una visita a la Sierra de Mijas (Málaga), donde hace dos años se registró un incendio forestal. JORGE ZAPATA / EFE

# Andalucía revive el espíritu del 77 contra la España de Sánchez y ERC

La Junta promete una movilización como en la Transición por la igualdad de las CCAA

### TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

El PP de Juanma Moreno pretende trasladar a los andaluces y a España la idea de que el pacto fiscal para Cataluña someterá al país a un proceso parecido al que se dio durante la transición, cuando se forjó el modelo autonómico y a punto estuvo de consagrarse un país a dos velocidades según el desarrollo económico o los llamados derechos históricos.

La movilización de los andaluces el 4 de diciembre de 1977 -con cerca de dos millones de personas en la calle-obligó de alguna manera a reconsiderar el proceso de descentralización diseñado por el Gobierno de la UCD y que establecía dos vías de acceder a la autonomía: una vía rápida para las consideradas comunidades históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia) y otra más lenta para el resto. Pero Andalucía se coló de rondón en el grupo de las primeras y forzó el diseño de un proceso más homogéneo, que se conoció como el «café para todos», según la expresión utilizada por el que fue ministro de la UCD Manuel Clavero Arévalo.

El PP andaluz apela ahora a ese espíritu del 77 para intentar volver a movilizar a los andaluces y frenar de alguna manera el proceso iniciado

Dos millones de andaluces salieron a la calle ese 4 de diciembre de 1977

«Habrá españoles de primera y de segunda con el nuevo modelo»

para dar más autonomía fiscal a Cataluña tras el pacto alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC que ha permitido la investidura como presidente de la Generalitat del socialista Salvador Illa.

«Nos fuimos de vacaciones con una España fruto del consenso constitucional del 78 y nos vamos a encontrar en septiembre un nuevo modelo de estado confederal y asimétrico que nos convierte en españoles de primera o de segunda», afirmó Juanma Moreno este viernes en Mijas (Málaga) tras anunciar que su gobierno y su partido darán la batalla contra ese pacto «en todos los frentes», el político, el jurídico y también el social, lo que incluye una nueva movilización en la calle como la celebrada contra la ley de amnistía.

Andalucía, sostiene el presidente de la Junta, será la comunidad más perjudicada por ese acuerdo con ERC. «Los andaluces no olvidan. Y volveremos a salir a la calle como ya lo hicimos en la década de los 70 para garantizar el café para todos en la construcción del estado de las autonomías», recordó.

El pacto con ERC permite a Cataluña salir de alguna forma del régimen común de financiación de las comunidades autónomas, consiguiendo así una financiación «singular» como la que sí tienen reconocidos en la Constitución el País Vasco o Navarra. Y eso se traducirá -según sostiene el Gobierno andaluz-en que el sistema dispondrá de menos fondos para repartir entre el resto de comunidades autónomas. Andalucía es, junto a Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana

### **DESEQUILIBRIOS**

A LA COLA. El último informe de Fedea sobre datos de 2022 confirma que las cuatro comunidades que están por debajo de la media en financiación son Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana.

### POR HABITANTES.

Cada andaluz recibió en 2022 un total de 183 euros por debajo de la media de los españoles en el cómputo por población ajustada. Cada murciano recibió 309 euros por debajo de la media; cada valenciano, 276 euros por debajo de la media; y cada castellano manchego, 172 euros por debajo de la media.

NIVELACIÓN. Las comunidades situadas por debajo de la media vienen reclamando un «fondo de nivelación» que permita reestablecer el equilibrio en tanto se negocia un nuevo modelo de financiación autonómica. Debería estar dotado, como mínimo con 3.720 millones de euros, que es la brecha cuantificada por Fedea.

o la Región de Murcia, una de las comunidades que están por debajo de la media en financiación, según reconocen organismos independientes como FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).

De hecho, en el último balance publicado por esta institución, se cuantifica en 3.720 millones de eu-

### Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha son con Andalucía las peor tratadas

### La brecha del actual sistema de financiación es ya de 3.720 millones

ros la cantidad que, en su conjunto, reciben de menos las comunidades autónomas que están por debajo de la media, según los datos de la liquidación de 2022.

Esa es la cantidad, por tanto, con la que debería dotarse el fondo de nivelación que las comunidades peor financiadas vienen reclamando en los últimos años para compensar los desequilibrios generados por el actual modelo de reparto.

El parámetro que utiliza FEDEA para conocer el peso de cada comunidad en el reparto global es el de la «población ajustada», que hace referencia al volumen de habitantes de cada comunidad al que se aplican algunos criterios de corrección como el envejecimiento de la población o la extensión del territorio. Pues bien, según FEDEA, las diferencias entre los recursos que reciben las comunidades mejor y peor financiadas -comparando los ingresos de unas y otras en función de su población ajustada- han ido creciendo. Andalucía habría recibido en 2022 1.522,74 millones menos que la media; Murcia se queda a 464,81 millones de euros de la media; la Comunidad Valenciana, a 1.366,98 millones y Castilla-La Mancha, a 365,25 millones de la media.

Si se saca a Cataluña de esa ecuación de financiación, los recursos disponibles para el conjunto de las comunidades serán menores y, por tanto, se producirá un descenso en las cantidades que reciban.

Teniendo en cuenta el concepto de «población ajustada», es decir, descontados los factores relacionados con cuestiones demográficas o sociales, cada andaluz recibió (con datos de 2022) 183 euros menos que la media de los españoles y 214 euros menos que un catalán.

Para el presidente de la Junta, el trato de favor concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña sólo servirá para agravar esa brecha. «Es como si Alemania decidiera dejar de aportar a los fondos de cohesión europeos, porque es el país más rico de la UE. «O como si resolviéramos que los que más tienen paguen menos IRPF y los que menos tienen paguen más».

# ESPAÑA

# 58 días después, todos los ex altos cargos de los ERE están en libertad

El vuelco que el TC dio al proceso ha provocado excarcelaciones en cascada

### TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

Apenas han pasado dos meses desde que el Tribunal Constitucional (TC) anulara parcialmente la primera de las condenas de la pieza principal de los ERE: la que afectaba a la ex consejera y ex ministra socialista Magdalena Álvarez. Entonces era difícil pronosticar que sólo 58 días después todos los ex altos cargos socialistas que cumplían penas de prisión por delitos de malversación y prevaricación estarían en la calle. Pero, dos meses después, se ha completado un proceso que ha desbaratado la verdad judicial establecida por el Tribunal Supremo sobre el considerado mayor caso de corrupción de la historia de España, por la utilización fraudulenta de 690 millones de euros.

El último en abandonar la cárcel ha sido (este mismo viernes) el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. En su caso, el motivo de la excarcelación tiene que ver con su precario estado de salud ya que padece un cáncer «grave e irreversible». Él fue uno de los pocos que no recurrió su condena ante el TC y, por tanto, el tribunal no pudo aplicarle las rebajas que ha impuesto para la mayoría de los convictos.

Barberá fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo a siete años de prisión y 18 de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación. La Audiencia de Sevilla había rechazado dejarle en libertad tras considerar que no podía extenderle los efectos de las resoluciones del TC ya que los recursos de amparo son «personalísimos» y, por tanto, su resolución sólo podía tener consecuencias para las personas que los solicitaron.

Sin embargo, lo que no le había llegado por la vía del Tribunal Constitucional le ha llegado ahora a través del juez de Vigilancia Peniten-



El ex viceconsejero Agustín Barberá, durante el juicio. GOGO LOBATO

ciaria, que considera que su salud está comprometida por su continuidad en la cárcel, dado el sarcoma con metástasis que padece.

Como viene informando EL MUN-DO, el TC dio un vuelco radical al caso tras aceptar los recursos presentados por buena parte de los condenados en la pieza principal de los ERE, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La magistrada Inmaculada Montalbán –ponente de las resoluciones–ha desmontando, recurso a recurso, elementos clave de la argumentación del tribunal sentenciador de manera que ha cambiado radicalmente la valoración sobre los hechos que había realizado el Supremo en sentencia firme.

La Audiencia de Sevilla deberá ahora volver a dictar condenas aplicando la nueva doctrina. A este respecto, lo último que se ha conocido es que está analizando la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial interpretativa al Tribunal de

### El último en salir, por razones de salud, ha sido Agustín Barberá

Justicia de la Unión Europea (TJUE) tal y como le ha pedido la organización Manos Limpias, que ejerció la acusación particular en el proceso. La Audiencia ha pedido a todas las partes que se pronuncien al respecto. Trasladar el caso al TJUE complicaría aún más la deriva procesal de los condenados por los ERE.

El Constitucional anuló la primera de las condenas de los ERE –la de Magdalena Álvarez – el pasado 19 de junio. Pedro Sánchez la *rehabilitó* políticamente dos semanas antes, durante un mitin Estepona. A partir de ahí, se han ido sucediendo anulaciones y excarcelaciones en cascada como las de los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo o Antonio Fernández, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.

# DON JAIME BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA GARCÍA DE LOS RÍOS

Fundador de Bankinter FALLECIÓ EN SANTANDER el día 15 de agosto de 2024

D.E.P.

Desde HAVAS queremos transmitir nuestro más sentido pésame a su familia y amigos.

Siempre admiraremos su gran labor profesional y calidad humana.

**EL MUNDO.** Sábado, 17 de agosto 2024

# ESPAÑA

Eugenio Luján es profesor de Filosofía desde hace 31 años y lleva los últimos 16 con plaza fija en un instituto público de Sonseca (Toledo). Doctor especialista en la obra de Unamuno, tiene publicados varios libros y artículos, además de impartir conferencias y colaborar con la casa-museo dedicada al escritor en Salaman-



ca. Se queja de que ni sus cursos de doctorado ni el trabajo adicional que realiza después de sus clases en la ESO y Bachillerato se le han reconocido como méritos para acceder, por ejemplo, a complementos retributivos de formación

permanente, los llamados sexenios.
Lo que sí da puntos es todo lo relacionada con la digitalización y las nuevas metodologías. Por eso Luján se ha puesto a hacer cursos de informática y hasta de rutas turísticas por Toledo. Como muchos docentes, opina que es mejorable la oferta formativa para el profesorado, que a veces lleva títulos como «Beneficios pedagógicos de la biodanza», «Lideraz-

go con mirada sistémica» o «Edu-

cación y astrología psicológica».

«Ofertan cursos hasta del macramé como herramienta de aprendizaje... Son cosas muy peregrinas», lamenta Luján. Este afiliado al sindicato Csif que también es corrector de la Selectividad y preparador de las pruebas de Bachillerato para adultos explica que incluso las formaciones que se reconocen de forma oficial les sirven muy poco a los maes-

tros y profesores para ascender profesionalmente.

Una vez que aprueban la oposición y sacan la plaza, prácticamente sólo pueden aspirar a ser jefes de estudios y directores -«muchos no quieren porque no compensa»- o asesores de la consejería o del Ministerio, «unos cargos que están politizados». En Castilla-La Mancha, la última oposición para ser catedrático de instituto fue en 2003, mientras que en otras autonomías han estado lustros sin convocarlas. La sensación generalizada es que «da igual hacerlo bien que hacerlo mal porque no se recompensa debidamente el esfuerzo». Esto se refleja en los salarios, que evolucionan muy poco con el paso de los años en comparación con otros países, y en la au-

sencia de itinerarios que estimulen a los docentes.

«No hay una labor en la que podamos mejorar en el sentido profesional, no tenemos una carrera docente que nos permita prosperar, no tenemos ninguna posibilidad de motivación que nos lleve a luchar por un puesto mejor en otro nivel o a hacer otro tipo de tarea», expresa Luján. «Yo intento hacerlo lo mejor posible, pero no prospero», dice con sinceridad.

A lo largo de los últimos años, di-

PALABRA DE SÁNCHEZ: «MEJOR PROFESORADO»

2.4

### **INCUMPLIDA**

«Nuestro segundo gran compromiso va a ser continuar reforzando el Estado de Bienestar... Va a ir a lo más importante, que es la educación (...) Vamos a seguir mejorando las condiciones de formación del profesorado»

# «ENEL CURSO DE FORMACIÓN NOS PUSIERON A ABRAZAR ÁRBOLES»

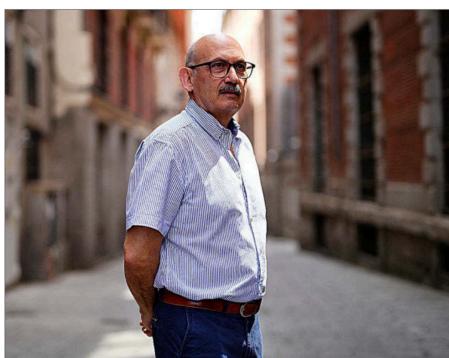

Eugenio Luján, profesor de Filosofía en un instituto de Solsona (Toledo). JAVIER BARBANCHO

El Gobierno no ha hecho la reforma de la carrera docente a la que obliga la Lomloe. Sólo el 12% de los maestros se ve valorado por la sociedad. La falta de estímulos empeora la calidad educativa ferentes gobiernos han prometido poner en marcha un desarrollo de la profesión docente que permita mejorar la formación de los profesores y plantear una carrera que ahora es inexistente. Pero ninguno lo ha hecho, a pesar de que la evidencia científica coincide en que hay una correlación positiva entre lo bueno que es un maestro y los logros que obtienen sus alumnos. «La calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes», afirma también el Gobierno citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En su discurso de investidura de noviembre del año pasado, Pedro Sánchez se comprometió a «mejorar las condiciones de formación del profesorado» como modo de «mejorar la educación». Previamente, la Lomloe aprobada en diciembre de 2020 obligaba al Gobierno a elaborar «una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente y el acceso y el desarrollo profesional docente» y le instaba a tenerla en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, presentó en enero de 2022 un escueto documento con «24 propuestas de mejora», en el que se incluían medidas concretas como dar incentivos profesionales a los profesores que accedan a ser evaluados, más prácticas obligatorias antes de ejercer o un examen especial para poder entrar en las carreras de Educación Infantil y Primaria. Pero han pasado más de dos años y no se sabe nada de ello.

Fuentes del Ministerio aseguran que la iniciativa no está parada. Dicen que llevan «varios meses de contacto con el profesorado», que «ha habido ya numerosas reuniones, aunque no formales, para ir buscando puntos de consenso» y que a partir de septiembre comenzarán los encuentros oficiales. Estas citas no se han hecho públicas ni ha trascendido ningún avance. «Tenemos toda la legislatura», añaden las fuentes, dando a entender que no quieren ir con prisa.

Lo cierto es que tipo de regulaciones suelen producir desgaste con los sindicatos y por eso los gobiernos se han escabullido cada vez que han tenido ocasión. No es nada recomendable iniciarlas en épocas electorales por-

que, cuando se plantean, los profesores se sienten cuestionados y castigan con su voto a quien las emprende. Si quiere tener éxito en su reforma, Alegría deberá ir con mucho tiento para no enfadar más a los profesores, ya molestos con el Gobierno porque no ha promovido la reducción de las horas lectivas ni de las ratios y porque cada vez son más los que creen que «con la Lomloe se han multiplicado las tareas».

«La burocracia es interminable»,

se queja Alba Fons, maestra de un colegio público en Valencia, quien ha pasado el último curso en comisión de servicios en un instituto como personal de apoyo a la inclusión. Esta especialista en Audición y Lenguaje, que ha estado tres lustros enseñando a leer y escribir a los niños del primer ciclo de Primaria, asegura que «no existen horas suficientes para atender bien a todos los alumnos».

«Con la Lomce la situación se deterioró, pero es aún peor con la Lomloe. Ha cambiado el sistema de evaluación y tenemos que evaluar muchas pequeñas cosas de formas muy distintas, organizar situaciones de aprendizaje y graduar las actividades en función de los intereses de los alumnos. Es muy complicado», describe.

Fons se define a sí misma como «el claro ejemplo de que hay que seguir aprendiendo». «Soy muy curiosa y necesitaría varias vidas para aprender todo lo que quiero. Acabo de terminar la carrera de Criminología, que he hecho de forma presencial en la Universidad de Valencia, y segura-

### «No hay una carrera profesional que nos permita prosperar»

### Educación dice que el cambio arrancará a partir de septiembre

mente me matricule ahora en Derecho. También estoy aprendiendo ruso porque están llegando muchos alumnos rusófonos a la escuela, no sólo de Ucrania, sino de Bielorrusia o Armenia, y es importante conocer la estructura de su idioma para poder enseñarles bien», indica.

Esta maestra, que pertenece a la asociación Observatorio Crítico con la Realidad Educativa (Ocre), tiene reconocidos los tres primeros sexenios y ya ha hecho este año todas las horas de formación posibles para poder acceder al cuarto (el máximo son cinco). En septiembre cumplirá 19 años como «docente de trincheras». «Sigo en el mismo sitio en el que comencé, con más sexenios pero en el mismo sitio, habiendo estudiando más y teniendo más formación. A mí no me importa ser maestra rasa y no pasa nada si no acabo siendo directora, pero hay compañeros que lo llevan mal porque se invierte un tiempo y un esfuerzo que luego no se recompen-

Fons también cree, como Luján, que «se plantean muchos cursos que luego no sirven para nada». «Tuvimos una formación para gestión del estrés y relajación y vino un señor que literalmente nos puso por el patio a abrazar árboles los viernes de 13.00 a 15.00 horas. Me quería morir, pensando en cómo se me estaban acumulando las tareas y ejercicios para corregir», recuerda.

1

# ESPAÑA



Esta formación, recalca, «es voluntaria, pero si no te apuntas te encargarán más tareas burocráticas y al final muchos docentes optan por hacer el curso y estar perdiendo el tiempo. Se ponen de moda determinadas cosas y la gente las compra acríticamente porque tampoco puede oponer resistencia».

Entre las medidas planteadas por el Ministerio, está «promover entre las diferentes administraciones educativas el reconocimiento de los permisos para la formación» para asis-

especialista en Audición y Lenguaje, en un parque infantil de Valencia. DAVID GONZÁLEZ

tir a jornadas y congresos. A Luján le llamaron este año de la Universidad de La Laguna para dar una charla por el centenario del destierro de Unamuno a Fuerteventura y, para que la inspección le dejara desplazarse, tuvo que pedir autorización como alumno, porque no se le permitía ir como conferenciante.

Por otro lado, el Gobierno ha propuesto en el documento la posibilidad de «revisar» los contenidos de los planes de estudios de las carreras que habilitan para la docencia y del máster para ser profesor de Secundaria, cuya duración no descarta «ampliar para que asegure la formación necesaria del profesorado».

¿Cómo están de preparados los profesores españoles? Según el último informe TALIS de la OCDE, realizado en 2018, sólo el 48% de los docentes estudia durante su formación inicial contenidos propios de sus materias, didáctica y práctica en el aula, frente a un 79% del promedio de los 48 países analizados. Además, a apenas el 40% se le instruye para dirigir una clase y lidiar con la falta de disciplina de los estudiantes, frente a un 72% de media.

La OCDE también constata que la falta de motivación que existe en las aulas es generalizada: sólo un 12% de los maestros españoles siente que su profesión es valorada por la sociedad, frente al 18% de la UE.

Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, apunta que estudios empíricos han demostrado que, tras acceder a la profesión, se produce «un incremento constante del compromiso profesional» del profesor a lo largo de los primeros cinco años de trabajo. «Ello se manifiesta en el deseo de ser más competente y de desarrollar de un modo más eficaz su labor», indica quien más ha trabajado en España para reformar, a través del llamado MIR

### Alegría propuso cambiar el plan de estudios y ampliar el máster

### Al 60% de docentes no se les forma para dirigir una clase

educativo, el proceso de selección, formación y desarrollo profesional de los docentes.

«En ausencia de estímulos profesionales y de posibilidades de asumir nuevos desafíos o de descubrir nuevos horizontes», añade, «aparece, a lo largo de los siguientes cinco años una adaptación a la rutina diaria y una progresiva disminución de ese impulso, de esa tensión profesional hacia la mejora».

«Hay muchos profesores de mi edad deseando jubilarse», dice Eugenio Luján, quien recuerda que, cuando empezó a ejercer de profesor dando clase en BUP, las familias le trataban de una forma muy distinta «porque querían que sus hijos adquirieran un bagaje cultural, mientras que ahora sólo buscan que pasen de curso y obtengan su título» y son «siempre sospechosos de no cumplir con la labor».

«Ya no se puede suspender, ya no se puede repetir, se han quitado los exámenes de septiembre para no estropear a los alumnos el verano y se pretende que en 15 días aprendan lo que no han interiorizado en 10 meses», enumera. Cuenta que el curso pasado tuvo una compañera a la que el inspector le pidió que no corrigiera los exámenes con bolígrafo de color rojo «para no desanimar a los alumnos». La consigna era poner «más frases motivadoras» en vez de marcarles que lo que habían hecho estaba mal.

### LOS DATOS

### SE FORMA A UN 50% MÁS DE MAESTROS QUE LOS QUE SE NECESITAN

0. R. S.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) alertó en 2018 de que las universidades forman a un 50% más de maestros de Primaria que los que se necesitan. A cambio, cada vez faltan más profesores de Secundaria de Matemáticas porque quienes han estudiado esta carrera tienen otras ofertas laborales mejor pagadas y no quieren dedicarse a la docencia.

### POCA BASE MATEMÁTICA.

El informe TIMSS 2019 ve un déficit en la preparación inicial y en el desarrollo profesional de los maestros en Matemáticas. Llegan a la carrera con bastantes lagunas en esta materia porque el 75% escogieron en Bachillerato itinerarios de letras, según una investigación dirigida por los profesores de Educación de la Universidad Complutense de Madrid María Castro y José Luis Gaviria.

### **EXAMEN DE ACCESO.** El

Ministerio de Educación ha planteado un examen especial de ingreso para estudiar la carrera de Educación –similar a las Pruebas de Aptitud Personal que se realizan en Cataluña desde 2017- para «mejorar la selección de estudiantes» y poner en valor «la selección que hace la sociedad». Pero el Ministerio de Universidades lo ha rechazado porque le plantea dudas de encaje jurídico: cree que puede ser injusto para aquellos que, con 18 años, no tienen el nivel pero pueden alcanzarlo a lo largo del grado.

TOMAR MEDIDAS. «Los sistemas de alto rendimiento no disfrutan de un privilegio natural simplemente debido a su tradicional respeto por los profesores. Han sido capaces, además, de construir un cuerpo docente de elevada calidad como resultado de elecciones deliberadas de políticas que han implementado cuidadosamente a lo largo del tiempo», advierte la OCDE.

# **ESPAÑA**

# Bildu organiza 25 actos de apoyo a etarras ante el silencio del PSOE

Covite denuncia la «pasividad» del Gobierno central y del Ejecutivo vasco

### MANUEL MARRACO MADRID

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha detectado 71 actos de apoyo a ETA y sus presos en fiestas de verano celebradas en localidades del País Vasco y Navarra, según informó ayer en un comunicado. Precisa que en 25 de ellos «han sido directamente las instituciones públicas -ayuntamientos gobernados por EH Bildu- quienes han impulsado que se celebren ese tipo de actos mediante la inclusión de estos en sus programas oficiales de fiestas». El resto han sido organizados o promovidos por EH Bildu y Sortu como partido político, así como por las asociaciones de su entorno.

Los actos consisten en pancartas, pintadas o carteles de exhibición de los rostros de miembros de la banda terrorista que cumplen condena, acompañados de una petición de su excarcelación para que vuelvan «a casa». También se han celebrado brindis, bailes y conciertos en los que se exalta a los etarras.

Como ejemplo «de un acto especialmente obsceno de glorificación del terrorismo y de los terroristas de ETA» resalta en su informe la Itxas Martxa celebrada en Plentzia (Vizcaya) el pasado 3 de agosto, durante la cual se empapeló todo el

### Suben a 71 si se incluyen los que apoya allí donde no gobierna

### «Es impensable en cualquier país democrático», denuncia Ordóñez

pueblo con pancartas con los rostros de los terroristas presos.

«Todavía no ha acabado el verano y ya tenemos un dato preocupante que evidencia lo que siempre ha ocurido en las fiestas veraniegas de Euskadi y de Navarra: la apropiación indebida por parte de la izquierda *abertzale* de los espacios festivos para la difusión de sus mensajes de legitimación del terrorismo y de apoyo a los terroristas», denuncia Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez.

El colectivo considera lamentable la «pasividad institucional» con respecto de estos hechos. «Nunca se ha realizado ningún esfuerzo por parte de nuestras instituciones públicas para que los espacios festivos sean neutrales y no estén plagados de mensajes legitimadores del terrorismo, más bien al contrario». Añade que algunos ayuntamientos gobernados por EH Bildu «directamente promueven estas manifestaciones a favor de los presos de ETA en sus programas oficiales de fiestas», algo que considera «de una gravedad extrema».

La celebración de estos actos se está produciendo un año más ante el silencio tanto del Gobierno central—para el que Bildu es un socio prioritario— como del Gobierno vasco, pese a que por primera vez los socialistas dirigen el área de memoria y derechos humanos dentro del Ejecutivo autonómico, a través de la consejera de Justicia, María Jesús San José.

Tras conseguir la desaparición de los ongi etorris - recibimientos a presos excarcelados- las víctimas llevan años solicitando la prohibición de los actos de exaltación de presos y la retirada de este tipo de cartelería de los espacios públicos. Sin éxito: en los últimos años, tanto el Ejecutivo vasco como la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma alegan que no pueden actuar. La vía penal de la Audiencia Nacional se ha ido cerrando ante las exigencias de la jurisprudencia europea. A ello ha contribuido la desaparición de la banda y la coartada de que los actos no exaltan el terrorismo, sino que se limitan a pedir la libertad de los presos.

En estas circunstancias, asociaciones como Covite se centran ahora en la vía administrativa, reclamando que las leyes de memoria democrática –tanto la nacional como la vasca–, que ya prevén sanciones contra actos públicos que ensalcen el franquismo, incorporen también castigos a quienes exalten el terrorismo de ETA.

«Esto es impensable en cualquier país democrático. ¿Nos imaginamos que en Francia hubiera habido pancartas a favor de la excarcelación de terroristas yihadistas durante la celebración de los Juegos Olímpicos? Hubiera sido un escándalo. En cambio, aquí, cuando se trata de apoyar a los terroristas de ETA públicamente, pasa desapercibido a nivel institucional y social», lamenta Ordóñez.







COVITE

UN PAISAJE DE ROSTROS ETARRAS. La denuncia pública de Covite está acompañada de imágenes de los actos de enaltecimiento de terroristas detectados en el País Vasco y Navarra. Entre ellos, los de la localidad vizcaína de Plentzia (en las imágenes), abarrotada de cartelería con los rostros de los presos y la petición de libertad.

# **OTRAS VOCES**

### TRIBUNA DEMOCRACIA Los

gobiernos democráticos latinoamericanos deben construir un cordón sanitario contra las nuevas dictaduras, y emplear su inteligencia y defensa frente a las acciones de desestabilización regional que generan

# La crisis venezolana: un parteaguas geopolítico

ARMANDO CHAGUACEDA

AL PUEBLO venezolano, polacos del Caribe

Asistimos al fin de una era: la de cuatro décadas de consenso democrático latinoamericano. Como todo giro de la Historia, no ocurrió en una sola jornada ni por una sola causa. En la mayoría de la región, la democracia resiste el desgaste de las promesas incumplidas, elites corruptas y ciudadanos desencantados. Al sobrevivir, pese a todo, posibilita cuestionar la demagogia, castigar al poderoso y movilizar al desafecto. Sin embargo, algo cambió en el continente. Y no queremos, siquiera, reconocerlo. Para no aceptar el fracaso político de varias generaciones. Porque nos interpela sobre lo que estamos dispuestos a hacer, a arriesgar, para evitar el triunfo de quienes nos niegan la libertad y la vida.

Ha ocurrido una regresión cultural dentro de un amplio segmento de las elites políticas e intelectuales de la región. Las transiciones nos hicieron creer que aquellas, cansadas de matarse durante décadas en defensa de oligarquías reaccionarias y utopías revolucionarias, habían convergido en el abrazo al proyecto democrático liberal. Eso, si alguna vez fue cierto, se acabó. Cada vez más extremistas, de cualquier ideología, acceden a altavoces y gobiernos. De modo velado y sofisticado en una izquierda iliberal, descarnadamente en cierta derecha libertaria. La civilidad, el consenso y el Estado de Derecho se desdeñan como síntoma de impotencia

Se ha agotado el modelo, explicativo y programático, de la transitología. La violencia armada –por ahora en la forma de terror estatal– regresa fuerte a la gran política. En las elites autoritarias mandan los duros, desinteresados en negociar con sus oponentes el abandono del poder. El catálogo de las grandes potencias

El estilo de la actual diplomacia es inservible o cómplice frente a esos 'modus operandi' democráticas -Estados Unidos, Europa- se reduce hoy a interminables e inútiles condenas verbales y muy limitadas sanciones económicas. Los activistas han renunciado, por vocación propia o falta de recursos y aliados afines, a todo lo que no sea la movilización desarmada, la inciden-

cia *oenegenera* y la denuncia mediática. Por eso los matan, apresan, torturan y exilian, en caudal imparable.

Geopolíticamente se ha consolidado un ecosistema autoritario, con tres autocracias plenas -Cuba, Nicaragua y Venezuela- acompañadas de cerca por varios aprendices populistas, de Centroamérica al Cono Sur. A diferencia del siglo pasado, cuando imperaban dictaduras de Seguridad Nacional al servicio de oligarquías locales y sus aliados imperialistas, ahora se trata de dictaduras de izquierda dirigidas por burguesías de Estado. Ningu-

no de esos regímenes rechaza al capitalismo, más allá de su propaganda oficial. Pero todos niegan la democracia, salvo como medio para llegar al poder político.

No es honesto seguir insistiendo, como hace parte de la academia progresista, en que «no son auténticamente de izquierda»: sus orígenes, alianzas, dogmas y liderazgos pertenecen a dicho campo. Los cobija el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, no la Conferencia Política de Acción Conservadora ni el Foro de Madrid. A diferencia de los populismos de derecha, gozan de amplia ventaja dentro del ámbito intelectual y activista occidental, que les sirve como mampara para demorar las reacciones a sus derivas autoritarias.

Sus alianzas globales son ideológicamente flexibles pero convergentemente iliberales. Incluyen el leninismo de mercado chino, el imperialismo mesiánico ruso, el fundamentalismo islámico junto a movimientos radicales instalados en el corazón mismo de Occidente. Unidos en el odio a la sociedad abierta y diversa que elige autogobernarse por un orden republicano y pluralista.

Frente al diagnóstico de ese parteaguas, asoma una pregunta: ¿qué hacer? Europa misma, aún después de dos años de amenaza existencial en la doble forma de guerra en las fronteras y subversión populista, no consigue una respuesta cabal, sostenible y articulada. Sin embargo, allí se ha reconocido el fin del viejo consenso de la posguerra, similar en criterios –aunque no en grados de realización– al de sus pares latinoamericanos. La necesidad de responder con prontitud, dureza y eficacia –en

su mismo terreno y lógica— a los enemigos domésticos y competidores geopolíticos de la democracia se comprende desde el Támesis al Elba. Vale la pena sugerir lo mismo para este lado del Atlántico.

Hay que revitalizar esquemas regionales de alerta temprana y solidaridad democráticas. El sistema interamericano, pese a todas sus deficiencias de diseño o funcionamiento, es lo único a la mano. Las formas «alternativas» solo son alianzas antitéticas de soporte autoritario -la Alianza Bolivarianao competencias inorgánicas-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-donde los populistas se disfrazan de multilaterales y nuestroamericanos para neutralizar a los demócratas. Esas alertas y solidaridades tienen que ponerse en juego en todos los casos de erosión

cial aquellos impulsados por las elites en poder estatal. Con independencia de su signo ideológico, por diestra o siniestra. Si la Organización de Estados Americanos (OEA) es celebrada al denunciar los intentos de golpe en Bolivia o fraude en Guatemala, lo mismo vale para las represiones de los regímenes *revolucionarios*.

Los gobiernos democráticos latinoamericanos deben construir un cordón sanitario contra las nuevas dictaduras, enfrentar sus intentos de consolidación, cooperación y subversión regionales. El léxico y estilo de la actual diplomacia es inservible o cómplice frente a esos modus operandi autoritarios. La ruptura de relaciones diplomáticas con las dictaduras, practicada en el pasado contra Pinochet, Videla o Somoza, tiene que ser recuperada frente a los regímenes bolivarianos. La ayuda de amplio espectro –desde el recono-

cimiento al apoyo material— a las resistencias nacidas de las antiguas oposiciones democráticas orilladas al exilio o el clandestinaje debe mirarse en las experiencias de México o de la Venezuela de los años 70. *In extremis*, es necesaria la disposición clara de los Estados a emplear todos los recursos de inteligencia y defensa a su alcance frente a las acciones de desestabilización regional—promoción de éxodos migratorios y crimen organizado— generadas por las dictaduras.

EN CORRESPONDENCIA, los Estados Unidos y Europa deben resetear sus programas excesivamente enfocados en la cooperación e inversión para considerar a la región como un terreno en la lucha global contra la difusión autocrática. Para ello, los tecnócratas y funcionarios de Washington y Bruselas deberían ser capaces de distinguir entre el necesario respeto por la soberanía de sus aliados del Sur Global y la culpa (post)imperial paralizante que les impide reaccionar, pronto y bien, a las jugadas de las autocracias globales y sus émulos americanos.

Nada es esto será posible si las ciudadanías, los liderazgos y los intelectuales democráticos latinoamericanos seguimos pensando con los códigos esperanzadores de la posguerra fría. Es claro que lo que sobreviene no puede ser leído con los lentes del siglo pasado, cuyos *ismos* y *cracias* han mutado. Pero la violencia estatal ha regresado. La paz civil es amenazada por adversarios devenidos enemigos. Y la justeza de nuestras no-



JAVIER OLIVARES

bles ideas no basta para convencer al *otro* de su deci-

Urge una Legión del Caribe 3.0, armada para la solidaridad democrática transideológica. Porque una consolidación del fraude y la represión del régimen venezolano significaría, a nivel regional, la consagración de la deriva autoritaria que viene clausurando las cuatro décadas de cambio democrático. Como Weber en los albores de la república de Weimar, no veo una alborada del estío. De nuestra resistencia, creatividad y valor depende que la dureza y oscuridad de la noche polar no se extiendan, inexorables, entre nosotros.

**Armando Chaguaceda** es politólogo e historiador, especializado en el estudio de la democracia y los autoritarismos en Latinoamérica y Rusia



### LA CONVERSACIÓN

### RESISTENCIA

«Tengo un mensaje para Nicolás Maduro y sus normalizadores: no hay vuelta atrás»

### EL PAPEL DEL EJÉRCITO

«En las Fuerzas Armadas de Venezuela se está produciendo la discusión más importante y decisiva de su historia»

### LA UNIÓN CIUDADANA

«El fin de la polarización y la reconstrucción de los vínculos entre los venezolanos es lo más importante del proceso»

### SOBRE EL FUTURO

«Está surgiendo una nueva Venezuela, consciente de que la libertad nos la hemos ganado nosotros»

# MARÍA CORINA MACHADO

# «Aquí no habrá reparto de poder ni nuevas elecciones. Se respetará el 28 de julio»

Venezuela vive hoy una jornada crucial, con la convocatoria de marchas dentro y fuera del país para reivindicar la victoria de Edmundo González frente al chavismo. La líder opositora reclama en esta conversación que el mundo no calle y dé pasos concretos para presionar a Maduro. Por cayetana álvarez de toledo\*

CAYETANA. Hola, querida María Co-

MARÍA CORINA. Hola, querida ami-

C. Me hubiera gustado darte un abrazo y transmitirte en persona la admiración y el afecto de tantos españoles. Pero, como sabes, la dictadura no quería testigos de su derrota y fuimos deportados. «Un viaje inútil», claman algunos mezquinos. Un viaje moralmente imprescindible, contesto yo. Volveré para celebrar la victoria de la libertad. ¿Puedo ser optimista?

M.C. ¡Más que optimista! Debes sentirte orgullosa. El viaje de tu grupo parlamentario fue de los más útiles e importantes. Había que poner la atención del mundo sobre Venezuela: por lo que iba a pasar horas después y pasó.

C. Durante la campaña, vi una foto que me conmovió: un joven sonriente con un cartel que decía «nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo». La represión arrecia. Ya son 1.406 los secuestrados y 24 los asesinados. Tu equipo sigue refugiado en una embajada y tú estás recluida. ¿No tienes miedo de que el miedo vuelva?

C. En un régimen totalitario el miedo siempre está presente. Lo importante es cómo respondes: si te paraliza o te activa. En campaña tuve una conversación con una mujer que me impresionó. Yo pretendía animarla a desafiar el control que el régimen ejerce perversamente mediante el reparto de bolsas de comida y ella me miró y me contestó: «¿De qué me estás hablando? ¿Miedo a que nos quiten qué? ¿Qué más nos van a quitar si nos quitaron a nuestros hijos?». Hoy la sociedad venezolana responde a la violencia con firmeza e inteligencia. La gente es cauta. Su intención no es convertirse en carne de cañón, pero también sabe que la presión ciudadana debe continuar.

C. ¿Hasta qué punto? El valor que concedemos hoy a la vida impide guerras inútiles, pero también puede impedir la libertad. ¿En qué medida los seres humanos prefieren una vida miserable antes que arriesgarla? ¿Es posible derrotar a una dictadura criminal sin asumir el riesgo máximo de la muerte?

M. C. Es un dilema que me acompaña siempre. Como el daño que todo esto causa a mi familia. Te dices: «Lucho por mis hijos». Y esto te impulsa a seguir, a levantarte, a hacer cosas

inimaginables.Peroala vez tus hijos son los más perjudicados, por la angustiaylaseparación.Comosabes, mis hijos forman parte de la inmensa diáspora venezolana. Nunca olvidaré que no pude abrazarles en su graduación. Yo fui la única madre au-

C. Pero Venezuela será libre y tus hi-

jos podrán regresar. Y así la contradicción se resuelve..

M. C. Exactamente. Hay que poner todo en perspectiva. Hace dos años, estábamos en una Venezuela triste, sin rumbo y decepcionada de sus liderazgos políticos. Hoy estamos culminando la cuarta de las seis etapas de un proceso heroico y emocionante. Primero, devolvimos la voluntad de lucha y cohesión interna a una Venezuela polarizada. Nuestra estrategia fue ir de la periferia al centro, de lo rural a lo urbano, de lo popular a la clase media. Esto permitió las primarias, que muchos auguraron imposibles, con casi 3 millones de votantes y un liderazgo legitimado. Luego vino la elección, a pesar de la persecución. Llegaron a detener a personas por vendernos una empanada o alquilarnos una habitación. Una locura. Ahora estamos en la cuarta fase: vamos a demostrar

> nuestra victoria. Vamos a cobrar. Porque, por primera vez en 25 años y tras decenas de elecciones fraudulentas, tenemos las pruebas. Hemos logrado un éxito que marcará un hito en la defensa de la limpieza de los procesos electorales. La quinta etapa será hacer valer el resultado del 28 de julio. La sexta, la

C. Has mencionado la polarización. Antes y después de las elecciones, el régimen y sus aliados han enfatizado el riesgo de una guerra civil. Pero en Venezuela no se ven dos mitades, sino un país unido en su deseo de libertad frente a una cúpula atrincherada. ¿Cómo lograsteis acabar con la polarización y reconstruir el suelo democrático, imprescindible para el funcionamiento de una nación? Es una pregunta relevante para muchas democracias.

M.C. El fin de la polarización y la reconstrucción de los vínculos entre venezolanos es el resultado más importante de este proceso. Tendrá un enorme impacto en la nueva Venezuela que ya está emergiendo. Porque la negociación no ha empezado, pero la transición sí y tiene una dimensión cultural, ética y espiritual profunda. Tengo amigos agnósticos y ateos a los que veo en actos con un rosario en la mano. Les digo: «¡Bueno, explícame esto!».

C. ¡Explícamelo tú a mí! M. C. Hemos creado un movimiento transversal que repudia la humillación. Nos hemos cohesionado alrededor de valores como la dignidad humana, la autonomía y la igualdad ante la ley. La gente más humilde caminaba kilómetros para escucharnos y yo les decía: «No vengo a ofrecer nada; vivirán de su trabajo y de su esfuerzo, sin deberle nada a nadie». Y cuando insistía: «Nunca más una madre venezolana bajará la cabeza por una bolsa de comida», estallaba la emoción. La bolsa de comida se ha convertido en símbolo de la servidumbre. Venezuela es un país que está muriéndose de hambre, donde los niños no van a clase, donde faltan el agua y la luz. Sin embargo, el grito que resuena es «¡libertad, libertad, libertad!». Es conmovedor, poderoso e irreversible.

ña aplicaste la teoría a un terreno

concreto y poco común. Te dirigiste

a los venezolanos como adultos. Les

enseñaste que la democracia no se defiende sola, que la actitud de cada ciudadano es esencial. Convertiste a los venezolanos en responsables de sus actos ¡y de sus actas! Háblame de esto.

M.C. Fue uno de los momentos más emocionantes de la campaña. En un encuentro multitudinario, decidí hacer la pregunta: «¿Quién defiende tu voto?». Y todo el mundo gritó al unísono, sin vacilar: «¡¡¡Yo!!!». En ese instante pensé: lo logramos. Hace pocos años la respuesta hubiera sido: «El CNE, los testigos, los partidos, los políticos...». Ahora fue simple y adultamente: «Yo». Y ese «yo» fue repitiéndose de acto en acto, cada vez más rotundo, sobrecogedor y masivo. Está surgiendo una nueva Venezuela, consciente de que la libertad nos la ganamos nosotros. Contra el poder más implacable y, siento tener que decirlo, a pesar de las élites.



Conversación vía Zoom, el jueves. E. M





# **MUNDO**

### LOS MÉTODOS

«Todos los sistemas populistas y totalitarios operan de la misma manera: buscan que dudes de todo»

### SOBRE ZAPATERO

«Desconozco en qué consiste su labor. El silencio es tomar partido. Y aquí no hay lugar para la indiferencia»

### LA VERDAD ELECTORAL

«Sabemos que no hay dos verdades enfrentadas, sino una sola. La verdad existe y debe imponerse»

### **LOS ALIADOS**

«Rusia, Siria e Irán, por ejemplo, ven en Venezuela un punto estratégico de penetración en Occidente»



C. La noche de las elecciones, tras saber que Maduro no sólo os negaba la victoria sino que se la apropiaba, pronunciaste una frase esencial: «Defender la verdad no es violencia; violencia es ultrajar la verdad». Y me quedé pensando... La dictadura ha creado una verdad paralela y pretende imponerla por la fuerza. Su reacción no es sólo un golpe a la soberanía popular venezolana; es la expresión más cruda de la posverdad que está socavando las democracias contemporáneas. Por tanto, defender la victoria de Edmundo González nos concierne a todos. Es defender la existencia de la verdad objetiva, sin la cual no hay convivencia pacífica, ni siquiera una conversación mínimamente racional. Creo que las actas venezolanas deberían convertirse en el símbolo de la lucha por la restauración de la verdad en la vida pública, no sólo en Venezuela, sino en todo el mundo.

M. C. Lo suscribo. Esto trasciende el caso de Venezuela. Es una lucha por la verdad. Todos los sistemas populistas y totalitarios operan de la misma manera: buscan que dudes de todo: de ti mismo, de tus creencias, incluso de lo que estás viendo con tus propios ojos o que sabes a ciencia cierta que ha ocurrido. Imponen un relativismo absoluto. Retuercen el sentido de las palabras hasta el delirio. Destruyen la objetividad. Mientras matan, se proclaman defensores de la paz y del amor. Esto está ocurriendo, aquí y ahora. Y encima te colocan ante un dilema perverso: «sumisión o violencia». O te sometes a la tiranía o serás responsable de la violencia que tu insumisión pueda provocar. La tragedia es que, durante años, este marco mental fue asumido por sectores clave de la sociedad venezolana, incluyendo los medios y las élites, que contribuyeron así a frustrar cualquier alternativa.

C. ¿El marco se ha roto?

M. C. Las elecciones han sido determinantes. Todos los venezolanos sabemos lo que ocurrió el 28 de julio. Sabemos que no hay dos verdades enfrentadas, sino una sola. La verdad existe y debe imponerse. La defensa de la verdad es lo que nos impulsa a seguir hasta el final.

C. Habéis publicado el 83,5% de las actas y concluyen, de forma categórica y avalada por organismos internacionales imparciales, que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Sin embargo, muchos países, entre ellos España, siguen sin reconocerlo como tal. Se limitan a pedir al régimen que enseñe las actas, a sabiendas de que no lo hará jamás. ¿Por qué?

M. C. Existen muchos agentes nor-

malizadores cuyo objetivo es estabilizar al régimen. Sus motivaciones son variadas: el miedo, el interés económico, el chantaje, los cálculos geopolíticos... Rusia, Siria e Irán, por ejemplo, ven en Venezuela un punto estratégico de penetración en Occidente. Luego están los grandes cárteles de drogas y contrabando, que protegen sus gigantescos negocios. C. Te preguntaba por las democracias occidentales.

M. C. Yo creo que, en general, la comunidad internacional se ha expresado con claridad sobre lo ocurrido el 28 de julio y que su posición irá escalando. Algunos países han sido más contundentes y rápidos. Otros siguen en la retaguardia. Bien porque no les gusta el resultado. Bien porque tratan de mantener una interlocución con el régimen que pueda derivar en una negociación para la transición. Desde luego, yo espe-

ro que las voces se tornen más firmes y duras; que se pase pronto de las exigencia de las actas a la siguiente fase. Y confío en que sucederá. En todo caso, lo importante es que se avance en la dirección de decir: «Hay que respetar la soberanía popular venezolana». Incluso en Estados Unidos, en medio de una campaña muy polarizada, los dos partidos y los dos candidatos comparten esta postura

C. A pesar del desliz de Biden...

M. C. La Casa Blanca ha sido nítida.

Machado y González ondean la bandera en una protesta en Caracas. GETTY Respecto a la represión, sí creo que es urgente hacer mucho más. Maduro cree que puede matar a una persona, a diez o a cien, sin consecuencia alguna. Esto es inaceptable.

C. Pero, precisamente,

para elevar el coste de la represión, ¿no crees que sería útil que se reconozca a Edmundo González como presidente electo? ¿No temes que las contorsiones diplomáticas enquisten el conflicto? El chavismo es experto en aprovechar el tiempo a su favor. Además, hay diversas maniobras en marcha para salvar a Maduro. La más reciente, promovida por Lula, es una repetición electoral.

M. C. Sobre la repetición electoral, yo pregunto: si tampoco les gusta el resultado de esas segundas elecciones, ¿qué hacemos? ¿Unas terceras? ¿Unas cuartas? ¿Seguimos repitiendo elecciones hasta que gane el régimen?

C. A Lula podríamos pedirle que repita las elecciones en Brasil: él le ganó a Bolsonaro por menos de dos puntos; Edmundo a Maduro por casi 40...

M. C. Exacto. Hay un doble rasero moral evidente. Es una falta de respeto a los venezolanos que arriesgaron sus vidas por votar. Fuimos a estas elecciones bajo las reglas de la tiranía y arrasamos. Ahora quieren ignorar esos votos. Es una afrenta a la dignidad nacional e individual de cada venezolano.

C. Luego está la idea, también lanzada por Lula, de un Gobierno de coalición entre Maduro y la oposición

M. C. Ah, sí. Lo que llaman *power-sharing*: Maduro se queda, pero reparte unos caramelitos entre los sectores de la oposición que a él le gusten. ¿En qué cabeza cabe que los venezolanos aceptarían algo así?

C. Otra maniobra alude a una salida negociada sin ti. En palabras de nuestro amigo Álvaro Vargas Llosa, algo así como una salida sin Lech Walesa en Polonia o sin Václav Havel en Checoslovaquia.

M. C. La cuestión es sencilla: ¿quién elige a los representantes de los venezolanos? ¿Maduro? ¿La comunidad internacional? No. Los eligen los

SIGUE EN PÁGINA 16

### LA CONVERSACIÓN

### **MISERIA Y LIBERTAD**

«Venezuela es un país que muere de hambre, donde los niños no van a clase. Pero el grito que resuena es: 'Libertad'»

### **COOPERACIÓN INTERNA**

«No hubiéramos podido obtener las actas sin la cooperación de militares y funcionarios del CNE»

### **EL COMPROMISO**

«En mi oficina tengo un cartel que dice María Corina, la mamá de Venezuela'. El país necesita esa protección de madre»

### MORAL DE VICTORIA

«¿Sabes cuántas veces nos dijeron que era imposible derrotar a la dictadura? La desmoralización es su arma»

### VIENE DE **PÁGINA 15**

venezolanos, y ya lo hicieron. En las primarias del 22 de octubre me eligieron a mí y en las elecciones del 28 de julio, a Edmundo González. Edmundo y yo somos un equipo indisoluble y ninguna maniobra va a separarnos. Para que no haya dudas: estamos dispuestos a dar garantías, salvaguardas e incentivos en una negociación para la transición. Pero aquí no habrá power-sharing ni nuevas elecciones ni nada parecido. Se respetará el resultado del 28 de julio y a los representantes elegidos por los venezolanos.

C. Hay una izquierda tuerta, que solo ve dictaduras de derechas y cuyo amor a la democracia es inferior a su odio ideológico. Pero la defensa de Maduro alcanza niveles extremos. ¿Por qué tantos Gobiernos y dirigentes de izquierda siguen justificándolo? ¿Es sectarismo o negocio? M.C. Es incomprensible. Maduro es tóxico para ellos y lo saben. Es más, yo creo que el 28 de julio es un parteaguas. Ya lo verás. Surgirán más voces desmarcándose del régimen y diciendo que en Venezuela no hay un combate entre la izquierda y la derecha, sino entre la democracia y la tiranía.

C. Por tanto, la postura de Boric te parece inaugural.

M. C. Sin duda. Y los venezolanos le estamos muy agradecidos. Cada vez que alguien alza la voz en defensa de la verdad y la democracia en Venezuela el efecto es poderosísimo. Te lo decía respecto a vuestro viaje frustrado a Caracas. ¡Que alguien pueda decir que fue inútil! Todo lo

C. Hablas de la importancia de alzar la voz. Hay un español con información privilegiada que, sin embargo, no ha abierto la boca: Rodríguez Zapatero. Hace unos días el Gobierno dijo que «aprecia y valora» su labor en Venezuela y que le consta que a la oposición también. ¿Es así?

M. C. Desconozco en qué consiste esa labor. Puedo hablar por mí; no por otros actores, ya que ignoro su relación con esta persona. En todo caso, el silencio es tomar partido. Y aquí no hay lugar para la indiferencia o la neutralidad. Incluso aquellos que justifican su silencio en la necesidad de mantener cierta interlocución con el régimen asumen una postura inaceptable frente a las víctimas y sus familias.

C. ¿Y los militares? Sería deseable que entendieran que para ser patriotas antes hay que ser demócratas. Pero la respuesta agresiva de Vladimir Padrino a vuestra carta pidiendo a los militares respeto a la soberanía popular no es alentadora.

M. C. La reacción furibunda de Padrino es una confesión. La Fuerza Armada sabe que ganamos las elecciones porque fueron testigos. De hecho, no hubiéramos podido obtener las actas sin la cooperación de militares y funcionarios del CNE, que desobedecieron órdenes. Las bases de la Fuerza Armada, como el resto de los venezolanos, ansían un cambio.

C. Entonces, ¿descartas una represión por parte de la Fuerza Armada? M. C. No. Hay grupos dentro de la Fuerza Armada que podrían usar la violencia, incluso mercenarios. No quiero especular. Lo que sí sé es que, en estos momentos, dentro de la Fuerza Armada se está dando la discusión más importante y decisiva de su historia. Tienen el mandato de respetar la soberanía popular y servir a la nación, no a una facción política. Les pedimos que no repriman al pueblo y que eviten que otros lo hagan

C. Creo que coincidimos en que la valentía es la virtud más importante para la política. Incluso para la vida. Como el salmón: río arriba, siempre río arriba...

M. C. ¡Sí, así es mi vida! Contra la corriente, siempre.

C. De hecho, pocos salmones he conocido como tú, con más constancia y más coraje. Llevas 25 años de lucha. Durante buena parte de ese tiempo, los autoproclamados moderados -de todos los partidos e ideologías-te tacharon de radical, facha, dura, marginal. Hoy lideras un movimiento masivo que abarca todos los sectores de la población, incluidos los más humildes. ¿El tiempo te ha dado la razón? ¿Cuánto has cambiado tú y cuánto la sociedad vene-

M.C. (pausa) Es evidente que las realidades políticas, económicas y sociales han acercado a muchas personas a nuestras posiciones. Pero también ha habido un proceso de comunicación más íntimo, una conexión personal, al margen de la coyuntura y de las multitudes. Mi visión política y mis valores se han mantenido, pero he ido abriendo mi corazón.

C. ¿En qué sentido?

M. C. No sé si tiene que ver con ser mujer, pero en una sociedad tan dura e injusta con las mujeres, especialmente en la política, tendemos a cerrarnos emocionalmente. Si un hombre muestra sentimientos, resulta conmovedor; si lo hace una mujer, se la considera débil. Esto hizo que me cerrara. Pero estos dos años han operado en sentido contrario: me han obligado a abrirme, a mostrarme tal como soy. Personas me abrían su corazón al oído y yo en respuesta les abría el mío. A veces pensaba: «¿De verdad has dicho eso, María Corina?; You've come a long way!». He logrado, sí, establecer con la gente una relación de intimidad, abriendo mi alma y superando el miedo a ser juzgada. Por ser mujer. Por provenir de una familia con dinero. Por ser liberal. Por cualquiera de los factores que teóricamente, y según me habían hecho creer, impedían que alguien como yo pudiera representar a una mayoría social.

C. Liberarte de todo complejo no ha reducido tu fuerza electoral y política, sino al revés.

M.C. Eso es. He aprendido a asumir con orgullo quién soy, sin vergüen-

C. Nunca te he visto usar tu condición de mujer para hacer política. Eres amazónica, anti-victimista. De hecho, la izquierda ni siquiera te reconoce como mujer. No te concede el privilegio de la condescendencia que reserva a las mujeres de izquierdas. Sin embargo, tu condición de madre ha jugado un papel importante estos años. Para empezar, te ha identificado con millones de venezolanos que, como tú, sufren el exilio de sus hijos. Creo que te ven, a la vez, como una política dura y una madre protectora. Más que el tópico de la dama de hierro, una mamá de hierro. ¿También te percibes así?

M. C. De todos los carteles que me regalaron en campaña, uno en particular me conmovió. Decía: «María Corina, la mamá de Venezuela». Lo puse en mi oficina porque expresa lo que muchas mujeres sentimos: que somos las madres de todos estos jóvenes. Incluso hombres mayores se acercan en busca de un abrazo maternal. Siento que el país nederes. Háblame de eso: de la espe-

M. C. ¿Sabes cuántas veces nos dijeron que era imposible derrotar a la dictadura? La desmoralización es el arma más perversa del régimen, porque te neutraliza. Por eso yo asumí que mi función principal en todo este proceso era mantener la moral alta. La mía propia, la de mi equipo y la del conjunto de los venezolanos. Soy la gran moralizadora de Venezuela.

C. Y de muchos demócratas en todo el mundo. ¿Cómo lo hiciste?

M. C. Volvemos al asunto central de la verdad, que ha sido mi principal aliada. Hay que hablar descarnadamente con la verdad, contando a los ciudadanos todo: lo bueno y lo malo. Por ejemplo, algunos sugerían que no debíamos mencionar las trampas del CNE porque entonces la gente no iría a votar. Mi posición era la contraria: vamos a decir la verdad con todas las letras. No podemos tratar a los ciudadanos como si fueran ignorantes o niños. No lo son y además ellos saben lo que pasa: lo viven, lo ven. La mentira, el eufemismoyel subterfugio ahondan la desconexión entre el pueblo y sus políticos, que es de lo que se alimentan los enemigos de la democracia. En cambio, decir la verdad permite reconstruir la confianza, que es la base de una sociedad libre

cos. Si de algo me siento orgullosa es de dejar a Venezuela, a través de Vente, un partido político liberal. Una escuela de ciudadanía y de líderes, con valores y con ideas. Un partido que ha nadado siempre contra la corriente. Hasta hace muy poco hablar de responsabilidad individual o de propiedad privada era casi pecado y hoy el país abraza esos valores. Venezuela se ha descubierto liberal. C. ¿Y qué podemos hacer ahora España y los españoles por Venezue-

M. C. Lo primero es salir a la calle.

C. Mantener viva la movilización. M. C. Sí, y hay que hablar duro. Hay que presionar a los Gobiernos. Hay que dejar claro a todos los que están sosteniendo lo que queda del régimen que no vamos a rendirnos. Cayetana, lo que tú digas en España, levantando tu voz, repercute en Venezuela. Es fundamental que en esta hora nadie calle.

C. Este sábado has convocado marchas en todo el mundo. ¿Cuál es tu mensaje?

M. C. Tengo una noticia para Maduroylos normalizadores: esto no tiene vuelta atrás; vamos a luchar el tiempo que haga falta, dentro y fuera de Venezuela, y cada día que pasa tendremos más fuerza. A todos los actores del mundo, que tienen pendiente dar pasos concretos para presionar a Maduro, también se lo digo con claridad: su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Nos han dado duro, durísimo. Esta ola represora no tiene precedentes. Ahí está el informe de Naciones Unidas. Leerlo hiela la sangre. Lo que han hecho, y siguen haciendo mientras tú y yo estamos aquí conversando, es escalofriante. Cientos de compañeros de lucha, no solamente políticos, también de ONGs y periodistas, están hoy escondidos. Pero este sábado vamos a salir. Nos vamos a encontrar. Somos millones. Y no vamos a parar. Lo aviso desde ya: habrá nuevas convocatorias. Todas las que hagan falta. No hay vuelta atrás.

C. En la sala de la Comisión Constitucional del Congreso hay un cuadro que se llama 'El Abrazo', que es el símbolo de la Transición española. La inmensa mayoría de los venezolanos ya os habéis reconciliado y abrazado. Ahora falta que puedan abrazarse los padres con sus hijos encarcelados; los abuelos con sus nietos exiliados; y también los amigos: tú y yo. A ti ahora no te permiten salir de Venezuela y a mí no me permiten entrar. Pero volveremos a abrazarnos. Y será pronto. ¿Nos vemos en la toma de posesión de Edmundo González?

C. ¿Qué otra lección de estos años compartirías con los españoles? M.C. Mi gran lección personal es que no se puede vivir al margen de la política. Mi generación pensó que la política era sucia y prefirió no involucrarse, enfocándose en crear riqueza y empleo. Pero no hay mayor responsabilidad que el ejercicio de la política y el servicio público. La sociedad tiene que asegurarse que los

M. C. Amén. Así será.

JUNTAS EN CARACAS. Machado y Álvarez de Toledo, durante su último encuentro en persona, en la capital venezolana, en febrero de 2019

cesita esa protección de madre, que no solo cuida, sino que también impulsa, responsabiliza y exige. C. Una mamá que a la vez planta ca-

ra a una tiranía criminal encabezando manifestaciones masivas

M. C. ¿Qué no haría una madre por sus hijos? Todo, absolutamente to-

C. El pesimismo es el mayor aliado del populismo porque liquida la idea de que hay una alternativa. Sin embargo, siempre hay una alternativa; la clave está en construirla y ahí es donde despuntan los verdaderos límejores, tanto intelectual como éticamente, asuman las máximas responsabilidades. Hay que valorar y reivindicar la política y a los políti-

Cayetana Álvarez de Toledo es diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

### LAS REACCIONES

## **MUNDC**



CASA REAL

EL REY, EN LA TOMA DE POSESIÓN DE ABINADER. Felipe VI asistió ayer a la jura de Luis Abinader como presidente de la República Dominicana, junto a otros mandatarios latinoamericanos. Sin ningún ministro del Gobierno, sólo le acompañó la secretaria de Estado para Iberoamérica.

# EEUU y España urgen a verificar los resultados

Encabezan un llamamiento euroamericano que reclama a Maduro cesar la represión

Estados Unidos, España, la Unión Europea, Argentina y Chile, entre otros signatarios, una veintena en total, firmaron anoche un comunicado conjunto entre Europa y las Américas para pedir el cese inmediato de la represión en Venezuela y la verificación imparcial de las actas electorales. Reunidos en Santo Domingo durante la toma de posesión del presidente dominicano Luis Abinader, los países

firmantes coincidieron en hacer «un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela. En este momento crucial para Venezuela y la región, todos los actores sociales y políticos deben ejercer la máxima mesura en sus actuaciones públicas», instaron los abajo firmantes.

Por las Américas, apoyan el documento EEUU, Argentina, Chile, Canadá, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Panamá, Surinam, Uruguay, Paraguay y República Dominicana. Y por Europa, además de la propia España y la UE, firman Reino Unido, Italia, Portugal, República Checa y Países Bajos, a quienes se ha sumado Marruecos.

«Expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido de-

tenidos, incluidos representantes de la oposición», expone el comunicado conjunto.

**DANIEL** 

**LOZANO** 

Hasta el momento, la represión bolivariana suma 24 víctimas mortales y más de 2.400 detenidos, entre ellos 118 menores de edad. Los 20 países firmantes más la UE reclaman asimismo el regreso urgente a Caracas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue expulsado abruptamente en febrero tras la detención de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel. La coalición de países tam-

bién exige los visados correspondientes a los seis colaboradores de María Corina Machado refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.

«Tomamos nota del informe preliminar del Panel de Expertos de Naciones Unidas en el que se señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún

no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto. Tomamos nota asimismo de que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales, que arrojan un resultado distinto al publicado por el

CNE», resume el comunicado, antes de solicitar la «inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional. Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmen-

### «El momento exige un diálogo amplio», dice el comunicado

### Maduro: «La última palabra la tienen los poderes públicos» del país

te el pasado 2 de agosto de 2024», concluye.

La oposición democrática agradeció de inmediato la «histórica declaración» antes de la protesta mundial de hoy. «Continuaremos defendiendo la verdad y luchando para que se respete inequívocamente la soberanía popular», señaló María Corina Machado. Los espaldarazos internacionales continuaron más tarde con la resolución consensuada en la Organización de Estados Americanos (OEA), que también exige la publicación «de manera expedita» de las actas electorales.

Horas antes, Nicolás Maduro había aprovechado su presencia constante en el sistema de propaganda revolucionario para desdeñar la llamada solución Lula, consistente en la repetición electoral y en la creación de algo parecido a un Gobierno de coalición. Esas eran las dos claves más importantes de la hoja de ruta consensuada entre el presidente brasileño, Lula da Silva, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, de la que se ha distanciado el mexicano Andrés Manuel López Obrador. A Petro y Lula lanzó sus indirectas el «presidente pueblo».

«La última palabra la tienen los poderes públicos de Venezuela. Venezuela seguirá su camino de paz», profetizó el *hijo de Chávez*, quien ha ordenado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un dictamen a su favor para blanquear el megafraude del 28-J.

# Mujeres detenidas bajo tortura y hacinamiento

Denuncian el trato inhumano que sufren 70 arrestadas por las protestas electorales

«Terrorismo de Estado», como dictaminó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y en todos los ámbitos. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció ayer la situación inhumana que sufren 70 mujeres detenidas durante la operación terror aplicada por el chavismo para frenar las protestas tras el megafraude del 28J. Se trata del grupo que las autoridades trasla-

daron al Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, cerca de Caracas, acusadas de terrorismo, instigación a la violencia o crímenes de odio, la misma receta que se ha aplicado a más de 1.400 capturados, según las estimaciones hasta ahora del Foro Penal. El propio Nicolás Maduro eleva la cifra por encima de 2.400 apresados durante las protestas, buscados en sus casas por los órganos de Inteligencia o en deten-

ciones masivas en las calles. De todos ellos sólo 55 han obtenido la libertad.

«Las mujeres privadas de libertad son constantemente sometidas a tratos inhumanos, que van desde la tortura física y psicológica hasta la negación de atención médica adecuada», acusó el OVP, que ha logrado conocer, gracias a fuentes extraoficiales, las pésimas condiciones que soportan las detenidas durante la represión postelectoral. Las 70 mu-

jeres, entre ellas la dirigente del partido centrista Primero Justicia Mónica Martínez Bowen (detenida en el aeropuerto internacional de Caracas) y la luchadora de Taekwondo Mariangely Marcano, permanecen hacinadas en celdas pequeñas, al menos 10 por cada mazmorra, aunque familiares elevan la cifra hasta 16. Los carceleros les entregan un cubo de cinco litros de agua por día para todas para satisfacer sus necesidades

básicas y de higiene. Y para comer, lo mínimo: un plato de pasta con mortadela. Los familiares denunciaron ayer que en varias ocasiones la comida estaba descompuesta, incluso con gusanos. La madre de Rosmery Gómez, detenida por protestar con una cacerola el día después de las elecciones, denunció el jueves públicamente las condiciones que sufren estas mujeres. «Han comido carne con gusanos y arepas con queso podrido. Muchas veces beben agua sucia. Hay muchachas que han sufrido ataques epilépticos, pero no las atienden: la directora dice que están fingiendo», reseñó la mujer. La chica detenida tie-

# MUNDO GUERRA ISRAEL-GAZA

### LA DIPLOMACIA

# Doha «cierra brechas» hacia una tregua

Los negociadores plantean una nueva propuesta y hablan de «avances»

### SAL EMERGUI JERUSALÉN

Tras dos días de conversaciones, la Cumbre de Doha finalizó con una nueva propuesta destinada a acercar la tregua en Gaza y alejar una escalada regional. Ahora, los equipos de trabajo se reunirán en El Cairo para preparar una nueva cita de alto rango la próxima semana.

«Estados Unidos con el apoyo de Qatar y Egipto presentó una propuesta a las dos partes (...) basada en acuerdos alcanzados en la última semana y cierra las brechas pendientes de manera que permita la implementación rápida del acuerdo», reza el comunicado final de la mediación. Fuentes familiarizadas con la negociación señalaron a EL MUNDO que «las conversaciones fueron constructivas y positivas con avances pero aún hay trabajo para conseguir la tregua» basadA en los principios presentados el pasado 31 de mayo por

### El diálogo «fue constructivo» pero sin que esté cerca el alto el fuego

### El escollo es la presencia militar en el 'Corredor Filadelfia'

el presidente, Joe Biden, que este viernes comentó, manteniendo la cautela, que el acuerdo «está más cerca que hace tres días».

El primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani fue el anfitrión del director de la CIA, Bill Burns, el jefe de la Inteligencia egipcia, Abbas Kamel, y el jefe del Mosad, David Barnea, que a su vez estuvo acompañado por el responsable del servicio secreto interno, Ronen Bar, y el encargado de la cartera de secuestrados, Nitzan Alon. Hamas no quiso enviar ningún dirigente a las reuniones, pero estuvo presente en Doha donde tiene su sede. Jalil El Jayah canalizó los mensajes de Qatar y Egipto para luego enviar respuestas y preguntas a algún túnel en la Franja de Gaza donde se encuentra su líder Yahya Sinwar.

La presencia militar en el «Corredor de Filadelfia» y el control para evitar la vuelta de milicianos –y no solo de civiles desplazados– al norte de Gaza protagonizan las principales discrepancias. Según Hamas,

lo que escuchó en la cumbre no corresponde con lo que aprobó el pasado 2 de julio mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que «los principios esenciales de Israel son conocidos por los mediadores y EEUU. Israel espera que su presión lleve a Hamas a aceptar los principios del 27 de mayo (documento) para que los detalles del acuerdo puedan implementarse».

Los mediadores, que aumentan la presión, conectan dos objetivos: frenar la guerra en Gaza y evitar otra regional ante la posibilidad de un ataque de Irán y Hizbulá contra Israel en respuesta a la muerte de un líder de Hamas y un cabecilla de la milicia libanesa hace más de dos semanas. Según *The Washington Post*, el primer ministro qatarí llamó a dirigentes iraníes para pedirles que lo posterguen ya que podría arruinar los intentos de la mediación.

El hecho de que la cumbre tuviera continuación este viernes fue una señal de optimismo en medio del pesimismo que acompaña el esfuerzo internacional para lograr un acuerdo que alivie el sufrimiento de los gazatíes, libere a los 115 secuestrados en manos de Hamas y reduzca la posibilidad de un enfrentamiento a gran escala. Los responsables de Inteligencia israelíes se quedaron a dormir en Qatar el jueves en una decisión nada trivial dada la posibilidad de que Irán y Hizbulá ven-

### **CONDENAS**

Netanyahu. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó el ataque de extremistas israelíes contra la aldea cisjordana de Jit, que acabó con la muerte de un palestino. «Son vándalos que vinieron de fuera para provocar», dijo el liderazgo de los asentamientos.

Autoridad Palestina. La Autoridad Nacional Palestina lo definió como «terrrorismo de Estado». A las condenas se unieron las de los ministros de Exteriores británico y francés y del embajador de EEUU: «Estos ataques deben cesar». / S. E. guen el asesinato de Ismail Haniyah (Teherán) y el ataque aéreo contra Fuad Shukr (Beirut) matando algún oficial o dirigente de Israel.

En una visita-relámpago conjunta a Jerusalén motivada por los vientos de guerra en la zona, los ministros de Exteriores de Gran Bretaña, David Lammy, y de Francia, Stéphane Séjourné, se reunieron con su homólogo israelí, Israel Katz. «Les agradecí su apoyo a Israel y les dejé claro que la forma correcta de disuadir a Irán y prevenir la guerra es anunciando que si Irán ataca, apoyarán a Israel no sólo en la defensa (como sucedió en abril) sino también con ataques contra objetivos en Irán», dijo Katz.

«Las informaciones procedentes de Qatar sugieren que el primer día de las conversaciones sobre los rehenes fue bien. Ha sido importante escuchar a los ministros aquí en Israel decir que esperan que estemos al borde un acuerdo. Es una guerra y una crisis que ha costado tantas vidas en la región», declaró Lammy.



Un palestino muestra su casa incendiada tras un ataque de colonos judíos a la aldea de Jit (Cisjordania). NASSER NASSER / AP

# «Progromo» en una aldea palestina en Cisjordania

Unos 50 colonos israelíes atacan e incendian una comunidad y matan a un joven

### JERUSAI

El violento ataque de un grupo de colonos judíos a la aldea de Jit, en Cisjordania ocupada, en la noche del jueves, ha causado una ola de indignación. El propio presidente de Israel, Isaac Herzog, salió al paso y condenó los hechos, calificándolos como «pogromo». Unos 50 colonos israelíes enmascarados invadieron la aldea palestina de Jit, incendiando casas y vehículos, según medios hebreos. Un palestino de 23 años fue asesinado cuando los colonos le dis-

pararon con armas de fuego, informa Efe. El Ministerio de Sanidad de Gaza identificó a la víctima como Rashid Mahmud Sadda. Otro joven palestino resultó gravemente herido con heridas en el pecho.

Cisjordania vive su mayor pico de violencia en dos décadas, no solo por enfrentamientos con tropas, sino también con colonos. «El terrorismo judío mesiánico está decidido a incendiar el territorio y a imponer una campaña regional difícil e innecesaria sobre Israel», conde-

nó el líder del partido Laborista de Israel, el izquierdista Yair Golan.

La violencia de los colonos contra los palestinos y sus propiedades se ha convertido en habitual en Cisjordania, que suele incluir incendios, arranque de cultivos y olivos y ataques a poblados vulnerables, y rara vez es perseguida por las autoridades israelíes. En la última semana (del 6 al 12 de agosto), la agencia de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA) ha documentado 25 ataques de colonos causando seis heridos

palestinos, incluidos dos niños. Desde el 7 de octubre, cuando comenzó la guerra en la Franja de Gaza, la OCHA ha registrado unos 1.250 ataques de colonos israelíes contra palestinos, con más de una decena de muertos. Más de 700.000 colonos viven en Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este, y en lo que va de año el Gobierno israelí ha autorizado numerosos planes de expansión de asentamientos, legalización de puestos de avanzada y amplias confiscaciones de tierras.

# EUROPA EN GUERRA



# Putin, de la pasividad a la ira por la incursión ucraniana en Kursk

El dirigente ruso de momento arrastra los pies mientras ve vulneradas sus fronteras

### XAVIER COLÁS

Una de las cosas más complicadas de ser un zar es que algunas veces hay que hacer equilibrios ante las cámaras, presentando lo que está sucediendo como inaceptable y al mismo tiempo insignificante. Le ocurrió a Vladimir Putin el verano pasado, cuando una columna de mercenarios de Wagner osó marchar hacia Moscú. Putin llamó «traidores» a los amotinados pero negoció con ellos y después les invitó al Kremlin, aunque para acabar matando a su líder.

Los ucranianos tomaron nota de que debajo del cascarón imperial de Rusia no hay gran cosa y este verano han vuelto a poner el rictus serio del presidente a prueba con una incursión en Kursk que acapara ya 1.000 kilómetros cuadrados y ha detenido a cientos de soldados rusos.

Personas que trabajan con Putin describen su estado como «insatisfecho» y «molesto», aunque el presidente ha evitado destituciones y, a la hora de tomar medidas, ha vuelto a arrastrar los pies. Las Fuerzas Armadas rusas han transferido varias brigadas de al menos 1.000 personas cada una desde los territorios ocupados de Ucrania a la región rusa de Kursk para contrarrestar la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero Rusia no tiene planes todavía de trasladar allí sus unidades más grandes y mejor entrenadas.

Mientras los propagandistas sobre el terreno aseguran que no hay razón para el pánico, otros propagandistas en Moscú hablan de nuevo de tirar una bomba atómica y en el Parlamento algunos diputados avisan de que por la incursión de Kursk puede empezar una guerra mundial

El *putinismo* es tal vez el ejemplo



El presidente ruso, Vladimir Putin, con el general Valery Gerasimov, en una reunión. EFE / KREMLIN POOL

de cómo una dictadura sabe ser flexible. El ciudadano no puede acceder a la verdad ni propagarla, pero puede elegir con qué versión quiere ser engañado. Tiene la posibilidad de encender la televisión y radicalizarsecon los programas de Piervy Kanalo Rossia-1, donde los tertulianos anticipan el apocalipsis. O, si lo prefiere, puede presenciar las tediosas sesiones del Consejo de Seguridad de Rusia en las que cada dos días se anuncia que la situación pasó a estar bajo control el día anterior.

El régimen ofrece golosinas para la venganza o para la pasividad, pero evitando el punto medio del análisis y la rendición de cuentas. De cara al sector de población más liberal y la clase media que vive en las grandes ciudades, lo más embarazoso es que en un país donde demasiados aspectos están bajo control (la justicia, la prensa y ahora incluso las opiniones personales) las cosas más obvias como las fronteras resultan no estarlo.

Este mes se han cumplido 25 años

 $de \, la \, llegada \, de \, Put in \, a \, primer \, minis$ tro de la mano de Boris Yeltsin. Su primer éxito fue defender las fronteras constitucionales rusas de los harapientos separatistas del Cáucaso. Su más reciente fracaso es ver esas fronteras vulneradas por el ejército del país más pobre de Europa.

«El jefe [Putin] estaba de mal humor... Probablemente no se le había visto así desde que nuestro ejército [ruso] se vio obligado a retirarse de Jersón en otoño de 2022», comentó al medio KozlovPaper un funcionario involucrado del Kremlin.

El régimen ruso ha impuesto una neolengua: su guerra contra Ucrania ha de ser llamada «operación militar especial». Ahora que el ocupante es ocupado, el régimen se debate entre

### Propagandistas en Moscú hablan de nuevo de tirar una bomba atómica

### La incursión no ha alimentado una ola de fervor patriótico en Rusia

calificar la incursión con la hipérbole de «ataque terrorista» o desdeñarla como una «provocación armada».

«La incursión no ha alimentado una ola de fervor patriótico», constata Nigel Gould-Davies, analista del International Institute for Strategic

El lunes, durante una videoconferencia con una reunión de alto nivel, el gobernador de Kursk comenzó a enumerar los asentamientos tomados por el ejército ucraniano. Putin, tratando de controlar su irritación, lo interrumpió diciéndole que dejara esas cosas para los militares y se concentrara en la respuesta humanitaria. Como les gusta decir a algunos asesores del presidente, «nadie quiere traer malas noticias a la mesa del zar»

# El Nord Stream pasa factura al Gobierno alemán

El tripartito, vapuleado en las encuestas, no tiene interés en una investigación

### CARMEN VALERO BERLÍN

El señalamiento de Ucrania como autora material del sabotaje del gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022 ha puesto al canciller, Olaf Scholz, contra las cuerdas y con él, a su Gobierno, a varios países aliados, a la OTAN y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Es decir, a todos los que culparon directa o indirectamente a Rusia sin pruebas de haber volado su propio gasoducto para demostrar hasta dónde era capaz de llegar para desestabilizar Europa y justificar así la crisis energética creada deliberadamente a costa de los consumidores.

Han pasado 48 horas desde que el diario Wall Street Journal asegurara, citando fuentes militares y de Inteligencia occidentales, que la operación de sabotaje en el Báltico contó con el visto bueno del presidente Volodimir Zelenski. Las informaciones del WSJ no han sido las primeras que apuntan a Ucrania, pero se han solapado con una filtración de la Fiscalía Federal alemana a tres medios nacionales con capacidad de hacer mucho daño.

El miércoles, la cadena pública de televisión ARD, el diario Süddeutsche Zeitung y el prestigioso Die Zeit publicaron las claves de una investigación conjunta que además de reforzar las informaciones del WSJ, las del Washington Post el pasado año y otras tantas procedentes de Escandinavia y Países Bajos, informaba de que la Fiscalía había emitido una orden de busca y captura contra un ciudadano ucraniano residente en Polonia en relación con la voladura. Lo llamativo en esta noticia bomba es que la orden se emitió en junio y que Polonia no le dio curso.

Puede que al Gobierno polaco, recién elegido el pasado mes de junio, le resultara difícil prestar asistencia a las autoridades alemanas. Después de todo, Polonia es el principal valedor de Ucrania en Europa y había mantenido una oposición feroz a los gasoductos Nord Stream, pues esta red acabó con Polonia como país de tránsito del gas ruso, con las correspondientes pérdidas. Desde el punto de

vista polaco, un presunto saboteador sería probablemente más un héroe que un criminal.

Según la Fiscalía de Varsovia, «dado que el Fiscal Federal alemán no introdujo el nombre del sospechoso

### **El sospechoso** viajó a Ucrania el pasado julio. No se sabe si regresó

en el sistema de búsqueda internacional, las autoridades polacas no pudieron impedir a Z. salir de Polonia». El hombre viajó a Ucrania a principios de julio. No se sabe si regresó. La huida del sospechoso –uno de los ocho que supuestamente participaron en una operación de sabotaje prácticamente ya documentada-no dice mucho de la justicia polaca y, menos aún, resuelve el dilema al que se enfrenta el Gobierno Scholz y su ministro de Justicia, el liberal Marco Buschmann, a quien ahora correspondería dar instrucciones a la Fiscalía Federal para pedir la extradición de Z. a Ucrania. Pero nada indica que lo hará.

En el tripartito, vapuleado como nunca en las encuestas, no hay interés en resultados indeseables de una investigación que pueda hundirles más, poner en peligro el apoyo a Ucrania, la continuación de la guerra por poderes contra Rusia y el papel de gobiernos y organizaciones aliadas que, se sobreentiende, fueron advertidos a tiempo, como el mismo Zelenski en 2022 del plan ucraniano.

# **ACTUALIDAD ECONÓMICA**

# El gas ruso, clave para España

• Argelia es el principal exportador incluso tras el cierre del gasoducto del Magreb en 2022 y Moscú ya ocupa la segunda posición • La capacidad reexportadora de España es clave para otros países europeos

### GUILLERMO DEL PALACIO MADRID Entre enero y julio de este año, España ha importado un 59,2% de todo su gas únicamente de dos mercados: Argelia (36,5% del total) y Rusia (22,7%). La situación choca con lo que se preveía cuando Argelia cerró el gasoducto del Magreb por sus tiranteces con Marruecos, país por el que conectaba con el territorio nacional. Entonces Estados Unidos, Qatar y Nigeria aparecían en el horizonte como proveedores alternativos, pero finalmente fue Moscú quien se impuso, incluso-y especialmente-tras la invasión de Ucrania. Mientras, España ha re-

A lo largo de julio, la aportación fue muy pareja, con un 30,8% del gas (8.561 GWh) proveniente de Argelia y un 27,4% (7.617 GWh), de Rusia. Estados Unidos, con un 16,3% en el mes y un 18,3% en el acumulado, es el tercer mercado de procedencia. En los años anteriores —especialmente en 2022—, el gas estadounidense tuvo un mayor peso en las importaciones españolas, pero en 2024 ha entrado un 20% más de hidrocarburo ruso.

forzado su papel como 'gasolinera' de

Europa y ya es el país que más gas re-

exporta de todo el mundo.

Se da la particularidad de que Argelia también ha aumentado los envíos de gas en buque. Aunque en julio no descargaron metaneros procedentes del país africano en España, en lo que va de año ya han aportado 14.702 GWh. Es decir, a pesar de que la gran mayoría, 60.215 GWh, llegó por gasoducto, seguiría siendo uno de los principales exportadores –sólo tres países superan esa cifra este año–incluso si se cortase la conexión física.

En lo que respecta a Rusia, hay que recordar que el gas que envía por buque no está sujeto a sanciones, como sí ocurre con el que manda por gasoducto. En cualquier caso, tras el sabotaje de Nord Stream no tiene muchas alternativas para hacer que el hidrocarburo entre en Europa.

Almacén subterráneo

El conjunto de la UE tiene sus reservas al 88,47%, muy por debajo de España, que a 15 de agosto podía presumir de un 99,54% de su capacidad satisfecha, según los datos de AGSI. Por comparar, en 2022, el año de la invasión de Ucrania y cuando Europa temía por su aprovisionamiento de cara al invierno, el 12 de agosto las reservas estaban de media al 75,21%, con España también en una posición aventajada (81,2%), pero muy lejos de las cifras actuales.

Fue precisamente ese año, en ese contexto y en mitad de ese conflicto cuando España comenzó a poner su infraestructura gasista a disposición de la Unión Europea. Aún no estaba en funcionamiento El Musel, la regasificadora de Gijón que se reactivó en esta crisis, pero sí los otros seis puertos que hacen de España una potencia en descarga de GNL. Ribera apos-

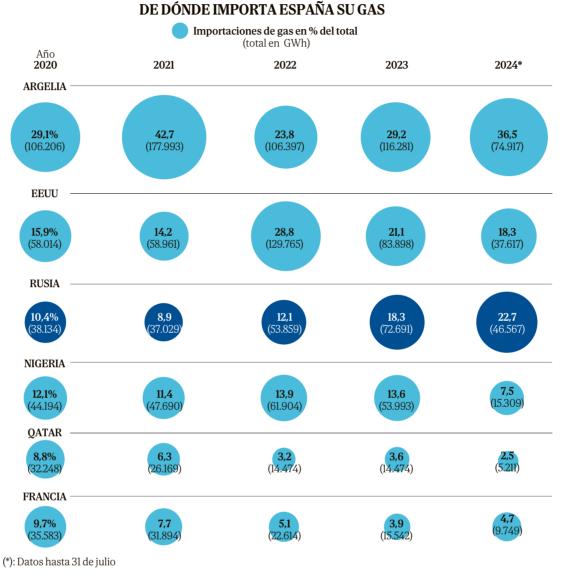

### INFRAESTRUCTURA GASÍSTICA EN ESPAÑA. Datos en julio de 2024

— Gasoducto (11.000 km en total) → Volumen de descargas de las plantas regasificadoras



FUENTE: Enagas. EL MUNDO

tó en principio por reactivar el proyecto de Midcat, el tercer gasoducto con Francia, pero finalmente se desechó el plan y se optó por un nuevo corredor, H2Med, destinado a otro gas, el hidrógeno. En principio, puede sustituir al gas natural para la generación de electricidad, en los hornos de industrias como la cerámica o para el consumo doméstico.

No obstante, aún está lejos de poder ser producido de forma económica a gran escala, incluso aunque la electricidad necesaria para ello mediante electrólisis proceda de fuen-

### España tiene sus reservas de gas a más del 99% de su capacidad

### El país acaparó el 19% de todas las reexportaciones a lo largo de 2023

tes renovables y no tenga coste. Su transporte es asimismo más complejo, ya que es un gas más ligero –el más ligero, de hecho– y puede escaparse con mayor facilidad si viaja en ese estado, por lo que es necesario transportarlo en estado líquido (para lo que hay que reducir enormemente su temperatura) o convertido en otro compuesto rico en hidrógeno, como el amoníaco o el etanol.

España, mientras, continúa siendo el principal reexportador de gas a nivel mundial, según detalla el informe de gas natural licuado (GNL) que publica anualmente la Unión Internacional del Gas (IGU). En 2023 esta actividad aumentó un 10% y supuso el 1,99% de todo el comercio de GNL. España, detalla la IGU, tiene la cuarta mayor capacidad de regasificación del mundo y fue el séptimo importador de gas el año pasado, cuando cayó su actividad «en línea con la tibia demanda general en Europa».

Con todo, España acaparó el 19% de las reexportaciones mundiales. «El hecho de que España tenga la mayor capacidad de regasificación de Europa la ha convertido en un hub regional de GNL» y le permite redistribuirlo «a otros mercados en Europa, como Italia, Países Bajos o Francia», destaca la IGU. La clave no está únicamente en la cantidad de puertos, sino también en su gran tamaño y capacidad, lo que permite que buques enormes descarguen en España y que después puedan recoger el gas otras embarcaciones más pequeñas que pueden atracar en regasificadoras más modestas de terceros países.

EL MUNDO. Sábado, 17 de agosto 2024

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

# La guerra en Gaza golpea a las marcas de EEUU

Gigantes como McDonald's o Coca-Cola admiten el impacto del boicot en ventas

PABLO PARDO WASHINGTON

Diez meses y una semana después de los atentados de Hamás que desencadenaron la guerra de Gaza, el conflicto se ha convertido en un dolor de cabeza para las empresas que tienen marcas asociadas a Estados Unidos. Starbucks, McDonald's, Coca-Cola, PizzaHut o Kentucky Fried Chicken son algunas de las empresas que han reconocido, en la presentación de resultados del primer y segundo trimestre de este año, que sus ventas se está resintiendo en una amplia gama de países que van desde Oriente Medio hasta el sureste asiático. Un estudio de la empresa estadounidense de comunicación Edelman citado por el diario Financial Times también incluye entre los mercados afectados a países europeos como Alemania. De refilón, marcas de empresas europeas como Schweppes (marca que se dividen empresas de varios países), Persil (alemana) o Nestlé (suiza) también han sido asimismo víctimas de los boicots.

El conflicto, además, se está prolongando, y nadie sabe cuándo terminará. La agencia de calificación de riesgos estadounidense Fitch cree, de hecho, que durará hasta entrado 2025, y, por esa razón, bajó el lunes la calificación de la deuda del Estado de Israel, de su nota máxima, A+, a A. La decisión causó una caía de la deuda pública israelí, así como de la mayor parte de los activos de renta fija (bonos) y variable (acciones) en el mercado de Tel Aviv, ya que una nota de la deuda más baja supone que esos activos son menos seguros, lo que implica, al menos en teoría, que el emisor –el Estado de Israel- debe pagar intereses más altos a los potenciales compradores de sus bonos. S&P y Moody's, las dos líderes del sector, no han tocado, sin embargo, la calificación de la deuda de Israel.

Mientras no acabe la guerra, los boicots seguirán. Así lo declaró en abril el consejero delegado del gigante de la alimentación estadounidense McDonald's, Chris Kempczinski, en una teleconferencia con inversores en la que explicó que prácticamente toda la mejoría de las cuentas de la empresa a nivel global se la había comido el deterioro del mercado en Oriente Medio debido al rechazo de la opinión pública a consumir productos de una marca que se asocia de manera casi universal a Estados Unidos. Hasta que el conflicto concluya, «no esperamos ninguna mejoría digna de tal nombre en el impacto» de los boicots, dijo Kempczinski.

En el caso de McDonald's, el de-

tonante del boicot fue que la franquicia israelí de la compañía dio miles de comidas gratis a los soldados israelíes tras los atentados de Hamás del 7 de octubre, que causaron más de 1.000 muertos, dos tercios de ellos civiles, y cientos de secuestrados. Los franquiciados de la empresa estadounidense en Kuwait y Qatar reaccionaron lanzando sus propias operaciones de ayuda a los habitantes de Gaza.

Los problemas reputacionales y de ventas no se circunscriben a Oriente Medio. McDonald's los ha notado en Malasia, un país situado a 7.500 kilómetros de la capital israelí, Tel Aviv, pero en el que hay unos 22 millones de musulmanes, que suponen alrededor de dos tercios de la población. En Malasia, el operador local de la cadena de cafeterías Starbucks lleva en pérdidas desde que comenzó el año.

Entretanto, McDonald's ha detectado boicots en regiones de Francia con una importante minoría musulmana.

Kempczinski ha sido uno de los poquísimos directivos que han admitido el problema. La mayoría de las empresas prefieren citar conceptos vagos, como «la situación geopolítica» para eludir hablar de los boicots, aunque reconocen que están ahí. Uno de los eufemismos más originales ha sido el empleado por Karim Yahi, consejero delegado de



*Manifestación en Turquía*. ONUR DOGMAN / GETTY

### Fitch rebaja la calificación de la deuda de Israel por el conflicto

la empresa turca Coca-Cola Içecek, que embotella el concentrado de Coca-Cola en Pakistán. Hace dos meses, en una teleconferencia con inversores, Içecek se refirió resignadamente a «nuestra geografía» para aludir al hundimiento de las ventas del 25% en Pakistán en lo que va de año.

De hecho, las empresas pueden hacer poco, porque casi todas están presentes en Israel y salir de ese país podría causarles, también, serios problemas de imagen, especialmente en Estados Unidos, donde existen sanciones a cualquier entidad que boicotee al Estado judío. El desastre de relaciones públicas experimentado por Coca-Cola ejemplifica ese dilema. La embotelladora

de la empresa en Bangladesh -un país de 170 millones de habitantes, de los que 155 millones son musulmanes-lanzó anuncios con el actor y director de cine Sharaf Ahmed Jibon, uno de los personajes más conocidos del país, para lavar su imagen. En uno de los comerciales, Jibon explicaba que Coca-Cola no tiene nada que ver con Israel, y que incluso tiene una fábrica en Cis-

jordania. «Hasta hay una fábrica de Coca-Cola en Palestina», decía, literalmente, la *celebrity* local.

Era, estrictamente, cierto. Pero también mentira. La planta de Coca-Cola en Cisjordania está en un asentamiento de colonos israelíes, considerado ilegal por la comunidad internacional. El desastre de relaciones públicas fue tan enorme que el gigante de las bebidas tuvo que abandonar la campaña y pedir perdón.

# Don Jaime Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos

Fundador de Bankinter en 1965 y Presidente del banco entre 1986 y 2002

FALLECIÓ EN SANTANDER El día 15 de agosto de 2024

D. E. P.

El Consejo de Administración, Equipo Directivo y empleados de Bankinter muestran su reconocimiento y admiración al fundador de la entidad y comparten el dolor de su familia.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

# Tres nuevos pisos turísticos cada día en Sevilla

El bloqueo político al plan que limita las viviendas de este uso dispara los registros

### TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

Desde primeros de año, cada día se registra en Sevilla una media de tres nuevas viviendas para usos turísticos (VUT). El Gobierno municipal y la oposición coinciden en que el debate abierto sobre la necesidad de poner límites a este modelo de alojamiento vacacional ha provocado un «efecto llamada» que está agravando el problema en una capital donde, en algunas calles (situadas en el casco histórico y en Triana), los turistas ya han desalojado completamente a los vecinos. Ante el temor de que las medidas restrictivas acaben por frenar el negocio, los propietarios y promotores están acelerando la inscripción de sus pisos como viviendas turísticas, sin que el Ayuntamiento tenga aún herramientas para frenarlo.

En ese análisis de lo que está pasando en los últimos meses es en lo

### **CORTES DE LUZ Y AGUA PARA LAS VUTILEGALES**

El Ayuntamiento va a revisar 715 declaraciones responsables (que es la documentación que se exige a las VUT para registrarse) enviadas a la Gerencia de Urbanismo para estudiar si se ajustan a las nuevas condiciones urbanísticas impuestas para las viviendas turísticas, que impiden registrar VUT en pisos superiores a la primera planta y obligan a disponer de un acceso diferente al que usan los vecinos del bloque. Además, se va a poner especial interés en inspeccionar aquellas VUT que hayan generado problemas de convivencia con los vecinos. Cuando se compruebe que la vivienda incumple la normativa urbanística, se procederá a cortarle los suministros de luz y agua, ha anunciado esta misma semana el gobierno municipal.

único en lo que el PP de José Luis Sanz (al frente de la Alcaldía de Sevilla desde junio de 2023) y la oposición liderada por el socialista Antonio Muñoz parecen estar de acuerdo. La capital andaluza necesita una regulación urgente que otras muchas capitales ya tienen en marcha. La Junta de Andalucía aprobó el pasado enero un decreto (31/2024) que deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de limitar cuantitativamente las viviendas turísticas.

Pero, de momento, los intentos del gobierno de José Luis Sanz (en minoría en el pleno, con 14 de 31 concejales) de aprobar los cambios normativos que permitan limitar el registro de nuevas viviendas de uso turístico en los barrios más tensionados se han encontrado con el rechazo unánime de la oposición, que considera sus propuestas excesivamente tibias. Estos grupos (PSOE, Podemos-IU y Vox) han reclamado al alcalde una moratoria como la que ha anunciado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (también del PP), mientras se tramitan los cambios del ordenamiento urbanístico.

«Con el decreto de la Junta en la mano, no son posibles las moratorias», afirman fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Sevilla consultadas por EL MUNDO, discrepando de esta forma de lo planteado en Granada. La Junta ha dado potestad a los ayuntamientos para establecer limitaciones pero siempre que se justifiquen en función de circunstancias específicas que deberán ser detalladas. Por tanto, interpreta la GMU, no sería posible establecer prohibiciones absolutas. Además, recuerdan que el Ayuntamiento no es el que da las licencias a VUT sino que basta con que el propietario inscriba su vivienda para uso vacacional en un registro que depende de la Consejería de Turismo.

### «MANCHA DE ACEITE»

La propuesta del Gobierno de José Luis Sanz pasa por establecer limitaciones por barrios, de manera de que el parque de VUT nunca sea superior al 10% del total de las viviendas familiares registradas en un área determinada. Dentro del centro histórico de la ciudad hay ya 11 barrios que sobrepasan ese límite: San Vicente, San Lorenzo, San Gil, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, Alfalfa, San Bartolomé, Arenal, Santa Cruz o Triana-Casco Antiguo. En el barrio de Santa Cruz, por ejemplo, una de cada tres viviendas es ya de uso turístico. Vivir al pie de la Giralda siempre ha sido un lujo al alcance de pocos. Pero hoy es técnicamente imposible porque en algunos tramos del callejero -como la Cuesta del Bacalao (calle Argote de Molina)- ya no hay viviendas que no sean de uso vacacional.

Según los últimos recuentos, Se-



Una mujer, a las puertas de un edificio de apartamentos turísticos en Sevilla. GOGO LOBATO

### La oposición rechaza unas propuestas que considera tibias

### 11 barrios superan ya el límite de un 10% de viviendas de uso turístico

villa se acerca a las 10.000 viviendas de uso turístico, con un parque inmobiliario de 323.928 viviendas familiares. Es decir, en términos globales, la ratio actual es de 3 pisos turísticos por cada 100 viviendas familiares. Y, si bien es verdad que habría barrios donde no sería posible registrar ni una sola vivienda turística más

(todos los del centro histórico), el plan del Gobierno municipal sí permitiría que sigan registrándose nuevas VUT más allá de la Ronda Histórica que delimita la antigua ciudad intramuros. «El alcalde, que llegó a decir durante la campaña electoral que en Sevilla no cabía ni un piso turístico más, pretende ahora seguir permitiendo VUT en Nervión, Los Remedios o Santa Justa, a muy corta distancia de los barrios considerados saturados. Es decir, pretende extender esa mancha de aceite que expulsa a los vecinos de sus barrios por otras zonas advacentes al centro», explica el concejal Francisco Páez, portavoz socialista en la Comisión de Urbanismo.

Además, apunta el edil, «ese plan no frena la presión turística sobre el centro monumental de la ciudad. ¿O alguien piensa que el turista que se aloje en el distrito Cerro-Amate

o en Alcosa no va a querer ir al centro?». Páez recuerda que ya han puesto tres alternativas sobre la mesa para llegar a un acuerdo y aprobar un plan municipal: una moratoria temporal; una reducción al 2,5% de la ratio máxima de VUT en cada barrio; o sentarse a negociar convocando a modo de árbitro al Colegio de Administradores de Fincas de

La Gerencia Municipal de Urbanismo recuerda, por su parte, que la ratio del 10% planteada en la propuesta del gobierno local se ha establecido a partir de las conclusiones de un informe técnico (encargado en tiempos del anterior gobierno socialista) y que su traslado a la normativa municipal ha sido ya sometido a consulta pública. Por tanto, no cabría rebajarla o regatear con ella de forma «arbitraria» por «razones políticas».

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



| гітиго          | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN<br>EUROS | N DIARIA<br>% | MIN.    | YER<br>MÁX. |        | VARIACIÓN AÑO %  ANTERIOR ACTUAL |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|---------|-------------|--------|----------------------------------|--|--|
| Acciona         | 118,900              | 1,100              | 0,93          | 118,100 | 119,000     | -16,55 |                                  |  |  |
| Acciona Ener    | 20,360               | 0,100              | 0,49          | 20,200  | 20,440      | -18,68 | -27,49                           |  |  |
| Acerinox        | 9,105                | =                  | =             | 9,060   | 9,150       | 30,36  | -14,5                            |  |  |
| ACS             | 40,340               | 0,120              | 0,30          | 39,940  | 40,440      | 68,56  | 0,4                              |  |  |
| Aena            | 174,600              | -0,400             | -0,23         | 174,100 | 175,200     | 50,73  | 6,4                              |  |  |
| Amadeus         | 57,860               | 0,040              | 0,07          | 57,680  | 58,160      | 37,85  | -10,8                            |  |  |
| ArcelorMittal   | 20,220               | 0,130              | 0,65          | 20,080  | 20,270      | 6,83   | -21,2                            |  |  |
| B. Sabadell     | 1,859                | 0,011              | 0,60          | 1,838   | 1,859       | 32,59  | 67,0                             |  |  |
| B. Santander    | 4,228                | 0,004              | 0,08          | 4,203   | 4,251       | 43,52  | 11,8                             |  |  |
| Bankinter       | 7,674                | 0,054              | 0,71          | 7,562   | 7,678       | 3,21   | 32,4                             |  |  |
| BBVA            | 9,232                | 0,050              | 0,54          | 9,154   | 9,254       | 62,22  | 12,2                             |  |  |
| CaixaBank       | 5,282                | -0,004             | -0,08         | 5,244   | 5,334       | 17,92  | 41,7                             |  |  |
| Cellnex Telecom | 34,010               | 0,040              | 0,12          | 33,780  | 34,270      | 15,54  | -4,6                             |  |  |
| Colonial        | 5,415                | -0,060             | -1,10         | 5,405   | 5,500       | 19,35  | -17,3                            |  |  |
| Enagás          | 13,620               | 0,050              | 0,37          | 13,540  | 13,660      | 17,63  | -10,7                            |  |  |
| Endesa          | 18,210               | 0,075              | 0,41          | 18,130  | 18,265      | 19,18  | -1,3                             |  |  |
| Ferrovial Se    | 36,360               | -0,340             | -0,93         | 35,780  | 36,620      | 14,12  | 10,1                             |  |  |
| Fluidra         | 21,780               | 0,040              | 0,18          | 21,660  | 21,980      | 37,02  | 15,5                             |  |  |

| TÍTULO            | ÚLTIMA     |        |       | AY     |        | VARIACIÓ |        |
|-------------------|------------|--------|-------|--------|--------|----------|--------|
|                   | COTIZACIÓN | EUROS  | %     | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR | ACTUAL |
| Grifols           | 8,480      | 0,266  | 3,24  | 8,220  | 8,506  | 43,50    | -45,13 |
| IAG               | 2,000      | 0,004  | 0,18  | 1,984  | 2,009  | 28,08    | 12,30  |
| Iberdrola         | 12,350     | 0,055  | 0,45  | 12,270 | 12,370 | 18,77    | 4,04   |
| Inditex           | 46,590     | 1,230  | 2,71  | 45,570 | 46,740 | 67,59    | 18,16  |
| Indra             | 16,520     | -0,010 | -0,06 | 16,370 | 16,590 | 36,11    | 18,00  |
| Logista           | 27,200     | 0,060  | 0,22  | 27,100 | 27,240 | 15,61    | 11,11  |
| Mapfre            | 2,222      | 0,008  | 0,36  | 2,202  | 2,224  | 20,23    | 14,36  |
| Merlin Properties | 10,620     | 0,020  | 0,19  | 10,580 | 10,660 | 23,66    | 5,57   |
| Naturgy           | 22,860     | 0,220  | 0,97  | 22,640 | 22,920 | 17,57    | -15,33 |
| Puig Brands B     | 23,760     | 0,060  | 0,25  | 23,590 | 23,970 |          |        |
| Redeia            | 16,730     | 0,020  | 0,12  | 16,670 | 16,810 | 3,73     | 12,21  |
| Repsol            | 12,785     | -0,035 | -0,27 | 12,700 | 12,885 | 0,69     | -4,94  |
| ROVI              | 76,200     | 0,550  | 0,73  | 75,350 | 76,800 | 74,39    | 26,58  |
| Sacyr             | 3,134      | 0,014  | 0,45  | 3,118  | 3,146  | 28,54    | 0,26   |
| Solaria           | 11,080     | -0,100 | -0,89 | 11,060 | 11,220 | 8,70     | -40,46 |
| Telefónica        | 4,083      | 0,022  | 0,54  | 4,042  | 4,086  | 17,09    | 15,53  |
| Unicaja Banco     | 1,206      | 0,008  | 0,67  | 1,191  | 1,206  | -5,39    | 35,51  |

# Cuatro satélites españoles para dar cobertura remota en todo el mundo

Sateliot tiene amarrados ya 200 millones de euros de 400 clientes en todo el mundo

### NATALIA PUGA SANTIAGO

Un cohete Falcon 9 lanzado desde la base aérea de Vandenberg en California (Estados Unidos) dio este viernes el primer paso para hacer realidad la misión Transporter-11 de SpaceX. A bordo, cuatro nanosatélites de fabricación y capital españoles que, una vez que empiecen a operar, están llamados a aumentar la cobertura del internet de las cosas (IoT) en zonas remotas del planeta sin infraestructuras terrestres.

La responsable del lanzamiento fue la empresa española Sateliot, que cuenta en su núcleo duro con Indra, Cellnex y Sepides, y fía a la constelación integrada por estos cuatro satélites la apertura de su fase comercial. Calcula que a final de año podrán empezar a prestar servicio y cumplir con los contratos ya firmados con más de 400 clientes de 50 países alrededor del mundo.

Entre sus clientes y socios están compañías como Telefónica o Amazon Web Services (AWS), además de otras que, por confidencialidad, no difunden. En total, tienen ya amarrados 200 millones de euros en acuerdos con mayoristas en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Nigeria, Sudáfrica, Indonesia, India o Australia.

La compañía tiene sedes en Barcelona y San Diego (California) e ideó una tecnología en la que estos nanosatélites del tamaño de un microondas y 10 kilos de peso funcionan como torres de telefonía celular en el espacio, llevando cobertura a lugares del planeta hasta ahora incomunicados. La primera conexión roaming 5G entre la tierra y el espacio, que dará conexión a más de ocho millones de dispositivos



Un trabajador, con uno de los satélites de la empresa española Sateliot. CEDIDA

Cada satélite tiene el tamaño de un microondas y pesa 10 kilos

La empresa prevé facturar 500 millones de euros en el año 2027 que ya han contratado el servicio.

Fabricados en las instalaciones de la empresa Alén Space en Nigrán (Pontevedra), se integraron en el deployer de Exolaunch en Berlín (Alemania) y su ensamblaron al cohete Falcon 9 de SpaceX en la base aérea Vandenberg. El lanzamiento desde allí, a las 20.56 hora española, se pudo seguir en directo a través de la segunda pantalla más grande de Europa en la America's Cup Experience de Barcelona, exposición oficial de la Luis Vuitton 37th America's Cup.

Desde las siete de la tarde, un programa especial dirigido por el *you*- tuber y divulgador científico Josep Calatayud conectó con SpaceX. Con 600 metros cuadrados y sonido e iluminación envolventes, trasladaron a los invitados a un lugar similar al espacio mientras el también director del canal Control de Misión dio paso a accionistas, empresas, autoridades del sector espacial y trabajadores.

También Jaume Sanpera y Marco Guadalupi, cofundadores y CEO y CTO de Sateliot, siguieron el evento en directo desde Barcelona. Sanpera destacó que la compañía entra con este lanzamiento en una nueva fase de su desarrollo, «no solo porque después de cinco años empezaremos a facturar, sino también porque situamos a España como líder de la conectividad IoT a nivel global».

El lanzamiento supone la culminación de su *startup*, ideada como el primer operador de telecomunicaciones satelital que dotará de conectividad global y continua a todos los elementos que compondrán el universo del Internet de las Cosas (IoT) bajo el protocolo 5G.

Prevén cobertura en el 100% del planeta y se presentan como «el complemento perfecto» de las grandes compañías de telecomunicaciones al proporcionarles la infraestructura necesaria para «extender su cobertura allá donde las tecnologías terrestres no llegan». Su tecnología se caracteriza por ser democrática y accesible, «abierta a múltiples casos de uso» para pymes, administraciones públicas y grandes empresas en sectores como la agricultura, la ganadería, la logística o las infraestructuras críticas.

Desde su creación en 2018, Sateliot ha conseguido levantar 25 millones de euros, de los que 6 proceden del Banco Santander. Su plan de negocio recoge una facturación de 500 millones de euros en 2027 y de 1.000 millones en 2030. Ahora, ya tienen articulado un plan de despliegue de más satélites para 2025. Para lograrlo, la compañía está inmersa en una ronda de conversaciones con empresarios e inversores del sector espacial a nivel nacional e internacional para cerrar su Serie B de 30 millones de euros.

La tecnología es la clave de la misión y de estos cuatro nanosatélites de última generación, de tipo Cube-Sat 6U. Cada uno ha supuesto una inversión de medio millón de euros y ha sorteado desafíos como la carga de las baterías integradas a bordo o la gestión térmica, con temperaturas que oscilan entre -60 y 60°C en ciclos de hora y media. Operarán en una órbita heliosíncrona (SSO) a una altura de entre 500 y 600 kilómetros y están diseñados para una vida útil de más de cinco años.

# **GRAN MADRID**

# En busca del origen de la humanidad en África

- Madrid lidera un proyecto de investigación arqueológica en Tanzania
- En la Garganta de Olduvai se hallan los fósiles mejor conservados del planeta

La Universidad

de Alcalá es

la encargada

de la misión

En este cañón

se encontró el

«Dirigimos las

exploraciones

del yacimiento

más codiciado»

primer ejemplar

del 'homo habilis'

### ANA DEL BARRIO MADRID

Encontrar fósiles de hace casi dos millones de años, descubrir las primeras herramientas humanas, hallar restos de un elefante descuartizado por los primeros homo habilis... Éste es el objetivo de la misión que el Instituto de Evolución de África (IDEA) —dependiente de la Universidad de Alcalá de Henares— está llevando a cabo en el yacimiento arqueológico de la Garganta de Olduvai en Tanzania, uno de los más importantes para conocer el origen de la humanidad.

En este remoto lugar de África la familia Leakey encontró en 1960 el primer ejemplar de *homo habilis*,

uno de los primeros homínidos del género homo y, desde esa fecha, siempre se han realizado importantes descubrimiento en esta garganta, considerada la cuna de la humanidad.

Actualmente, las exploraciones están lideradas por el Instituto Idea, que tras firmar un acuerdo entre la Universidad de Alcalá de Henares y el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, puso en marcha un grupo para

investigar la procedencia de los homínidos en el continente africano.

El Instituto Idea está dirigido conjuntamente por Manuel Domínguez-Rodrigo, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alcalá y profesor visitante en la Universidad de Rice, y Enrique Baquedano, director del citado museo.

Este organismo lleva 36 años de trabajo continuado en Tanzania y es el único en el mundo dedicado en exclusividad al estudio de la evolución humana en África.

«Estamos excavando en el lugar de mundo donde los fósiles están mejor conservados. Los madrileños tenemos el liderazgo de las exploraciones de un lugar que es la cuna de la humanidad. Es un orgullo y un sueño que no terminamos de creernos porque son los yacimientos más codiciados del planeta», manifestó a GRAN MADRID Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico de Madrid.

Durante el pasado mes de junio, varios equipos con unas 15 personas, dependientes del Instituto de Evolución de África, estuvieron excavando en un nivel que tiene 1,8 millones de años de antigüedad, de ahí su gran importancia. Los descubrimientos más interesantes han sido los restos de un elefante que

fue consumido por el homo habilis y que fue hallado en el yacimiento de Emiliano Aguirre Korongo (EAK). Su relevancia radica en que se trata de la evidencia más antigua que existe en el mundo de un lugar de descuartizamiento de animales por parte de aquellos primeros homo.

El objetivo de este proyecto de investigación madrileño es adquirir información sobre la supervivencia, la dieta, la fisiología

y el tamaño de los antiguos antepasados. Actualmente, el equipo está combinando el trabajo en el norte de Tanzania con el estudio de restos de elefantes en Botswana para entender los yacimientos con elefantes de casi dos millones de años que están excavando en Olduvai, según informó Manuel Domínguez-Rodrigo, catedrático de Prehistoria en Alcalá de Henares. «Esta garganta es el lugar de mayor relevancia en todo el mundo para el estudio de los primeros humanos porque preserva un registro arqueológico en excepcionales condiciones desde hace dos millones de años hasta el presente. Es



El equipo de españoles, en un momento de las excavaciones en los yacimientos arqueológicos de Tanzania. E. M

### LAS EXCAVACIONES DE MADRID EN TANZANIA

En estos yacimientos se ha descubierto el **primer ejemplar de homo habilis** y las **primeras herramientas humanas**. Las últimas excavaciones han encontrado restos de un elefante consumido por el homo habilis hace 1,8 millones de años





FUENTE: IDEA

el único lugar donde puede contemplarse cómo eran los campamentos de los primeros miembros del género *homo* en virtualmente idénticas condiciones a las que ellos vieron», añadió Domínguez-Rodrigo. J. AGUIRRE / EL MUNDO

En este cañón de 48 kilómetros de longitud, rodeado de volcanes, se empezaron a crear las primeras herramientas de piedra. Por eso, durante los trabajos arqueológicos se han encontrado herramientas y res-

tos fósiles de los animales que fueron objeto de consumo, lo que amplía la evidencia de la importancia en el consumo de carne y la adopción de una dieta omnívora en el origen de los seres humanos. Evidencias similares de este tipo también se han encontrado en otros yacimientos coetáneos como son PTK (Philip Tobias Korongo), FLK (Frida Leakey Korongo) Zinj o DS (David Site).

Según las investigaciones, los homos habilis cazaban en la sabana y, después, desplazaban a sus presas a las orillas de los ríos y allí las consumían. Por eso, se han encontrado tantas acumulaciones de huesos de animales en esta garganta, que ha sido excavada por el propio río Olduvai.

Además de este yacimiento, Baquedano y Domínguez-Rodrigo también se desplazaron al delta del Okavango para localizar, escanear, topografiar y estudiar varias carcasas de elefantes comidos por los leones.

El estudio ha permitido empezar a conocer cómo la intervención de otros carnívoros pudo haber condicionado las diversas formas de alteración de estos elefantes modernos. Además, el equipo de arqueólogos finalizó otra excavación en donde descubrieron acciones de consumo de un hipopótamo por parte del homo erectus hace 1.5 millones de años.

El Instituto Idea fomenta de esa forma la investigación de los excavadores españoles y su proyección internacional. Actualmente, es uno de los centros de investigación con mayor producción científica de impacto en España y pionero en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al estudio de la evolución humana.

Además, es un organismo de formación arqueológica, paleoecológica y antropológica. Destaca también su equipo de investigación tafonómica que explica cómo se forman los yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

# **GRAN MADRID**



### **UNA MIRADA DELIRANTE** A LA AMÉRICA DEL PIZZAGATE

### POR **LUIS MARTÍNEZ**

### THE SWEET EAST \*\*\*

DIR: SEAN PRICE WILLIAMS. INT: TALIA RYDER, JACOB ELORDI, EARL CAVE, SIMON REX, AYO EDEBIRI.

**DURACIÓN:** 104 MINUTOS NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS

Que vivimos tiempos confusos es un hecho que confunde a la propia confusión. The Sweet East es una película confusa sobre la confusión que nos ha tocado vivir, pero, y de forma radical, es también una reflexión sobre la propia esencia del tiempo. Y de la duda. El director de fotografía Sean Price Williams (él es el responsable de la imagen explosiva de, por ejemplo, Good Time, de los hermanos Safdie) debuta como director y lo hace con una película inaprensible, difícil de definir y tan deslumbrante como irritante por momentos. Es decir, es confusa. Y lo es doblemente (o triplemente incluso) porque su argumento no es otro que la confusión en la que vive el mundo en general y Estados Unidos de manera muy concreta.



Un momento de 'The Sweet East'. CARAMEL

Se cuenta la historia de una joven nacida y crecida en eso que los medios dan en llamar América profunda. Y así hasta que un día la mujer a la que da vida de manera tan soberbia como seductora Talia Ryder sale de viaje de fin de curso por ese otro

universo que los mismos medios de antes tildan de América liberal: de Carolina del Norte a Washington DC. Digamos que Alicia cae dentro de su agujero, pero no para darse de bruces con el país de las maravillas sino con el país que ahora mismo parece ser

Estados Unidos. Allí encontrará un profesor universitario con un parecido algo más que razonable a Humbert Humbert de Lolita, unos cineastas tremendamente pijos, una delirante colección de supremacistas blancos enganchados al pizzagate..

The Sweet East se mueve por la pantalla como una ensoñación tan consciente de su provocadora impostura como atenta a la polvareda que levanta. Su estructura de road movie abierta a todo está ahí para desalentar cualquier iniciativa de clasificar lo que no es nada más que una feliz celebración del caos. Y de la confusión. Y, por todo ello, de nuestro tiempo.

La irresistible sensación de caos resulta magnética en su consciente e irritante descontrol.

Como radiografía de Estados Unidos hoy, la imagen resulta, cuanto menos, borrosa.

### **CINES**

### **MADRID**

ARTISTIC METROPOL Calle Cigarreras, 6. Tlfno

Venta de entradas: www.artistic

| Carmen                 | 16.00 |         |         |       |
|------------------------|-------|---------|---------|-------|
| Casa en flames         | 18.00 | 18.15   | 20.15   | 20.30 |
| De naturaleza violenta | 22.00 | 22.15   |         |       |
| El buen italiano       | 16.00 | 20.15   | 22.30 - |       |
| Fuera de temporada     | 16.00 | 22.00 - |         |       |
| Los indeseables        | 16.00 | 16.15   | 22.00 - |       |
| Que la fiesta continúe | 18.30 | 20.00   |         |       |
| Segundo premio         | 16.00 | 20.15   | 22.00   |       |
| Siempre nos quedará    | 16.00 | 16.00   | 22.00 - |       |
|                        |       |         |         |       |

AUTOCINE MADRID Calle de la Isla de Java, 2. Tifno

Venta de entradas: www.ticketea.com

Buffalo Kids 22.00

CINE CAPITOL Gran Vía, 41. Tlfno: 915222229 Borderlands 22.00

Padre no hay más... 4 16.00 19.00 22.00

Romper el círculo 16.00 19.00 22.00 CINES CALLAO Pza. Callao 3. Tlfno: 902221622 Venta de entradas: 902221622 y reservaentrada: Deadpool y Lobezno 20.15 22.45

CINES PRINCESA Princesa 3. Tifno: 902221622.

Del revés 2 (Inside Out 2) 18.15

Padre no hay más... 4 16.15

das: 902221622 y pill Alien: Romulus 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 22.45 **Borderlands Deadpool y Lobezno** 16.00 - 18.00 - 20.25 - 22.20 -Del revés 2 (Inside Out 2) 18.30 El conde de Montecristo 16.00 17.30 19.20 21.25 22.00 16.00 - 18.25 - 20.25 - 22.45 Kinds of Kindness 20.25 La mujer del presidente 18.15° 16.00 La quimera 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.25 -16.00 - 18.25 - 20.25 - 22.45 Longlegs 16.00 - 17.55 - 20.20 - 22.25 Romper el círculo Siempre nos quedará... 16.00 - 20.10 -

CINES VERDI MADRID Bravo Murillo 28. Tlfno: 914473930. Venta de entradas: 914473930 y cines-verdi.com

Una madre de Tokio

Alien: Romulus 16.00 - 18.00 - 20.15 - 22.30 -Deadpool y Lobezno El monje y el rifle 16.00 - 20.10 Kinds of Kindness 21.35 La trampa 18.05 - 22.15 -Longlegs 20.00 - 22.30 16.00 - 18.00 16.00 - 18.10 - 20.20

16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30

CINESA LA GAVIA 3D Calle del Alto del Retiro s. n. Tlfno

| venta de entradas: 902333231 y cinesa.es. |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| Alien: Romulus                            | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 20.30 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| Alien: Romulus                            | 22.00 | 23.20 |       |       |       |  |  |  |  |  |
| Borderlands                               | 22.10 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| Buffalo Kids                              | 15.45 | 16.45 | 18.10 | 19.20 | 20.15 |  |  |  |  |  |
| Cuerpo escombro                           | 15.55 | 21.30 |       |       |       |  |  |  |  |  |
| Deadpool y Lobezno                        | 16.10 | 17.45 | 19.10 | 20.40 | 22.15 |  |  |  |  |  |
| Deadpool y Lobezno                        | 23.30 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                | 17.40 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| Gru 4, mi villano favorito                | 15.50 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| La trampa                                 | 17.00 | 19.45 | 22.25 |       |       |  |  |  |  |  |
| Longlegs                                  | 22.35 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| Padre no hay más 4                        | 17.55 | 20.00 |       |       |       |  |  |  |  |  |
| Romper el círculo                         | 16.05 | 18.50 | 21.45 |       |       |  |  |  |  |  |

CINESA LAS ROSAS 3D Avda. Guadalajara 2. Tlfno:

902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es. Alien: Romulus 16.00 19.00 20.30 22.00 **Buffalo Kids** 15.45 18.00 20.15 Deadpool y Lobezno 16.10 17.45 19.20 20.45 22.20 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.45 Gru 4, mi villano favorito 15.55 La trampa 17.10 19.40 22.10 Longlegs 22.30 dre no hay más... 4 18.20 16.05 18.55 21.45

CINESA MANOTERAS Avenida de Manoteras, 40. Tifno 902100842. Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es.

12.10 12.35 14.40 15.50 16.45 Buffalo Kids **Buffalo Kids** 18.00 19.00 20.15 21.10 12.15 12.30 15.45 16.20 18.05 Deadpool y Lobezno Deadpool y Lobezno 18.40 19.15 21.05 21.40 22.15 Fly Me to the Moon 11.50 22.30 12.10 12.40 16.15 18.50 19.50 La trampa 21.00 22.20 12.45 16.00 20.10 22.25 12.05 12.20 16.05 16.50 18.55 Romper el círculo 21.40 21.55 The Sweet East 12.10 16.40 19.35 22.10 15.35

IESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D Acanto 2. Tlfno

Venta de entradas: 902100842 y cinesa es

Alien: Romulus 12.05 12.20 15.05 15.45 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.30 22.00 23.30 Alien: Romulus 12.05 12.20 19.30 22.35 12.05 12.30 14.35 15.45 16.45 18.00 19.00 20.15 21.15 **Buffalo Kids** Cuerpo escombro 12.15 17.20 19.35 12.00 12.15 14.25 16.10 17.45 Deadpool y Lobezno 19.15 20.45 22.15 23.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 12.10 15.00 16.05 18.30 El conde de Montecristo 15.45 20.50 Gru 4, mi villano favorito 12.10 15.00 17.25 19.40 12.00 12.25 17.30 20.05 22.30 Los mundos de Coraline 19.20 22.00 Padre no hay más... 4 12.00 14.45 15.55 17.10 Romper el círculo 12.05 12.20 15.55 19.00 21.55 Spider-Man 3 20.45 22.25

NESA PRÍNCIPE PÍO 3D Paseo de la Florida s/n. Tlfno

Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es 16.00 18.00 19.00 21.00 21.40 22.00 23.35 Alien: Romulus **Buffalo Kids** 15.50 16.45 18.05 20.15 Cuerpo esco **Deadpool y Lobezno** 16.15 17.40 19.20 22.20 Del revés 2 (Inside Out 2) 19.10 La trampa 17.15 19.45 22.20 Longlegs 22.30 Padre no hay más... 4 15.45 16.10 19.15 22.15 Romper el círculo

21.10

**CINESA PROYECCIONES 3D** Fuencarral 136. Venta de entradas: cinesa.es.

Spider-Man 3

Alien: Romulus 16.00 19.00 20.40 22.00 **Buffalo Kids** 15.50 18.00 20.10 16.10 19.15 22.20 Deadpool y Lobezno Del revés 2 (Inside Out 2) 18.35 Gru 4, mi villano favorito 15.55 17.10 19.40 22.10 22.30 Padre no hay más... 4 18.15 16.00 18.50 21.50

CONDE DUQUE AUDITORIO MORASOL Calle Pradillo, 4 Tlfno: 910524380. Venta de entradas: 910524380 y reservaentradas.com.

Buffalo Kids 17.00 18.40 20.20 22.00 16.55 Deadpool y Lobezno 19.45 22.15 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.25 20.15 22.10 El conde de Montecristo 18.45 Fly Me to the Moon 18.45 22.00 Gru 4, mi villano favorito 17.00 18.00 16.25 20.15 22.15 Padre no hay más... 4 16.25 18.20 Romper el círculo 17.00 19.30 22.00

**GOLEM** Martín de los Heros 14. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y golem.es.

Ciclo Aki Kaurismaki 16.30 19.30 21.30 Kinds of Kindness 16.10 18.15 - 20.20 - 22.30 Que la fiesta continúe 16.10 18.15 Regreso a Córcega 19.30 - 22.00 16.10 20.20 22.30

MK2 PALACIO DE HIELO CC Dreams Palacio de Hielo Silvano 77. Tlfno: 914061785. Venta de entradas: reservaent ntradas.com

12.00 17.30 18.00 19.30 20.00 Alien: Romulus 22.30 Borderlands 12.00 17.50 22.15 12.00 16.45 17.45 18.45 19.15 20.45 22.45 **Buffalo Kids** Cuerpo escombro 16.15 18.15 20.15 22.15 11.45 16.20 19.00 20.00 21.40 dpool y Lobezno

Deadpool y Lobezno 21.45 - 22.40 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.15 18.15 20.15 17.15 El conde de Montecristo 17.05 20.30 21.15 Gru 4, mi villano favorito 12.15 16.30 18.30 20.30 La mujer del presidente 12.00 17.30 11.45 16.50 19.00 21.15 22.00 ° La trampa 22.30 Longlegs Padre no hay más... 4 15.55 18.00 20.05 22.10 16.45 19.20 22.00 ° Romper el círculo

**ODEÓN MULTICINES ALCALÁ NORTE** Centro Comercia Alcalá Norte, Calle de Alcalá, 414.

Alien: Romulus 17.00 18.35 19.30 21.00 22.00 Buffalo Kids 16.00 17.00 18.00 20.00 Cuerpo escombro 20.00 22.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.00 Gru 4, mi villano favorito 16.00 16.00 18.00 20.00 22.00 20.00 Padre no hay más... 4 16.00 18.00 17.00 19.30 22.00

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA Martín de los Heros 12. Tifno 902229122. Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com

Casa en flames 16.05 - 18.15 - 20.25 - 22.35 El monje y el rifle 16.00 - 18.10 - 20.20 18.05 - 22.30 -Fuera de temporada 16.10 - 20.20 - 22.20 The Sweet East 16.05 - 18.10 - 20.15 - 22.20 Tres colores: Azul 16.00 - 20.00 -Tres colores: Roio 18.00

**RENOIR RETIRO** Narváez 42. Tlfno: 902229122. Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com.

Casa en flames 18.00 - 20.00 Deadpool y Lobezno 22.30 El conde de Montecristo 16.00 19.15 Que la fiesta continúe 16.00 - 22.15 The Sweet East 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30

VERDI KIDS HD MADRID Bravo Murillo 28. Tlfno: 914473930. Venta de entradas: 914473930 y www.cines-verdi.com.

Buffalo Kids 16.20 18.15 19.55

Alien: Romulus 12.15 - 14.40 - 17.00 - 18.00 - 19.30 -Alien: Romulus 20.30 - 22.00 - 23.00 -12.30 14.20 16.10 18.10 20.00 **Buffalo Kids** 21.50 **Deadpool y Lobezno** 12.00 ° 14.30 ° 17.05 ° 19.40 ° 22.15 ° Del revés 2 (Inside Out 2) 12.20 15.50 17.55 El castillo ambulante 12.10

El conde de Montecristo 12.05 15.45 21.20 Gru 4, mi villano favorito 16.50 Kinds of Kindness 12.35 13.00 - 15.55 - 18.05 - 20.20 - 22.35 -La trampa 15.50 - 20.10 - 22.05 -Los mundos de Coraline 19.00

Romper el círculo 12.00 - 14.35 - 17.15 - 19.50 - 22.25 -Spider-Man 3 19.15 22.20

YELMO CINES ISLAZUL 3D CC Islazul, Avda. Calderillas 1. nta de entradas: 902220922 y www.entradas.com

Alien: Romulus 15.45 17.00 18.15 19.30 20.45 Alien: Romulus 22.00 23.15 22.15 Buffalo Kids 16.20 17.15 17.30 18.15 19.25 Buffalo Kids 20.10 20.15 22.05 Cuerpo escombro 16.45 21.20 Deadpool y Lobezno Del revés 2 (Inside Out 2) 15.55 18.15 10 vidas 17.15 ntecristo 21.25 Gru 4, mi villano favorito 15.45 17.50 19.55 22.00 15.45 18.00 20.30 22.45 La trampa Longlegs 20.25 22.35 Los mundos de Coraline 19.00 Padre no hay más... 4 15.45 17.50 20.00 Romper el círculo 16.50 19.40 22.20 Spider-Man 3 19.15 22.10 Twisters Un lugar tranquilo: Día 1 23.30

YELMO CINES LA VAGUADA CC Madrid 2 La Vaguada Santiago de Compostela s/n.
Venta de entradas: reservaentradas.com.

18.20 Alien: Romulus 16.10 Buffalo Kids 16.00 17.55 19.50 21.40 19.20 21.25 Cuerpo escombro Deadpool y Lobezno 16.35 19.15 21.50 Del revés 2 (Inside Out 2) 17.15 El conde de Montecristo 20.35 Gru 4, mi villano favorito 16.25 18.30 La trampa 15.45 18.00 20.15 22.25 22.25 Padre no hay más... 4 16.05 18.15 20.20 Romper el círculo 16.20 19.00 22.05

YELMO CINES PLENILUNIO 3D CC Plenilunio, Pl. Las Mercedes. Tlfno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.cor

16.00 17.00 18.30 19.30 21.00 22.00 23.25 Alien: Romulus 16.55 21.15 Buffalo Kids 15.50 16.20 16.50 17.45 19.10 19.40 21.45 Cuerpo escombro 17.50 19.55 21.55 Deadpool y Lobezno 17.15 19.50 20.55 22.25 23.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 18.40 El conde de Montecristo 15.50 20.45 Gru 4, mi villano favorito 16.05 18.05 16.15 18.25 20.35 22.45 23.20 La trampa 20.15 22.30 Longlegs Los mundos de Coraline 19.00 Padre no hay más... 4 16.45 18.50 Romper el círculo 17.25 20.00 22.35 19.15

: V.O.S.E. \*: 3D

**26** EL MUNDO. Sábado, 17 de agosto 2024

# **GRAN MADRID**

### **SUCESOS** PELEA

# Apuñalado un indigente de 20 años en nuca y brazos

### A. BLANCO MADRID

Agentes de la Policía Nacional investigan un apuñalamiento a un joven marroquí de unos 20 años. El chico se encuentra grave y fue trasladado al hospital La Paz. El hombre presenta heridas en la nuca, piernas y brazo derecho, según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El suceso tuvo lugar sobre las 5:45 horas de ayer, a la altura de la calle Salvador de Madariaga número 3, en el barrio de la Concepción, perteneciente al distrito madrileño de Ciudad Lineal. Allí comenzó una discusión entre indigentes que acabó con la víctima herida de gravedad.

Aún no se ha localizado el arma de la agresión ni se ha podido determinar la cifra de implicados en la riña. Se descarta la posibilidad de que el altercado tenga que ver con una pelea entre bandas juveniles .

Hasta el lugar acudieron sanitarios del Samur-Protección Civil. Paloma Rey, supervisora de guardia del servicio de emergencias madrileño, confirmó que el joven sufrió una «gran pérdida de sangre».

### **SUCESOS** BARAJAS

### Decenas de peces muertos en el lago del parque Juan Carlos I

### E.M. MADRID

Decenas de carpas han aparecido muertas en el lago del parque Juan Carlos I, en el distrito de Barajas. El Ayuntamiento ha procedido a la retirada de los ejemplares y realizará hoy diversas analíticas para determinar la causa de su muerte.

Los peces aparecieron muertos entre la mañana del miércoles y la tarde del jueves. Fue la asociación vecinal del Casco Histórico de Barajas quien dio la voz de alarma en las redes y compartió en Instagram dos fotografías de los peces en el estanque del parque Juan Carlos I.

La citada asociación pidió al Ayuntamiento que «averigüe qué sucede para que, de golpe estén muriendo todos estos animales de distintas especies». «Nos recuerda a la tragedia del Mar Menor», concluyeron los vecinos.



Alumnos en un curso sobre nuevas tecnologías impartido en Madrid. E.M

### **OFERTA** POR DELANTE DE CATALUÑA Y VALENCIA

# Madrid alcanza los 18.000 empleos digitales

La región aglutina el 28% de la demanda de trabajo tecnológico

### ANTONIO BLANCO MADRID

La Comunidad de Madrid es la autonomía que acoge el mayor número de empresas tecnológicas que operan en España. La región ha atraído a más de 7.800 compañías multinacionales, que ya representan el 25% del total de las empresas asentadas en nuestro país.

De esta forma, la capital aglutina el 28% de la demanda de trabajos digitales que se realizan en todo el territorio nacional y ya supera a regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana. Los empleos más demandados en la región son los de desarrolladores de software y expertos en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, más conocidas como TIC, según los datos de la Consejería de Digitalización.

El Mapa de Empleo de la Fundación Telefónica recoge más de 60.000 empleos en todo el país relacionados con el entorno digital, de los cuales 18.000 se localizan en la Comunidad de Madrid. A la capital le sigue Barcelona, con 10.000 puestos; Valencia, con1.900 trabajos, y Vizcaya, con1.086.

El 15% de esas ofertas que se producen en Madrid (2.698) se dirigen a los programadores informáticos, la joya de la corona del sector. Tras ellos se sitúan, los consultores en TIC con 2.582 puestos, los profesionales técnicos en este área con 1.678, los administradores de sistemas con

1.621 y los *digital project manager*—que impulsan la transformación tecnológica de las compañías— con 1.527.

Entre los perfiles más demandados también se encuentran expertos en otras áreas relacionadas con la tecnología como analistas de datos (728) y especialistas en marketing digital (685) y en ciberseguridad (657).

A nivel europeo, Madrid se consolida como la segunda región con más perfiles cualificados (289.000) en el campo tecnológico, según los datos ofrecidos por Eurostat. Casi el 20% de ellos desempeñan sus funciones en *startups* madrileñas innovadoras, uno de los pilares para el crecimiento de la oferta del sector. La Funda-

### En la capital operan más de 7.800 empresas multinacionales

En segundo lugar está Barcelona con 10.000 puestos en el sector ción para el Conocimiento Madri+d, en su último informe publicado, refleja que dos de cada tres empleados de *startups* tecnológicas ejercen en compañías que sólo tienen entre tres y 12 años de trayectoria. Siguiendo en esta línea, el documento subraya el impacto de las *startups* enfocadas en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), que ha generado cerca de 4.000 empleos nuevos en lo registrado el último año.

Además, en el año 2023 había 5.995 trabajos directos vinculados a esta rama, mientras que en el presente 2024 la cifra se ha consolidado hasta los 9.707, lo que supone un aumento del 62%. Junto a la Inteligencia Artificial, las aplicaciones móviles y el *Big Data* son las disciplinas tecnológicas que han generado más empleo en el último año al superar los 6.000 puestos cada área digital.

Pese a todo, todavía quedan muchos puestos por cubrir, ya que hay mucha más demanda que oferta. Por este motivo, la Consejería de Digitalización del Gobierno de Ayuso, liderada por Miguel López-Valverde, capitanea el Plan de Choque con el que la región busca cubrir más de 40.000 puestos de trabajo que ya están reclamando las empresas. Esta iniciativa –en la que ya se han invertido 63 millones de euros– dota a los usuarios de las habilidades necesarias para usar herramientas digitales.

### **SALUD** CONTROLES

### Piden blindar Barajas este fin de semana por la viruela del mono

### EL MUNDO MADRID

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, exigió ayer al Gobierno central que los controles en frontera y específicamente en el aeropuerto de Barajas para controlar la viruela del mono (MPOX) estén en marcha desde este fin de semana.

Así lo pidió ayer desde la Plaza de Toros de Las Ventas, donde hizo un llamamiento al Ministerio de Sanidad para que «no sea reactivo» y que «tome medidas preventivas, sobre todo en Madrid-Barajas, un aeropuerto importante que registra un gran flujo de viajeros a diario».

Y es que el Ministerio ha comunicado que el próximo martes se reunirá la ponencia de alertas, de la que forman parte representantes de todas las comunidades autónomas, para debatir si se modifica alguna recomendación de vigilancia o campaña de vacunación, según informa Europa Press.

Un día antes, tendrá lugar una reunión de un grupo técnico para poner en común y discutir las actuaciones que se deriven de la emergencia sanitaria internacional por el brote de MPOX.

Preguntado por estas dos reuniones, Novillo solicitó al Ejecutivo central «no esperar al martes» y desplegar «inmediatamente» un dispositivo en Barajas para controlar la viruela. Asimismo, señaló que espera que el martes «haya un plan de acción con toda la información y datos para conocer el impacto».

Además, defendió que la red de salud pública de la Consejería está «perfectamente operativa y muy pendiente de este tema». En este sentido, recordó que en 2022 puso en marcha «todas las medidas preventivas», así como la vacunación que «está sirviendo para afrontar este nuevo brote».

Además, manifestó que «se están llevando a cabo vacunaciones pertinentes» y recordó que España «es la que más incidencia está registrando, pero no tiene que ver con la variante que se ha detectado recientemente en Suecia».

Sin embargo, el sistema de petición de citas para vacunarse contra la variante de la viruela del mono se ha caído en Madrid y ha colapsado ante el aumento de la demanda, a raíz de la declaración de la alerta sanitaria internacional por parte de la OMS. Está previsto que el lunes vuelva a funcionar con normalidad.

# **EL TIEMP**

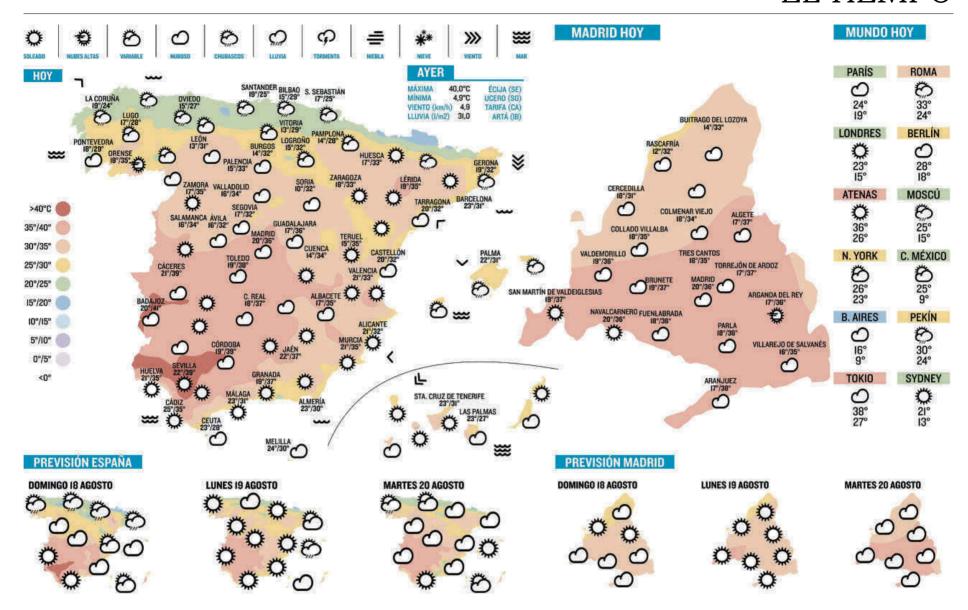

### SORTEOS

### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del viernes: 3-4-31-38-43-47 (C2, R 6)

| Categoría | Acertantes | Euros     |  |  |
|-----------|------------|-----------|--|--|
| 6         | 0          | ВОТЕ      |  |  |
| 5 + C     | 2          | 73.141,12 |  |  |
| 5         | 58         | 1.261,05  |  |  |
| 4         | 3.713      | 29,55     |  |  |
| 3         | 74.413     | 4,00      |  |  |
| Reintegro | 458.216    | 0,50      |  |  |

Combinación ganadora del jueves: 07-08-16-33-38-43 (C 35, R 0)

### **EURO JACKPOT**

Combinación ganadora del viernes: 04-II-I6-46-50 (soles: 01, 03)

### **EUROMILLONES**

Combinación ganadora del viernes: 15-17-29-45-49 (E I, IO)

### EL MILLÓN FPW74286

| Acierto | Acertantes | Euros      |
|---------|------------|------------|
| 5 + 2   | 0          | EUROBOTE   |
| 5 + I   | 4          | 184.603,53 |
| 5 + 0   | 5          | 34.515,91  |
| 4 + 2   | 29         | 1.853,60   |
| 4 + 1   | 663        | 149,35     |
| 4 + 0   | 1.352      | 77,43      |
| 3 + 2   | 1.744      | 42,18      |
| 2 + 2   | 20.538     | 17,91      |
| 3 + 1   | 30.884     | 13,28      |
| 3 + 0   | 82.155     | 9,30       |
| 1 + 2   | 106.693    | 8,67       |
| 2 + 1   | 459.663    | 6,34       |
| 2 + 0   | 1.208.658  | 3.88       |

### TRIPLEX DE LA ONCE

623 - 494 - 339 - 547 - 672

### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del viernes:

1º Sorteo: 01-09-10-11-32-34-39-41-43-47-48-55-65-68-70-74-78-79-80-84 2º Sorteo: ID-I4-I5-I6-2I-23-27-28-32-40-46-47-52-53-57-61-66-73-83-84 3º Sorteo: 01-09-10-16-18-19-21-25-32-37-44-45-49-58-67-68-78-79-81-84 4º Sorteo: 03-08-13-14-15-20-23-27-28-30-32-38-48-51-52-54-66-70-72-79 5º Sorteo: 02-03-05-11-19-20-22-23-26-32-38-39-40-47-51-59-64-79-81-85

### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del jueves:

### 13-16-22-32-39-45 (C 12, R 8)

| Aciertos | Acertantes | Euros        |
|----------|------------|--------------|
| 6 + R    | 0          | Bote         |
| 6        | 1          | 1.420.998,26 |
| 5 + C    | 2          | 115,216,08   |
| 5        | 183        | 2.308,52     |
| 4        | 10.567     | 58,15        |
| 3        | 204.098    | 8.00         |

Jóker: 5 485 772

Combinación ganadora del lunes: 03-12-17-38-39-40 (C 36, R 7)

### **CUPONAZO**

### 45067SERIE: 028

El premio de este sorteo es de 6.000.000 de euros a las cinco cifras más serie: 40.000 euros a las cinco cifras; 500 euros a las 4 primeras cifras; 500 euros a las 4 últimas cifras; 50 euros a las 3 primeras cifras; 50 euros a las 3 últimas cifras: 6 euros a las 2 primeras cifras: 6 euros a las 2 últimas cifras; 3 euros a la última cifra; 3 euros a la primera cifra

### CRUCIGRAMA

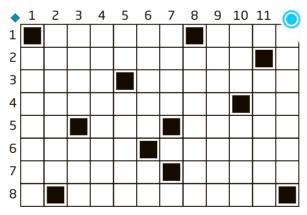

### PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- 1. Mueble que se usa para contener las copas en que se sirven licores. Atreveos a realizar alguna cosa. 2. Hará posible alguna cosa. 3. Ejecutas o practicas algo habitualmente o por costumbre. Pertenecientes o relativas a las Galias. 4. Ignorante, iletrado. Dominio de internet de Sudáfrica. 5. Terminación de la segunda conjugación verbal. ... Arabi, fue un místico sufí, filósofo, poeta, viajero y sabio musulmán

andalusí. Habitantes de un antiguo pueblo amerindio. 6. Piedra, en inglés, Estropeé, dañé, descompuse, 7, Coloquialmente, loca o de poco juicio. Acción y efecto de ladear o ladearse. 8. Movimientos que se realizan en un tiempo de igual duración que otros.

VERTICALES.- I. Cosa que causa desgracia o dolor. 2. Provincia italiana perteneciente a la región de Campania. 3. Ánsar común domesticado, pl. En el juego del escondite, grito que dan los escondidos para que los empiecen a buscar. 4. Estanques destinados al baño, a la natación o a otros ejercicios y deportes acuáticos. 5. Ellos singular. Natural de la Ibe-

ria europea, hoy España y Portugal, o de la antigua Iberia caucásica. 6. Están vigentes. Antes de Cristo. 7. Alianza militar intergubernamental basada en el Tratado del Atlántico Norte. 8. Sitio algo elevado. 9. Ponen, sitúan. 10. Sistemas Alternativos de Comunicación. Ceso, disminuyo la resistencia. II. Desgracias, fatalidades. I2. Falta de limpieza o de orden.

nos. VERTICALES.- I. Funesta. 2. Caserta. 3. Ocas. Ori. 4. Piscinas. 5. Él. Ibero. 6. Rigen. Ac. 7. Otan. A. R. 8. Altillo. 9. Orientan. 10. Sac. Cedo. II. A. Azares. IZ. SOLUCIONES: HORIZONTALES,- I. Copero. Osad. 2. Facilitará. E. 3. Usas. Gálicas. 4. Nesciente. Za. 5. Er. Ibn. Incas. 6. Stone. Alteré. 7. Tarara. Ladeo. 8. A. Isócro-

### HORÓSCOPO

### S) S)

### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) La meditación será tu meior herramien . Dedica tiempo a la introspección para encontrar respuestas importantes a los problemas que arrastras.



### TAURO

(21 abril - 20 mayo) Es posible que en el día de hoy sientas ese impulso que tanto perturba tu men-te. Lucha contra él, de lo contrario, ten-



### GÉMINIS

(21 mayo - 21 junio) La salud emocional es clave, así que habla con alguien de confianza ante cualquier reto que se te presente y que no sepas como abordar.



### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) Debes aprovechar esas grandes capacidades que tienes para realizar llo que más te gusta y que puede apor tarte una mayor energía positiva.



### LE0

(23 julio - 22 agosto)



El universo conspira para mejorar tu situación financiera a través de cana-les inesperados. Mantén los ojos abiertos a posibles inversiones o negocios.



### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) Tenderás a estar inquieto, seguramenque se han presentado de forma inesperada en la iornada.



### LIBRA

(22 septie bre - 22 octubre) En el trabajo se te indicarán ciertas pautas para que comiences a tomarte de una forma bastante más seria las ideas que tienes en mente.



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 noviembre) En el amor, un encuentro inesperado cambiará tu destino. Abre tu corazón y déjate llevar por la pasión. Un regalo sorpresa te llenará de gratitud.



### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) Quizás conozcas a una persona influaceptar cualquier propuesta suya, resuelve los asuntos personales.

PASATIEMPOSWEB.COM

**CAPRICORNIO** 

(23 diciembre - 21 enero) La paciencia y la perseverancia te ayudarán a superar los obstáculos en no. No te desanimes y sigue adelante con determinación.



### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Te influirá de forma directa el estado emocional de las personas que tengas delante y, por ello, debes evitar acercarte a las que son algo pesimistas.



PISCIS (22 febrer (22 febrero - 20 marzo)



**28** EL MUNDO. Sábado, 17 de agosto 2024

# **DEPORTES**

# Éxtasis, drama y Liga

FÚTBOL. Un mes después de la Eurocopa, Lamine Yamal vive la agresión a su padre, obligado a volver en Mestalla

AMADEU GARCÍA BARCELONA La vida, muchas veces, tiene giros que no se le pasarían por la cabeza ni al mejor de los guionistas. El pasado 14 de julio, Lamine Yamal culminaba una más que notable Eurocopa, en la que fue uno de los jugadores más determinantes del equipo que entrena Luis de la Fuente, con el triunfo de España ante Inglaterra que le valía a la Roja su cuarto máximo trofeo continental. Un mes después, el drama se cernió sobre su juventud de la peor manera posible. Su padre había sido trasladado al hospital en estado grave, tras haber sido apuñalado en un parking de Mataró. El delantero azulgrana quiso acudir a verlo, pero le tranquilizaron inmediatamente, asegurándole que no corría peligro vital y que podía esperar a la mañana siguiente para visitarlo en su habitación. Y

eso, precisamente, fue lo que hizo. Mounir Nasraoui, horas después, lanzó un mensaje a través de sus redes sociales para asegurar que se encontraba bien y que, incluso, volvería «más fuerte que nunca» tras un incidente por el que se produjeron hasta un total de cuatro detenciones. Los propios Mossos, según ha publicado La Vanguardia tras acceder al atestado redactado por la unidad de investigación de Mataró, desarrollan la hipótesis de que fue una trampa para el padre del joven delantero azulgrana. Los acusados, miembros de una misma familia del barrio de Rocafonda, engañaron a Mounir Nasraoui. Tras el incidente protagonizado a las tres de la tarde, se citaron con el padre del futbolista en un parking al aire libre para, en teoría, hacer las paces. No obstante, llegaron a este encuentro armados y, según las mismas fuentes, le rodearon, le golpearon y, finalmente, se produjo la agresión con arma blanca. «Suerte que apareció un amigo de mi padre. Si no, lo matan», habría comentado el propio jugador a un directivo de la entidad barcelonista

En la madrugada del viernes, el propio Mounir Nasraoui intervino brevemente, de manera telefónica, en el programa El Chiringuito, donde aseguró que llegó a temer por su vida. «Claro que tuve miedo, me veía entre la vida y la muerte, miedo como cualquier ser humano», dijo el padre de Lamine Yamal, quien, a su vez, se propuso apostar a partir de ahora por mantener la calma y la serenidad. «Hay que estar más tranquilos, por el bien de todos, por el mío y el de mi familia. Tengo que estar más tranquilo, porque no me queda otra, hay que pensar que la justicia hará su trabajo y lo va a hacer seguramente, eso es lo más importante. Gracias a Dios, que es muy grande, todo tiene solución», insistió el padre del jugador azulgrana.



Lamine Yamal, cabizbajo, ayer, durante el entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Barcelona. QUINTERO / AFP

# Descanso para Olmo, no inscrito

Dani Olmo no
estará en el estreno
del Barça en la Liga,
esta noche ante el
Valencia. El
jugador, uno de los
dos únicos fichajes
que ha cerrado
hasta ahora el club
azulgrana, no ha
sido inscrito y
tendrá que esperar
por lo menos hasta
la semana que
viene para tener sus

primeros minutos como azulgrana. En opinión de Hansi Flick, aún tiene que trabajar un poco más a nivel físico. Así lo explicó en la rueda de prensa previa al encuentro.

previa al encuentro.
«Olmo no está en
buena condición
física, empezó tarde
y le cuidaremos. No
estará en Valencia.
Queremos que
estén todos bien y
que jueguen sin
riesgo de
lesionarse», apuntó
el técnico alemán.

En cambio, quien sí podría jugar es un Pedri que, aparentemente, ya ha superado la lesión de rodilla sufrida en la Eurocopa tras una entrada de Kroos. «Es un jugador especial, cambia los partidos. Puede ser una opción para la segunda parte. Pienso que nos puede ayudar muchísimo y estará en la convocatoria», adelantó, ayer, el propio Flick.

# Mamardashvili Mosquera Yarek Thierry Vázquez Pepelu Guillamón Rafa Mir Almedia Hugo Duro Lewandowski Raphinha Lamine Yamal Gündogan Christensen Casadó Balde Koundé I. Martínez Cubarsí Ter Stegen

Árbitro: Sánchez Martínez. Estadio: Mestalla (21.30 h.-Movistar).

Ayer por la tarde, el juzgado de guardia de Mataró acordó prisión provisional comunicada y sin fianza para el supuesto autor material del apuñalamiento. Los otros tres arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares, para dos de ellos se decretó que deberán personarse dos veces al mes en los juzgados, la retirada del pasaporte y las prohibición de salida del territorio, de acercarse a menos de 300 metros y de comunicarse con la víctima durante un año. Para otro de los detenidos se acordó la prohibición de comunicación y alejamiento a menos de 200 metros de la víctima duran-

Sobre el estado anímico del jugador, Flick fue taxativo: «Sí, puede jugar»

### El juzgado de Mataró decreta prisión sin fianza para el autor del apuñalamiento

te seis meses. La causa está abierta por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones.

Por la mañana, Yamal se entrenó con sus compañeros para preparar el partido de hoy frente al Valencia en Mestalla. Ayer, recibió los ánimos de todos los miembrios del equipo y realizó la sesión con normalidad, aunque se le observó cabizbajo por momentos, ausente.

El duelo que supondrá el debut oficial de Hansi Flick al frente del Barça. El técnico germano, quien ya dejó muy claro el mismo día de su presentación que no es hombre acostumbrado a dar grandes discursos, fue terriblemente parco en palabras a la hora de hablar del delantero. «Sí, puede jugar», se limitó a comentar sobre el canterano cuando le plantearon si estaría o no en disposición de estar sobre el césped. No quiso el entrenador ir más allá, a pesar de la insistencia en la sala de prensa.

Con 17 años, Lamine se ha convertido en un referente de un Barça que busca ídolos tras la marcacha de Leo Messi. Un gran reto para alguien que no olvida sus orígenes. Siempre celebra sus goles haciendo un tres, un cero y un cuatro con las manos, los últimos dígitos del código postal de su barrio de toda la vida y en el que su padre logró esquivar la muerte.

# **DEPORTES**

### MARTA HUERTA

ÁRBITRA. Mañana, en Burgos, se convertirá en la primera mujer que dirija un encuentro profesional en España. Ha arbitrado partidos en el Mundial como en la Eurocopa femenina. Es elogiada por sus compañeros

# «Es pionera, con vocación, no está aquí por dinero»

### JAIME VICIOSO

El Estadio Municipal de El Plantío será mañana escenario de un hecho histórico para el fútbol español. Y es que el choque entre el Burgos y el Cartagena, correspondiente a la primera jornada de la Segunda División, lo arbitrará Marta Huerta de la Aza (Palencia, 1990). Ella será la primera mujer que dirija un partido de fútbol profesional en España. Un hecho que, sumado a las recientes llegadas a Primera División de las asistentes Guadalupe Porras y Eliana Fernández, sigue otorgando protagonismo a las mujeres en un mundo de marcado dominio masculino.

Marta Huerta comenzó a interesarse por el arbitraje desde pequeña, cuando sólo tenía 15 años. Fue entonces cuando se inscribió en el colegio de árbitros de Palencia. Allí coincidió con Fernando Román, actualmente árbitro del colegio castellanoleonés en Primera Federación. «Marta es una chica muy trabajadora que cuando se propone algo lo consigue. Desde que estaba en catagoría Provincial se veía que tenía vocación, que no estaba aquí para sacar un dinero e irse», recuerda. «Siempre tuvo la intención de ascender, de trabajar de esto», añade.

Debutó como asistente en Terce-

Palentina, 34 años, lleva adscrita al colegio tinerfeño desde el curso 2013-14

### Su debut será en El Plantío, donde se estrenó como asistente en un partido de Tercera

ra formando parte del equipo arbitral de Román. Y, casualmente, fue también en El Plantío, donde este domingo Marta Huerta dirigirá su primer partido en Segunda División. «En ese momento, ella estaba arbitrando en Regional y yo necesitaba asistentes», recuerda Román, que buscaba a gente de confianza y optó por Marta, a la que conoce prácticamente de to-

da la vida. Ambos, palentinos y estudiantes en el mismo instituto. «Si todo va bien, este año intercambiaremos papeles y ella me llevará de cuarto árbitro a algún partido de Segunda», sostiene.

En la temporada 2013/2014, Marta se trasladó a Canarias y tras inscribirse en el colegio tinerfeño consiguió sus principales logros profesionales: Ascenso a la máxima ca-

tegoría del fútbol femenino español en 2017, la asignación de las final es de la Copa de la Reina en 2018, de las Supercopas de 2020 y 2022 y la selección para dirigir partidos tanto en la Eurocopa de 2022 como en el Mundial en 2023.

«Desde que la vi arbitrar por primera vez, noté cosas en ella que destacaban y que apuntaban que podría llegar lejos», comenta Isauro Oval, árbitro y responsable de la delegación capital del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (Citaf). «Espero que esto sirva para motivar alas mujeres que aman el arbitraje», incide.

Para Román, Huerta de la Aza tiene un gran valor: «Ya es una pionera, un referente para las que vienen detrás. El paso que ha dado Marta al llegar al fútbol profesional va a hacer que otras muchas piensen seriamente en dedicarse al arbitraje».

Para llegar hasta esta situación, Huerta tuvo que buscar la inspiración en sus propios referentes en un momento en el que escaseaban. Y uno de ellos es, como ha señalado en más de una entrevista, Rosa Bonet, la primera mujer española que consiguió una licencia para arbitrar en España. Bonet confiesa que «llevaba varios años esperando que esto ocurriera». También cree que el estreno se ha retrasado principalmente por dos motivos. Por una lado, la distinción de árbitras internacionales femeninas de la FIFA, algo que a su juicio, es «discriminatorio por definición y divide en dos categorías a hombres y mujeres». «A esto», continúa, «hay que sumarle que al frente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) han estado dirigentes como José Plaza o Sánchez Arminio, que no hicieron nada por integrar a la mujer en el gremio»

Más allá de lo simbólico del hecho conseguido por Marta Huerta, Bonet

prefiere centrarse en el avance que supone para «la profesionalización del arbitraje femenino». Esto podría producir una revolución similar a la del fútbol femenino en los últimos años: «Cuando las chicas perciban que hay un futuro en el arbitraje, que alcanzando según qué categoría tienen un salario digno y que pueden dedicarse a entrenar, seguro que crece el interés».

# Aspas culmina la remontada del Celta

Susto y remontada del Celta en su estreno en Balaídos. El equipo gallego sufrió para remontar ante un bravo Alavés. El conjunto visitante se adelantó en el marcador con un tanto de Kike García (m. 17). Swedberg igualó el partido a falta de media hora para la conclusión. El gol del triunfo lo anotó Aspas en el tramo final.

### **LALIGA EA SPORTRS**

### JORNADA 1ª

Athletic 1 Getafe 1. Betis 1 Girona 1. Celta 2 Alavés 1. Las Palmas 2 Sevilla 2. Hoy: Osasuna-Leganés (19.00 horas). Valencia-Barcelona (21.30 horas). Mañana: Real Sociedad-Rayo Vallecano (19.00 horas). Mallorca-Real Madrid (21.30 horas). Lunes: Valladolid-Espanyol (19.00 h.).

**Lunes:** Valladolid-Espanyol (19.00 h.). Villarreal-Atlético (21.30 horas).

|                  | J | G | Е | Р | GF | GC | Pt |
|------------------|---|---|---|---|----|----|----|
| 1. Celta         | 1 | 1 | 0 | 0 | 2  | 1  | 3  |
| 2. Sevilla       | 1 | 0 | 1 | 0 | 2  | 2  | 1  |
| 3. Las Palmas    | 1 | 0 | 1 | 0 | 2  | 2  | 1  |
| 4. Girona        | 1 | 0 | 1 | 0 | 1  | 1  | 1  |
| 5. Getafe        | 1 | 0 | 1 | 0 | 1  | 1  | 1  |
| 6. Betis         | 1 | 0 | 1 | 0 | 1  | 1  | 1  |
| 7. Athletic      | 1 | 0 | 1 | 0 | 1  | 1  | 1  |
| 8. At. Madrid    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 9. Leganés       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 10. Mallorca     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 11. Osasuna      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| <b>12</b> . Rayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 13. Barcelona    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 14. Espanyol     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 15. Real Madrid  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 16. R. Sociedad  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 17. Valladolid   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 18. Valencia     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 19. Villarreal   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 20. Alavés       | 1 | 0 | 0 | 1 | 1  | 2  | 0  |
|                  |   |   |   |   |    |    |    |

### LALIGA HYPERMOTION

### JORNADA 1ª

Granada 1 Albacete 2. Mirandés 1 Córdoba 0. Cádiz 0 Zaragoza 4. **Hoy:** Ferrol-Málaga (17.00 horas). Eibar-Castellón (17.00 horas). Deportivo-Oviedo (19.00 h.). **Mañana:** Racing-Almería (17.00). Sporting-Levante (17.00). Burgos-Cartagena (19.30). Elche-Huesca (19.30).

Lunes: Eldense-Tenerife (20.30).

|                    | J | G | L | ۲ | <del>Մ</del> | 66 | Ρt |
|--------------------|---|---|---|---|--------------|----|----|
| 1. Zaragoza        | 1 | 1 | 0 | 0 | 4            | 0  | 3  |
| 2. Albacete        | 1 | 1 | 0 | 0 | 2            | 1  | 3  |
| 3. Mirandés        | 1 | 1 | 0 | 0 | 1            | 0  | 3  |
| 4. Castellón       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 5. Deportivo       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 6. Eibar           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 7. Elche           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 8. Eldense         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 9. Burgos          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 0. Huesca          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 1. Levante         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 2. Almería         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 3. Málaga          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 4. R. Ferrol       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 5. R. Santander    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 6. Real Oviedo     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 7. Cartagena       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 8. Sporting        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| 9. Tenerife        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0  | 0  |
| <b>10.</b> Granada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1            | 2  | 0  |
| 1. Córdoba         | 1 | 0 | 0 | 1 | 0            | 1  | 0  |
| 2. Cádiz           | 1 | 0 | 0 | 1 | 0            | 4  | 0  |
|                    |   |   |   |   |              |    |    |

**30** EL MUNDO. Sábado, 17 de agosto 2024

# **DEPORTES**

### LA VUELTA 2024



# JORNADAS CLAVES Motril 240 m. Granada 178,2 km. ETAPA 9







título en una ronda montañosa: Lagos,

igualar el récord de Roberto Heras.

pecé a entrenar poco a poco para

mantener mi forma. Creo que mi

cuerpo ya se recuperó tras estar en-

fermo durante un tiempo. Esta es la

primera vez que haré dos grandes

rondas seguidas, así que será una

nueva experiencia para mí. Quiero

disfrutar de la carrera tanto como

pueda. Tenemos un equipo fuerte.

Arensman y yo lucharemos por el

mejor resultado posible en la clasificación general y en las etapas. Am-

bos hemos entrenado y competido

mucho juntos y eso nos ayudará a

«Hacer dos

grandes carreras seguidas es una

experiencia nueva

para mí», advierte

«Después del Tour me tomé varios días para recuperarme y después em-

manejar las diferentes situaciones de carrera de la mejor forma posible», asegura Carlos Rodríguez, que esta temporada ganó la general del Tour de Romandía, fue segundo en el País Vasco y se anotó una etapa en el Criterium Dauphiné. Ahora quiere resarcirse de los discretos resultados conseguidos en el último Tour de Francia, en el que finalizó séptimo (en 2023 fue quinto y ganó una etapa).

El líder del Ineos dispondrá de numerosas oportunidades para lucirse en una ronda que mira hacia arriba, con ocho etapas de alta montaña y cinco de media montaña. La primera cita con las cumbres llegará el martes, tras el tríptico por tierras portuguesas, con una jornada que sale de Plasencia y que incluye el ascenso a los dos colosos extremeños: Piornal y Pico Villuercas. Luego la caravana viaja al sur, con dirección a Sevilla, para afrontar una ronda «sin transición y sin tregua», según los organizadores. Posteriormente llegarán los ascensos a Yunquera y a zonas de Sierra de Nevada, antes de un traslado al norte, donde esperan Ancares y Cuitu Negru (con rampas del 23% de desnivel).

La tercera semana incluye excursiones por Lagos de Covadonga, Moncalvillo y Picón Blanco. Este último puerto se antoja como juez de la carrera. Se asciende en la penúltima jornada, tras encadenar seis cimas por territorios cántabro y burgalés. El colofón de la prueba será una contrarreloj de 12 kilómetros entre la Ciudad de Telefónica y la sede histórica de esta compañía en la Gran Vía 28 de Madrid. La ceremonia de premios se celebrará en Cibeles.

# a España 2023

FUENTE: La Vuelta y elaboración propia

**SEPP KUSS** 

EEUU, 29 años

Equipo: Visma.

Ganador Vuelta



**CARLOS RODRÍGUEZ** España. 23 años. Equipo: Ineos. Séptimo Vuelta a España 2022



PRIMOZ ROGLIC Eslovenia. 34 años. Equipo: Bora. España 2019, 2020 v 2021



**ADAM YATES** Reino Unido, 32 años. Equipo: UAE. Cuarto en la Vuelta a España 2021



D. SÁNCHEZ / **EL MUNDO** 

# La hora de Carlos

**CICLISMO.** Rodríguez, con las ausencias de los galácticos Pogacar, Vingegaard y Evenepoel, pugna por una Vuelta que arranca con sobreabundancia de candidatos

### PABLO DE LA CALLE

Centro del escaparate para los disciplinados y rincón para el díscolo, a quien la Vuelta esperaba como último reclamo. El UAE, el equipo al servicio de Tadej Pogacar, otorga protagonismo a los que arroparon sin escatimar esfuerzos al esloveno en la conquista de su tercer Tour. Premio para el portugués Joao Almeida, el británico Adam Yates, el francés Pavel Sivakov y el español Marc Soler. Suplencia para Juan Ayuso, a quien Javier Guillén ansiaba tener en la salida de hoy en Lisboa. Con las ausencias de los galácticos  $Pogacar, Jonas\, Vingegaard\, y\, Remco$ Evenepoel, el chaval crecido en Jávea podría haber animado una ronda necesitada de desafíos de rango superior para atrapar a la audiencia. Infructuoso resultado para el máximo responsable Unipublic.

En una Vuelta sin favorito indiscutible y la más abierta de las últimas décadas, los ojos de los aficionados españoles se fijan en Carlos Rodríguez (23 años), que dispone del respaldo de un fuerte bloque del Ineos. El escalador de Almuñécar es uno de los integrantes de la amplia nómina de candidatos al podio de Madrid del próximo 8 de septiembre. «Ahora o nunca» para el andaluz y para corredores como Mikel Landa, Enric Mas, Joao Almedia, Adam Yates, Richard Carapaz, Daniel Felipe Martínez, Geoghegan Hart o Ben O'Connor. Todos ellos desconocen las sensaciones que transmite la conquista de la Vuelta, un reto ya consumado por el estadounidense Sepp Kuss, que defiende título, y por el esloveno Primoz Roglic, que se ha propuesto alcanzar su cuarto triunfo en la general e



Carlos Rodríguez, en Lisboa, en la presentación de la Vuelta. LAVUELTA

# **TELEVISIÓN**

### GENERALISTAS

### La 1

11.15 Españoles en el mundo 13.55 D Corazón. 15.00 Telediario I 16.00 Sesión de tarde.

«Beso de amor en el Bósforo». Alemania. 2011. Director: Berno Kürten. 17.30 Sesión de tarde. «Inga indstrom: la decisión de

19 00 Cine de barrio «La ciudad no es para mí». 21 00 Telediario 2

Informe semanal 22.05 Más estrellas que en el cielo. «Mamma Mial» EEUU, R.U., Alemania. 2008 108 min. Directora: Phyllida

23.45 Cine. «Match Point». R.U. 2005, 124 min. Director: Woody Allen.
1.45 Cine. «El cochecito».

### Antena 3

Pelopicopata. 8.15 Los más La Voz Kids: grandes 9.45 12.45 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano.

13.50 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias I. Deportes.

15.55 El tiempo. 16.00 Multicine. «Cita para matar». EEUU. 2019. 120 min. Director: Danny Buday 17.45 Multicine. «Envidia» 19.20 Multicine. «La vida secreta de las animadoras»

EEUU. 2019. 87 min. Director:

Peter Sullivan. 21.00 Antena 3 Noticias 2 1.45 Deportes.

21.55 El tiempo. 22.10 Atrapa un millón. 2.30 The Game Show.

### VEO DMax

¿Cómo lo hacen? El Mago Pop, 48 horas 6.43 7.05

¡Me lo quedo! Dinero en el trastero. 13.32 Ingeniería abandona-da. Incluye «La desolación de Ponte City», «Restos de la fortaleza del zoo» y «Compleio nazi en Argentina»

16.10 Desmontando la «Las siete maravillas de

18.03 Desmontando la historia. «Los secretos de ns Villa». 18.57 Seprona en acción.

Emisión de cinco enisodios 21.03 091: Alerta Policía. Emisión de cinco episodios. 1.48 Buscadores de

### Movistar Plus+

7.55 Chava. El ciclista del pueblo. 8.50 Cine. «Spider-Man:

Un nuevo universo». 10.35 That's My Jam España. 11.35 The Rugby Champion-

ship. 13.45 Planeta Tierra III. 14.38 15.05 llustres ignorantes. Leo talks.

15.30 Cine. «Fast & Furious

x». 17.39 Action. 18.30 DeportePlus+. 18.55 LaLiga Hypermotion. «Deportivo-Oviedo». En

**21.00** DeportePlus+ 21.23 LaLiga FA Sports «Valencia-Barcelona». En

23.30 DenortePlus+ Muhammad Ali.

directo.

9.15 Camino de Santiago:

10 50 Madrileños nor el mundo. «Tanzania».

12.05 Madrid mejora tu vida.

12.30 Sabor a Madrid.

13.00 Cañas y barrio. 14.00 Telenoticias.

**15.05** Deportes. 15.25 El tiempo. 15.35 Cine. «Duda razon-

16.55 Cine «La casa de los

19.25 Disfruta Madrid. 20.30 Telenoticias.

Deportes. 21.10 El tiempo. 21 15 Tren de vida

21.45 Madrileños por el

1.20 Atrápame si puedes

### TV3

11.15 Cita bestial.

12.05 Joc de cartes d'estiu. 13.20 Atrapa'm si pots.14.30 Telenotícies migdia.

15 40 Tarda de cine «L'espia». Noruega. 2019. Director: Jens Jonsson. 17.35 Tarda de cine. «Alguns homes bons». EEUU. 1992. 138 min. Director: Rob

20.00 Tens un minut? Els

21 00 Telenotícies vespre. 22.05 Cinema d'acció

«L'engany». EEUU. 2022. 92 min. Director: Luis Prieto. 23.45 Cinema d'acció. «Ho tel Artemis». EEUU. 2018. 94 min. Director: Drew Pearce.

1.25 Notícies 3/24.4.00 Rumba a l'estudi. «Muchacho y los Sobrinos»

### La 2

10.30 El escarabajo verde.

12.25 La 2 express.

12.35 Origen. 13.00 Tendido cero 13.50 Tailandia, las islas

paradisíacas. 14.45 Las Islas Marquesas. 15.35 Saber y ganar fin de

16.20 Grandes documen-

17.10 Vuelta Ciclista a

21.00 Cachitos bis. Mi casa flotante. 22.00 El cine de La 2. «Tres sos». Italia, Francia. 2021.

120 min. Directora: Nanni Moretti La noche temática 1.55 Fantasmas de petró-

### Cuatro

Volando voy. 8.55 14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro. El tiempo.

15.40 Verano de risas «Ocho apellidos vascos». España. 2014. 95 min. Director: Emilio Martínez-Lázaro.

17.30 Verano de risas. «Yu catán». España. 2018. 129 min. Director: Daniel Monzón

20.00 Noticias Cuatro 20.55 ElDesmarque Cuatro

**21.05** El tiempo. **21.15** First Dates. **22.00** Verano de risas. «Lo dejo cuando quiera». España. 2019. 98 min. Director:

Carlos Therón 23.50 Verano de risas. «Malnazidos».

1.30 Callejeros

### La Sexta

6.45 Ventaprime. Zapeando. 8.50 Crea lectura.

Telecinco

Enphorma.

¡Toma salami!

I ove Shopping TV.

Got Talent España.

Got Talent España

Más que coches.

12.00 Got Talent España

15.00 Informativos Te-

lecinco. **15.40** ElDesmarque Te-

16.00 ¡Fiesta! 21.00 Informativos Te-

21.35 ElDesmarque Te

22.00 Sin filtros. Lo más. 1.25 ¡Toma salami!

7.00 7.15

7 45

8 55

Momentazos

13.15 Socialité.

**15.50** El tiempo.

21.45 El tiempo

9 00 7aneando Equipo de investigación. Emisión de tres

enihnei 14.00 La Sexta noticias la

15.10 La Sexta deportes. 15.25 La Sexta meteo.

15.30 Cine. «I Feel Good: La historia de James Brown». R.U., EEUU. 2014. 139 min. Director: Tate Taylor.

17.55 MVT Take away.

20.00 La Sexta noticias 2 20.45 La Sexta meteo.

20.55 La Sexta deportes. 21.15 La Sexta Xplica! 1.45 Encarcelados. «Costa

### TRECE

9.15 Cine. «Intriga en Ciudad del Cabo». 11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Rosario 12.00 Ángelus.

12 05 Ecclesia **12.15** Cine. «El gran Ma-

15.00 Cine. «Fuerza IO de Navarone». R.U., EEUU. 1978. II8 min **17.00** Cine. «El rabino y el

19.10 Cine. «Ladrones de

21.00 Cine. «El último

pistolero». 22.25 Cine. «Ronin». R.U., Francia, FEUII, 1998, 122 min. Director: John Frankenhe

0.30 Cine. «Fanático»

### TEN

6.45 Muieres ricas de

Cheshire. 9.00 Venganza: millonarios

9 55 Killer. 10.50 La casa de mis sueños. Emisión de tres

13.40 Caso cerrado. 21.55 La casa de mis sueños. Emisión de dos enisodios.

23.50 Sectas letales. 0.45 Enterrados en el jardín. Emisión de dos episo

**2.25** European Poker Tour 2.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 2 45

3.45 Venganza: trabajadores asesinos.4.30 Venganza: millonarios

7.05 Del naís de los vascos. Historias a bocados.

8.30 Encierros de Falces. Vascos por el mundo. Baserri Gourmet. 9 30

12.50 Habitación para dos. 14.00 Atrápame si puedes.

Teleberri. 15.35 Teleberri kirolak.

Eguraldia. 16.10 Encierros de Falces. 17.30 Marijaia. 19.20 Cineaventura.

19.20 Petra: Ritos de muerte. 21.00 21.35 Teleberri. Teleberri kirolak.

21.55 Eguraldia. Todo el mundo a la 22.10

«Lakuntza». 23.00 Baserri Gourmet.

0.05 1.10

# García Mena y Patricia Lu-

Encierros de Falces. Cine 2. «Un caso fran-

### Canal Sur

8.20 Andalucía por el

9.45 El show del verano.

11.55 Enreda2. 13.15 Destino Andalucía. 13.45 Salud al día.

14.30 Canal Sur noticias I. 15.20 Carreras de caballos de Sanlúcar.

15.35 Cine. «La carabina de plata». Alemania, 1964, 94 nin. Director: Harald Reinl. 17.15 A toda costa. P 17.55 Toros. «Novillada de

promoción».

20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado nor Fernando

piáñez. 21.35 Esther y Lombo. 23.35 Tierra de talento. Pre-

sentado por Manu Sánchez. 2.15 A toda costa.

### PARA NO PERDERSE

### 22.05 / La I

### Una noche de cine en Grecia con 'Mamma mia!'

Año 1999, en la isla griega de Kalokairi. Donna (Meryl Streep), una madre independiente y soltera, dueña de un pequeño hotel en esta idílica isla, está a punto de dejar que se marche Sophie (Amanda Seyfried), la hija a la que ha criado sola y a la que adora.

Donna ha invitado a sus dos mejores amigas

FÁCIL 17-08-2024

5 4



Escena de la película.

a la boda de su hija: Rosie, una mujer práctica y lógica; y Tanya, rica y multidivorciada. Las dos son ex miembros de su antigua banda, Donna

and the Dynamos.

Por su parte, Sophie también ha hecho tres invitaciones muy especiales. Decidida a encontrar un padre para que la lleve al altar, invita a tres hombres que visitaron la paradisíaca isla hace 20 años. Durante las siguientes caóticas y mágicas 24 horas, florecerán nuevos amores y se reavivarán viejos romances en una isla llena de posibilidades

### 15.40 / Cuatro

### Verano de risas con 'Ocho apellidos vascos'

Rafa es un joven andaluz que no ha tenido que salir jamás de su Sevilla natal para conseguir lo único que le importa en la vida: el fino, la gomina, el Betis y las mujeres. Todo cambia cuando conoce a una mujer que se resiste a sus encantos: Amaia, una chica vasca. Decidido a conquis-





Momento de la película.

tarla, se traslada a un pueblo de las Vascongadas, donde se hace pasar por vasco (con el nombre Antxon) para vencer su resistencia.

### A PUNT

10.00 Magnífics. 10.40 El Misteri d'Elx.

12.35 Valencians al món 13.00 La ciència darrere de les forces de la naturalesa. 14.00 À Punt Noticies, Cap

de setmana. 15.10 Animalades, un món bestial. «Amics per sempre». 15.40 Cine. «La meua gran boda italiana».

17.10 Cine. «El millor per a ella». EEUU. 2014. 121 min. Director: Mike Binder 19.10 De mar i bancal. 20.05 La cuina de Morera.

21.00 À Punt Notícies. Cap de setmana. 21.50 Check-in Hotel 23.40 Duel de veus. Re-

posición del programa nº 9. 2.20 À Punt Notícies. Cap

### IB3 TELEVISIÓN

12.20 El rei Joan Carles I, mitja vida a Marivent.

13.30 Cuina amb Santi

13.59 IB3 Notícies migdia.

Cap de setmana 15.05 El temps migdia. Cap de setmana.

15.15 Passeiades. Gent de la mar 16.40 Uep! Com anam?

17.35 Dissabte de Cinc dies.18.30 El club del tupper.19.45 60è concert al Torrent

de Pareis. 20.30 IB3 Notícies vespre. 21.30 El temps vespre. Cap

21.40 Classe mitja acomo-

23.30 Postals. No perdis el compàs!

### eta de 127 canales en w.elmundo.es/television ulte la programación co

### **SUDOKU**

|   |   | 4 |   | 6 |   | 5 | 9 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 | 8 | 9 |   |   | 4 |   |   | Ì |
| 6 | 9 |   |   | 4 |   | 8 |   |   |   |
|   | 4 |   | 1 | 9 |   | 7 |   |   |   |
|   | 5 |   | 2 |   | 4 |   |   |   | ŀ |
|   |   |   | 8 |   | 7 | 3 |   |   |   |
| 3 |   | 6 |   | 1 |   |   | 5 |   |   |
|   | 7 |   | 6 |   |   | 1 |   | 9 |   |

6

8

### **DIFÍCIL 17-08-2024**

| יווט | CIC I | <i>/</i> -00 | 202- | <u> </u> |   |        |        |                        |
|------|-------|--------------|------|----------|---|--------|--------|------------------------|
|      |       | 6            | 5    | 9        |   |        |        |                        |
| 9    |       |              |      |          | 2 | 8      |        |                        |
|      | 5     |              |      |          |   |        | 1      |                        |
| 5    |       |              |      |          |   |        | 6      | Com                    |
|      | 3     |              | 9    |          |   | 2      |        | www.pasatiemposweb.com |
|      |       | 9            |      |          |   | 1<br>5 | 5      | tiempo                 |
|      |       | 1            |      | 2        |   | 5      | 5<br>9 | w.pasa                 |
|      | 4     | 8            |      |          |   |        | 7      |                        |
|      |       |              |      | 8        |   | 6      |        | © 2024                 |

### CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

### SOLUCIÓN FÁCIL 16-08-2024

| 9 | 1 | 4 | Э | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 |

### **SOLUCIÓN DIFÍCIL 16-08-2024** 1 4 7 9 3 5 8 2 6

8 3 5 4 6 2 9 7 1 9 6 2 1 8 7 4 3 5 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 3 2 6 7 4 1 5 8 9 7 1 9 5 2 8 3 6 4 5 7 3 8 1 4 6 9 2 6 8 4 2 7 9 1 5 3 2 9 1 3 5 6 7 4 8



avda. Portugal, 4 CTC Cosli 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989

PEFC

MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada



### ARABA PRESS

### EN CAMISA DE ONCE VARAS

QUIÉN. En el Top 10 de 'streamers' españoles en Twitchen (ele con 3,2 millones de seguidores, arrasa con sus directos gamberros y charlas. Presentadora y reportera, le pega también al doblaje. QUÉ. El 'Grand Prix' ha intentado modernizarse y es el rostro joven que complementa a Ramón García. Falta hacía, dirán algunos

### CRISTININI

PRESENTADORA Y 'STREAMER'

# «Mis padres me decían: dedícate a trabajar o saca una oposición»

### DAVID LEMA MADRID

Pregunta.-¿Cómo conjugas presentar el programa del abuelo y del niño con el «viernes de marraneo» en tus directos en Twitch?

Respuesta.-Es un marraneo muy sano. Piensa que me sigue mucha gente joven, gente que sale de fiesta... Jugamos a algún videojuego y echamos cuatro risas mientras bebemos agüita para hidratarnos. Las noches más traviesillas hacemos un consultorio de jajillas y ahí cada uno pregunta lo que quiere sin tapujos. Ten en cuenta que lo hacemos a unas horas intempestivas. A la gente le pasan cosas increíbles, unas movidas... Lo hacemos siempre desde el humor.

P.- Me sorprendió que en un stream decías que a veces te veían como una «gilipollas» y que eso te venía bien, R.-Que, a veces, la gente te vea poco inteligente no es malo, porque puedes pasar desapercibida y hacer lo que quieras. Es una virtud. Cuando me dicen «es que es cortita» [Cristina tiene dos carreras, un máster, un grado superior, habla cinco idiomas...] go. No hay que ofenderse.

P.-¿Dónde le sacas provecho? R.- En la tele no. Fuera de las redes sociales tienes que demostrar que sabes y que has trabajado. Pero ya sabes cómo es la cultura de internet, del cachondeo, de los memes, de reírte deti misma. Como soy la primera que merío de mímisma, la gente también se rie, hace memes y te haces viral.

P.- ¿Cómo llevas haber descubierto que eres sapiosexual?

R.-¡Descubrí la palabra! Sí sabía que había gente que se sentía atraida por la inteligencia, y en el directo comenté que a mí me pasaba. Obviamente megustan muchas cosas más de una persona, pero es verdad que hablar con gente muy inteligente o que no haga los chistes habituales-también me río de los tontorrones- me atrae. Me atrae la gente que va más allá.

P.-¿Qué buscas cuando tuiteas «¿Me dais las buenas noches?»

R.- Pues que me den las buenas noches. Hay veces que estás muy sola en casa y dices: «Dios mío, ojalá alguien me diese las buenas noches». Mi suerte es que tengo una comunidad maravillosa y es muy difícil sentirse sola. Aun así, hay días, y no pasa nada. Pues pongo un tuit y se me llena eso de buenas noches y es maravilloso. «Buenas noches, princesa». «Buenas noches, reina». Otros también se meten un poco contigo. P.- ¿Por qué da la impresión de que tienes que justificarte seguido?

R.-Esa es la gran pregunta. No te sabría contestar. Me la he hecho muchos años y seguiré haciéndomela. No sé si es porque venimos del mundo de internet, de YouTube y por eso se nos desacredita directamente.

me viene de maravilla. Hago y desha- P.- ¿Echas un poco de menos la vida antes de YouTube? El Rubius decía en una entrevista que creía que se podía vivir más feliz sin internet.

R.- Yo no tengo su alcance, pero estoy un poco de acuerdo. Me ha costado acostumbrarme, porque soy muy recelosa de mi vida privada, a que la gente me conozca por la calle, se saque fotos e incluso me grabe vídeos sin mi permiso y luego verlos publicados por ahí. Pero he encontrado un equilibrio bonito entre ser una persona pública y privada. No he llegado al punto de decir: «Jolín, me agobio, ojalá volviésemos a antes». Cuando te expones tantísimo, hay momentos duros, comentarios muy dañinos... Te planteas que estabas más a gusto, más tranquila o con mejor salud mental cuando no estaba aquí. Pero en la balanza compensa muchísimo más lo positivo. A veces me da el pensamien-

«Me atrae la gente inteligente. Descubrí la palabra sapiosexual»

«Cuando me dicen que soy 'gilipollas' me viene de maravilla» to intrusivo de lo bien que estábamos antes, porque he vivido esa época de no tener internet de pequeñita y de salir a la calle a jugar.

P .- ¿Hasta qué nivel llegaba tu timidez de pequeña? Te he escuchado decir que a veces ni ibas a clase.

R.-Era horrible. Cuento esto y la gente no se lo cree, es que no me lo creo ni yo. Cuando iba al parque, pues a lo mejor tendría cinco o seis años, recuerdo que mi madre me decía: «Venga, vete a jugar con otros niños y otras niñas». Y a mí eso me daba muchísima vergüenza, ir a hablar con niños que no conocía de nada. Entonces, ella seguía: «Venga, que te doy 25 pesetas, para las chuches y haces un amigo». Ese era el nivel: mi madre me tenía que sobornar para que yo tuviera un aliciente para superar la timidez. Y en el instituto era brutal. Y los días que hacíamos exposiciones... No iba a clase, hacía pellas, no podía enfrentarme a eso de hablar delante de 20 personas. Me llegan a decir que años después hablaría delante de más de cuatro millones simultáneas, como en La Velada, o delante de más de casi 100.000 en el Bernabéu... Mucha gente, tímida, me pregunta cómo he hecho el proceso, y le puedo explicar una experiencia de primera mano. No te estoy contando lo que leí un día o lo que me dijo el psicólogo, te estoy hablando de algo real que me ha pasado. Y si yo puedo, tú también puedes. Hay gente que viene a buscar paz y motivación al directo, y eso es maravilloso. Piensa que me han escrito muchas personas diciéndome que me ven desde el hospital o que han pasado un duelo y que vienen al directo porque los ayudas. Esas cosas te llenan un montón.

P.-Voy con la pregunta tópica: fuiste de las primeras mujeres en triunfar en internet. ¿Sentiste la presión? ¿Es un mundo de hombres?

R.-En España ya había creadoras de contenido muy grandes, pero es verdad que yo empecé en una época en la que todo explotó. Todo se hacía viral, y eso conlleva mucha presión. Inspiras a muchos chavales que quieren ser como tú. Yo creo que está bastante parejo: hay muchas creadoras muy fuertes que mueven igual o más que, por ejemplo, Ibai. Se me ocurre Lola Lolita. Ya no solo nos dedicamos a lo que es Twitch, hay redes, como TikTok, que mueven lo que no está escrito.

P.-Has hecho mucha pasta, no es un secreto. Cuándo te impactó tu volumen de ingresos.

R.-En el momento en el que pude dejar mi trabajo habitual. Estaba de jefa de compras de una empresa y cobrabamuy bien. Y poco a poco el hobby de subir vídeos me empezó a generar muchos ingresos: «Estoy ganando lo mismo con esto tan guay, que me parece tan divertido». Estuve unos meses compaginando, esperando a ver si se esfumaba. Mis padres me decían: «Qué haces, dedícate a trabajar o estudia una oposición».

P.- ¿Y ahora qué te dicen?

R .- «¡Jolín!». Mi padre, a veces, dice: «Yo siempre, desde el minuto uno, sabía que ibas a triunfar aquí». Bueno, quizá desde el minuto dos.

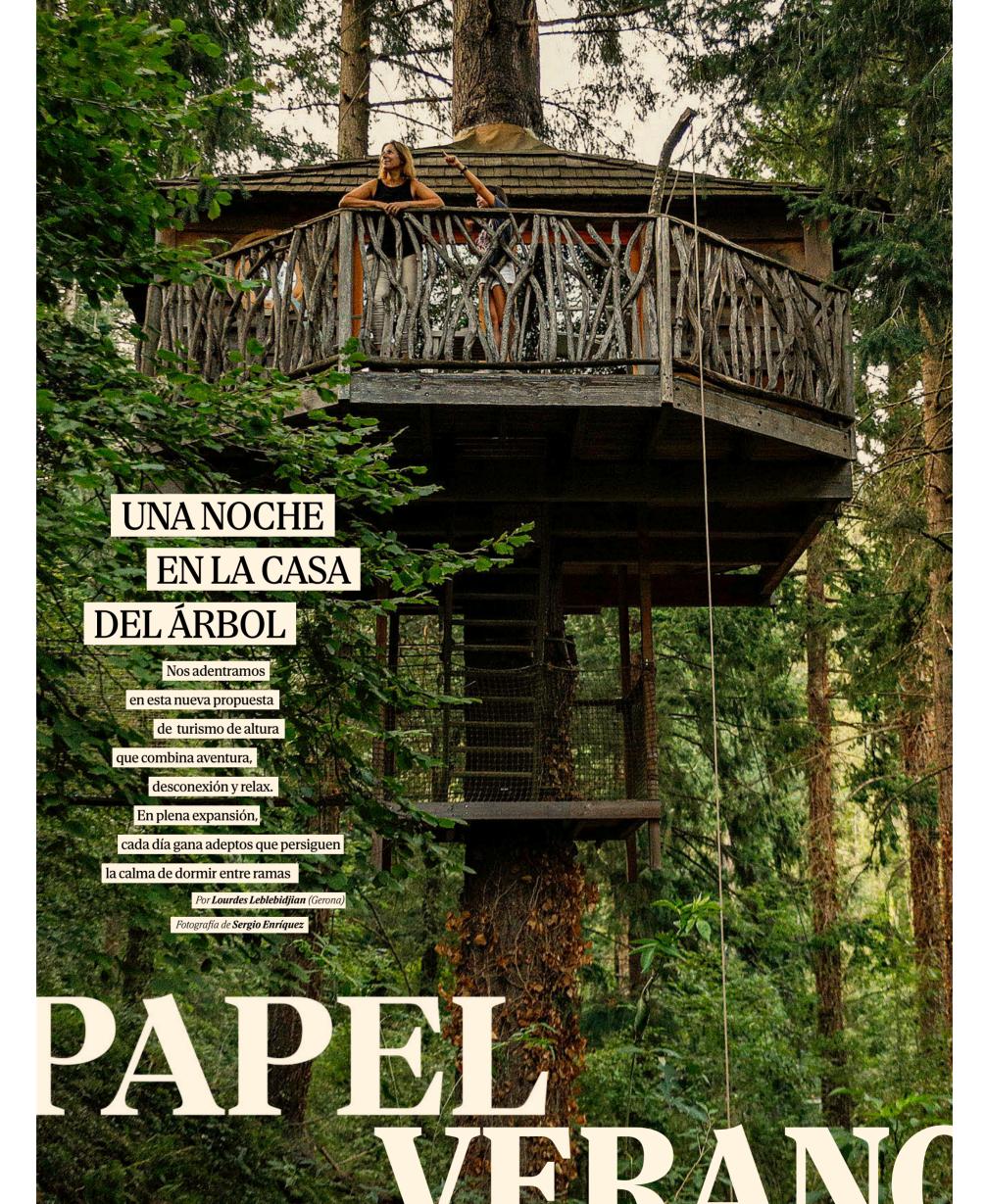

# PAPEL VERANO | EN PORTADA

Por **Lourdes Leblebidjian** (Gerona) Fotografías de **Sergio Enríquez** 

xiste un paisaje que se resiste a ser encontrado. El camino es tan largo que la ruta se transforma en tierra. Se vuelve sinuoso, y cada curva agrega un velo de misterio a lo que aguarda más allá. Tras varios giros, el sendero desemboca en un bosque, donde los troncos se apiñan, y apenas de la paire responsa de la parimera que se al llegar la parimera que se la parimera que se al llegar la p

luz entre sus ramas. Al llegar, lo primero que se percibe es un aroma a humo, como si alguien estuviera esperándote para comer. Y cuando el canto de los pájaros cesa, se siente un pitido agudo, el que el oído siente cuando después de mucho ruido se encuentra con el silencio absoluto. En este bosque hay algo que se esconde. Al alzar la vista, algunas copas de árboles sostienen casas en sus ramas.

Este paisaje puede ser el de una fábula o el de recuerdo común de la infancia de muchas personas. Pero este bosque no es un sueño, ni un cuento. Es real. Está en Sant Hilari (Gerona). A unos 60 kilómetros de Barcelona hay personas en casas de árboles que ya no son solo pequeños, sino familias, parejas o adultos solitarios. Están los que persiguen el eco de un recuerdo de la infancia. Están los que nunca conocieron la experiencia de que un árbol los sostuviera y es su primera oportunidad de vivir lo que alguna vez imaginaron o desearon de pequeños. Y luego, los que huyen, los que trepan a las ramas más altas, buscando un escondite donde la realidad no pueda alcanzarlos.

Este tipo de turismo, que combina aventura, nostalgia y relax, está ganando adeptos en toda España. No importa la estación, pasar una estancia en estos refugios representan la postal perfecta de unas vacaciones: única, fotogénica, y romántica. «Es como dormir en un ser vivo», describe Kyliam, uno de los turistas de paso en las Cabanes als arbres de Gerona.

Este fenómeno se enmarca en el auge del turismo activo o el turismo de naturaleza, un sector que ha experimentado un crecimiento significativo tras la pandemia, según explica José Luis Echevarría, el director de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo (ANETAE). «El turismo

"Este entorno es familiar para mí, y me encanta; es una sensación de paz, es como revivir esos momentos de niño"

### "El verdadero éxito de esta experiencia radica en que es 'instagrameable', y en su atractivo visual para las redes"

activo se popularizó porque fue una de las primeras actividades permitidas tras las restricciones», explica. «Al realizarse en grupos pequeños y espacios abiertos, cumplía con las medidas de seguridad, satisfaciendo la necesidad de la gente de reconectar con la naturaleza y socializar de forma más gratificante y eso se mantuvo».

Las Cabanes als arbres de Gerona fueron ideadas por Emmanuel A. Grimonpré, un visionario que importó esta idea de la selva venezolana, donde trabajó durante más de una década como guía. Grimonpré, además, no era ajeno a las alturas, ya que también fue el creador del primer parque de aventuras al aire libre en España, *La Selva de l'Aventura*. Aunque Gerona fue pionera, según los datos proporcionados por el portal de casas de árboles, hoy en día existen aproximadamente 250 alojamientos de este tipo en todo el país. Hay refugios que se alzan a más

de 17 metros sobre el suelo, como las que se encuentran en el País Vasco, o a 15 metros, como es el de Gerona, y algunos alcanzan hasta el metro de altura como los de A Coruña.

Alojarse en estas casas, más propias de pájaros que de humanos, es, sin duda, «una experiencia diferente». Así lo afirman Paula y Carlos, Kyliam y Muriel, Soraya y su hija, turistas de paso por las Cabanes als arbres. Ya no basta con lo clásico: la gente se ha aburrido de los hoteles all inclusive y de las experiencias con demasiada comodidad, hemos caído en lo que el psicólogo Buenaventura del Charco llama «habituación al estímulo», un fenómeno que explica cómo la repetición de una experiencia disminuye su impacto con el tiempo. «En nuestra sociedad de consumo, buscamos constantemente nuevas formas de satisfacción, ya que lo familiar pierde su atractivo. Necesitamos innovar para mantener el interés y la emoción», explica por videollamada.

El éxito de estos refugios radica precisamente en esa capacidad de sorprender y emocionar desde el primer momento, al transportar a los visitantes a un escenario que parece sacado del bosque de Star Wars. Aquí no hay mostradores de mármol ni llaves electrónicas ni contraseñas de wifi, aquí el checkin es más una charla de instrucciones para boy scouts: cómo usar la polea, a qué hora las cestas estarán listas, la ubicación de los faroles, como cambiar las pilas, el funcionamiento del baño seco. Luego, Antonia, la encargada, te entrega una cesta con lo esencial para sumergirte en la experiencia, y lanzarte como toda una caperu-

cita en el bosque: una linterna para la cabeza, otra de mano, un mapa, un walkie-talkie, un lápiz, y pilas recargables para los faroles en las cabañas.

Una vez tienes tu casa asignada, que se distinguen con nombres de aves,

empieza la aventura. No es un simple traslado, sino un ritual de iniciación: cruzar un puente colgante que se balancea con cada paso, como si el bosque te probara antes de dejarte entrar. Después, enfrentarse a una escalera de carpintero, de esas que hay que ir trepando peldaño a peldaño y finalmente hay que abrir una trampilla, como quien accede a un mundo secreto. Arriba, lo que espera es un refugio del lujo, pero no el que se mide por las comodidades modernas, sino el que destaca por la conexión con el entorno y lo simple. La casa está construida en torno al tronco de

un árbol, y todo a su alrededor se fusiona de manera armoniosa. Además, es un retorno a lo básico: no hay agua corriente, ni electricidad, ni señal de móvil y el baño es un váter junto con un tarro de serrín al costado para tapar lo que uno decida o necesite hacer.

Al no haber conexión móvil, la batería del teléfono se reserva exclusivamente para capturar imágenes desde todos los ángulos posibles. Según Buenaventura del Charco, este es un factor crucial en el éxito de estos refugios. Más allá de interpretaciones freudianas, lo que realmente impulsa su popularidad es su capacidad para ser «instagrameables». «El verdadero éxito de esta experiencia radica en su atractivo visual para las redes sociales», aclara el psicólogo. En esto coincide Echevarría: «Este tipo de turismo se mantiene algo al margen de los grandes operadores turísticos, que suelen manejar volúmenes muy amplios y tienen menos interacción directa con el usuario. Sin embargo, el poder de

Soraya, junto con su hija cenando en una de las casas de Cabanes als

arbres.

las redes sociales ha permitido que las experiencias personalizadas se transmitan de manera efectiva, haciendo que muchas personas valoren el destino basándose en esas vivencias», explica el presidente de ANETAE.

Sin embargo, a pesar del creciente interés en esta tendencia, no todos han tenido la oportunidad de toparse con ella en sus feeds de redes sociales. En algunos casos, como señala Antonia, los visitantes se embarcan en la experiencia sin una investigación previa, ya sea porque la han recibido como un regalo o simplemente porque se han dejado llevar por la novedad. Lo que asegura la host es que generalmente «la sorpresa suele ser positiva», dice. «Vienen como perdidos, piensan que es algo más chabacano, pero luego quieren volver», narra. «Es entonces cuando el cliente, en medio de ese silencio, redescubre lo que es hablar, lo que es estar presente, lo que es realmente conectarse



# EN PORTADA PAPEL VERANO



con la persona que tiene al lado».

En otros casos, la presión por vivir la experiencia los abruma y desean regresar a la seguridad de los camastros. «No quieren bajar», comenta Antonia, «pero no porque prefieran quedarse, sino porque el vértigo los paraliza». El miedo a los animales también ha disuadido a algunos visitantes; incluso, algunos llegan a fantasear con la idea de encontrarse con osos en medio del bosque.

En el caso de Edgar y Magalí, un padre y su hija, llegaron a este refugio como parte de una sorpresa organizada por Elisenda, la esposa. La celebración en cuestión es el cumpleaños de Edgar, quien, entusiasmado, confiesa: «No podría haber elegido un regalo mejor». Además, añade sorprendido: «No puedo creer que un lugar así esté tan cerca de Barcelona». Para ellos, que son sibaritas esta experiencia representa la perfecta combinación entre gastronomía de calidad y un entorno inédito. Mientras que la más pequeña de la familia, Magalí, con 12 años, acota que no tiene problema con la desconexión total que ofrece el lugar, pero aclara: «Para una noche está bien».

A varios minutos de caminata, está la cabaña Pit Roig, en donde se alojan Paula y Carlos. Las cabañas están dispuestas con tal distancia entre ellas que, al llegar, se tiene la sensación de estar solo en el bosque. Ellos también llegaron por un regalo, cortesía de los padres de Paula. Para ellos, esta experiencia no se trata tanto de aventura. Él, recientemente, se lanzó en paracaídas, así que busca más bien descanso y desconexión. Además, cuenta que esto es como recordar lo vivido: «De pequeño, me crie en un entorno similar. Teníamos un campo con mi padre, y cada domingo construíamos cabañas en el bosque; pasaba el día cazando bichos. Para mí, ya es familiar, y me encanta; es una sensación de paz, como revivir esos momentos», cuenta

Al hojear el cuaderno de visitas

La casa está

construida

y masajes.

alrededor del

árbol. Además,

cuenta con spa

de la cabaña, la cantidad de declaraciones de amor empalagan: «Gracias, amor, por este regalo maravilloso», «No podría haber elegido mejor compañía; qué feliz me haces», o «Por mil experiencias como esta, pero siempre a tu lado». Sin embargo, de vez en cuando hay algún mensaje en el que firman grupos de amigos y familias, reflejando la diversidad de quienes eligen este alojamiento. Es decir, no se puede encasillar a un tipo específico de visitante; aunque la edad mínima para alojarse es a partir de los 10 años, no hay límite superior. De hecho, han recibido huéspedes de hasta 87 años, cuenta Antonia.

El perfil del turista activo o que le gusta hacer actividades al aire libre ha evolucionado con el tiempo, como señala el director de ANETAE: «Originalmente, el turismo activo atraía principalmente a jóvenes aventureros en busca de adrenalina y experiencias intensas. Sin embargo, con el tiempo, las actividades se han

adaptado a todos los niveles, incluyendo opciones para principiantes y familias. Ahora, vemos desde niños hasta adultos mayores participando en estas experiencias».

Este tipo de viajero no solo se caracteriza por su amor a la naturaleza, sino que, cada vez más, se ve acompañado de un profundo compromiso con la sostenibilidad y la preservación del medioambiente. Según el director de ANETAE, estamos ante un «turista diferente». «Hasta hace poco, el factor principal de elección para los turistas era el precio. Sin embargo, hoy en día, hemos logrado atraer a un perfil de turista diferente. Este nuevo tipo de viajero valora más la experiencia en el destino y está dispuesto a pagar un poco más por ella. Aunque no podemos aumentar los costos demasiado, la disposición a invertir un poco más para asegurar que su impacto ambiental sea neutral es cada vez mayor. Es crucial que transmitamos y comuniquemos este compromiso con la sostenibilidad, ya que atraerá a más turistas y contribuirá a una mayor satisfacción con la experiencia, evitando así cualquier remordimiento», explica el experto en turismo activo.

En el caso de la que escribe, que no es precisamente el tipo de turista que busca la paz en la aventura, tras pasar una noche en una casa en el árbol puedo afirmar que la experiencia es tan variada como un cuento que cambia con cada capítulo. Durante el día, puede ser una historia infantil, de ficción y aventuras, pero cuando cae la noche, puede asimilarse más a un relato de terror. La oscuridad profunda del bosque lo borra todo, y uno se vuelve minero en su propia casa. Para los que viajen enamorados, la luz del farol moderno con la cena que espera en la cesta tiene un tinte romántico, pero cuando la estancia es en solitario, los crujidos de la casa se escuchan más fuerte y el





balanceo del árbol, le dan un matiz aun más siniestro. Pero si uno se dispone a conectarse con la naturaleza, ignorar los bichos que pueda encontrar y asimilar ese balanceo como un bebe en una cuna, se consigue dormir como un niño. Por suerte o por desgracia el amanecer llega rápido y el sol te despierta para ver el espectáculo. Y por la mañana todo vuelve a ser un cuento: hay una cesta que espera con tu desayuno para disfrutar la mañana en la terraza. Al terminar mi café, no puedo evitar recordar el consejo dejado por un huésped anónimo en el cuaderno: «Disfruta del desayuno y ánimo con lo de cagar como los gatos».

# **PAZ VEGA** VIAJA A SU **INFANCIA PARA DEBUTAR CON**

La actriz presenta en el Festival de Locarno 'Rita', una delicada y precisa radiografía del mundo adulto desde los ojos de una niña en la que la sevillana se estrena de forma brillante como guionista y realizadora

**NOTA COMO** 

**DIRECTORA** 

Por Luis Martínez (Madrid)

l primer cartel que anunciaba Rita, de Paz Vega (Sevilla, 1976), dejaba a la vista la rodilla condecorada que toda infancia de calle merece. «He sido una niña analógica», apunta la propia la actriz ahora directora de cine. Una herida adornada con una costra (fea palabra) mancha como la mercromina y

huele como el aliento de las bolsas de kikos recién abiertas. En el segundo y definitivo cartel, Rita hace el pino y, desde ahí abajo, contempla el mundo. El suyo y el nuestro. Rita no es exactamente Paz Vega, pero se le parece bastante. Por el acento de barrio de Andalucía, por el calor y, sobre todo, por el tamaño desmesurado de los ojos. Los niños, no se olvide, son esos seres que salen en las fotos con los ojos completamente abiertos. Los viejos también. Pero estos últimos siempre miran para otro lado. Los críos, sin embargo, fijan la mirada en el objetivo.

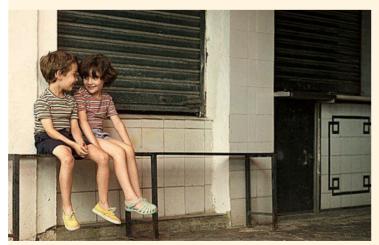

Y ahí la dejan. Despreocupados, insolentes y con cara de mala leche. Todo está aún por escribir. Hasta la propia posibilidad de escribir. Fue en 1933 cuando Cero en conducta, de Jean Vigo, se arriesgó a proponer en pantalla, quizá por primera vez, la metáfora de la infancia como el único y último espacio de libertad. Y de resistencia. La película, no podía ser de otro modo, fue censurada. Pero eso es

En cambio, la historia de Rita, como la de Paz, es



la de una España en los años 80 (concretamente en junio de 1984), es una historia que por primera vez se ha visto en el Festival de Locarno. Ayer a las nueve y media de la noche comenzó la proyección en la deslumbrante Piazza Grande, que es el lugar que el certamen suizo del Leopardo (ése es su símbolo) reserva a sus estrellas invitadas. «Lo que me gusta es que se trata de un festival de cine de autor», comenta Paz (que no Rita) por aquello de dejar claro sus méritos. No ha sido el nombre ni la fama sino lo otro, apunta, lo que le ha llevado hasta ahí.

Lo otro, para situarnos, es un drama narrado a media voz desde el duermevela existencial, llamémoslo así, de una niña que descubre el mundo de los adultos con todas sus contradicciones, con todas sus violencias, con todas y cada una de sus miserias. Pero también con una alegría extraña y escasa que cuando llega, llega con todas las consecuencias y con los brazos abiertos, y arrasa. Cosas de críos. Se narra la historia de dos hermanos a los que encarnan con una naturalidad magistral los niños Sofía Allepuz y Alejandro Escamilla. Son dos críos que, básicamente, miran. Y lo que observan con unos ojos que deslumbran es una España en plena transición desde un sitio oscuro a otro esperanzado, que no exactamente luminoso. O no todavía. La película vale como retrato infantil y como radiografía social; como melodrama y como relato de misterio.

«Hay una parte de la historia que es completamente autobiográfica. Todo lo que tiene que ver con la dinámica familiar, del padre que trabaja y de la madre que hace vestidos, la he vivido en primera persona. La verdad es que la película podría estar ambientada en la actualidad, pero me venía bien que todo discurriera en el pasado, en mi pasado, para evitar riesgos», dice la ahora directora, se detiene y sigue: «No puedes hacer una primera película sino es sobre algo que conoces muy bien y que sabes que forma parte de ti. En realidad, no

puedes hacer una película sino es algo muy personal, pero si se trata de la primera como es ésta...

Cuenta Paz Vega que se siente incapaz de explicar por qué ha decidido ahora, que no en cualquier otro momento de los 25 años que lleva en la profesión, lanzarse a dirigir. «Ha sido algo que no he podido ni querido controlar. Ha sido un deseo que ha ido creciendo dentro de mí hasta que llegó el momento de salir adelante», explica tan apasionada al menos como Rita en algún momento de la película. Pero como sea que todo sueño para hacerse real precisa de un presupuesto, un plan de ejecución y dinero suficiente, ahí que estuvo la productora Áralan Films para que la cosa, en efecto, saliera adelante. «Recuerdo que tiempo atrás hablé con Marta [Velasco] y Gonzalo [Bendala], les conté que tenía una idea de película y ellos me pidieron ver el guión. El hecho de que alguien quisiera escucharme y leer algo escrito por mí fue decisivo. Necesitaba la motivación que necesita todo el mundo: la motivación de ser escuchada. Entonces, tenía dos ideas posibles, pero eran solo eso, dos ideas más o menos desarrolladas, pero sin organizar en escenas ni estructurar ni nada», dice. Y continúa: «Me tome dos semanas para

"El cine tiene que denunciar la injusticia. Se trata de entretener, pero hay una responsabilidad"

"Hay una parte de la historia que es autobiográfica: todo lo que tiene que ver con la dinámica familiar"

## **CULTURA** PAPEL VERANO



escribir el guion, se lo presenté y aquí estamos».

La última frase (el «aquí estamos») no hace justicia, pese a lo que pueda parecer, con el tiempo empleado. Todo sumado, Rita le ha llevado a su autora cerca de nueve años. Entiéndase, no ha sido casi una década de rodaje, sino ése ha sido el tiempo necesario para asegurar la producción. «Hace cinco estuve a punto de empezar, pero a última hora todo se torció. Fue justo antes de la pandemia, con lo que ya todo quedó retrasado de nuevo», recuerda.

Paz Vega

durante el

como

directora.

BEA HOHEN

rodaje de 'Rita',

la película con

la que debuta

En Rita, como decíamos, Paz es la niña, pero a la que da vida como actriz a la que estamos acostumbrados a ver desde antes de que en 2001 asombrara al mundo con Lucía y el sexo es a la madre, la madre de Rita. «En verdad, ese papel ha sido más un peaje que he tenido que pagar. Lo he hecho por comodidad y, lo reconozco, por marketing. Nunca fue la motivación para la película, como pueden hacer otras actrices, ofrecerme a mí mismo el papel que de otro modo nunca llega. Tampoco la película ha sido un capricho de actriz desocupada. Por supuesto que seguiré trabajando como actriz. Tengo tres hijos y, desgraciadamente, no me puedo permitir dirigir una película cada nueve años. Pero decididamente, lo que me interesa, me

llena y quiero seguir haciendo es escribir y dirigir películas», contesta rotunda por aquello de evitar suspicacias, sobrentendidos y, por qué no, malos pensamientos.

Rita se podría describir como una película hija de su tiempo. Como 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, como Alcarràs, de Carla Simón, como La Mesías, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, como Creatura, de Elena Martín, o como Las niñas y La maternal, las dos de Pilar Palomero, también Rita pretende ser una relectura de los últimos tiempos desde una perspectiva diferente (no diremos feminista, pero también), desde un punto de vista comprometido que discute la rigidez brutal de lo dado. El hecho incontrovertible de que todas las películas citadas estén protagonizadas por niñas no hace más que añadir evidencia a la evidencia.

«Me cuesta ser más explícita sobre por qué he hecho una película como ésta. En todas las historias que pensé y pienso para llevarlas a la pantalla siempre hay un componente social. Creo que el cine en general tiene que denunciar lo que pasa si se trata de algo injusto. Por supuesto que se trata de entretener, pero hay una responsabilidad que no hay que pasar por alto. Está bien que el cine genere debate o proponga un lugar común de reflexión. No me atrevo a decir que tenga que educar, pero sí conviene tener claro que como sociedad quizá sí que haya ciertas cosas que cambiar... Eso es lo que me interesa del cine». Queda claro.

Rita es una película para ver ligeramente agachado con esa inclinación no tanto condescendiente como cortés con la que los adultos se dirigen a los críos. La mirada que devuelve la película, en cambio, se antoja algo despreocupada, un poco insolente y esencialmente clara. Duele un poco, eso sí, como duelen las heridas que nunca cicatrizan en las rodillas de los niños. Sin duda, un debut interesante y muy prometedor.

LA REVOLUCIÓN DE PATKOP: "EL PÚBLICO VUELVE A PEDIR TINTA FRESCA"

Música. La violinista moldava Patricia Kopatchinskaja visita Santander y San Sebastián con el 'Concierto para violín nº 2' de Bartók y su innovadora receta para renovar el canon

Por Benjamín G. Rosado (Madrid)

ace una década, cuando Patricia Kopatchinskaja (Chisináu, 1977) aún no era muy conocida en España, el público ponía más atención en sus extravagancias con el instrumento que empeño por recordar su nombre. Hoy ya nadie se sorprende de que PatKop (como se la conoce en el gremio) toque descalza al frente de una gran orquesta o tome la palabra durante la tanda de propinas para poner al público al corriente de su último descubrimiento musical. Así es ella, y no se esconde. «Al principio tenía que soportar muchas críticas por ser diferente», confiesa la violinista moldava. «Ahora ocurre todo lo contrario. Las salas de concierto han abierto por fin sus puertas a experiencias rompedoras y a menudo muy alejadas de la tradición»

Kopatchinskaja, vaya por delante, no comulga con el canon («siempre que se entienda como una mera repetición de fórmulas del pasado») y defiende el escenario como un territorio pensado para la

discusión, la curiosidad y la fantasía. «En la época de la Commedia dell' Arte los artistas estaban obligados a reinventarse en cada actuación», asevera la intérprete. «Durante el Barroco, cualquier teatro de ópera que no ofreciera tres estrenos por temporada estaba condenado a la quiebra». Y ofrece un tercer ejemplo: «En la Venecia del settecento no se utilizaban partituras impresas en los conciertos, pues lo que la gente quería escuchar debía estar escrito a mano y en tinta aún fresca. Y eso es lo que vuelve a pedir el público».

Nada aparentemente incompatible con el Concierto para violín nº 2 de Bartók que abordará en sus visitas a San Sebastián (el 17 de agosto) y Santander (día 19) acompañada por el maestro Ivan Fischer y las

huestes de la Orquesta del Festival de Budapest. «Es una combinación perfecta de ocasión, oportunidad, lugar y tiempo», celebra PatKop. «De un lado, el talento insuperable de Fischer y los músicos de una de las mejores formaciones del mundo. Del otro, el público, siempre entusiasta, de la Quincena Musical y el FIS. Y, en el centro, una de las grandes obras maestras del repertorio».

Bartók, de origen judío, trabajó en esta partitura entre 1937 y 1938, en pleno auge del fascismo en Europa y poco antes de exilio voluntario a Estados Unidos. El concierto se estrenó en Ámsterdam apenas unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. «La partitura es una carta de amor a las raíces de su verdadera patria, pero también una llamada a la resistencia en la lucha por la libertad y los derechos humanos». Para la violinista, esas «humillaciones pretéritas», dice parafraseando al compositor alemán Karl Amadeus Hartmann, han dado muestras de una inusitada vigencia. «No hay más que asomarse a las portadas de los periódicos para percatarse de que el germen del fascismo ha vuelto a contaminar nuestra sociedad, lo que nos obliga a mantenernos alerta para detectar su presencia y amonestar el más mínimo gesto de violencia o intolerancia».

### 'COLORES NUNCA VISTOS'

Bartók tenía la intención de escribir una serie de variaciones en un solo movimiento, al estilo del famoso Concierto de Saint-Saëns, pero su amigo y violinista Zoltán Székely (a quien acabaría dedicándole la partitura para que la interpretara por primera vez) lo convenció por carta para que se adhiriera a la estructura del concierto clásico. Consiguió convencerlo, al menos en parte. «Aquí quien manda es la amistad que se profesaron el compositor y el intérprete durante todo el proceso de gestación, y cuyo resultado fue una sorprendente fusión de imaginación y técnica para disfrute del oyente», celebra PatKop. «Hay pasajes absolutamente embriagadores en los que Bartók extrae de las notas colores nunca antes vistos».

A través del cromatismo de indudable influencia dodecafónica del segundo tema (que recuerda no sutilmente al Concierto para violín de Berg), Bartók demostró que se podían utilizar los 12 tonos sin abandonar la senda de la tonalidad. «No quería congraciar a nadie, ni ganarse ningún respeto», sostiene la intérprete moldava. «No creía en la revolución, sino en la evolución estilística a través de una singular asimilación de la música folclórica». Y eso



que algunos pasajes resultan verdaderamente endiablados. «Te obliga a volar muy alto sin perder de vista nunca a la orquesta», confiesa la solista. «Y puesto que cada giro resulta de lo más arriesgado, la mejor forma de pilotar esta obra consiste en... disfrutar del viaje».

La violinista Patricia Kopatchinskaja, durante un ensayo. MARCO BORGGREVE

## PAPEL VERANO | SERIE

### EL 'TOMATAZO' FRENTE AL QUE SE RETRATÓ LA GUARDIA CIVIL CON CRISTIANO RONALDO

¿Esto qué pinta aquí? (V). Icónica como un chupa-chups y colosal como un ninot, la escultura que da la bienvenida a Miajadas se convirtió en un hito del suroeste de la península desde su construcción en 1999

Por **Jose María Robles** (Miajadas, Cáceres) Fotografías de **Sergio Enríquez-Nistal** 

l amarillo de la paella. Y el rojo, por supuestísimo, del tomate. Si la bandera nacional pudiera verse como metáfora comestible de la potencia gastronómica que es España, habría pocas dudas. La referencia al ingrediente-base del gazpacho, el salmorejo o el pa amb tomàquet sería obligatoria. Este país se desayuna, almuerza y cena con la jugosa hortaliza procedente de América. Incluso se baña cleopátricamente en ella para éxtasis del turisteo: 30.000 personas esperan rebozarse en pulpa y zumo dentro de unos días en Buñol.

En Miajadas (Cáceres) sintieron que semejante contribución al buen vivir merecía un reconocimiento. Justo antes del cambio de milenio, el Ayuntamiento y el consorcio Adicomt (Asocicación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Miajadas-Trujillo) reclamaron ideas para poner al tomate donde se merecía: en lo más alto. De ahí que entre todas las propuestas acabara imponiéndose una que situaba a la hortaliza a varios metros del suelo y en toda su gloriosa orondez.

No es un pájaro. No es un avión. Es el *tomatazo* de la A-5.

Camioneros, tiktokers, veraneantes con niños rumbo al Alentejo... Cualquiera que haya conducido por el corazón de Extremadura lo habrá visto sí o sí, porque semejante pieza no pasa precisamente desapercibida: tiene cinco metros y medio de diámetro, cuatro de altura, dos toneladas de peso y está situada sobre un fuste que mide otros 12 metros. Para algunos se trata de la máxima expresión de feísmo escultórico en toda la península, y eso que hablamos de una nación sobrada de rotondas aberrantes. Para otros, en cambio, es un indisimulado motivo de orgullo y casi un símbolo heráldico en la misma tierra donde se rueda La casa del dragón. Para los demás sólo evidencia la mezcla de ingenio y visión turístico-comercial que impulsa los proyectos más singulares de la España interior.

Su instalación en la salida 294 de la autovía del Suroeste no fue una chaladura de alcalde megalóma

no. Vicente Llanos (PSOE) lo vio claro en 1999, considerando que el cultivo y procesamiento del tomate es la base de la economía local. En el municipio operan cuatro grandes fábricas: las de Tomate Solís, Gallina Blanca, Tomcoex y Conesa, que a mediados de mayo sufrió un pequeño incendio. Se puede decir entonces que Miajadas, el quinto municipio más poblado de la provincia con casi 10.000 habitantes, se

promociona con motivo como *capital europea del tomate* en distintas ferias agroalimentarias.

El otro padre del invento, icónico como un chupachups y colosal como un ninot, es el escultor malagueño Miguel Ángel Martín Gallardo. El artista presentó su maqueta en un soporte muy similar al de los típicos monopostes publicitarios. Pero, a diferencia del que

a- costillar, la capa metálica que la

finalmente se puso en pie, era de

único detalle de su proyecto que no

se materializó. El resto sí se llevó a

cabo según sus instrucciones: la

estructura de acero con forma de

color verde y no blanco. Fue el

protege, la inclinación para facilitar la caída del agua de lluvia, la segunda capa fabricada con fibra de vidrio y resina de poliéster, el recubrimiento con pintura tan roja como la manzana de la madrastra de Blancanieves, los sépalos apuntando hacia arriba para darle un mayor realce... Ni siquiera las cigüeñas han podido resistirse a su encanto y algún año han acabado anidando sobre él.

«Prefiero el tomate mil veces antes que la silueta del toro #SimbolismoVegano», escribió hace justo 10 años un fan anónimo, trasladando el duelo en el asfalto al más pantanoso terreno de la guerra cultural. Se cuenta que, más o menos por esa época, la Guardia Civil cazó a Cristiano Ronaldo circulando entre Madrid y Lisboa con exceso de velocidad. Además de la multa, los agentes de la Benemérita se llevaron una foto del futbolista... tomada justo delante del hito de Miajadas.

En realidad quien conducía pasado de revoluciones era un familiar del astro portugués, que viajaba en un Porsche delante del Ferrari en el que iban CR7 y su representante. En cualquier caso, el retrato quedó para la Historia.

Fetichizado como objeto de selfi, el *tomatazo* fue restaurado y

repintado hace tres años, en tiempos de distanciamiento social, cuando se planificó la construcción de un merendero en su entorno.

La superhortaliza cacereña no es la más grande del mundo. Dicho honor le corresponde al tomate gigante de Leamington. Se encuentra en el estado de Ontario (Canadá), cerca de una fábrica de Heinz y mide 6,1 metros de diámetro. En Collinsville (Illinois, EEUU) presumen de tener el bote de ketchup de mayores dimensiones del planeta.

Lo que sí son impresionantes son las cifras que genera el oro rojo extremeño. La Delegación del Gobierno en Extremadura y la DGT coordinan cada año en la región la campaña de transporte del tomate por carretera entre las últimas semana de julio y las primeras de octubre. Está previsto que en el presente ejercicio haya 100.000 desplazamientos entre las fincas y las fábricas y de dos millones de toneladas de tomates *on the road*. Con el *tomatazo* de Miajadas de testigo, claro.

A la derecha, la pieza de Miguel Ángel Martín Gallardo en la salida 294 de la A-5. Abajo, otra escultura tomatera en una fuente de Miajadas.

## CIENCIA PAPEL VERANO



## LAS MANCHAS DE LEOPARDO EN ROCAS DE MARTE, ¿INDICIOS DE VIDA?

Astrofísica. El equipo de la NASA del robot 'Perseverance' sugirió que las estructuras de una roca podrían ser indicios de antigua vida microbiana, pero también pudieron formarse por simples reacciones químicas abióticas

Por Rafael Bachiller

l hallazgo de unas «manchas de leopardo» en una roca marciana ha sido anunciado recientemente como prueba de «posibles bioestructuras» que podrían ser indicios de antigua vida microbiana. Sin embargo, una reflexión más sosegada indica que estas manchas podrían haber sido ocasionadas por simples reacciones químicas en un medio acuoso, sin necesidad de la presencia de vida.

El pasado 25 de julio, el equipo del vehículo robótico *Perseverance* anunció el descubrimiento de unas manchas peculiares en una roca marciana que serían «bioestructuras potenciales». Es decir, sugería que podrían ser indicios de la existencia previa de vida microbiana en el planeta rojo. *Perseverance* lleva tres años y medio recorriendo Marte recogiendo rocas y buscando indicios de vida.

No era la primera vez que se realizaba un anuncio de este estilo. Hace tan solo un año que el equipo de *Perseverance* encontró indicios

de moléculas orgánicas cuyo origen, se especulaba, podría proceder de microbios que alguna vez estuvieron adheridos a unas rocas en un cráter de impacto de 45 km de diámetro cerca del ecuador marciano (el cráter Jezero). Los resultados se publicaron en la prestigiosa revista Nature pero se advirtió que antes de concluir sobre su origen biológico, el equipo tendría que ser capaz de descartar cualquier otra fuente posible de origen no biológico, algo que resultaba imposible a partir de los datos.

Ahora nos encontramos en una situación un tanto similar. Tras un año de aquellos resultados, *Perseverance* se encuentra junto a una roca, de uno por o,6 metros de tamaño, llamada Cheyava Falls. Esta roca está formada por los sedimentos depositados por un río que fluía por esa zona, hace unos 3.500 millones de años, y que desembocaba en el mencionado cráter (que entonces era un lago).

El equipo de investigadores de Perseverance ha estudiado la roca Cheyava Falls con detalle. En ella se encuentran grandes vetas blancas de sulfato de calcio alternando con otras bandas de color rojizo, posiblemente conteniendo hematita (un mineral formado por óxido férrico). En una de estas bandas aparecen pequeñas manchas claras de forma irregular y de tamaños del orden del milímetro que están rodeadas por un contorno oscuro, es decir, son similares a las manchas de la piel de un leopardo.

Tras la detección de estas manchas tan peculiares, decidieron utilizar el taladro de *Perseverance* para perforar en torno a una de ellas creando un agujero de seis centímetros de ancho. Se comprobó así que las manchas de leopardo no son estructuras planas, sino que los bordes oscuros se prolongan también en profundidad, es decir, estas manchas no son solo superficiales, son estructuras tridimensionales.

En algunas rocas terrestres con hematita también se observa este tipo de manchas. Se piensa que la reacción química de la hematita con el agua puede hacer que el mineral de hierro cambie de color,

### En algunas rocas terrestres con hematita, un mineral de hierro, se observa también este tipo de manchas

pasando de rojo a blanquecino. No es, pues, imposible que este tipo de reacciones también se diesen en Marte cuando el agua fluía por ese río que desembocaba en el Jezero. Las reacciones químicas de este estilo pueden liberar hierro y fosfatos, y estos materiales podrían formar los anillos negros que se observan en las ya famosas manchas de leopardo de la roca marciana.

Es cierto que, en la Tierra, la energía liberada por estas reacciones químicas en medio acuoso puede ser una fuente energética importante para microbios y, por eso, este tipo de manchas se suele asociar con la presencia de microorganismos. Pero no es preciso que existan microbios para que se formen estas estructuras en la hematita. Por lo tanto, no se puede descartar en absoluto que las estructuras en forma de marchas de leopardo hayan sido formadas mediante reacciones químicas en un medio acuoso sin la presencia de vida.

Los datos actuales no permiten asociar las manchas de leopardo marcianas con la presencia de vida. Lo que realmente sería deseable sería examinar esa roca con todo el instrumental disponible en los laboratorios terrestres, mucho más moderno, variado y potente que el de *Perseverance*. Por ello, la NASA lleva años diseñando con la Agencia Espacial Europea (ESA) la misión Mars Sample Return (MRS) para traer a la Tierra rocas marcianas.

Rafael Bachiller es director del Observatorio Astronómico Nacional

### AGUA LÍQUIDA DEMASIADO PROFUNDA PARA SER APROVECHADA

Por **T. G.** 

Detalles de las

halladas en la

roca marciana

Chevana Falls

analizada por

'Perseverance'.

NASA/JPL/MSSS/

CALTECH

estructuras

ientras el vehículo robótico de la NASA . Perseverance recoge y analiza muestras de la superficie de Marte, en la Tierra los científicos continúan analizando los datos tomados por otro robot marciano, *InSight*, que se jubiló en 2022 tras cuatro años trabajando en el planeta rojo. Su estudio ha ofrecido otra sorpresa esta semana, pues las mediciones realizadas por esta sonda diseñada para estudiar los martemotos o terremotos marcianos sugieren que el interior de ese planeta alberga agua líquida, y en grandes cantidades.

Esta es la «explicación más probable» que un equipo de geofísicos de la Universidad de California-San Diego (EEUU) ha encontrado para interpretar las señales sísmicas captadas por los instrumentos del robot. Según han explicado en un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), han hallado indicios de lo que creen que es una gran reserva de agua líquida que estaría situada en pequeñas grietas y poros de la roca, en el centro de la corteza marciana, a una profundidad de entre 11,5 y 20 kilómetros

Se trata de la primera vez que se encuentran indicios de la presencia de agua líquida en Marte, pero la mala noticia es que esas profundidades impedirían o harían muy complicado en la práctica aprovecharla, pues incluso en la Tierra, perforar el suelo tantos kilómetros sería todo un reto.

Los científicos emplearon un modelo matemático de física de las rocas, idéntico a los utilizados



Autorretrato del robot 'InSight' en Marte en diciembre de 2018. NASA en la Tierra para cartografiar acuíferos subterráneos y yacimientos petrolíferos, concluyendo que los datos sísmicos de *InSight se* explican mejor por una capa profunda de roca ígnea fracturada saturada de agua líquida.

## PAPEL VERANO | SERIE



## "CUANDO YO ERA NIÑO, DE LAS CASAS SALÍAN CHORROS DE MÚSICA"

Los últimos flamencos (VI). José Antonio Carmona, o Pepe 'Habichuela', nació en una cueva sin luz ni agua donde los hombres tocaban la guitarra y las mujeres bailaban. El próximo octubre cumplirá 80 años

Por **César Suárez**. Fotografía de **Javier Barbancho** 

José Antonio Carmona, Pepe Habichuela, le llaman en su familia «el último mohicano». Con él termina una estirpe, una manera de hacer sonar la guitarra que tiene un aire propio, como el de los Morao en Jerez. Su hijo, Josemi Carmona, aprendió a tocar con él y es un extraordinario guitarrista, pero no es lo mismo, ni tiene que serlo. «No hay explicación, son las pulsaciones», argumenta Pepe. Hace poco, en uno de sus conciertos juntos, dijo emocionado en el escenario: «Aquí estoy con mi hijo. Yo le llevé a él y ahora él me lleva a mí». Qué tendrá en las manos que Josemi le sigue dejando su guitarra para que se la temple antes de grabar. Este hombre menudo y enjuto como un muñeco nervudo, humilde y de corazón hondo como la cueva del Sacromonte donde se crio, cumple 80 años en octubre. Lo celebrará con un libro-disco que el experto José Manuel Gamboa ha escrito sobre su vida y la de su mujer, la bailaora Amparo Bengala,

Pepe sigue activo: «A la orden del día, listo para tocar cuando me llaman". Con ganas de conocer músicos jóvenes, de tomarse un vino y conversar sin prisas, porque «el sofá es la tumba». Sin ir más lejos, el 28 de

con quien se casó a los 17 años.

agosto a las 12 inaugura el Festival Flamenco On Fire desde el balcón del ayuntamiento de Pamplona, la ciudad de su admirado Sabicas.

En la casa cueva sin luz, ni agua, ni baño donde nació, eran siete hermanos. Los hombres tocaban la guitarra y las mujeres bailaban. A su abuelo le llamaban Habichuela el Viejo, unos dicen que en honor al guitarrista Juan Gandulla Habichuela y otros porque todos los días pedía habas para comer. El abuelo acompañaba a la guitarra a su hija, Marina, para ganarse unos duros por las tabernas de Granada. Hay un famoso daguerrotipo turístico de la época en el que ella sostiene la guitarra y él da palmas con solemnidad. Así aprendió el padre de Pepe, que a su vez les enseñó a él y a sus hermanos. Juan, 11 años mayor que Pepe, quiso ser bailaor como su vecino Mario Maya. Con 13 años le llevaron a bailar a una fiesta a Barcelona, donde Antonio El Pescaílla tocaba para Farruco. Cuando vio al bailaor en acción, a Juan se le quitaron las ganas de bailar y le pidió la guitarra a El Pescaílla. El cambio no fue nada mal y se convirtió en uno de los mejores guitarristas de acompañamiento. Con el tiempo, sus hijos Juan El Camborio y Antonio formaron Ketama con Ray Heredia y José Soto Sorderita, animados por Pepe. Más tarde se incorporaría Josemi al grupo.

«Cuando yo era niño, de las casas salían chorros de música», dice. «Sonaban los panderos, las bandurrias, los laúdes. En los sitios donde tocábamos había mucho ruido y había que apretar. Cuando tocas para el baile hace falta mucha pulsión. Nosotros tocábamos con furia los rasgueados. Yo no sé si esto es lo que dicen que tiene distinto el toque de Granada. Paco de Lucía se quedaba asombrado cuando veía a mi hermano Juan rasguear. Era una vida dura, pero los Habichuela éramos como una piña y lo seguimos siendo. Recuerdo que mi padre compró una diligencia antigua, como las de las películas. Echábamos las sartenes y la ropa y nos íbamos a tocar por las terrazas de los

"Recuerdo que mi padre compró una diligencia antigua, como de película, e íbamos a tocar por las terrazas"

"Qué categoría tenía Morente, sabía muchísimo de cante, yo le he escuchado cantar 20 granaínas diferentes..."

José Antonio Carmona, posando en su domicilio junto

a su guitarra.

hoteles desde Granada a Lanjarón. Trabajé en un horno de pan y luego de aprendiz con un tío mío haciendo taracea, que es un arte muy difícil, hasta que dije: 'Papa, enséñame a tocar la guitarra'. Con 12 años ya estaba tocando en el Sacromonte. Tocaba lo que me salía de dentro, me fijaba en los demás. Así se aprende. Mi padre y mi hermano Juan volvían de madrugada de trabajar y seguían tocando a oscuras. Yo les escuchaba. Venían mis tíos de dar serenatas, sacaban una botella de aguardiente y unos pestiños y seguían la fiesta. Esa es la escuela que yo he vivido, hasta que Juan me llamó para que fuera a Madrid».

Juan se iba a la Feria Mundial de Nueva York de 1964 con una tropa flamenca y requirió a su hermano para que le sustituyera en el tablao Torres Bermejas. Pepe apenas tenía 18 años. Se presentó en la estación de Atocha con una bolsa con un traje, unos zapatos y una tortilla que su madre le había hecho para el viaje. Ni para una maleta tenían. «¡Lo que era Madrid en aquella época! En Torres Bermejas estaba La Paquera de Jerez, aún no había llegado Camarón. Me ponía la ropa de Juan, que me estaba grande, y salía arremangado. Había mucha afición. Nos juntábamos en los tablaos y hasta el amanecer...».

Y entonces se produjo uno de esos encuentros siderales: Pepe Habichuela conoció a Enrique Morente. Manolo Sanlúcar, que por entonces acompañaba a Morente, hizo de «mediador». Empezaron a tocar en sitios hasta entonces ajenos al flamenco, en colegios mayores y universidades, en teatros pequeños. «Morente me dijo: 'Deja el tablao, que vamos a hacer cosas juntos'. Era arriesgado, porque había que ganarse la vida. Mi padre me echó la bronca, pero mi mujer, Amparo, me dijo: 'Vete con Enrique'. ¡Qué categoría tenía Morente! Sabía muchísimo de cante. Yo le he escuchado cantar 20 granaínas diferentes. Una vez alguien del público le pidió que cantara una malagueña y estuvo tres horas por malagueñas». Grabaron dos discos imprescindibles en el mismo año, 1977, el experimental Despegando y el clásico Homenaje a Don Antonio Chacón, con los que Morente dejó clara su filosofía: «Hay que ir siempre un paso para adelante y dos para atrás». Estuvieron juntos 30 años, dando recitales que son inolvidables para muchos aficionados. Animado por Mario Pacheco, creador de la discográfica Nuevos Medios, Pepe se atrevió por fin a componer sus propios discos. El primero de ellos, A Mandeli, dedicado a su abuelo, es fundamental. «Me puedo morir tranquilo con todo lo que he hecho, pero seguiré tocando mientras Dios quiera. La vida es now or never», dice.

**César Suárez** es autor del libro *El enigma Paco de Lucía* (Lumen).

## SALUD PAPEL VERANO



## EL BOTELLÓN DAÑA LA MEMORIA Y EL APRENDIZAJE EN LOS ADOLESCENTES

Hábitos nocivos. El consumo en 'atracón' o 'binge drink' que practican en España casi un tercio de los jóvenes deja una huella irreversible en sus neuronas, más expuestas al desarrollo de demencias precoces

Por Raquel Serrano

l 30% de los menores de 12 y 13 años reconoce haber tomado alcohol al menos una vez en el último año. Más preocupante es que el 28,2% de los estudiantes entre 14 y 18 años reconoce haber realizado un consumo en atracón o binge drink: beber cinco o más copas, vasos o cañas de alcohol en menos de dos horas. Toda esta ingesta se enmarca en el habitual botellón.

Un grupo de investigadores españoles ha descrito por primera vez una alteración fundamental que genera el alcohol en el cerebro adolescente. En concreto, el consumo intermitente asociado al botellón produce un marcado descenso de las redes perineuronales en el hipocampo, un área cerebral fundamental en procesos de memoria y aprendizaje.

El grupo de Neurofarmacología de las Adicciones y los Trastornos Degenerativos (Neurofan) de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, que dirige el profesor Gonzalo Herradón, en colaboración con investigadores de la Universidad Miguel Hernández, en Elche, han sido los responsables de este hallazgo publicado en Neuropharmacology. La investigación reúne las evidencias que llevaron a demostrar, en modelo animal. «Sin la matriz que envuelve a las neuronas, pueden ser más vulnerables a los efectos neurotóxicos del alcohol. Esto sería la causa de la gran pérdida de neuronas inmaduras en el hinocampo

en el hipocampo
adolescente tras
grandes consumos y se
relaciona con
problemas cognitivos a
corto y largo plazo, y un
aumento del riesgo de sufrir
demencia u otras enfermedades
neurodegenerativas de forma
precoz», expone Herradón.

Los principales efectos neurotóxicos ocurren sobre los progenitores neuronales que se hallan en determinados nichos en el cerebro, en espera de diferenciarse a neuronas cuando sea necesario. Esto forma parte del mecanismo de defensa cerebral ante procesos fisiológicos, como el envejecimiento, o patológicos, como trauma, isquemia o exposición a toxinas, entre otros. Un nicho importante de estas células es el hipocampo, área muy importante en los procesos de memoria y aprendizaje.

«El alcohol provoca un descenso muy marcado de estos progenitores neuronales en el hipocampo, lo cual contribuiría a los problemas cognitivos a largo plazo que se observan tras la ingesta de alcohol durante la adolescencia. No olvidemos que el consumo de alcohol es ya, en adultos, la primera causa prevenible de deterioro cognitivo y demencias, por lo que es razonable pensar que todo esto se acelerará cuando el consumo se es en una etapa cerebral vulnerable como la adolescencia», detalla.

En cuanto a las edades de comienzo y cantidades ingeridas que se consideran más peligrosas, el especialista es tajante: «Cuanto más joven, va a provocar mayores efectos neurotóxicos en el cerebro hasta que se termine el desarrollo completo entre los 21 y 24 años».

Lo mismo ocurre con la

### "Cuanto más joven, más efectos neurotóxicos, hasta el desarrollo completo del cerebro a los 24 años"

cantidad: el daño será
proporcional a ella y a los niveles
de alcohol en sangre alcanzados.
«Un episodio de atracón se define
como cinco unidades en ellos y
cuatro en ellas en el intervalo de
dos horas. La unidad es en torno a
100 ml de vino o 250-300 ml de

Unos jóvenes de fiesta realizan botellón en la celebración de la feria de Málaga.

CARLOS DÍAZ

### PAPEL DE LAS VACUNAS

### INMUNIDAD HÍBRIDA CONTRA LA VIRUELA DEL MONO

Por **P. Pérez** 

as vacunas de nuevo están en el centro del control de la emergencia sanitaria de salud pública mundial declarada por la OMS.

Mientras se pide que establezcan los mecanismos necesarios para que lleguen a los países africanos con menos recursos y más necesidad, cabe recordar los trabajo que se han realizado para conocer su efecto protector.

A través de un trabajo, publicado en *Cell Host & Microbe*, los científicos estudiaron la sensibilidad del mpox a los anticuerpos neutralizantes (las defensas encargadas de repeler a los patógenos) generados después de la infección con el virus y/o la vacunación con Imvanex, desarrollada por el laboratorio danés. Esta vacuna se ha utilizado como profilaxis pre y post exposición en poblaciones de alto riesgo, pero su eficacia aún no está bien caracterizada.

Los científicos y médicos del Instituto Pasteur, del CNRS, del Inserm, del VRI y de la Red de Hospitales Públicos de París (AP-HP) estudiaron 470 sueros de individuos vacunados o infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana mpox para buscar los mecanismos implicados y determinar la protección contra la infección o la gravedad de la enfermedad.

Uno de los datos llamativos fue que el nivel más alto de anticuerpos se encontró en individuos nacidos antes de 1980 (que, por lo tanto, habían sido vacunados contra la viruela), ya sea después de la infección o después de la administración de Imvanex. Esto subraya el impacto de la vacunación histórica en las respuestas inmunitarias a la infección o al pinchazo. Al tiempo, esto sugiere que se generó una especie de inmunidad híbrida en individuos infectados que fueron vacunados en la infancia.

El número de infecciones por mpox ha aumentado



Viales de la Imvanex, de Babarian Nordic. T. FALLON/AFP

constantemente desde que se interrumpió la vacunación masiva contra la viruela en la década de 1980. «Los ensayos de neutralización desarrollados en el marco de esta investigación pueden ayudar a definir correlatos de protección contra la infección o la gravedad de la enfermedad», ha comentado en un resumen de la publicación Olivier Schwartz, jefe de la Unidad de Virus e Inmunidad del Instituto Pasteur y último autor del estudio.

«Los ensayos también pueden utilizarse para realizar encuestas epidemiológicas, evaluar la duración de la protección conferida por una infección previa o por vacunas autorizadas y candidatas, y analizar el uso de una intervención inmunoterapéutica. Son herramientas útiles para comprender los mecanismos de multiplicación del virus», remacha

## PAPEL VERANO | SERIE

## GEORGE MICHAEL: EL 'OUTING' MÁS INFAME DEL MUNDO PARA EL ÍDOLO DE LAS ADOLESCENTES

Master Sex (V). Georgios Kyriacos Panayiotou descubrió el sexo prematuramente, hizo que miles de mujeres se derritieran por él y creció con un secreto que saltó por los aires tarde y mal, ante el mundo entero

Por Darío Prieto. Fotografía de Michael Putland

eseo tu sexo». Aquella frase, repetida por un hombre rebosante de virilidad y de pelo en pecho, erotizó a promociones enteras de institutos de secundaria en todo el mundo. Las chicas forraban las carpetas con el que fuera cantante de Wham!, que en un breve lapso de tiempo había pasado de cantar nostálgico y abrigado en amorosos jerseys el Last Christmas a convertirse en una bomba lúbrica y humedecedora.

Pero Georgios Kyriacos Panayiotou, Yog, no era lo que la industria se había empeñado en vender. Más allá del pecholobo, de su bello rostro dórico y del pendientito bamboleante en su oreja, había una voz sobresaliente, un compositor dotadísimo y un productor minucioso. También un ser humano que trataba de encontrar su identidad sexual en un momento en el que las estrellas no podían mostrarse tal y como eran. Su muerte, acaecida en el fatídico año de 2016 (en el que la humanidad también dijo adiós a David Bowie, Prince y Leonard Cohen), fue el final de una carrera en la que la tragedia y la alegría de vivir se fusionaron de forma bella y única.

«Fui un gran masturbador», confesaría Yog muchos años más tarde, en declaraciones recogidas por su biógrafo Robert Steele en su biografía *Careless whispers*, publicada en español el pasado mes de noviembre, con traducción de Tito Pintado. «Un masturbador muy, muy temprano», añadiría el cantante, cifrando el comienzo de su afición por el vicio de Onán en torno a los seis o siete años.

Aquel joven, hijo de un inmigrante grecochipriota y una bailarina inglesa, tenía ya el fuego en el cuerpo. Luego, la explosión hormonal lo convirtió en un adolescente hirsuto, de pobladísima barba y cejijunto, lo cual no ayudó en sus relaciones con las chicas. Cuando terminó de desarrollarse, las cosas empezaron a acelerarse. Durante la escuela intermedia conoció a Andrew Ridgeley, con quien formó primero un grupo de ska, The Executive, que luego evolucionó hasta convertirse en el dúo Wham!. Paradigma del éxito meteórico en la década de los 80, Wham! vendió millones de discos y, gracias al impulso del mánager Simon Napier-Bell, se convirtió en la primera formación occidental con gancho comercial en actuar en China, en 1985.

La celebridad granjeó a Michael, convertido en un icono sexual, la adoración de las mujeres, que le abrían la puerta de sus vientres sin problema. Sin embargo, había algo dentro de él-menciona Steele en su libro- que no se ajustaba a la imagen destinada a las fans que se había creado en torno a él. La periodista Fiona Russell Powell lo recuerda así: «Fat Tony DJ solía pinchar en el Wag Club, y se ponía delante del micrófono y hacía todos esos comentarios maliciosos y exagerados sobre la sexualidad de George. Lo mismo hacía Boy George, y la razón era que todo el mundo sabía que George Michael era gay, pero él lo ocultaba. Mucha gente de la industria musical lo sabía también, pero todo se mantuvo en silencio porque él era el que traía el dinero».

Todo cambió en 1991. Tras un concierto en el festival Rock in Rio, conoció a su primer novio, Anselmo Feleppa, la primera persona que se podría considerar su pareja. «Todavía no estaba preparado para mostrar mi yo verdadero», evocaría sobre aquella época de conocimiento del amor. «Una vez que asocias tu sexualidad a algo que te hace feliz v sentirte orgulloso, es fácil aceptarlo». Sin embargo, la felicidad duró poco: Anselmo estaba enfermo de sida y terminó muriendo en 1993. El duelo se entremezcló con un enfrentamien



to con su discográfica, Sony, a la que denunció en busca de su carta de libertad. George terminó perdiendo en los tribunales. El chico bonito de la música de los 90 comenzó a ser una figura incómoda para quienes lo habían apoyado y catapultado.

Estaba también su posición ambigua respecto a su orientación sexual. En una entrevista con Chris Evans para la BBC, en diciembre de 1996, comentó lo siguiente: «Creo que una de las cosas que resulta tan difícil de aceptar en el mundo moderno es que la sexualidad es algo muy, muy difuso. Conozco a muchísimas personas que pensaba que eran de una

George Michael (1963-2016), retratado en 1985, en los años de más éxito de Wham!

Pronto hubo un revuelo malicioso, mil bromas basadas en el secreto que no se podía revelar por el dinero en juego

Después de su detención, Yog se burló con una canción y un vídeo, 'Outside', que parodiaba a los policías y a sí mismo

orientación sexual, pero resultaron ser de la otra, o a veces de la otra. Todo lo que sé es que nunca, nunca he considerado mi sexualidad (ni la de nadie) como una cuestión moral de ningún tipo, salvo cuando se trata de algún tipo de sexualidad retorcida que involucra a personas que no dan su consentimiento».

Y aún más: «Si alguien me mira y dice: 'Creo que es gay', y luego la semana siguiente hago una declaración diciendo: 'Soy gay', ese tipo se siente un poco más seguro del hecho de que sabía que ésa era mi sexualidad».

Sin embargo, George permaneció en el armario hasta el infausto 7 de abril de 1998. Ese día, un agente encubierto detuvo al cantante por «participar en actos lascivos», al picar el señuelo de una operación contra el cruising en los baños del Will Rogers Memorial Park, en Beverly Hills. Para entonces, la orientación de Michael ya no era un secreto para nadie (igual que sus problemas con las drogas), pero el hecho causó un revuelo importante, acrecentado por la venganza de Yog en forma de canción. Outside se publicó en octubre de 1998, acompañada de un divertidísimo vídeo en el que George Michael se reía de la operación policial y de sí mismo. Sacado del armario por las malas, el antaño conquistador del corazón de las jovencitas pudo vivir el resto de sus vidas como plácido icono LGTBI+.

## TOROS PAPEL VERANO

mirando al tendido incluido-, se

santacoloma aminoró y devino en

bueno, incluso había que esperarlo

apretó en el quite. Después el

un tempo. Cosa que el joven

molinete ingenuo y apurado.

ese aire frágil que envuelve su finura, hizo lo preciso con la muleta,

encajadito y largo el muletazo. Pero

con la espada parece tener reciente

miento: no matarás. Repitió encas-

quillamiento ante un novillo de La

Quinta tan gacho como una bicicle-

afianzado. Román ahora quitó por

caleserinas en lugar de por chicueli-

nas como antes. Y le puso expresión

ta de carreras y suavón, una vez

y chispa al inicio de faena. Lo

el último de Cuvillo traía una

calidad especial, la finura en los

nario. Manuel Román, que es de

cabos y en sus hechuras. Extraordi-

Córdoba, tampoco lo mató. Este es

demás fue monocorde, lineal y poco reunido. De todos los novillos,

la catequesis y el quinto manda-

con las orejas puestas

prodigio supo interpretar. Algún

Notable epílogo, y otro patinazo

con la espada. Tabarrito se arrastró

Al primero de Juli le faltó decir «aquí un amigo». Altón y recogidísimo de cara como un caracol, de contado poder y derretida bondad. Había que llegarle con los vuelos al hocico y desde ahí arrancaba como un carretón, tan humillado y seguidito hasta el final. Con su estilo. Manuel Román, que había soltado los brazos con el capote, en



## **PELIGROSO REGRESO AL FUTURO CON ELJULIYLOS** NIÑOS PRODIGIO

Feria de Begoña. Marco Pérez corta la única oreja entre seis novillos a modo de El Freixo, La Quinta y Núñez del Cuvillo en una tarde desafortunadísima con las espadas; Manuel Román tiene un problema mayúsculo

Por Zabala de la Serna

l pasado y el futuro se estrecharon la mano en el escenario del presente. Hace un año exacto (16-08-2023), Julián López El Juli firmaba una tarde histórica en solitario cuando ya se sabía de su adiós. Aquella huella histórica, compendio de la tauromaquia -¿o habría que escribir tauromaquias?de toda una vida, se saldó con 8 orejas, un rabo y del indulto de Caritativo, de Garcigrande, un hito en la centenaria plaza de El Bibio. Desde ayer una placa recuerda en sus paredes el suceso, desvelada la leyenda ayer por el propio Juli, en presencia de la alcaldesa Carmen Moriyón. Un cruce de elogios, unas palabras de agradecimiento, una nostalgia cierta con Carlos Zúñiga como padrino de ceremonias. De la recuperación de la feria de Begoña queda ya esta placa como sello, del trabajo bien hecho, de la apuesta de una figura

máxima, de la palabra inquebrantable de una política íntegra.

A la alcaldesa de la libertad y los toros, o viceversa, le entregaron el Tranvía 43 en la Peña Cocheras que preside Aquilino Tuyas, en un acto de justicia, íntimo y emotivo. Frente al mar flotaron las palabras de Carmen, una mujer de suave voz y formidable musculatura ética, un dique contra la cultura de la cancelación. Por eso, por ella, por la afición que ahora la encumbra, volvió la feria de Begoña. Que como señaló «no es un acontecimiento que vaya a ser, es un acontecimiento que se espera».

Y así fuimos guiados por los rieles de la historia hasta una tarde donde todo confluía: el pasado y el futuro queriéndose estrechar la mano en el escenario del presente de Gijón. El Juli como ganadero de El Freixo y Manuel Román y Marco Pérez, dos novilleros de cuerpo infantil, prometedores niños prodigio. Lidiaban también La Quinta y Núñez del Cuvillo. Los seis utreros venían a modo. Así se las ponían a Felipe II. Detrás de la fachada amable, hubo un fondo amable también. Pero no pasó mucho en los tres primeros novillos -y luego tampoco y embistieron más-digamos que por las espadas, tirando de amabilidad también. Fue precisamente por un volapié contundente cuando pasado el ecuador de la tarde Marco Pérez arrancó la primera oreja, y paradójicamente - abusando de adverbiosante el novillo con el hierro de El Freixo que exigió más, con un punto de geniecito. Habita en Marco una IBM de resortes, recurtambién-y una fibra cierta. Y creo que un valor cimentado en serio. Ármó una faena inteligente para hacerse con el mando de la situación con un animal que, al final, respondió agradecido. No había transmitido apenas nada con un utrero de Núñez del Cuvillo redon-Embestía rebrincadito y, después

sos técnicos -ratonerías de resabio do, con su carita de cruasán, limitado de entereza pero no de nobleza.

un problema tremendo que esconde, o enseña, uno mayúsculo, más allá de que no sepa hacer la suerte. Durante la faena lo planteó todo siempre por fuera. Aviador ya planeaba lo suyo. El muletazo es largo pero no se ajusta. Labor extensa otra vez. Un nuevo aviso, de un bravo inicio de rodillas, la otra debacle con los aceros, otro



El Juli desvela su placa, ayer, ante Carmen Moriyón y Carlos Zúniga. C.T..

### El maestro y la alcaldesa de Gijón se cruzaron elogios mutuos en el homenaje por la histórica tarde de 2023

cosa se difuminó entre muchos pases. MP se liberó y desató con el último de La Quinta, tan fino y bravito, tan vivo. Derribó con estrépito en el caballo y arreó lo suyo. El salmantino, que había saludado a pies juntos -remate

silencio. Una ruina.

Y en este juego de pasado y futuro estrechándose la mano, o de un peligroso regreso al futuro, entre niños prodigios y recuerdos, pongan a aquel Juli de 15 años con estos seis novillos a modo. En fin.

Natural de Marco Pérez al novillo de El Juli al que cortó la única oreja de la tarde. EMILIO MÉNDEZ / CIRCUITOS **TAURINOS** 

### **EL FREIXO-**LA QUINTA-CUVILLO / **Manuel Román** y Marco Pérez

PLAZA DE EL BI BIO. Viernes, 16 de agosto de 2024. Segunda de feria. Novillos de El Freixo (1º y 4º); Núñez del Cuvillo (2° y 5°); La Quinta (3° y 6°); de amable presentación y buenos en conjunto: destacaron el 5º por su calidad y el bravito  $6^{\circ}$ .

### MANUEL ROMÁN, TA. Pinchazo, estocada y dos des-cabellos (silencio). En el tercero, dos pinchazos. uno hondo y tres descabellos. Aviso (silencio). En

el quinto, cuatro

pinchazos y cinco

descabellos, Avi-

so (silencio).

MARCO PÉREZ, DE CELESTE Y ORO. Media estocada v tres descabellos (silencio). En el cuarto, estocada (oreja). En el sexto, tres pinchazos y estoca-da. Aviso (ovación de despedida).

### PAPEL VERANO | ZEN

## NHOA, DEL CASETE EN LA CALLE A BAILAR CON ROSALÍA EN SUS GIRAS Y PONER EN FORMA A BARCELONA

Vida sana. A Ainhoa Urrestilla, Noah, le llamaron la atención en su primer casting por llevar las medias rotas. Ahora, dice, "en su barrio, Ciudad Meridiana, flipan al verla junto a grandes estrellas en videoclips"

Por Cristina Galafate

ar dos palmadas con el reverso de las manos en el famoso *tra tra* y, sobre todo, hacerlo al lado de Rosalía, no es cualquier cosa. La canción Malamente no sólo cambió la vida de una catalana. «Todo el mundo flipa al verte ahí porque vengo de uno de los barrios más pobres de Barcelona». Ainhoa Urrestilla (Barcelona, 8 de noviembre de 1991), conocida artísticamente como Nhoa, confiesa que entonces no sabía nada sobre esa intérprete de uñas kilométricas que hoy tiene millones de fans.

«No era archiconocida como ahora. Además, como bailarina, haces *casting* sin parar, muchas veces no sabes ni para qué o quién son las *coreos* y ante personajes así firmas mil papeles en contratos de confidencialidad para no poder contar nada», detalla, manteniendo el misterio.

Desde que apenas era una niña tuvo claro que lo suyo era el movimiento. «A los 16 años daba clases de psicomotricidad y, con ese dinero, me pagaba la escuela de baile». Criada en Ciudad Meridiana, pasaba las tardes con un casete montando el *show* en la calle. «Siempre iba con la minicadena a cuestas». Su madre le dijo que estupendo como *hobby*, pero que estudiara. «Sí le gustaba que bailara... si me buscaba la vida».

A los 17 participó en su primer casting. «Me llamaron la atención por llevar las medias rotas», sonríe. Era una prueba muy pequeña y no resultó seleccionada. Pero ella no se rindió, porque nadie te va a venir a buscar a casa con un contrato bajo el brazo. «Joan Gràcia, actor, director, productor y guionista, me vio y, más adelante, me contactó y empecé a hacer bolos».

Así, trabajando duro, se metió en una rueda donde se repite si trabajas bien. «En mi época no había escaparates cazatalentos como Instagram». Eso sí, recalca que ha sido y sigue siendo un mundo muy inestable. «Me acostumbré a que la primera pregunta al decir que bailo fuera: «Ya, pero, ¿de qué trabajas?».

Por eso, no quiso decepcionar a su familia y fue a la Universidad a cursar Administración y Dirección de Empresas (ADE). Y también se fue al extranjero a estudiar. «Me metieron mucho miedo con eso de que del baile no se podía vivir y llegué a trabajar de todo, especialmente de camarera. No me arrepiento, aunque pienso que ese tiempo podía haberlo empleado en formarme mucho más como bailarina».

El tiempo le dio la razón al formar parte de ocho bailarinas perfectamente sincronizadas que pronto fueron conocidas como Las 8 Rosas. Elena Marín, Alicia Aroca, María Ríos, Paulina Alcaina, Natalia Palomares, Luisina Sánchez, Beatriz Ortiz y nuestra protagonista, Ainhoa Urrestilla, acompañaron a Rosalía como una de las voces más influyentes del flamenco en El Mal Querer Tour, contribuyendo con su danza a un éxito incontestable. «Nos encerramos en la barcelonesa Fabra i Coats para ensayar junto a la coreógrafa Charm La'Donna todos los pasos del espectáculo».

Fue una experiencia increíble, describe. «Todo es muy intenso y necesitas mucha autodisciplina». Su madre ya podía estar orgullosa de su cabezonería. «Hasta los veintitantos no pude dedicarme a la danza a tiempo completo, sin compaginarlo con más actividades», recuerda.

Y de una faceta muy artística, protagonizando anuncios, cortos o vídeos experimentales a enfocarse en el *fitness*. Nhoa dice tímidamente que nunca había ido al gimnasio, pero cualquiera lo diría, a juzgar por su energética intensidad dando clases. Lidera un equipo de bailarines en Lapso Studios, una empresa fundada en



2021 en Barcelona por Eugenia Llopart y Javi Herrarte, que busca revolucionar el ejercicio físico a través del *indoor cycling* y el Barre, la disciplina de moda en España, que se inspira en la danza clásica y el Pilates.

«Me contactaron en la pandemia, estaba parada y pensé en probar. Con sinceridad, el primer día lo vi una americanada y llegué llorando a casa. No sé por qué volví y me enganché muy rápido, porque llevar al límite al cuerpo y centrarte sólo en el presente es súper adictivo».

Se trata de un espacio oscuro, para que cada uno puede centrarse en sí mismo, y dejarse llevar por el movimiento a través de música potente y ejercicios al ritmo del *beat*. «Nuestro objetivo es diseñar una experiencia especializada, sin incurrir en cuotas. Queremos ser el primer *no gym* que viva de la pasión y las ganas de la gente que asiste». Cuenta que algunas alumnas han hecho clic tras sus sesiones. «Aun-

La bailarina

Ainhoa

Urrestilla,

entrenadora

de Lapso Barre,

en Barcelona.

"A los 16 años daba clases de psicomotrocidad y, con el dinero que ganaba, pagaba las clases de baile"

"El mejor piropo que recibo es el de mis alumnas, cuando me dicen que les duele el glúteo por las agujetas" que parezca hipócrita, porque todos queremos adelgazar, ese es su último objetivo. Al final es la mejor hora de su día».

Ubicado en el local contiguo al centro de la calle Diagonal 606, en el número 604, por allí pasan más de 300 personas que buscan exprimir al máximo ese paréntesis en su día a día. Cuando piensan que no pueden más, ahí está Nhoa alentándoles a dejarse el alma. De hecho, hay gente que la busca y acude todos los días, tenga el horario que tenga. «Aunque les duela mucho el glúteo por las agujetas. Realmente es el mejor piropo que me pueden decir».

Una alumna que se mudó a otro país hasta le escribió unas líneas. «Te das cuenta de que puedes tocar a la gente. Están en las mejores manos, porque tenemos una formación muy específica sobre cómo tienen que colocar

sus rodillas, estirar la pierna, estabilizar su centro o respirar. Tenemos plena conciencia del cuerpo pero también emocional».

Como bailarina nunca te consideran deportista, protesta, pero tienes que tener unos cuádriceps fuertes para, por ejemplo, poder trabajar los saltos. «Quizá llegas por objetivos más estéticos o superficiales, te quieres ver físicamente bien, pero te vas dando cuenta de que es la mejor terapia», reflexiona. De hecho, se siente más especial como instructora que cuando realiza trabajos de bailarina. El último, en el vídeoclip Illusion, el nuevo sencillo de la súper estrella Dua Lipa, grabado en nada más y nada menos que en la Sagrada Familia, las calles del Barrio Gótico e incluso algunas de las azoteas más exclusivas de la Ciudad Condal de fondo.

Guerrera a la par que elegante, Nhoa ha cambiado su casete por el Spotify. Sigue a todo volumen. Y ahora el *tra tra* le sirve para rodar a tope. «No me puedo quejar. Soy muy feliz con mi segunda vida profesional».

## EL CORREO DE BURGOS 4



## Una decena de calles copa más de la mitad de las infracciones de la zona azul

Las avenidas Reves Católicos, del Cid y de la Paz son las tres vías que encabezan el listado de las multas de la ORA • Este año se contabilizan 9.685 sanciones en un total de 61 calles reguladas

### Burgos se vende en la Vuelta a España con el Picón Blanco y su despensa

Los mejores caldos de bodegas de las DO Arlanza y Ribera del Duero regarán este año la Vuelta Ciclista a España. Acompañarán, como saben, tapas elaboradas a modo de muestrario de la gastronomía de la provincia de Burgos. Página 5

### Clarios deriva a Burgos parte de la producción de baterías de Hannover

Página 4

Las multas de la zona azul, vinculadas a la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA), van por barrios. Así, hay una decena de calles que acumulan la mitad de las infracciones que se han impuesto en lo que va de año 2024 y la otra mitad se reparte entre otro medio centenar de vías burgalesas sometidas a esta regulación para estacionar. Según los datos facilitados por el área municipal de Tesorería y Recaudación, este ejercicio (con datos actualizados hasta el 9 de agosto) se han comunicado a los infractores 9.685 sanciones, el 54% de ellas, 5.237, se corresponden con 10 de las 61 calles con zona azul o naranja. De acuerdo a esta cifra de infracciones al Ayuntamiento de Burgos le hubiera correspondido recaudar hasta 564.048 euros, pero de acuerdo a las bonificaciones establecidas, lo que se conoce comúnmente como pronto pago, se han ingresado 365.418 euros. El importebonificado año ha sido de 198.630 euros. La vía que ostenta por ahora el récord de multas es la avenida Reyes Católicos, con 1.320 infracciones. Pág. 3

## Compartir territorio es compartir compromiso Más de 115 años de

### DEPORTES / ARRANCA LA LIGA DE SEGUNDA PARA LOS BURGALESES



Reina festeja con sus compañeros el gol que anotó en la primera parte, el único del partido. LALIGA

## Valiosa victoria del CD Mirandés contra el Córdoba CF en Anduva

Un gol de Reina en el minuto 25 otorga tres preciados puntos para los rojillos (1-0) junto a las acertadas paradas del portero Raúl Fernández

Dos héroes en el primer partido de liga en Anduva en el reencuentro del CD Mirandés con la liga de Segunda, precisamente contra un ri-

val que regresaba a la categoría. Temía el entrenador del conjunto rojillo la víspera que la inercia del Córdoba CF como recién ascendido pudiera impedir que repitiesen el buen comienzo de la temporada pasada y se llevasen los tres puntos en el estreno. Y no le faltó razón, pero el gol de Reina en el 25' y la labor de Raúl obraron su magia.

## El Burgos se estrena contra el Cartagena mirando de reojo al mercado de fichajes

«Es una realidad que todavía faltan jugadores» admite Bolo, pero «nunca va a ser una excusa»

Convencido y confiado en la labor de la dirección deportiva para completar un equipo con significativas carencias, el entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, prefiere resaltar el trabajo de pretemporada de los jugadores con los que cuenta para

insuflar aliento a las esperanzas de la afición de que el conjunto blanquinegro empiece la liga dando alegrías. «Tenemos muchas ganas de volver a vernos con nuestra afición y sobre todo de que al final del partido estén orgullosos de los que han visto en el campo», anticipa. Pág. 14

### **PROVINCIA**



Las fiestas de Roa afrontan la recta final con un gran susto en el encierro Pág.7

## **OPINIÓN**

TENER UN pueblo a donde ir cuando llegan fechas señaladas como este puente donde se celebran fiestas en más de media España es una ventaja. He comprobado que hay gente que le pasaba lo mismo que a mí cuando en el colegio escuchaba a casi todos los chavales hablar de sus vacaciones en el pueblo, sus fines de semana. Me se sentía un poco huérfano, por no tener pueblo. Eso sí, estuve 'adoptado' veranos en alguno que otro, La acogida era buena y así gané la experiencia de participar en una fiesta de una localidad pequeña y otras muchas cosas propias del mundo rural, que brinda grandes oportunidades de aventuras en la infancia. Una vez más, esta última fiesta de la Asunción de la Virgen los pueblos recuperaron su pasado poblacional. Pasé por un pueblo soriano de complicado acceso que en invierno es difícil encontrarse a gente por la calle y el jueves estaba lleno de vida, con muchos chavales participando



LA SOLANA FÉLIX VILLALBA

### La ilusión de la vida rural

en una barbacoa primero en las afueras del pueblo y en una chocolatada por la tarde en el centro del pueblo. Hace ya más de 50 años que los pueblos experimentan una transformación en las vacaciones por los que retornan en verano. Desde entonces, muchos pueblos están mejor, más cuidados, pero

paradójicamente más vacíos en invierno. Está bien ese retorno estival y ojalá dure mucho tiempo, pero es una lástima que sea tan difícil que se produzca alguna recuperación de la actividad menos estacional. Hay pequeñas excepciones, claro, pero en general cuesta muchísimo. Cuando alguien tiene una idea para emprender en el mundo rural, desde el propio lugar o retornando desde la ciudad, se encuentra siempre con grandes dificultades Una de ellas es que es fácil morir de éxito. El martes visitaba un pueblo de Soria el gerente del Ecyl, Jesús Blanco, y calificaba la situación del empleo en Soria de envidiable. Tiene razón, porque el paro sigue cayendo y cada vez se aproxima más al pleno empleo técnico. Así que las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores. Pues imaginen qué pasa si el puesto de trabajo es en el campo. Un emprendedor rural, con un negocio que ha arrancado viento en popa, reconocía que su principal problema es encontrar gente que recoja los frutos que el campo le está aportando de forma generosa y creciente. Solo puede mirar hacia los extranjeros y también escasean si el empleo está en el campo. Los que más le llegan ofreciéndose para el trabajo son los que no puede contratar, porque no tienen papeles, porque deben esperar tres años para el arraigo y poder trabajar legalmente. Así que sí se puede morir de éxito si no hay quien recoja lo que el campo da. Claro, eso a una gran empresa no le pasa, porque consigue traer temporeros de dónde sea, porque tiene capacidad para ello y hay ejemplos de grandes plantaciones de manzanas o de lechugas en Soria cuyas empresas gestionan adecuadamente el empleo de temporada. Pero un emprendedor de un pueblo perdido de Soria lo tiene mucho más crudo para conseguir cinco empleados que estás grandes compañías para contratar a doscientos. Al menos queda el verano con la ilusión de una gran vida rural.

## Un mercado del alquiler cada vez más tensionado en Castilla y León

ES CIERTO, y justo es remarcarlo, que está muy por debajo del conjunto del país y del resto de comunidades autónomas, pero no lo es menos que, cada vez más, Castilla y León ve como se tensiona el mercado del alquiler. Y lo hace por dos vías, por la subida del precio y por la oferta en el mercado del alquiler. De nuevo, debe remarcarse que siempre muy por debajo de las tensiones que se viven en otros territorios, lo que no significa que no deba estarse alerta ante la deriva que está tomando el mercado del alquiler en la Comunidad.

Los datos resultan evidentes, y en ellos se observa cómo el alquiler viaja por unos derroteros que en nada favorecen y fomentan el mismo, como esa alternativa real a quien no puede o sencillamente no quiere comprarse una vivienda. Cifras que reflejan cómo la oferta de pisos para alquiler permanente, es decir aquellos que buscan prolongarse en el tiempo, van siendo cada vez menos y pierden terreno frente a lo que se dan en llamar los alquileres de temporada.

Arrendamiento a tiempo parcial que van in crescendo, principalmente por el efecto, entre otros, de las viviendas de uso turístico. Pisos en alquiler que, como vienen denunciando en no pocas ocasiones desde el sector de los hoteles y en menor me-

dida del turismo rural, escapan a cualquier control y hasta la legalidad que debe exigirse.

Claro que desde el sector inmobiliario no se duda en culpar de esta situación a la Ley de Vivienda. Para los profesionales inmobiliarios la explicación es muy clara del porqué de este fenómeno. Una Ley de Vivienda que aseguran perjudica al propietario, dificultando los desahucios y el establecimiento de precios. Y no dudan en hablar de un mercado inmobiliario intervenido. Sea como fuere, y más allá de quién tiene o no la razón, la realidad es clara. Y esta viene a señalar que el mercado del alquiler camina hacia contratos de temporada, con precios cada vez más elevados.

Un camino que lo único que está provocando es que la oferta para un alquiler de larga duración, al menos más allá de una temporada determinada, se reduzca. Reducción que hace que el acceso a la vivienda, sobre todo entre los jóvenes, sea cada vez más difíciles. Las administraciones debe poner en marcha políticas que vengan a frenar esta situación e incentiven el alquiler, además del obligado control, sin ir más lejos de los pisos turísticos. En Castilla y León el problema quizás no sea tan grave pero el mercado del alquiler cada vez está más tensionado.

### **ABEL**



CADA CUAL cuenta la fiesta como le va. Castilla y León es un rebose de fiestas y de fiesteros en masa. Qué maravilla, qué envidia cochina. Casi todos los pueblos, celebran nuestra Señora y San Roque, y el que no lo celebre, pues se lo pierde, y que se atenga a lo que dice el refrán.

Sobre la Virgen melonera –la de la Asunción– lanza esta advertencia: quien no esté al loro «que se vaya pa fuera». Y ello porque se acaba el verano y la juerga. Sobre san

Roque, la cosa es más sutil, pues entra la política. Esto cantaban en el Burgo de Osma años ha, que es de máxima actualidad y a lo que voy aquí: «En tu santa procesión / ya no se puede uno expresar. / Si habla de Monarquía, le dicen tonto. / Y si de República, animal. / Para no faltar a nadie / lo mejor que hay es callar».

Esto es lo que tenía que haber hecho el alcalde de Soria: callar. Como si fuera un botero de los de antes, que vendían botas por la

PIEDRA
DE TOQUE
POR ANTONIO
PIEDRA

## Error calculado y consentido

Asunción, se presentó a las fiestas de Tardelcuende con toda la parafernalia cañí del progresismo laico. Con un par se montó un papamóvil, repartió bendiciones urbi et orbi, y con la escobilla del retrate espolvoreó agua bendita de las bajantes sobre los atónitos ciudadanos. Qué zurullo en andas impropias de un burdel.

Lamentable espectáculo que ha sido denunciado como delito de odio, y por

«menosprecio y burla hacia los ritos y símbolos del catolicismo». El alcalde de Soria ha pedido perdón, pero como era su fiesta laica, se ha quedado pegado al cargo como quien sirve a una permanencia tóxica y nunca pasa sed. Hay algo peor en política que «una torpeza», como asimismo se ha calificado el edil. Lo peor de todos estos delitos cometidos en una fiesta popular, es que se trata de un error calculado, consentido, y que llueve sobre mojado.

## EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS **DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

### REDACCIÓN:

Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martín, Diego Santamaría, Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD:

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN: Miguel Cuenca-Romero DISTRIBUCIÓN: Logintegral / Beralán, S. L. IMPRIME: Bermont Impresión.

Avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid) **DEPÓSITO LEGAL:** BU - 228 - 1999

## Una decena de calles acumula más de la mitad de las infracciones de la zona azul

• Las avenidas Reyes Católicos, del Cid y de la Paz son las tres vías que encabezan el listado de las multas de la ORA En lo que va de año se contabilizan 9.685 sanciones en un total de 61 calles reguladas

### N. ESCRIBANO BURGOS

Las multas de la zona azul, vinculadas a la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA), van por barrios. Así, hay una decena de calles que acumulan la mitad de las infracciones que se han impuesto en lo que va de año 2024 y la otra mitad se reparte entre otro medio centenar de vías burgalesas sometidas a esta regulación para estacionar.

Según los datos facilitados por el área municipal de Tesorería y Recaudación, este ejercicio (con datos actualizados hasta el 9 de agosto) se han comunicado a los infractores 9.685 sanciones, el 54% de ellas, 5.237, se corresponden con 10 de las 61 calles con zona azul o naranja. De acuerdo a esta cifra de infracciones al Ayuntamiento de Burgos le hubiera correspondido recaudar hasta 564.048 euros, pero de acuerdo a las bonificaciones establecidas, lo que se conoce comúnmente como pronto pago, se han ingresado 365.418 euros. El importe bonificado este año ha sido de 198.630 euros.

La vía que este ejercicio ostenta por ahora el récord de multas es la avenida Reyes Católicos, con 1.320 infracciones comunicadas oficialmente por Policía Local. El importe bruto a ingresar solo en esta vía supera los 76.000 euros, pero tras la bonificación fueron casi 49.000 los euros que llegaron a las arcas municipales. Durante 2023 también fue esta céntrica avenida, que por su longitud acoge buen número de estacionamientos regulados, la que reunió más sanciones.

En años anteriores ese distintivo de ser la calle con más multas de zona azul lo tenía la avenida del Vena que, por poner un ejemplo, en 2022 acaparó en los doce meses del año las 3.385 infracciones

Las siguientes en este listado son también calles amplias que suman varias decenas de aparcamientos regulados, como son la avenida del Cid y la Paz, con 930 y 648 sanciones cobradas, respectivamente.

En el cuarto puesto con 435 infracciones se sitúa la calle Vitoria, que cuenta con zona azul y zona naranja (que permite estacionar durante un máximo de 20 minutos). Se da la circunstancia de que buena parte de la calle Vitoria, ha estado en obras durante este ejercicio por la construcción de un nuevo tramo de carril bici y, por tanto, ha registrado menos multas porque ha habido menos vehículos estacionados en ese periodo de tiempo.

Muy de cerca se sitúa la calle Las Calzadas, en el quinto lugar, con 433 multas en los siete primeros meses del año. La plaza Hortelanos es la sexta en este listado de las zonas con



Un hombre saca el tique de la ORA en un parquímetro de la avenida Reyes Católicos de la capital burgalesa. TOMÁS ALONSO

### MEDIO MILLAR DE PLAZAS DE LA ORA MENOS

La ciudad ha perdido en la última década medio millar de estacionamientos en zona azul, al pasar de los 4.570 activos de entonces a los 4.073 que suma el listado de calles afectadas en la actualidad. Este dato se extrae del nuevo contrato que está en vía de adjudicación, ya que el actual, que data de 2013, está caducado desde hace varios

Obras diversas en las vías de la ciudad, tales como la adaptación de las paradas de autobuses, peatonalizaciones varias o la incorporación de carriles para ciclistas, han reducido en la última década las plazas de aparcamiento reguladas en la capital burgalesa

El pasado 3 de julio finalizaba el plazo para presentar ofertas con tres empresas en la pugna por asumir tal labor: Estacionamientos y Servicios (Eysa) beneficiaria del anterior contrato de la ORA por diez años y reciente adjudicataria de la plataforma digital para optimizar las tareas de carga y descarga, licitada de urgencia por estar financiada con fondos europeos-, Setex-Aparki y la UTE conformada por Valoriza Servicios Medioambientales e Innovaciones

Tecnológicas del Sur.

La empresa que obtenga la mayor puntuación tendrá que asumir varias obligaciones contempladas en los pliegos, que como novedad exigen gestionar también el control de la ocupación de las plazas de carga y descarga de mercancías. Para empezar, habrá de subrogar la actual plantilla del servicio, integrada por 23 trabajadores, 17 de ellos controladores

na azul, los que dejan la notificación de sanción en el vehículo, pero es el área administrativa de Policía Local el que comunica bien en el domicilio o bien por notificación electrónica el boletín de denuncia asignado a un número de expediente.

cejalía de Hacienda, se desprende

que se mantiene cierta tendencia a que se cursan cada año menos infracciones y, por tanto, también hacia una caída de la recaudación por este concepto. El año 2023 terminó con 19.566, un 8% menos que el año anterior con 21.245. Con respecto a lo ingresado por este concepto, el descenso es del 3,7%, al pasar de 810.930 euros en el ejercicio de 2022 a los 780.796 del pasado 2023.

Una de las razones de ese descenso de sanciones, que parece que podría continuar en 2024 de mantenerse la tónica actual (con 9.685 multas), puede tener que ver con la tecnología. Y es que las personas que utilizan la app de su teléfono móvil para pagar el tique de la ORA cuentan con que su dispositivo les alerte de que llega el momento de renovar con más dinero o bien de mover el vehículo a otro espacio.

Por tanto, es un plus a la hora de evitar la sanción por sobrepasar el tiempo pagado. Otra cosa es la multa por no colocar tique, que es la siguiente más frecuente y a la que se exponen los conductores que dejan su turismo sin pasar por el parquímetro o por la app. En este caso, la sanción es de 60 euros, que se puede quedar en 30 si logra la bonificación por pronto pago.

más infracciones de la ORA con otras 429 y el séptimo se sitúa la avenida Arlanzón con 277.

Los puestos octavo, noveno y décimo se los reparten entre la plaza de Santa Teresa (262), general Sanz Pastor (252) y Alfonso X El Sabio (251). Esta decena de zonas con aparcamiento regulado son vías céntricas, cercanas a puntos donde realizar gestiones y, por tanto, con alta rotación

de vehículos, lo que puede justificar que concentren algo más de la mitad de las multas.

En el lado contrario, es decir, calles con escaso número de infracciones durante este 2024, se colocan con solo 17 la calle Oviedo, Fernando Álvarez o con 19 Santa Casilda.

Hay que recordar que son los controladores de la empresa externa Eysa, que se encarga de la gestión de la zoRECAUDACIÓN De los datos facilitados por la Con-

## Clarios deriva a Burgos la producción de baterías convencionales desde Hannover

Deriva parte de la producción de baterías convencionales y EFB desde Hannover a su fábrica en Burgos para producir baterías avanzadas AGM en la planta alemana

BURG

La multinacional Clarios, fabricante líder en la producción de baterías para automóviles en Europa, ha decidido trasladar parte de su producción desde su planta en Hannover en Alemania a su fábrica de Burgos, como parte de una estrategia para optimizar sus operaciones en el continente europeo. El traslado implica que las baterías convencionales y las EFB (Enhanced Flooded Battery), que antes se fabricaban en Hannover, ahora se producirán en la planta del polígono de Villalonquéjar de Burgos bajo su marca Varta Automotive.

La factoría burgalesa, antes bajo el nombre de Johnson Controls, fue la primera en España en incorporar una línea de montaje de baterías con tecnología Start-Stop en 2011 y se ha mantenido entre las instalaciones clave de Clarios en Europa, donde ha jugado un papel fundamental en la estrategia de expansión y optimización de la empresa para lo que ha recibido una inversión de varios millones de euros para modernizar las instalaciones y aumentar su capacidad. Inversión que ahora se incrementará para acoger la producción que se deriva desde Hannover. Desde Burgos, bajo sus diferentes empresas matrices, se han puesto en el mercado más de cien millones de baterias para automóviles

La razón principal detrás de este movimiento de Clarios es la necesidad de reestructurar y modernizar la planta de Hannover para adaptarla a la producción de tecnologías de baterías más avanzadas, como las AGM (*Absorbent Glass Mat*). Estas baterías son esenciales



Eduardo Quintanal Díaz, plant manager de Clarios. ICAL

para los vehículos con sistemas de arranque y parada frecuentes, conocidos como start-stop, que están cada vez más presentes en el mercado automovilístico.

Al trasladar la producción de las baterías convencionales y EFB a la fábrica de Burgos, Clarios libera espacio en Hannover para concentrarse en la producción de baterías AGM, permitiendo así una mejor optimización de los recursos y una mayor especialización de las plantas. Además, esta reubicación está alineada con los esfuerzos de Clarios para reducir costos y mejorar la eficiencia de sus procesos productivos, utilizando al máximo las capacidades de sus instalaciones en la península ibérica.

La planta de Burgos está estra-

tégicamente ubicada para atender el mercado europeo y aprovechar la proximidad a otros centros de producción y logística en España. Además, cuenta con una infraestructura preparada para adaptarse a las demandas de producción a gran escala, lo que la convierte en un pilar importante dentro de la red de fábricas de Clarios en Europa.

Con la nueva inversión, la planta de Burgos no solo asumirá la producción de baterías convencionales y EFB, sino que también estará equipada para adaptarse a futuras expansiones o cambios en la demanda del mercado, asegurando que Clarios mantenga su competitividad y capacidad de innovación en un sector en rápida evolución.

En la fábrica de Clarios en Burgos se producen principalmente baterías convencionales y baterías EFB, que son esenciales para una amplia gama de vehículos que requieren sistemas de arranque y parada frecuentes, como los vehículos con tecnología start-stop.

Este traslado no solo responde a una necesidad de modernización, sino que también permite a Clarios seguir siendo competitivo en un mercado en constante evolución, donde la demanda de tecnologías de baterías avanzadas sigue creciendo. Con esta estrategia, Clarios no solo mantiene su posición de liderazgo en el mercado europeo, sino que también se prepara para afrontar los retos futuros en la industria automovilística.

### Detenidos en Miranda por causar daños trenes por valor de 130.000€

BURGOS

La Policía Nacional de Miranda de Ebro cazado a tres grafiteros a lo que considera responsables de 32 delitos de daños, con un coste total estimado en más de 130.000 euros. Los agentes de la Comisaría empezaron en enero de este año 2024 investigando estos daños desde que en la fase inicial de la «Operación DALÍ» se esclareció una serie de daños ocasionados por grafitis con la inscripción «MOFAS» en varios vagones en la estación de Renfe de Miranda, así como en fachadas y mobiliario urbano de la ciudad. El resultado fue la detención de un joven al que se le imputaron 24 delitos de daños, con un valor total de 143.108,97 euros.

Esta investigación, realizada en colaboración con la Policía Local de Miranda, evolucionó hacia una segunda fase, denominada «DA-LÍ 2» en la que se ha logrado vincular a dos jóvenes más, además del detenido en enero, con nuevas pintadas realizadas entre los años 2019 y 2024. Tras la investigación policial, a estos tres individuos se les atribuyen 32 delitos de daños, valorados en 132.848,74 euros.

Al igual que en la fase inicial, la mayoría de los daños fueron causados en vagones de tren y cabeceras de estaciones, con 23 denuncias registradas en Miranda de Ebro y 9 en León. Los grafiteros solían firmar sus «obras» con las siglas o TAGs «J.B.L.S». De los tres identificados, dos residen en Miranda de Ebro y el tercero en Vitoria-Gasteiz.

Uno de los investigados ya contaba con antecedentes policiales por delitos de robo con fuerza y robo con violencia e intimidación.

## Retenciones en la AP-1 en el retorno del puente por dos choques con heridos

Varios vehículos chocaron en Briviesca y por la mañana hubo 3 heridos

### BURGO

De nuevo la autovía AP-1, la antigua autopista, se convirtió en una trampa para los conductores debido a un accidente de tráfico. La ausencia de salidas y la estrechez del trazado ocasionan rápidamente embotellamientos, que ayer se produjeron por la mañana y por la tarde tras sendos accidentes en dirección a Miranda, coinciendo con el aumento del flujo de vehículos hacia el País Vasco. La circulación se vio condicionada este viernes por la gran afluencia de vehículos en la operación retorno del puente de agos-

to y por dos accidentes ocurridos en las cercanías de Briviesca. El primero ocurrió antes de las once de la mañana en Zuñeda y ayer por la tarde se volvió a registrar una colisión múltiple cerca de la capital burebana. Este segundo siniestro se produjo a las 16:45h en el kilómetro 38 de la AP-1, en Briviesca, cuando cinco vehículos que circulaban en sentido a Miranda colisionaron entre sí. Fruto de este accidente los servicios de emergencias sanitarias recibieron una petición de auxilio para dos personas afectadas. El suceso derivó en dificultades de circu-

lación en la AP-1, a la altura de Briviesca que desaparecieron una vez concluyó la operación de los efectivos de emergencias. En esa misma zona, ya se habían registrado importantes retenciones por la mañana por un accidente en Zuñeda que también complicó el tráfico hacia Miranda.

En el siniestro, ocurrido a las 10:36 horas, resultaron heridas tres personas, una de ellas un niño de 13 años que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico junto a una mujer de 51 años y un varón de 58 al hospital de Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.



Las asistencias en el lugar del siniestro en la AP-1 cerca de Briviesca. DGT



Carlos Gallo y Javier Arroyo muestran el recorrido de la edición de 2024 de la Vuelta a España. TOMÁS ALONSO

## Viandas de Burgos animarán una Vuelta a España con el Picón Blanco como clave

La Diputación destina 240.000 euros a promocionar los atractivos de la provincia en la ronda ciclista / El año pasado aportó 10.000 seguidores en sus redes sociales

### L. BRIONES BURGOS

Los mejores caldos de bodegas de las denominaciones de origen de Arlanza y Ribera del Duero regarán este año la Vuelta Ciclista a España. Acompañarán, como saben, tapas elaboradas a modo de muestrario de la gastronomía de la provincia de Burgos, para ofrecer, en conjunto, un inmejorable ejemplo de las viandas que brinda esta tierra. La Diputación mantiene su empeño por aprovechar el escaparate que otorga una prueba deportiva con repercusión mundial. Solo el año pasado la presencia de Burgos

en la cita lograba ganar 10.000 seguidores para las redes sociales en las que la provincia se promociona como destino turístico de excepción. Aportaba tal dato el presidente de Sodebur, Carlos Gallo, como ejemplo del impacto positivo que genera esta «apuesta». El objetivo es, al menos, repetir.

Presentaba la iniciativa junto a su compañero diputado y responsable de Burgos Alimenta, Javier Arroyo. Ambos desgranaron el destino de los 240.000 euros de inversión en este patrocinio, que implica una presencia continua durante las 21 jornadas de la campaña promocional que 'vende' la provincia como Origen y Destino. Así, además de las delicias mencionadas que incluyen el listado completo de productos locales: vino, queso, cecina, torrezno, morcilla, patata, caza, potro hispano-bretón, lechazo o miel- se instalará cada día un panel publicitario «que pondrá en valor las distintas comarcas».

Una gran ruleta permitirá 'jugar' para ganar merchandising (mochilas, viseras...) diseñado a tal efecto, a cambio únicamente de aportar un contacto de redes sociales o correo electrónico en el que recibir periódicamente información sobre distintos planes turísticos de Burgos a lo largo de todo el año.

Estas iniciativas se llevan 100.000 euros del coste total del patrocinio. Los 140.000 restantes servían para ubicar en territorio burgalés la que, según destacó Gallo, será la etapa decisiva de la Vuelta Ciclista a España. Y es que este año la Diputación patrocina «la jornada de montaña más importante, marcada en

el calendario por todos los aficionados, y clave para la resolución de la competición». Con el norte de la provincia como telón de fondo, la cita tendrá lugar el 7 de septiembre. Partirá de Villarcayo y la meta estará ubicada en Espinosa de los Monteros, en el emblemático Picón Blanco. «Esta será un escaparate excepcional para la promoción de las Merindades y de los municipios por los que discurrirá la carrera», afirmaban convencidos los responsables provinciales.

### Bodegas de Arlanza y Ribera ofrecerán sus caldos en la cita

### Borja Suárez estará presente hoy en la salida de la primera etapa

En este sentido, el presidente de Sodebur avanzaba que esta línea de actuación se mantendrá en el futuro, con el propósito de «incrementar la proyección de Burgos en todo el mundo». Es tal el empeño de la Diputación que esta nueva participación en la Vuelta a España se enmarca en el Plan Estratégico Burgos Rural (PEBUR 2025), concretamente en la línea 4.4 Fomento de la promoción turística del medio rural de la provincia.

La edición de 2024 de la Vuelta a España arranca hoy mismo en tierras lusas. Hasta Lisboa se ha desplazado de hecho el presidente de la Institución Provincial, Borja Suárez, para respaldar la campaña publicitaria que acompañará su itinerario los próximos 21 días. Tras recorrer municipios portugueses durante las tres primeras jornadas se adentrará en Extremadura para saltar a Andalucía y rodar por Sevilla, Córdoba y Granada. Tras la novena etapa llegará un día de descanso que les permitirá trasladarse a Galicia. Desde allí la serpiente multicolor enlazará Asturias, País Vasco y La Rioja, para detenerse en la penúltima cita en Burgos antes de despedirse en Madrid.



# Rubare pide financiación a la Junta para letectar la 'viruela del mono' en el Congo

La ONG burgalesa solicita financiación a la Junta para una máquina de PCR que detecta de forma prematura la enfermedad / «Será una forma de salvar vidas», según Tomás Martínez

BURGOS

Castilla y León podría financiar la adquisición de una máquina de PCR que detecta de forma prematura en humanos la nueva variante de 'viruela del mono' en el Congo, una de las zonas cero del mpox, con la que se podrían salvar miles de vidas tanto en África como en Europa, dado que en el viejo continente habría una experiencia de la que tomar ejemplo. Además, este aparato permitirá el estudio de esta enfermedad.

Los impulsores de esta iniciativa son los miembros del Proyecto Rubare-Fundación Kivu-Jambo, una oenegé burgalesa que trabaja en esta zona desde años y que, en esta ocasión, ha unido fuerzas con el Centro de Investigación en Ciencias Naturales de Lwiro, cuyo director veterinario es el andaluz Luis Flores, y en el cual se estudian las evoluciones de las enfermedades de transmisión entre humanos y primates. Se trata de un espacio que procede de la época colonial belga y que desde 2021 cuenta con un laboratorio de salud global para diagnóstico de enfermedades de humanos, primates y de tipo natural.

Esta colaboración se inició hace tres meses, mucho antes de que la expansión en África de una nueva variante aparentemente más letal de la viruela del mono (rebautizada como mpox) haya llevado este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la emergencia de salud pública de importancia internacional (la segunda vez que el organismo activa el máximo nivel de alerta por esta enfermedad y la octava en la historia).

En este sentido, el presidente de la oenegé burgalesa, Tomás Martínez, explicó a Ical que fue antes del verano cuando surgió la iniciativa, una vez que la Junta de Castilla y León presentó una nueva modalidad de ayudas a la cooperación al desarrollo, englobada en microacciones, siempre que contara con la colaboración de empresas o de pequeños municipios. Proyecto Rubare ya ha dado el paso y está a la espera de que el Gobierno regional conceda la subvención, que parece podría estar encaminada pero aún no es una realidad. «Esta ayuda es nueva y nosotros ya nos hemos presentado a ella», abundó Martínez, quien desveló que cuenta con la colaboración de la empresa burgalesa de automoción Inertim, de capital chino, cuyo director general es el burgalés Francisco Martínez. Esta firma aportará 5.000 euros en el marco de las condiciones que ponía la Junta, es decir, que la empresa o la pequeña entidad municipal colaboraran con un diez por ciento.



Luis Flores en su centro de investigación en el Congo. ICAL

Este centro situado en la localidad de Lwiro es el encargado de recuperar casi todos los primates que son detectados en las aduanas y los mercados, porque es «ilegal venderlos y llegan la mayoría con muchos problemas». Cuentan con un centro de tuberculosis, otro de detención de enfermedades tropicales y sobre todo un tercero de contagio entre humanos y animales, aunque han puesto el foco en los primates, ante las infinitas colonias que existen en el Congo de esta especie.

La colaboración entre Proyecto Rubare, Fundación Kivu-Jambo y este centro de investigación es ya antigua. De hecho, otros dos burgaleses trabajan con Luis Flores, un organismo al que la los castellanos y leoneses han aportado mascarillas y otro tipo de maquinaria, además de ayudas económicas.

### CRECIÓ LA ALERTA

Precisamente, en el marco de esa buena sintonía, el centro contactó con la oenegé hace tres meses de nuevo para informar de que cada día había más casos de 'viruela del mono' y que esta nueva variedad era «muy contagiosa y mucho más mortal que las anteriores». «Nos llamaron para concurrir a alguna ayuda. Y fue ahí cuando solicitamos hace tres meses a la Junta esta fi-

nanciación», comentó Martínez, quien confió en que finalmente sí sea concedida.

Hasta el momento nadie ha podido financiar esta máquina, que tiene un coste de alrededor de 35.000 dólares, más otros 10.000 euros, aproximadamente, de todos los reactivos y componentes necesarios para poder hacer las pruebas. Esta herramienta que se adquiriría con esta ayuda permite detectar este virus mediante PCR. Actualmente, el «problema del centro» es que tenían que enviar las muestras para analizarlas «a cientos de kilómetros y que les respondieran si realmente era el virus o no», pero «aquí no hay carreteras y es una zona con una guerra a 60 kilómetros»

Esta máquina, que se compraría con la subvención de la Junta y la colaboración de Inertim, «desvela al cien por cien el virus». «Sería muy importante para África, pero también para Europa, porque estamos en el corazón de donde se ha detectado esta enfermedad. El hecho de podamos detectarla en una fase muy precoz será una forma de salvar vidas y que cuando llegue a Europa, que ya hay casos, como en Suecia, puedan trabajar con una pequeña experiencia, pasando los datos de toda la investigación que se está haciendo en el Congo», apuntó Tomás Martínez a Ical.

### FRENAR EL MPOX EN CONGO

Aunque ya se han detectado casos en otros países de África, e incluso en Suecia de la nueva variante, Luis Flores, uno de los investigadores más reputados sobre esta enfermedad, cree que «se puede detener en el Congo». Se trata de enfermedades que tiene que ver «con la interacción de los humanos con las selvas ecuatoriales y su explotación», con lo que apeló a su control «dentro de ellas o en las mismas puertas», porque es donde residen los niños ecológicos de estos virus, bacterias y parásitos. Los primeros trabajos arrancaron el pasado mes de octubre, a través de Leandre Murhula, estudiante investigador de Congo, que había hecho un máster en España. Cuando este regresó a su país aparecieron los primeros casos y se empezó a estudiarlo con la colaboración de la Universidad de Dalhousie, en Canadá.

Se financió la estancia de Leandre en Kamituga, donde empezaron a diagnosticarse «cada vez más casos de gente que trabaja en prostíbulos» y se acudió a ellos para «secuenciarlo». «Pero después vimos que no solo se transmitía de forma sexual, sino que aparecen niños que no habían tenido ninguna relación de es-

te tipo, sino dentro de su comunidad, en la familia o en un barrio, y son la población más vulnerable», comentó Flores.

Las autoridades confiaron entonces, denuncia el investigador, que el «virus se quedará ahí, en Kamituga, una ciudad de difícil acceso», pero en febrero ya había casos en otras ciudades grandes. «Pero seguían sin poner medidas para buscar los contactos de los enfermos y hacer vacunaciones de esa gente. Ahora ya estamos en agosto. Yo vivo en Lwiro, a una hora y media de Bukavu, con un área de salud de 200.000 personas, y hay unas cien personas ingresadas en el hospital, de los que más del 60 por ciento son niños menores de 15 años», alertó.

A su juicio, la epidemia hay que «pararla en el Congo», pero para ello hay que mejorar la capacidad de diagnóstico del virus, ya que ahora se mandan las muestras a un laboratorio lejano. Ahí es donde entra en juego Proyecto Rubare y la Junta: «Hablé con Tomás, a quien conozco desde hace tiempo, y le dije que necesitábamos una máquina de PCR rápido, nos urgía; porque hay organizaciones internacionales y proyectos que nos prometen equiparnos, pero pasan los meses y los años y no llegan. Tomás fue muy claro. Si la Junta de Castilla y León nos provee de esta máquina sería una parte importante de la solución, que se sumaría a las necesidades de personal médico, recursos de medicamentos, camas o comida», deseó.

Flores advirtió de que la situación es «caótica», pero «la luz al final del túnel pasa por mejorar la capacidad de diagnóstico». Para ello es necesaria esta máquina, que llegaría a través de una empresa belga que suministra equipamiento médico en el Congo.

«Entiendo que las administraciones públicas a veces tienen reticencias a invertir en zonas de conflicto, pero la Junta tiene la garantía de Tomás, que lleva ocho años trabajando aquí», apuntó el investigador jerezano, quien es matizado en ese momento por el propio Tomás, en contacto por videoconferencia, para señalar que «cuando se adquiere una máquina para el Congo se debe tener la seguridad de que allí pueden suministrar piezas que puedan estropearse». «Quizás salga más cara que si la compramos nosotros en Europa, pero necesitamos una atención local de la máquina», aclara.

Actualmente, Luis Flores reseña que en España hay vacunas para la cepa antigua, y en su centro de investigación «se trabaja en la nueva variante», para la que aún no se conoce si la vacuna disponible «tendrá eficacia». «Se podría suponer que sirve, porque es bastante generalista, pero no está confirmado». En estos momentos, en esa zona del Congo, la letalidad de esta nueva variante es «baja», del uno por ciento, pero el impacto de este virus «te llena de lesiones por todo el cuerpo y podría ser duro en el mundo desarrollado, con periodos de fiebre y dolores de cabeza intensos». «El que pasa la enfermedad, sufre», senten-

## Las fiestas de Roa afrontan la recta final con un gran susto en el segundo encierro

Un joven fue volteado por uno de los toros y se recupera en el hospital de Aranda

### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

El segundo encierro de las fiestas de Roa terminó ayer con un gran susto. Según explica el alcalde, David Colinas, un joven de la localidad fue volteado por uno de los toros y, aunque no hubo cornada, la caída fue muy complicada y tras quedar inconsciente tuvo que ser trasladado al hospital de Aranda de Duero, donde se recupera del traumatismo sufrido. «Ha sido un gran susto», lamenta el alcalde con la esperanza de que el joven se recupere pronto.

Aunque los dos primeros días de fiestas patronales se han vivido en Roa con intensidad y mucha participación, llama la atención la escasa afluencia de público en el primer festejo taurino que se celebró el jueves, día festivo. «Vamos a esperar para ver cómo se desarrolla el resto de la feria para analizar», señala.

El programa festivo continúa hoy sábado, a las 8.00 horas, con las sopas de ajo en la Cava, que prepara con esmero la Asociación de Amas de Casa Santa Águeda, y una hora después, con el tercer encierro con el ganado que se lidiará por la tarde. A las 11.00 horas, el plan familiar comenzará con el tren turístico, con salidas desde la plaza mayor, y a partir de las 14.00 horas, los siempre esperados cabezudos por las calles de la localidad.

A las 18.15 horas, las autoridades y la corte de honor encabezarán la Bajada a la plaza de Toros, donde está prevista la actuación de El Cid, Ginés Marín y García Pullido; mientras que por la noche, la música será protagonista gracias a los pasacalles y a la charanga Ojayo. La macrodiscoteca Sound Land pondrá el broche final a partir de las oo.oo horas.

El domingo, la jornada comenzará a las 12.00 horas con el encierro infantil y los cabezudos, que es-



Imagen de las fiestas de Roa. ECB

tarán acompañados por la música de la Charanga Ojayo. La comida popular, que organiza la asociación Peñas de Roa, tendrá lugar en el parque de la Cava y por la tarde llegará otro de los momentos esperados, la gran becerrada de las peñas y la suelta de vaquillas.

Aunque las fiestas finalizan de forma oficial el 18 de agosto, el programa incluye otras tres actividades a tener en cuenta: la décima edición de vuelo en globo aerostático, que se celebrará el martes 20 de agosto, con cata y almuerzo en la bodega Pago de Capellanes; la ruta deportiva BBT, que convoca el club Ciclista Raudense, el sábado 24 de agosto, y la tradicional 'Cagada del manso' y el posterior encierro urbano que organiza la Asociación del Toro de Roa, el 7 de septiembre.

### **PROYECTOS**

Roa se encuentra inmersa en proyectos relevantes como la futura concentración parcelaria. «Es un proceso largo que durará 5 o 6 años pero es muy importante para Roa porque será un aliciente para los jóvenes que quieran seguir con las tradiciones agrícolas», sostiene el regidor.

Consciente de que la mejor manera de fijar población y atraer a nuevos habitantes es tener servicios, sanidad y vivienda, el Ayuntamiento acaba de firmar con la Junta de Castilla y León el convenio de cesión del terreno donde se construirá el futuro centro de salud. «Espero que la licitación del proyecto se tramite este mismo año, la adjudicación en 2025 y luego ya lo que tarden las obras», afirma con la mirada puesta en una apertura que podría darse en

2026 o 2027. Por el momento, asegura, la situación del servicio médico es estable y no ha sufrido en verano. «No sabemos si el nuevo centro de salud supondrá la ampliación de médicos, porque eso depende de la Consejería, pero confiamos en que pueda dar algún servicio más».

En cuanto a mejorar el actual parque de viviendas, el alcalde de Roa va a tener la próxima semana una reunión con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) para ver los terrenos donde se asentará la nueva promoción de 30 viviendas de protección oficial, que se sumará a las 115 que ya se hizo en el año 2012. «Queremos ayudar a los jóvenes a asentarse aquí y que vean a Roa como un destino de vida», defiende sin olvidar la rehabilitación proyectada en el parque de la Cava.

### La Policía Nacional hace un balance positivo del Plan de Seguridad de Sonorama

### L. V. ARANDA

Un éxito. Así califica la Policía Nacional el dispositivo de seguridad creado para la última edición de Sonorama Ribera, un festival que superó los 145.000 asistentes. Para ello, se movilizó a 150 agentes con un balance positivo que se saldó con escasas intervenciones y ninguna grave.

Lo más llamativo fue la actuación conjunta que la Policía Nacional llevó a cabo con la Policía Local, una vez finalizado el festival, durante la tarde del domingo, en el recinto de la acampada del parque General Gutiérrez. Según consta, tres jóvenes accedieron sin autorización al recinto con la intención de recoger enseres, objetos o útiles de cualquier clase que los asistentes al festival hubieran podido dejar abandonados u olvidados.

Cuando los vigilantes interceptaron a estas personas, se enzarzaron en una discusión que llegó a las manos, debiendo intervenir la Policía Nacional y la Policía Local. Dichos jóvenes denunciaron en comisaría a los vigilantes por considerar que su intervención fue abusiva.

Por otro lado, el 9 de agosto, una joven sufrió una estafa por valor de 50 euros. Se acercó a un bar de Aranda, donde otra chica le vendió un bono para asistir a los conciertos. Cuando se desplazó al recinto para efectuar la entrada, la misma estaba ya validada, por lo que no pudo acceder, procediendo a denunciar los hechos en comisaría.

En el ámbito administrativo, la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana se saldó con la tramitación de ocho actas-denuncia por tenencia o consumo en vía pública de sustancias estupefacientes. Además, la Policía Nacional atendió el requerimiento de varias llamadas por extravío de documentación.

## La iglesia de Santa María aprovecha su cercanía al Sonorama para evangelizar

Más de 150 personas participaron en las visitas interpretativas de la fachada

### L. VELÁZQUEZ ARANDA

Más allá de ser uno de los festivales mejor valorados del país, Sonorama Ribera se alza cada año como una oportunidad para la hostelería, los hoteles, las casas rurales y también para la Iglesia. Aprovechando la ubicación de la emblemática iglesia de Santa María, como paso obligado entre los escenarios urbanos del casco histórico, la parroquia organizó un programa de visitas interpretativas para dar a conocer, en clave creyente, el mensaje de salvación esculpido en piedra en la fachada del templo, obra de Simón de

Colonia y su hijo Francisco.

Según explica la Archidiócesis de Burgos, es una iniciativa «dirigida especialmente a quienes, atraídos por la belleza, han dejado de tener las claves culturales y de fe para entender el mensaje de salvación que encierra el arte religioso».

En total participaron 150 personas gracias a la colaboración desinteresada de una veintena de voluntarios y cuatro guías: Amparo, Charo, Elena y Marisa. «El resultado ha superado todas las expectativas», agradece el párroco, Javier Valdivieso, con la mirada

puesta ya en una segunda edición.

Los pases, de aproximadamente media hora, se llevaron a cabo mientras a escasos metros del templo se celebraban los conciertos de mediodía, con un perfil muy variado de asistentes, desde familias hasta habitantes de Aranda, pasando por un significativo número de parejas y grupos de «sonorámicos», que no dudaron «en dejar en la puerta las bebidas y típicas pistolas de agua del festival para escuchar de forma respetuosa y atenta las explicaciones».

Las visitas se desarrollaron bajo



La iniciativa se repetirá el año que viene. ECB

el lema 'Heaven's Doors' (puertas del cielo), haciendo un guiño al famoso tema musical de Bob Dylan y tratando de conectar con el público del festival. Así mismo, el recorrido explicativo arrancaba fijando la atención en la figura central en el dintel de la puerta: el «mayor influencer musical de todos los tiempos, el rey David». A continuación, la rica iconografía de la fachada del templo sirvió de guía para desgranar la historia de la salvación con la vida de Jesús y su continuidad en la Iglesia.

# Castilla y León registra tres casos de viruela del mono y casi 600 vacunados

• España participará el lunes en una reunión con otros países de la UE para analizar la situación y al día siguiente lo harán las CCAA en la Ponencia de Alertas para valorar las medidas a implementar

### DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID Castilla y León registra tres casos confirmados de infección de 'viruela del mono' en lo que va de año. Así lo reflejaron los últimos datos extraídos del Sistema de Vigilancia en España (SiViEs) que, junto a los cifras ofrecidas desde el inicio del brote en 2022, elevan hasta 91 el total de personas que han estado infectadas en la Comunidad. Con el repunte de casos a nivel tanto nacional como mundial y decretada la emergencia de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS), España participará el lunes en una reunión convocada por la Unión Europea para

Según los últimos datos recopilados por el Ministerio de Sanidad, España es el país europeo con más personas afectadas tras registrar 8.104 casos confirmados de infección por mpox desde el inicio del brote en 2022, seguido por Francia, con 4.272, y Reino Unido, con 3.866.

evaluar la situación actual.

No obstante, el departamento dirigido por Mónica García explicó que los casos detectados de 'viruela del mono' en España «no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad» a los que se vienen teniendo desde hace dos años. Asimismo, señalóque el hecho de que se haya detectado en Suecia un caso de la nueva variante de mpox «no quiere decir que esa variante no estuviera ya previamente», informó a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A este «mensaje de tranquilidad» se unió el inmunólogo y ex catedrátic de la Universidad de Valladolid, Alfredo Corell, quien señaló que la cepa que ha causado las infecciones en el país «es muy poco virulenta», como demuestra que la mortalidad desde enero de 2022, y hasta el último periodo de agosto sea de un 0,03%, con tres muertes por 8.104 casos confirmados, dos de ellas por meningoencefalitis asociadas al virus y otro por diversas complicaciones derivadas de una infección por mpox diseminada. Un dato que es muy inferior al registro en África, donde se notificó el primer caso de 'viruela del



Laboratorio de investigación, en una imagen de archivo. EP

mono'en 1970, que presenta una mortalidad del 3,8% con 1.456 fallecimientos de 38.465 infectados.

### FOCO EN MADRID Y CATALUÑA

En España, hasta el 8 de agosto, se han notificado un total de 8.104 casos de infección por mpox, la mayoría de los casos en hombres con una mediana de edad de 37 años y nacidos en España. El grueso de casos se encuentra en Madrid y Cataluña, con 2.770 casos y 2.452, respectivamente, desde 2022. Y en lo que va de año, en Madrid se han tenido 118 casos y en Cataluña solo 23, según los datos extraídos del SiViEs. Lejos queda la situación de Castilla y León, que registra 91 personas infectadas por la 'viruela símica' en su acumulado, tres de ellos notificados en este último año.

Por encima de la Comunidad se sitúan Andalucía, con 997 casos totales (76 en 2024); Comunidad Valenciana, con 585 (12 este año); País Vasco, con 251 (5 en 2024); Baleares, con 241 (10 este año); Canarias, con 179 (3 en 2024); Galicia, con 130 (6 este año); y Murcia, con 100 (1 nuevo en 2024). Y por debajo: Aragón, con 75 (ninguno este año); Castilla-La Mancha, también con 75 (6 este año); Asturias, con 61 (ninguno nuevo en 2024); Cantabria, con 36 (ninguno nuevo en 2024); Extremadura, con 34 (1 en 2024); Navarra, con 21 (0 en 2024), y, por último, La Rioja, con 6 (ninguno nuevo en 2024).

### LA VACUNACIÓN, CLAVE

Con este contexto, Sanidad destacó la importancia de la vacunación pa-

ra prevenir la enfermedad, especialmente a aquellas personas que solamente disponen de una dosis. Los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad reflejan que de las 40.610 personas vacunadas frente al mpox desde el 13 de junio de 2022, solo el 50% (20.900) han completado la pauta. Unos números que mejoran respecto a la situación en Castilla y León, donde el total de personas vacunadas ha sido de 565, de los cuales, 473 recibieron dos dosis (83,7%) y 92 recibieron una (16,3%).

«Aunque no hay una vacuna específica contra el mpox, las dos que se comercializan-IMVANEX y JYNNEOShan demostrado su eficacia», explica el inmunólogo Alfredo Corell.

Y es que antes de que la OMS confirmase en 1979 la erradicación de la viruela, a la población se dispensaba la vacuna antivariólica ante los altos contagios que se le asociaban, con una eficacia del 85%. Ahora, con el brote epidémico del mpox, un virus que pertenece a la misma familia del de la viruela, Corell asegura que el riesgo es «menor» ya que las principales formas de propagación es a través de transmisión sexual, con especial prevalencia «entre hombres que tienen sexo con hombres» y cuando existe «sexo en grupo con personas desconocidas». Por ello, plantea la hipótesis de que declarar 'la viruela del mono' como una nueva Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS), lo que «ayudaría a contenerla y desestigmatizaría».

No obstante, como añade Corell, no se pueden descartar otras formas de contagio. «La saliva puede infec-PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



LEÓN **PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA** 90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 88.1 FM ÁGREDA ARENAS DE SAN PEDRO **ASTORGA** ÁVILA BÉJAR 97.7 FM 89.6 FM 93.2 FM 88.4 FM 94.1 FM ARANDA DE DUERO **BURGOS** CIUDAD RODRIGO **VALLADOLID ZAMORA** 92.9 FM 102.8 FM 91.6 FM 103.4 FM 97.1 FM

### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

tar y, dentro de las situaciones que no son sexuales, también se pueden producir por el contacto con objetos, especialmente textiles donde hayan tocado los sarpullidos», detalla, pudiendo mantenerse el virus en esos elementos «durante horas».

Además, los animales también contagia el mpox ya sea por mordeduras o arañazos, siendo principalmente roedores los que inician el contagio en las zonas centrales de África.

Cualquiera que sea la forma de transmisión, Corell explica que los síntomas del mpox comienzan «21 días» tras haber expuesto al virus, de forma que empiezan a aparecer en los infectados una erupción con llagas, como granos o ampollas, que pueden aparecer en la cara, dentro de la boca y en otras partes del cuerpo, como los brazos, el tronco o el ano. «Si no se tratan los sarpullidos a tiempo se pueden sobreinfectar y producir secuelas graves», refleja al respecto.

Por ello, el inmunólogo y catedrática recalca la importancia de las medidas preventivas de aquellos posibles infectados, llamando a su «diagnóstico y consecuente aislamiento», así como a la formación del personal sanitario especializado en atención de ITS/VIH para el correcto tratamiento a los recién diagnosticados. Así, también reclama la vacunación de estos sanitarias, además del personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con este virus.

### UNA CEPA MÁS VIRULENTA

La alerta de Corell llega cuando se habla de la nueva variante de la 'viruela del mono', pese a que en España no se ha registrado ningún caso al respecto, siendo Suecia el único territorio fuera de África en el que se ha identificado.

«Si este nuevo virus de África llega a España los casos van a crecer más y el riesgo aumentará porque es una cepa más virulenta. De hecho, no sería de extrañar que pegue un salto a nuestro continente», señala el actual catedrático de Inmunología en la Universidad de Sevilla. No obstante, señala que las actuales vacunas serían más eficaces al ser «una variante que se parece más a la de viruela humana».

Bajo la alerta de salud pública decretada por la OMS el pasado miércoles, Corell pide a los organismos «ofrecer la mayor información disponible para los ciudadanos y tener las vacunas suficientes para inmunizar a la población». En esta línea, habrá que esperar a lo que se decide el lunes en la reunión de la Unión Europea para abordar medidas ante la emergencia sanitaria, a la que asistirá España, mientras que el martes se producirá el encuentro entre el Gobierno de España y las diferentes autonomías para hacer seguimiento de la 'viruela

## La Junta invierte 6M€ en mejorar los centros de mando ante los incendios

La inversión en cámaras de vigilancia forestal incorporadas a las provincias de Ávila y Salamanca, tras el resto de Castilla y León, supera los dos millones y medio de euros

### SALAMANCA

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cifró ayer en más de seis millones la inversión de la Junta de Castilla y León en dotar a todos los centros de mando provinciales ante incendios de la Comunidad, entre otras mejoras de un módulo "rápido y ágil", instalado a bordo de un todo terreno, que puede funcionar como puesto avanzado móvil.

Así lo especificó durante su visita Centro Provincial de Mando del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Salamanca, donde pudo conocer las mejoras implementadas en el nuevo sistema de vigilancia de la mano de los técnicos de la Consejería, «siempre en guardia y prevenidos», estructura «muy relevante» compuesta por nueve centros, uno por provincia, y coordinada desde un décimo en Valladolid, que «adquirió una especial importancia tras los incendios del año 22 y el acuerdo de diálogo social con los sindicatos, la patronal y la Junta».

Dicho acuerdo incluía la mejora de esta estructura de centros de mando. «Antes, estos centros estaban 24 horas durante la época de riesgo alto, pero no lo estaban fuera de la misma. Y ahora sí, lo cual ha supuesto la necesidad de hacer muchas mejoras. Hemos incrementado el personal en 28 operadores y 40 técnicos, pero también ha habido mejoras en los medios de comunicación, los medios técnicos y la digitalización para tener las mayores capacidades apoyadas, en las decisiones, por toda esta estructura digital», resumió, informa Ical.

Entre las mejoras, figuran los vehículos todoterreno incorporados a cada centro de mando provincial que



El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita el Centro de Mando de Salamanca. ICAL

pueden servir como puesto de mando avanzado. «Cuenta con su propia energía solar a través de generador, tiene su propia estación meteorológica, su propia estación de comunicaciones y puede realizar radioenlaces con otros vehículos, además de contar con su propia oficina. Esto permite tener una unidad de puesto de mando avanzado desplazada de forma rápida en el territorio», señaló el consejero.

En conjunto, la adquisición y la dotación de los nueve vehículos ha supuesto un desembolso de 576.000 euros. Estos vehículos ahora funcionan como plataformas tecnológicas móviles que permiten la coor-

dinación, comunicación y planificación en las operaciones de extinción de incendios forestales. Suárez-Quiñones especificó, además, que se ha mejorado la conectividad de los centros de mando con el territorio y modernizado los equipos tecnológicos en los centros de mando.

Así, se han adquirido pantallas digitales para todos los centros de mando: 76 monitores de 27 pulgadas, 608 monitores de 21,5 pulgadas, 429 ordenadores de sobremesa, 546 cámaras web y accesorios, 60 ordenadores portátiles y 458 tabletas. Además, esta línea de financiación ha permitido obtener 140 unidades de geoposicionamiento para vehículos au-

tobomba, puestos de mando avanzado y pick-ups.

Por otro lado, se ha invertido en la ampliación de la plataforma única de gestión de la información de incendios forestales 'Sinfo', que se ha visto mejorada en cuando a accesibilidad y funcionalidades. Además, se ha podido integrar a la plataforma las imágenes satelitales de Sentinel antes y después del incendio para perimetrar los mismos y analizar la severidad. Se han integrado capas de meteorología y riesgo y los sistemas de videovigilancia y se han desarrollado utilidades relacionadas con perímetros y puntos de inicio para el trabajo de análisis.

## Las obras en la A-62 obligan a desviar el tráfico en dirección Salamanca

### VALLADOLID

Las obras de rehabilitación entre los kilómetros 157 y 172 de la A-62, que se ejecutarán en dos fases, obligarán a desviar el tráfico en sentido Salamanca a partir de las 7.00 horas del lunes, 19 de agosto. Las afecciones corresponden al tramo entre Tordesillas y Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid), según informó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que destina a estas mejoras un presupuesto de 5,7 millones de euros (IVA incluido). Está previsto que estos trabajos finalicen antes de la operación retorno

del último fin de semana de agosto, informa Ical.

Los trabajos se realizarán, en primer lugar, entre los kilómetros 157 y 163, y supondrán el corte total de la calzada derecha (sentido Salamanca), desviando el tráfico por la contraria (sentido Valladolid) por los pasos de mediana y manteniendo un tráfico con doble sentido. En este tramo se acometerá la renovación de la capa de rodadura.

Estos trabajos se realizarán con varias extendedoras trabajando simultáneamente, lo que obligará a cortar al tráfico las distintas calzadas de la autovía de forma alternativa y por tramos, según vayan avanzando los trabajos. Las obras de extendido en la calzada izquierda (sentido Valladolid) finalizaron el pasado 18 de julio y las que ahora comienzan, en la calzada derecha (hacia Salamanca), será a partir del lunes cuando se procederá a efectuar el corte total de esta calzada, desviando el tráfico por la calzada contraria a través de los pasos de mediana existentes en la autovía A-62 y manteniendo un tráfico con doble sentido de circulación.

 $Por\,su\,parte, las\,labores\,previstas$ 

entre los kilómetros 163 y 172 se ejecutarán a partir del viernes 23 de agosto, con el corte total de la calzada derecha (sentido Salamanca) y desviando el tráfico por la carretera paralela N-620, entre los enlaces E-163 (Pollos) y E-181 (Alaejos), incluyendo el fin de semana del 24 y 25 de agosto.

Finalmente, se procederá al repintado de las marcas viales horizontales y a la limpieza y terminación de las obras. Debido a las puntas de intenso tráfico por los movimientos vacacionales que se realizarán en esta época del verano, se pueden producir retenciones de vehículos, tanto en la autovía A-62 como en la N-620, por lo que se recuerda a los usuarios que extremen las precauciones y sigan los consejos de la Dirección General de Tráfico.

# Valladolid y Palencia lideran la bajada de oferta de alquiler de vivienda permanente

Seis provincias de Castilla y León disminuyen los pisos en arrendamiento para vivir mientras se dispara la oferta en los de temporada / Los profesionales inmobiliarios culpan a la ley «que perjudica al propietario»

### SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID

Castilla y León recorta drásticamente la oferta de viviendas en alquiler destinadas a vivir en ellas, es decir, de alquiler permanente, en favor de la de alquiler de temporada, bien para veranear o para pasar periodos inferiores a un año. Tanto es así que Valladolid y Palencia lideran la tabla nacional entre las provincias que más bajan su oferta de vivienda permanente. Palencia la encabeza, con una caída del 47% interanual, mientras Valladolid aparece en cuarto lugar con un -35%. Entre las dos provincias aparecen Barcelona (-45%) y Oviedo (-44%).

Los profesionales inmobiliarios tienen una explicación muy clara del porqué de este fenómeno. Es el resultado de una Ley de Vivienda «que se pone de espaldas al propietario» y que lo perjudica, dificultando los desahucios y el establecimiento de precios. «El mercado de la vivienda está intervenido y eso tiene que cambiar», apuntan. Y es que, en el ámbito nacional, la oferta de alquiler de temporada se dispara un 55% mientras el permanente se hunde un 17% en el último año.

Seis de las nueve provincias de la Comunidad descienden su oferta en julio respecto al mismo mes del año pasado, según el último informe del portal inmobiliario Idealista. Son, además de las mencionadas, Burgos (-26%); León (-19%); Salamanca (-17%) y Zamora (-6%). Segovia paraliza totalmente este parámetro, con un 0% interanual, mientras las dos provincias restantes lo incrementan, en contra de la corriente general. Son Ávila, con un 6% más de viviendas ofertadas para alquiler permanente, y Soria, con un 13% más.

En la cara opuesta de la moneda, son también seis las provincias que disparan su oferta de alquiler de temporada, aunque la primera de la Comunidad se sitúa en el noveno puesto de España. Se trata de Ávila, que sube un 160% el número de viviendas puestas en el mercado para arrendamiento temporal respecto al pasado año. Le siguen Salamanca, en el puesto 13, con un incremento del 143% y Soria, en el 18, con el 100%.

Ya más alejados de los primeros puestos y en la segunda mitad de la tabla aparecen Burgos, en el puesto 33 nacional, que incrementa su oferta de temporada en un 56%; Segovia, en el 38, con un 29% más de oferta de temporada, y Valladolid, con un 15% más. Hay tres provincias, sin embargo, que no solo no incrementan esa oferta de pisos de alquiler de temporada, sino que la bajan. Se trata de Palencia, que los reduce en un 20%, la cuarta provincia por la cola de Espa-



 $\textit{Un vecino observa las ofertas de pisos en venta y alquiler en una inmobiliaria de Valladolid.} \ {\tt ICAL}$ 

ña; León, la tercera, con un -38% y Zamora, la que más redujo la oferta de estos pisos en España con un -67%.

Aun con estos datos, es reseñable que Castilla y León está aún muy lejos de ser una zona tensionada en cuanto al peso de los pisos de temporada sobre los de alquiler permanente, pues ninguna provincia pasa del 4%. Este porcentaje lo alcanzan solo dos, Ávila y Burgos, mientras Salamanca, Soria, Segovia, Valladolid, Palencia y León se quedan en el 2%. Zamora es la segunda provincia menos tensionada de España con solo el 1% de oferta de temporales sobre permanentes. Solo cuenta con menos Orense, el 0%.

En el ámbito nacional, los alquileres de temporada siguen aumentando su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes, «como consecuencia de las sucesivas políticas que están empujando este fenómeno», apuntan desde Idealista. En el segundo trimestre de 2024 el peso de este tipo de alquileres llegó hasta el 13% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 55%, mientras que la oferta de alquileres permanentes se redujo un 17% en el mismo periodo.

En Barcelona, la ciudad más tensionada en los arrendamientos, el 42% de las viviendas que se ofrecen son para alquiler de temporada, una cifra que baja hasta el 34% en el caso de la segunda de la tabla nacional, San Sebastián. A continuación se encuentran las ciudades de Badajoz (21% del total) y Girona (20%),

seguidas de cerca por Cádiz (19%), Madrid (16%) y Valencia (15%).

Entre los grandes mercados el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en Málaga, que cuenta con un 99% más que hace un año, seguido por Bilbao (73%), Palma (72%), Valencia (70%), Sevilla (63%), Madrid (53%) y Barcelona (48%). En Alicante, por su parte, la oferta de alquileres temporales ha crecido un 22% en los últimos 12 meses, mientras que se ha incrementado un 21% en San Sebastián.

En paralelo a estos crecimientos, los alquileres de larga estancia siguen cayendo en este último año en los principales mercados. El mayor descenso se da en Barcelona (-45%), seguido por San Sebastián (-32%), Sevilla (-27%), Madrid (-22%), Bilbao (-22%), Alicante (-8%) y Valencia (-6%).

### LEGISLAR «DE ESPALDAS»

«Los datos del segundo trimestre siguen poniendo de manifiesto que legislar de espaldas a los propietarios acaba destruyendo el mercado. Las medidas adoptadas en materia de alquiler han trasladado la oferta del alquiler permanente al alquiler de temporada, una fórmula perfectamente legal pero que viene a dificultar aún más el acceso a la vivienda de las personas y las familias más desfavorecidas» apunta el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.

Y es que los alquileres de temporada son aquellos que no se destinan a satisfacer una necesidad permanente de vivienda, sino que sirven al alojamiento durante un periodo de tiempo muy concreto, por lo general,

inferior al año. El quid de la cuestión está en que estos arrendamientos quedan fuera del ámbito de aplicación de la reciente Ley de Vivienda, «por lo que no se ven afectados, entre otros aspectos, por las limitaciones en las actualizaciones de la renta o las prórrogas extraordinarias del contrato», apuntan desde Idealista.

Por su parte el presidente de la Confederación de la Construcción de Castilla y León, Javier Vega, se muestra de acuerdo con ese punto de vista. «Hay una ley que, si entra en vigor de formatotal-afortunadamente en Castilla y León, no se aplicaría con el Gobierno que tenemos-, lo que hace es perjudicar a la persona que quiere alquilar. La gente retira los pisos que tiene, si puede los dedica al alquiler turístico, y si no, lo otro es complicarse la vida», subraya. Y es que «el intervenir tanto en el mercado, sin duda alguna, lo que genera es desconfianza, y miedo a tener esos activos que son caros, que son inmuebles, a disposición no se sabe de quién».

Vega opina además que «el que tiene que apoyar al vulnerable es el Estado o las administraciones, no los particulares». A esos particulares «nos pueden poner impuestos, pero no obligar a que nuestros inmuebles estén en manos de alguien que tendrá todo el derecho del mundo, pero eso chocacon el concepto de la propiedad privada, que yo creo que sigue existiendo en España, y creo que es uno de los principales valores que tenemos».

El presidente de los constructores destaca que «al final todo esto hay que arreglarlo. Lo que no se puede es, de forma total y absolutamente caprichosa, alquilar a veces para apartamentos vacacionales y otras veces para alquiler permanente. Yo creo que eso no es bueno», por eso se muestra confiado en que «se acabará regulando, afortunadamente para el mercado, y normalizando un poco el sistema». Lo que sí tiene claro es que desde el sector seguirán pidiendo «que se regule pronto y que sepamos a qué atenernos, yo creo que la Comunidad está en ello», porque «el alquiler debería estar menos intervenido. El mercado es el sabio y sabe regularse», concluye.

AVILA. Es una de las dos provincias de la Comunidad en las que sube el alquiler permanente (6%), pero sube más el de temporada (160%, en el puesto 9 nacional). El peso del de temporada sobre el total es del 4%.

▶BURGOS. Cae un 26% la oferta de alquiler permanente (puesto 14 nacional) y sube un 56% el de temporada (puesto 33). El peso del de temporada es del 4%.

**LEÓN.** Baja un 19% la oferta de alquiler permanente (puesto 22), pero baja también el de temporada, el tercero que más de España (-38%). El peso del temporal es del 2%.

▶ PALENCIA. La provincia en la que más baja de España la oferta de alquiler permanente (-47%). La de temporada baja también, un 20% (cuarta que más baja). El peso del de temporada es un 2% sobre el total.

► SALAMANCA. Baja la oferta de alquiler permanente un 17% (puesto 26 en España), y se dispara un 143% el de temporada (puesto 13). El peso del de temporada es del 2%.

▶ SEGOVIA. Se estanca la oferta de alquiler permanente (0%), en el puesto 42 de mayor a menor bajada. Sube un 29% la oferta de temporada (puesto 38 de mayor a menor subida). El peso del de temporada es del 2%.

▶SORIA. Crece la oferta de alquiler permanente un 13% (cuarta que más sube de España), y sube un 100% la de temporada (puesto 18). El peso del de temporada es del 2%.

▶ VALLADOLID. La cuarta provincia de España donde más baja la oferta de alquiler permanente (-35%). Sube un 15% el de temporada (puesto 42). El peso es del 2%.

**ZAMORA.** Baja la oferta de alquiler permanente un 6% (puesto 40), y también baja el de temporada (-67%, la que más de España). Peso del 1%.



El berciano José Carlos Rodríguez-Cabello en su laboratorio de Valladolid. PHOTOGENIC

## De Ponferrada al podio mundial de la investigación

ELCATEDRÁTICO JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ-CABELLO HA SIDO RECONOCIDO POR LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA DE BIOMATERIALES CON UNO DE LOS MÁS ALTOS PREMIOS EN ESTA ÁREA

### E.LERA VALLADOLID

Su corazón es berciano, sin embargo, lleva desde los 14 años viviendo en Valladolid. Por esta razón, reconoce que se siente como «uno de esos castaños de Las Médulas que ha sido trasplantado en el Pinar de Antequera». José Carlos Rodríguez-Cabello es curioso, entusiasta, creativo, carismático y un descubridor de nuevos horizontes con una proyección clave en la vida de muchas personas que veían como sus días se agotaban. Su trayectoria lo ha colocado en el podio de los mejores del mundo; ha sido reconocido por la Unión Internacional de Sociedades para la Ciencia e Ingeniería de Biomateriales con uno de los más altos premios en esta área, reservado solo para el 5% de los investigadores.

Este catedrático lleva toda la vida marcando hitos en el campo de los biomateriales. Toda su carrera científica transcurrió en la Universidad de Valladolid. Apasionado por la biología, decidió matricularse en químicas por no poderse ir a estudiar fuera de su ciudad. Se especializó en bioquímica y siguió alimentando esa «fuerte vocación científica» que ya despuntaba en sus años de instituto. Además, admite que se quedó prendado por el rigor formal y la interpretación matemática y lógica de los fenómenos naturales que constituyen la física.

Por lo que una vez completada su licenciatura de químicas, comenzó otra de físicas que terminó años más tarde y pudo compaginar con sus primeros trabajos de investigación y encargos docentes. Esta doble formación le ha dado un *background* muy amplio y sólido que le ha servido –y le sirve–, según comenta, para desenvolverse bien en terrenos multidisciplinares que recorren ámbitos tan diversos como la biología, la química o

la física. Y es que este berciano no solo tiene dominio de los conocimientos propios de cada área, sino también se ha formado en sus métodos y filosofías de trabajo.

En la actualidad, Rodríguez-Cabello es catedrático del Departamento de Física de la Materia Condensada y director del laboratorio de investigación BIOFORGE. Su trabajo en el campo de la ciencia de biomateriales le ha permitido posicionarse como «pionero y figura líder» en este ámbito. Y es que sus contribuciones han cambiado la forma de entendery utilizar la ingeniería genética, la biotecnología y la ciencia de biomateriales, impactando en muchos campos. En este punto, señala que su doble formación, en Química (Bioquímica) y en Física (Física de la Materia Condensada), le permitieron realizar investigaciones innovadoras sobre polipéptidos recombinantes como biomateriales

Desde que fundó el laboratorio en 1996, ha creado un ambiente multidisciplinar único que sigue empujando los límites de la investigación en materiales avanzados. Un buen ejemplo de su enfoque innovador es el desarrollo de recombinámeros, donde utiliza la ingeniería genética y otras biotecnologías para crear materiales complejos y multifuncionales con un gran potencial en muchas aplicaciones, en especial en el ámbito biomédico.

Sus contribuciones académicas van mucho más allá del laboratorio. Con alrededor de 250 artículos publicados en revistas indexadas, este ponferradino ha marcado un antes y un después en la comprensión de la autoorganización y la interacción entre el orden y el desorden en sistemas parecidos a proteínas. «Utilizo este conocimiento fundamental para explicar la relación entre la función y el diseño macromolecular, lo que lleva a la creación de nuevos biomateriales con capacidades novedosas,

casi revolucionarias en algunos casos», celebra.

No solo desarrolla materiales, sino que también construye redes de colaboración internacional muy amplias. Esta cooperación ha sido «clave» para llevar conceptos desde su concepción hasta el desarrollo terapéutico final, respaldando muchos de sus resultados. En esta línea, indica que su capacidad inventiva se demuestra aún más con sus 15 solicitudes de patentes, de las cuales cinco ya están siendo explotadas, destacando su influencia en la vanguardia tecnológica de la ciencia de biomateriales.

Ciencia que salta del ámbito académico a la realidad. Como cofundador y actual CEO de Technical Proteins Nanobiotechnology, y cofundador y asesor científico principal en CellDrive 3D, este berciano lidera esfuerzos para traducir investigaciones de vanguardia en productos y soluciones viables, sobre todo en medicina regenerativa, nanomedicina y nanotecnología. «Me siento muy orgulloso de haber puesto mi granito de arena en la creación de empresas y riqueza en nuestra Comunidad, ya que ambas compañías están localizadas en Valladolid».

Preguntado por sus proyectos, destaca los recombinámeros, un «claro ejemplo» de la fusión entre la biotecnología y la ciencia de materiales, presentando materiales avanzados que son no solo complejos sino también multifuncionales. «Este trabajo innovador tiene aplicaciones potenciales en múltiples ámbitos, incluyendo la medicina regenerativa, la nanomedicina y la nanotecnología», explica para, a continuación, agregar que, por ejemplo, los biomateriales y sistemas desarrollados han resultado revolucionarios en aplicaciones diversas como la regeneración del corazón infartado, la restauración del esmalte dental, la regeneración de la superficie articular en problemas de artrosis o la creación de válvulas cardiacas o vasos sanguíneos de última generación, entre otras muchas. «Tienen un gran potencial para alcanzar niveles sin precedentes de bioactividad y capacidad para interactuar y coordinar el comportamiento celular que redunde en una mayor capacidad terapéutica de estos sistemas», subraya José Carlos Rodríguez-Cabello.

En concreto, puntualiza que están realizando un proyecto dentro de un consorcio internacional cuyo objetivo es la aplicación por primera vez en humanos de un hidrogel que es capaz de regenerar el músculo cardiaco perdido después de un infarto de miocardio. Esta investigación, tal y como manifiesta, recoge todos los trabajos previos en modelos animales de puesta a punto del sistema. Ahora están resolviendo todos los ensayos preclínicos y aspectos regulatorios que les permitan demostrar la eficacia de ese sistema en un ser humano. «El trabajo es transcendente, puesto que, de concluir con éxito, como así esperamos, abrirá las puertas y facilitará la aplicación en humanos de este tipo de materiales en otras dolencias de características parecidas como la de regeneración de masa muscular, o el tratamiento regenerador del ictus

En su opinión, la ciencia languidece en Castilla y León y solo recoge los frutos del trabajo de esos investigadores más vocacionales que trabajan y hacen ciencia a pesar de las muchas circunstancias adversas. «No se ven políticas de incentivo a la investigación ni desde las instituciones regionales y nacionales ni desde las universidades. En todas ellas, la investigación se ve como algo que hay que mantener, pero que no interesa mucho a nadie o que no tiene mucha relevancia para el día a día o el futuro de la institución o la región. Parafraseando a Felipe González, los buenos investigadores hoy somos esos jarrones chinos que nadie sabe muy bien qué hacer con ellos. De hecho, si se revisan los rankings de investigadores, se verá que aquellos que están en las primeras posiciones apenas tienen capacidad de influencia en sus instituciones. Es un error, casi una situación un poco aberrante, pero bueno, imagino que es el resultado de la situación global en la que la financiación de la universidad no depende en absoluto de su producción científica e investigadora de la misma», reflexiona Rodríguez-Cabello antes de advertir de que es un caso claro de «miopía institucional».

Es más, considera que es una situación compleja y endémica que deriva del hecho de que la investigación y su potencial para crear riqueza no se entiende realmente. También, añade, es una consecuencia de cierto localismo. A su parecer, siempre ha sido muy esclarecedor ver en primera persona el compromiso y el respeto que en zonas como los Países Bajos, Reino Unido e Irlanda o Alemania tienen, a nivel institucional, por la ciencia. «Quizá estaría bien que algunas personas con capacidad de decisión en nuestras instituciones salieran de la experiencia local y experimentaran esa realidad de forma personal», concluye.

### **Nuevos estudios** y una beca en la convocatoria de ayudas para el postobligatorio

La Consejería de Educación convocó las ayudas destinadas al alumnado que desea continuar estudiando tras las etapas obligatorias y que cuenta con condiciones socioeconómicas más desfavorables. De esta forma, incluye nuevos estudios y una beca a la excelencia en la convocatoria de ayudas para estudios postobligatorios del próximo curso, según informó el departamento en un comunicado.

Para llegar a más alumnado, el departamento que dirige Rocío Lucas ha introducido en la convocatoria importantes novedades. Así, se incrementan las enseñanzas en las que pueden estar matriculados los estudiantes incluyendo algunas que no contemplan las becas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Estas titulaciones son los cursos preparatorios para el acceso a Formación Profesional; cursos de especialización de FP; enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas, tanto en la modalidad presencial como semipresencial o a distancia; y las enseñanzas deportivas conducentes a la obtención de los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior. Asimismo, se convoca una nueva modalidad de ayuda fija ligada a la excelencia en función del rendimiento académico. Si el alumno cuenta con una nota media 9,5 o más podrá acceder a una beca de 125 euros; entre 9 y 9,49, 100 euros; entre 8,5 y 8,99, 75 euros; y entre 8 y 8,49 puntos, 50 euros. Además, se exime de requisitos académicos a aquel alumnado que acredite que algún miembro de la unidad familiar tenga la condición de víctima de terrorismo, de violencia de género o de violencia sexual.

## La Inspección de Trabajo aflora 4.350 empleos irregulares en la Comunidad

El número de contratos transformados en indefinidos se elevó hasta los 3.655 el año pasado, un 43,8% menos que en 2022

La Inspección de Trabajo realizó el pasado año un total de 42.509 actuaciones en materia de Seguridad Social en la Comunidad, en las que se detectaron 2.914 infracciones, un 17,26 por ciento más que en el ejercicio anterior, y en las que se logró aflorar 4.350 empleos irregulares, un 31,1 por ciento menos que en 2022. Por provincias, en todas se registraron caídas a excepción de Soria, donde el empleo sumergido creció un 94,9 por ciento, hasta los 154; en Segovia, donde el incremento fue del 29,2 por ciento (336) y en Ávila, que subió un 20,6 por ciento (363 empleos). Por el contrario, la principal caída se la anotó Valladolid, con un 60,5 por ciento (853), seguida de Burgos, con un descenso del 39,6 (582) y de León, donde afloraron 807 empleos (-32 por ciento). En Zamora la caída fue del 18,8 por ciento (298); en Salamanca del 5,7 por ciento (546) y en Palencia del 1,44 (411).

Por otra parte, en materia de Relaciones Laborales la Inspección de Trabajo realizó el pasado año 11.704 actuaciones un 4,2 por ciento menos que 2022, en las que detectó 1.814 infracciones, un 87,8 por ciento más, de las que 25 fueron por incumplimientos de la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En total las sanciones impuestas ascendieron a 2,8 millones de euros (+68,5 por ciento).

Además, cabe destacar que un total de 3.665 contratos fueron transformados en indefinidos el año pasado, lo que representa un 43,8 por ciento menos que en 2022, año de inicio de la Reforma Laboral.

La provincia más numerosa en cuanto a actuaciones fue Valladolid,

### Actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social



La labor de la inspección de trabajo durante 2023 permitió aflorar 4.350 empleos irregulares y detectar 2.914 infracciones en materia de Seguridad Social.

|              | Empleo aflorado | Variación % interanual | Número de<br>infracciones |            | Trabajadores afectados | Variación %<br>interanual |
|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
|              | 2023            | interanuai             | 2023                      | interanuai | 2023                   | interanuai                |
|              |                 |                        |                           |            |                        |                           |
| ■ Ávila      | 363             | 20,6                   | 102                       | -8,9       | 1.476                  | -14,4                     |
| ■ Burgos     | 582             | -39,7                  | 422                       | -14,2      | 6.034                  | 4,0                       |
| ■ León       | 807             | -32,0                  | 425                       | -15,0      | 9.848                  | -5,9                      |
| ■ Palencia   | 411             | -1,4                   | 102                       | 67,2       | 3.905                  | -12,1                     |
| ■ Salamanca  | 546             | -5,7                   | 394                       | 31,3       | 5.032                  | -6,2                      |
| ■ Segovia    | 336             | 29,2                   | 418                       | 180,5      | 3.778                  | -1,6                      |
| ■ Soria      | 154             | 94,9                   | 136                       | 63,8       | 1.269                  | -20,8                     |
| ■ Valladolid | 853             | -60,5                  | 749                       | 25,8       | 8.757                  | -10,8                     |
| ■ Zamora     | 298             | -18,8                  | 166                       | -13,9      | 2.410                  | -9,5                      |
| ■ Total      | 4.350           | -31,1                  | 2.914                     | 17,2       | 42.509                 | -7,0                      |

FUENTE: Consejo Económico y Social

donde crecieron un 4,7 por ciento, para alcanzar las 2.527, por delante de León, donde cayeron un 9,7 por ciento para quedar en las 2.301). Además de en Valladolid, las actuaciones se incrementaron también en Burgos, donde crecieron un 4,4 por ciento (1.465) y en Zamora, donde la subida fue del 15,9 por ciento (938). En el resto de las provincias se registraron bajadas, destacando la bajada del 33,1 por ciento de Soria (376) y del 24,4 por ciento de Ávila (381). En Palencia la caída fue del 9,4 por ciento (990); en Salamanca del 5,3 por ciento (1.983), en Segovia del 6,1 por ciento (752).

En materia de seguridad y salud laboral fueron 44.425 actuaciones por la Inspección, un 11,8 por ciento más, de las que 2.099 acabaron en infracción (-0,9 por ciento). Además se llevaron a cabo 17.298 requerimientos,

llones de euros, un 12,1 por ciento más. En este caso, la provincia de León

se situó en cabeza con 11.034 actuaciones, seguida de Burgos (6.859), Valladolid (6.811), Salamanca (6.020), Palencia (2.966), Zamora (3.519), Segovia (3.437), Ávila (2.470) y Soria

En cuanto a Empleo y Extranjería, durante el 2023 la Inspección de Trabajo realizó 1.654 actuaciones, un 3,2 por ciento menos que en el año anterior, detectándose 424 infracciones (un 63,7 por ciento más que el año anterior), mientras que el importe de las sanciones por dichas infracciones fue de 4,1 millones de euros, un 66,9 por ciento más que el año

El pasado año, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla y León contaba con una plantilla compuesta por 260 personas, cuatro más que en 2022.

### un 16,7 por ciento más, y el importe de las sanciones superó los 4.9 mi-Gas, telefonía y electricidad suponen el

La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León, que depende de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, recibió en lo que va de año un total de 1.743 reclamaciones de arbitraje por parte de los consumidores y usuarios de la Comunidad. Del total, han sido ya resueltas más de 1.200, incluyendo 574 laudos y 280 resoluciones de acuerdo voluntario entre las partes. De ellas, más de la mitad, el 54 por ciento, se corresponden con gas, telefonía y electricidad, que centran el grueso de las presentadas por los consumidores ante este órgano de mediación gratuito y voluntario.

54% de las quejas de los consumidores

El mayor volumen está asociado a los servicios de gas (357 reclamaciones), seguido de los de telefonía e internet (313) y de los de suministro de electricidad (268). Durante este ejercicio 2024, el sistema arbitral de consumo de la Junta de Castilla y León cumple 30 años al servicio de los consumidores y usuarios de la Comunidad, tiempo en el que se ha convertido en un sistema alternativo a la justicia ordinaria para la resolución de los conflictos que surgen entre los consumiten voluntariamente ambas partes.

Es un procedimiento «gratuito, sencillo, imparcial, voluntario y rápido», ya que los plazos de resolución son sustancialmente inferiores a los procesales. Otra de sus ventajas es su carácter ejecutivo, puesto que los laudos que se dictan, previo sometimiento voluntario de las partes, son de obligado cumplimiento.

Las reclamaciones presentadas se pueden resolver en una primera fase por acuerdo de las partes, verificado, posteriormente, por la Junta Arbitral.

En caso de no alcanzarse ese acuerdo, la resolución se realiza mediante laudo emitido por los órganos arbitrales integrados en la Junta Arbitral. Estos laudos son de obligado cumplimiento tanto para la empresa como para el consumidor, de manera que, si una de las partes no la acata, la contraria puede exigir su cumplimiento ante el correspondiente Juzgado de Primera

La Junta Arbitral de Consumo de Castillay León cuenta actualmente con más de 3.000 empresas adheridas. Mientras, su actividad se ha ido incrementado de forma paulatina a lo largo de los años, observándose desde 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, un fuerte aumento en la demanda del servicio por parte de los ciu-

### Castilla y León oferta 57 explotaciones del Cultiva para jóvenes

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abre desde este viernes hasta el 5 de septiembre las ayudas para que los jóvenes agricultores y ganaderos interesados en las estancias formativas en explotaciones agrícolas y ganaderas dentro del programa Cultiva 2024 puedan presentar su solicitud en la sede electrónica del ministerio.

Desde Agricultura explicaron en una nota de prensa que el catálogo con las explotaciones ofertadas, 57 en Castilla y León, donde se pueden realizar las estancias formativas, con información detallada sobre las características de cada una de ellas, está publicado en la página web del ministerio e incluye un buscador que permite seleccionar las estancias por territorio, fechas y producción agraria.

Los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los jóvenes, durante el tiempo que dure su participación en las estancias formativas, están cubiertos por el programa Cultiva.

### El Defensor del Pueblo admite una queja por la matanza en la web de la Junta

### VALLADOLID

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA), informó de que el Defensor del Pueblo ha admitido una queja contra la Junta de Castilla y León por ilustrar la «matanza del cerdo» en su web de Turismo con la imagen de un porcino con un gancho hincado en la papada, cuando esta práctica va en contra de la ley de protección animal. ANPBA, ejerciendo el derecho fundamental de Petición, trasladó el Ejecutivo regional que «dicha foto carece del elemento de veracidad» porque en Castilla y León no se utiliza el gancho en las «matanzas del cerdo» ni se puede aturdir y sacrificar al cerdo en presencia de público. Como la imagen del Portal de Turismo de Castilla y León «induciría a error» al ciudadano que visitara la web oficial, ANPBA presentó una Petición ante la Junta, solicitando «que el Portal Oficial de Turismo elimine la fotografía» del cerdo con el gancho hincado en la mandíbula, solicitud basada en el «derecho fundamental de petición».

## **ESQUELAS**



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Plaza Mayor, 19
- (esquina C/ San Lorenzo)
- C/ Madrid, 29
- Avda. de los Derechos Humanos, 16 (Antigua Eladio Perlado 16- Gamonal)
- C/ Francisco Sarmiento, 8

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- C/ Madrid, 29
- C/ Francisco Sarmiento. 8



### **DOÑA CARMEN ARNAIZ HERNANDO**

(VDA. DE DON JULIO PABLO ESCOLAR)

Falleció en Burgos el día 16 de agosto a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenadas hijas: Carmen y María Isabel. Hijos políticos: José y Manuel. Nietos: Ricardo y Beatriz; Diego y Laura. Biznietos: Sofía, Mateo y Olivia. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana domingo a las 12 de la mañana en la iglesia parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. de Villasur de Herreros, efectuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio de dicha localidad

unicef.es/testamentosolidario | 902 31 41 31

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'



### **DONA BENITA DEL HOYO GONZÁLEZ**

(VDA. DE DON RICARDO MANZANEDO MANZANEDO)

Falleció en Burgos el día 16 de agosto a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Ricardo (†), Blanca y Luis María. Hijo político: Pablo Sagredo. Nietos: Héctor e Iván; Marta y Ricardo. Biznietos: Valeria, Laín y Federico. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy sábado a las 6.30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María La Mayor de Aguilar de Bureba, efectuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio de dicha localidad.

Vivía: Aguilar de Bureba

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José' de Briviesca (Hoy sábado a partir de las 10 de la mañana)

Briviesca, 17 de agosto de 2024



## **ESQUELAS** en el mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# Un ojo al mercado y otro al rival

**FÚTBOL.** El Burgos CF debuta en Liga en El Plantío ante el Cartagena

### BURGOS

Convencido y confiado en la labor de la dirección deportiva para completar un equipo con significativas carencias, el entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, prefiere resaltar el trabajo de pretemporada de los jugadores con los que actualmente cuenta para insuflar aliento a las esperanzas de la afición de que el conjunto blanquinegro empiece la liga dando alegrías. «Tenemos muchas ganas de volver a vernos con nuestra afición y sobre todo de que al final del partido estén orgullosos de los que han visto en el campo», anticipa Bolo que remarca la importancia de ir a por «los tres puntos».

Se llega a este primer partido de Liga con demasiadas taquillas vacías en el vestuario, pero Bolo que admite que «es una realidad que todavía faltan jugadores» argumenta que ese hecho «nunca va a ser una excusa» y confía en que los jugadores que han realizado la pretemporada han asumido su rol en el esquema de juego que propugna el técnico vizcaíno y en la buena aportación de los jóvenes del filial.

Con esos mimbres espera poner sobre el césped de El Plantío este domingo (19:00h) un equipo «reconocible» que haya aprendido a subsanar «los errores que pudimos cometer en el pasado» y sepa concentrarse en sus «fortalezas» para «intentar repetirlas». En ese sentido, trata de guiar a los jugadores, en especial a los recién llegados, cuyo trabajo de pretemporada alabó, para que sepan a lo que «quieren jugar, que sepan lo que tiene que hacer en cada momento. Ahí está el poder acercarnos a ganar los partidos». «Y, si hacemos las cosas bien, estaremos cerca de conseguir la victoria», pronostica Bolo «para darles la primera alegría a nuestra gente».

No será nada fácil. Enfrente estará un Cartagena comandado por Abelardo al frente del banquillo al que «va a ser difícil meterle mano».

Mientras con un ojo Bolo no pierde de vista al rival, sigue pendiente de cómo se completa la plantilla. Reconoce que está «esperando a que lleguen más jugadores» y confía en que aún quedan «muchos días» de mercado por delante en los que desde el club deben permanecer «muy atentos». «Sabemos que tienen que llegar más efectivos, eso lo tenemos todos claro», zanja. Tampoco tienen dudas de la necesidad de reforzar la defensa y que «ahora mismo, tenemos solo dos centrales del primer equipo», admite.

Pero argumenta que Marcelo y Hugo Pascual del filial, «que han hecho muy buena pretemporada» podrían ayudar y señala que «también está Florian, que puede desenvolverse sin problemas en esa posición, como es el caso de Arroyo también. Sabemos lo que estamos buscando y estamos esperando a que se resuelva el mercado para poder adquirirlo».

Sobre la inscripción de Íñigo Córdoba Bolo aclaró que, según le traslada la dirección técnica del club se trata de una cuestión de «papeleos» y afirmó que «el club tiene el límite salarial de sobra para poder inscribir a todos los jugadores que se fichan», únicamente ocurre, prosiguió, que «e hay trámites que hacer y no se puede hacer todo en un día. No estoy para nada preocupado porque sé de la seriedad del club».

### LLEGA EL CARTAGENA

En su análisis del rival, el entrenador vasco del Burgos CF resalta «la experiencia que tiene Abelardo en el mundo del fútbol» y pondera que sus equipos son «ordenados, con buena estrategia y con buenas transiciones». A mayores, Bolo explica que el Cartagena cuenta con «jugadores veteranos en la categoría que



El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo. ECB

saben lo que es esta profesión». Además, «han fichado estos días a varios jugadores, que todavía no estarán acoplados al 100% con el equipo. Pero son jugadores con experiencia, que ya saben lo que es la categoría. Será fácil que se adapten rápido», valora el técnico local.

Sin embargo, Bolo es consciente de que hay que «intentar ganar esos tres primeros puntos que son importantísimos y luego pensar en lo que va a venir». «Sabemos que va a ser una temporada muy exigente y no queremos mirar más allá del partido más inmediato», analiza el míster que recomienda «no intentar dar dos pasos cuando solo puedes dar uno».

Sabemos la experiencia que tiene Abelardo en el mundo del fútbol, en el mundo de los banquillos. Cómo son sus equipos, ordenados, con buena estrategia, con buenas transiciones. Va a ser difícil meterle mano. Tiene jugadores veteranos en la categoría y saben lo que es esta profesión. Han fichado estos días a varios jugadores, que todavía no estarán acoplados al 100% con el equipo. Pero son jugadores con experiencia, que ya saben lo que es la categoría. Será fácil que se adapten rápido. Sabemos que es lo que hablamos el año pasado. Todos los partidos, independientemente del rival que esté enfrente, va a ser difícil.

### UNA SEGUNDA DE PRIMERA

Jon Pérez Bolo tiro de experiencia para dar su opinión sobre una liga de Segunda División que se califica

### **TEMPORADA**

«Va a ser una temporada muy exigente y que vamos a tener que dar nuestra mejor versión en todos los partidos»

### **PREPARACIÓN**

«Estoy encantado con la aportación de los nuevos, de los jugadores jóvenes que nos han apoyado durante toda esta pretemporada»

### **VICTORIAS**

«Ganar siempre es importante, la primera jornada, la segunda, la última, ganar siempre te ilusiona»

de histórica por la tradición y peso deportivo de muchos de los equipos que la componen y se aferró al argumento clásico de que el valor de la temporada no está en como se empieza sino en como se termina.

A su juicio este curso en Segunda «va a ser igual de difícil que todos los años» y apostó por no anticipar muchas cosas al principio de temporada porque cada una «es diferente». En ese sentido recomienda «vivir el presente» y «trabajar bien y ver al final ese trabajo de cada uno a dónde nos lleva»

«Veremos lo que pasa en estas primeras semanas y dónde nos vamos colocando cada uno, pero sabemos lo que es la segunda división y equipos que han empezado muy mal al final acaban arriba y equipos que han empezado muy bien, que en cinco semanas están arriba y ya se habla de que han ascendido y al final acaban peleando por estar abajo», reflexiona Bolo que insiste en «no darle demasiadas vueltas a todas esas quinielas» para «centrarnos en el día a día de hacer bien nuestro trabajo».

Esa concentración «va a ser lo que nos haga conseguir los objetivos» y será lo que al final de temporada «va a ser diferencial respecto a otros equipos». A mayores insiste también en que «cuanto más unidos estás, más remas en la misma dirección, por más fácil van a ser las cosas, lo pudimos ver el año pasado». Incluye también a la afición por lo que desde el vestuario, promete «intentaremos que este año vuelvan a estar igual de ilusionados, que estén a muerte con nosotros y estando unidos hasta el final podremos pelear cosas importantes».

### FÚTBOL

### DEBUTEN EL PLANTÍO DE LA PRIMERA ARBITRA PRINCIPAL

Por primera vez en el fútbol profesional español se verá a una mujer dirigir un partido de fútbol como árbitro principal y será este domingo en El Plantío. La colegiada Marta Huerta de Aza debutará como árbitra principal en Segunda en el Burgos-Cartagena y se convertirá la primera mujer en dirigir un partido oficial en esta categoría. Con 34 años, Huerta arbitró en el Mundial y la Eurocopa femenina, y ascendió a Segunda División tras su labor en Primera F y la Primera Federativa masculina.



Marta Huerta de Aza

## Tres puntos de oro para el Mirandés

FÚTBOL. El gol de Reina en el 25 y las paradas de Raúl evitaron que el Córdoba malograra la victoria

LALIGA HYPERMOTION ( JORNADA 1)

1

MIRANDÉS

CÓRDOBA

ESTADIO MUNICIPAL DE ANDUVA. 3.005 ESPECTADORES

CD Mirandés: Raúl Fernández; Juan Gutiérrez, Sergio Postigo, Tomeo, Julio Alonso (Víctor Parada, 52'): Tachi (Gabri, 70'; Asier, 84'), Gorrotxa; Hugo Rincón, Alberto Reina, Lachuer; y Urko Izeta.

Córdoba CF: Carlos Marín; Albarrán, Lapeña, Martínez (Ander Yoldi, 78'), Calderón; Genaro (Theo Zidane, 70'), Álex Sala; Carracedo, Jacobo González, Adilson Mendes (Mati Barboza, 78'); y Obolskiy (Antonio Casas, 70').

Árbitro: Miguel González Díaz (comité asturiano)

**Tarjetas amarillas:** Al local Sergio Postigo y al visitante Antonio Casas.

Tarjetas rojas: No hubo.

Goles: 1-0 (25'): Alberto Reina

### BURGOS

El Mirandés abrió la Liga Hypermotion con una meritoria victoria en casa ante el Córdoba, recién ascendido pero que afrontaba el estreno liguero en mejores circunstancias que los de Anduva. Alessio Lisci contaba con solo catorce jugadores del primer equipo para este estreno, pero los de Miranda supieron hacerse fuertes en la adversidad y, pese a ser dominados por los andaluces en el tramo final del primer tiempo y prácticamente todo el segundo, supieron conservar la mínima ventaja cosechada en el minuto 25 por medio de Alberto Reina, tan decisivo con su gol como el portero Raúl Fernández con sus intervenciones.

Superados los minutos iniciales de tanteo, fue el Córdoba el primero en acercarse con cierta intención al área contraria. Al paso por el minuto 8 de juego Obolskiy vio la incursión por la derecha de Carracedo, que tras recibir el balón del ruso resolvió con un disparo que se marchó alto para tranquilidad de Raúl Fernández.

La misma suerte corrió dos minutos después el primer intento de disparar a puerta del Mirandés. Sergio Postigo vio que Urko Izeta le ganaba la espalda a la defensa blanquiverde, pero tras aguantar en el forcejeo con su marcador el delantero cedido por el Athletic se pasó de largo en una vaselina que terminó perdiéndose por encima de los tres palos del marco de Carlos Marín.

Los diez minutos iniciales sin un dominador claro dieron paso a una fase en la que las mejores intenciones para hacerse con las riendas del juego fueron de los de Alessio Lisci, que sin embargo no tradujeron sus posesiones en ocasiones de gol.

Sí tuvieron en cambio dos aproximaciones de cierto peligro los de Iván Ania, que primero lo probaron con un disparo desviado desde el exterior del área de Genaro y poco después pusieron a Anduva con el



Reina festeja con sus compañeros el gol que anotó en la primera parte, el único del partido. LALIGA

corazón en un puño en un remate de Álex Sala a la salida de un córner que se fue por encima del travesaño burgalés.

Los dos destellos cordobeses no amilanaron a un Mirandés que a su buena disposición sobre el césped añadió los duelos individuales que empezó a ganar. Fruto de ello llegó el primer gol del partido, cuando a los 25 minutos de juego Urko Izeta controló un balón, ganó metros hacia el área y vio a su derecha a Alberto Reina. El guipuzcoano asistió al chiclanero y este, con un remate a la altura del punto de penalti si bien algo más esquinado, mandó el esférico lejos del alcance de Carlos Marín.

Verse por delante en el marcador dio tranquilidad en los minutos siguientes al Mirandés, pero la pausa de hidratación tuvo efectos de un tiempo muerto bien aprovechado por el Córdoba, que retomó el juego tras el breve parón con aires renovados.

Así, los diez últimos minutos del primer tiempo fueron de los andaluces, que por primera vez de manera diáfana en el partido se hicieron con el mando del juego y obligaron a ir a remolque al Mirandés. Los de Ania tradujeron estos minutos de supremacía sobre el verde de Anduva en dos claras ocasiones, pero por suerte para los locales apareció la calidad bajo palos de Raúl Fernández para resolver con dos buenas intervenciones. La primera, un paradón para evitar que un disparo de Jacobo González a la salida de una falta encontrara la escuadra que pretendía. Y la segunda, un balón blocado a ras de suelo tras un amenazador remate en el interior del mismo Jacobo a pase de Adilson Mendes.

Un remate de Obolskiy que rechazó la zaga del Mirandés y la primera tarjeta amarilla a Sergio Postigo por juego peligroso fueron los últimos coletazos de un primer tiempo que arrojó la primera propina generosa de la temporada con cinco excesivos minutos de alargue.

### FUERTE EN LA ADVERSIDAD

Tras el paso por los vestuarios, no tardó en quedar claro en Anduva que los minutos postreros del primer tiempo tenían continuidad en el segundo. El Córdoba salió también con la intención de llevar la iniciativa en un segundo tiempo en el que Lisci se vio pronto obligado a hacer su primer cambio. Julio Alonso se retiró lesionado y su puesto lo ocupó Víctor Parada.

Pese a tener más el balón, tardaron los cordobeses en tener sus primeras ocasiones de gol, pero cuando llegaron lo hicieron por partida doble. Primero Álex Sala obligó a la zaga local a despejar su disparo, y dos minutos después Jacobo González se enciontró con la primera de las diversas intervenciones de mérito que Raúl Fernández hizo a lo largo del segundo tiempo.

Hubo réplica por parte local, si bien el intento de Urko Izeta en el siguiente ataque del Mirandés encontró también la efectiva respuesta de una defensa visitante atenta a cortar la jugada.

La entrada de Gabri por Tachi con veinte minutos todavía por delante trató de ser el primero de los cartuchos que le quedaban a Lisci para refrescar fuerzas de cara al tramo final, pero que el propio Gabri se lesionara catorce minutos después y tuviera que ser reemplazado de urgencia por Asier le dejó sin más ventanas de cambios tras haber hecho ya tres en la segunda mitad.

Para aquel entonces, Raúl Fernández se había vuelto a lucir para evitar que un potente disparo desde fuera del área de Jacobo González, el más peligroso del Córdoba, se convirtiera en el empate. No fue la última, ya que en el minuto 84 el guardameta bilbaíno volvió a ser decisivo en un remate de Álex Sala.

Lo último remarcable del partido fueron dos discutibles decisiones del colegiado asturiano Miguel González, que en el minuto 87 dejó en tarjeta amarilla una dura entrada del visitante Antonio Cases que bien pudo tener un castigo de otro color y, poco después, decretó que el alargue del segundo tiempo también fuera de cinco minutos, mismo tiempo que en el primero pese a haber habido bastantes más interrupciones.

Pero ya le fue bien al Mirandés que el alargue no fuera mayor. Los de Alessio Lisci resistieron hasta el pitido final sin conceder ya más ocasiones y, con una victoria tan sufrida como meritoria, dieron a su afición la primera alegría de la temporada. El sábado 24 de agosto, segunda estación del trayecto ante el Málaga en La Rosaleda.







### TORREPADRE

## Inquieto pedacito de Castilla

Este pequeño enclave a la vera del Arlanza presume de una nutrida agenda de actividades lúdicas / Fundado por don Padre en el siglo X, sus escuelas fueron un ejemplo a comienzos del siglo XX

### L. BRIONES BURGOS

Desembarcar en Torrepadre, bien desde Villahoz por el camino que atraviesa el puente romano de Talamanca, bien desde Santa María del Campo tras cruzar el de Escuderos, que toma su nombre de la vecina pedanía, provoca siempre la ansiada calma. Supone, de hecho, recalar en un pedacito de Castilla que hace bandera de la sencillez inherente a estas tierras. Sus apenas 70 habitantes lo convierten en paradigma de la llamada España vaciada, cuya quietud se empeñan en romper los herederos de don Padre con una nutrida agenda de actividades que convierten este pequeño enclave, enlace entre el vasto páramo y el milenario Arlanza, en efervescente sede de citas culturales y deportivas.

Conviene, no obstante, remontarse a los orígenes. De ilustrar la historia de esta localidad al filo de la provincia de Palencia se encarga la red de redes. Su propia web explica que puede presumir de ser una villa de probada antigüedad, cuyo fundador ya mencionado, de nombre ahora singular, pero usado en la Alta Edad Media, aparece firmando como testigo un documento fechado el 1 de mayo del año 950, cuando ya había tomado forma el núcleo y la torre a las que bautizó.

«La presencia de don Padre entre el Arlanza y el Esgueva encaja perfectamente con la realidad del Condado de Castilla a principios del siglo X. Fundada la ciudad de Burgos en el año 884, el siguiente paso fue acercarse al río Arlanza y fortificarle para que en su retaguardia pudieran establecerse los repobladores con sus labranzas y ganados, iglesias, monasterios, molinos y poblados. Venían del norte en grupos que se asentaban en lugares elegidos. El Arlanza fue fortificado desde su nacimiento hasta Palenzuela con una cadena de torres que aguantaron el inevitable ataque de los musulmanes. Cada pueblo exigía una torre de vigilancia y los jefes solían dar su nombre al poblado como el caso de esta lo-

calidad. Torrepadre se funda en la primera década del siglo X quedando adscrito al alfoz de Escuderos y luego a la Merindad del Cerrato», detalla el texto en el que esboza su pasado el municipio, al que pertenecen el caserío de Hontoria de Río Franco y la granja de Retortillo.





Transcurrió su historia desde entonces al compás de los tiempos, hasta destacar al arranque del siglo XX por el empeño de Gabino Nieto Casayús, emigrante a Cuba que deseó brindar a la infancia de su pueblo natal una educación de calidad con la que enri-

quecer de paso aquel entorno. Creó la fundación que financió con su fortuna la construcción del edificio que en 1905 albergaría las escuelas, hoy casa consistorial. Un patronato administró los fondos y veló por cumplir los deseos de Nieto, al adquirir abundante e innovador material didáctico que entregaban a los alumnos de forma gratuita o como préstamo y dotar de recursos humanos suficientes a las aulas, lo que benefició de manera notable a varias generaciones de escolares.

### CONCURSO DE MICRORRELATOS

El recuerdo de ese afán y sus frutos pervive en las calles del pueblo, dedicadas a aquello en gran medida. Y ha quedado impregnada esa inquietud por mejorar en el espíritu de sus habitantes. Porque Torrepadre (cuna también de Edu Vélez, futbolista de Primera con el Real Burgos) se mueve. De ello se encarga la

asociación así llamada, responsable de eventos como la solidaria Subida al Ahijón, monte cercano, que en su recién celebrada decimoquinta edición volvió a superar el medio millar de participantes, o el Concurso de Microrrelatos enmarcado en el proyecto Vino Torrepadre, cita que acaba de lanzar su cuarta convocatoria. El certamen ya consolidado, pensado para mantener y divulgar las tradiciones de la zona, recibe centenares de textos cada año y en esta ocasión admite obras hasta el 28 de septiembre, un máximo de dos por persona y sin superar las cincuenta palabras (título no incluido). Además, tendrá que aparecer obligatoriamente la palabra 'manojo', como sinónimo de sarmiento. En la categoría de adultos el premio asciende a 450 euros y 100, de los que la mitad se entregarán en forma de lote de libros, para los menores de 14 años.

Se incorporan estos eventos a un calendario que también propone un concurso de ollas ferroviarias allá por marzo e incluye las fiestas tradicionales de San Esteban, que a comienzos de agosto abarrotaban el municipio, con el Teleclub y la plaza (al pie de la iglesia consagrada al mismo santo) como epicentros de una celebración que sirve para presumir de raíces, enclavadas en firme en este mencionado pedacito de Castilla.

## HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Sábado 17 de Agosto de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX. Número: 18.976

## El pequeño tamaño de la empresa soriana lastra sus exportaciones

Una encuesta elaborada por FOES señala que apenas un 17% sale al exterior y la mitad no supera el 20% en ventas • Desde la pandemia la provincia ha perdido un tercio de las compañías internacionales

JOSÉ SOSA SORIA

Una encuesta realizada por la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria sobre exportaciones en la provincia pone de manifiesto

que «el reducido tamaño de las empresas dificulta la internacionalización». Una de las conclusiones extraídas es que apenas el 17% exporta, lo que evidencia que el tejido productivo de Soria aún tiene mucho camino por recorrer para lograr conquistar los mercados extranjeros. Además, el 53,8% de las empresas exportadoras indicaron que los productos comercializados suponen entre el 10 y el 20% de sus ventas. Desde la pandemia la provincia ha perdido un tercio de las compañías que vendían en el extranjero.

Pág. 3



RAQUEL FERNÁNDEZ

### LAS VISONTINAS ENTRAN A LA BATALLA A GOLPE DE PINOCHO

Como el mejor de los ejércitos, cerca de 330 visontinas se ataviaron ayer con sus trajes de piñorra para conmemorar un año más la Pinochada y rememorar la batalla que tuvo lugar en los montes entre Vinuesa y Covaleda. Tras bendecir las ramas de pino, dio comienzo la lucha entre los hombres. Después fueron ellas las que con sus pinochos les golpearon, siempre al dicho «de hoy en un año». Pág. 7

## Las obras del viaducto cortan el tráfico hasta el 13 de septiembre

Habrá paso alternativo el último fin de semana del mes por la operación retorno del verano

nictorio do Trancportos co

El Ministerio de Transportes cortará el viaducto sobre el río Golmayo, en la SO-20, hasta el 30 de agosto, con el fin de acometer obras para su reparación, según anunció ayer la Subdelegación. El corte se centrará en el kilómetro 9,354 de la Variante Oeste de la ciudad

de Soria, desde las 9.00 horas del próximo lunes y hasta la misma hora del 30 de agosto y, posteriormente, entre el lunes 2 de septiembre hasta las 9.00 del 13. Este parón, con paso alternativo, se permite para no afectar al último fin de semana del mes de agosto por la operación retorno.

Pág. 4



### **CASTILLA Y LEÓN**

### La Comunidad suma tres casos de viruela del mono y casi 600 personas vacunadas

VALLADOLII

La Organización Mundial de la Salud acaba de lanzar la alerta sanitaria por la viruela del mono y el Ministerio de Sanidad tiene previsto reunirse este lunes con las comunidades autónomas. Mientras, en Castilla y León se registran tres casos y casi 600 personas vacunadas. Págs. 10 y 11

### El alcalde afirma que lo ejecutado en el Mirón «no se ajusta a la autorización»

SORIA

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, afirmó que lo ejecutado en El Mirón «no se ajusta a la concesión de la autorización». A la espera de la resolución del expediente, aseguró que «hay una voluntad clara de los propietarios de enmendar esa ejecución mal hecha». Pág. 4

### Las recreaciones de la Vulcanalia se marchan hasta el alto de la Dehesa

El primer desfile será el viernes 23 y acabará en la plaza de las Mujeres Pág. 6

### NUMANCIA



El defensa Lucas Laso se incorpora procedente del Real Oviedo Vetusta

## **OPINIÓN**

TENER UN pueblo a donde ir cuando llegan fechas señaladas como este puente donde se celebran fiestas en más de media España es una ventaja. He comprobado que hay gente que le pasaba lo mismo que a mí cuando en el colegio escuchaba a casi todos los chavales hablar de sus vacaciones en el pueblo, sus fines de semana. Me se sentía un poco huérfano, por no tener pueblo. Eso sí, estuve 'adoptado' veranos en alguno que otro, La acogida era buena y así gané la experiencia de participar en una fiesta de una localidad pequeña y otras muchas cosas propias del mundo rural, que brinda grandes oportunidades de aventuras en la infancia. Una vez más, esta última fiesta de la Asunción de la Virgen los pueblos recuperaron su pasado poblacional. Pasé por un pueblo soriano de complicado acceso que en invierno es difícil encontrarse a gente por la calle y el jueves estaba lleno de vida, con muchos chavales participando



LA SOLANA FÉLIX VILLALBA

### La ilusión de la vida rural

en una barbacoa primero en las afueras del pueblo y en una chocolatada por la tarde en el centro del pueblo. Hace ya más de 50 años que los pueblos experimentan una transformación en las vacaciones por los que retornan en verano. Desde entonces, muchos pueblos están mejor, más cuidados, pero

paradójicamente más vacíos en invierno. Está bien ese retorno estival y ojalá dure mucho tiempo, pero es una lástima que sea tan difícil que se produzca alguna recuperación de la actividad menos estacional. Hay pequeñas excepciones, claro, pero en general cuesta muchísimo. Cuando alguien tiene una idea para emprender en el mundo rural, desde el propio lugar o retornando desde la ciudad, se encuentra siempre con grandes dificultades Una de ellas es que es fácil morir de éxito. El martes visitaba un pueblo de Soria el gerente del Ecyl, Jesús Blanco, y calificaba la situación del empleo en Soria de envidiable. Tiene razón, porque el paro sigue cayendo y cada vez se aproxima más al pleno empleo técnico. Así que las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores. Pues imaginen qué pasa si el puesto de trabajo es en el campo. Un emprendedor rural, con un negocio que ha arrancado viento en popa, reconocía que su principal problema es encontrar gente que recoja los frutos que el campo le está aportando de forma generosa y creciente. Solo puede mirar hacia los extranjeros y también escasean si el empleo está en el campo. Los que más le llegan ofreciéndose para el trabajo son los que no puede contratar, porque no tienen papeles, porque deben esperar tres años para el arraigo y poder trabajar legalmente. Así que sí se puede morir de éxito si no hay quien recoja lo que el campo da. Claro, eso a una gran empresa no le pasa, porque consigue traer temporeros de dónde sea, porque tiene capacidad para ello y hay ejemplos de grandes plantaciones de manzanas o de lechugas en Soria cuyas empresas gestionan adecuadamente el empleo de temporada. Pero un emprendedor de un pueblo perdido de Soria lo tiene mucho más crudo para conseguir cinco empleados que estás grandes compañías para contratar a doscientos. Al menos queda el verano con la ilusión de una gran vida rural.

## Un mercado del alquiler cada vez más tensionado en Castilla y León

ES CIERTO, y justo es remarcarlo, que está muy por debajo del conjunto del país y del resto de comunidades autónomas, pero no lo es menos que, cada vez más, Castilla y León ve como se tensiona el mercado del alquiler. Y lo hace por dos vías, por la subida del precio y por la oferta en el mercado del alquiler. De nuevo, debe remarcarse que siempre muy por debajo de las tensiones que se viven en otros territorios, lo que no significa que no deba estarse alerta ante la deriva que está tomando el mercado del alquiler en la Comunidad.

Los datos resultan evidentes, y en ellos se observa cómo el alquiler viaja por unos derroteros que en nada favorecen y fomentan el mismo, como esa alternativa real a quien no puede o sencillamente no quiere comprarse una vivienda. Cifras que reflejan cómo la oferta de pisos para alquiler permanente, es decir aquellos que buscan prolongarse en el tiempo, van siendo cada vez menos y pierden terreno frente a lo que se dan en llamar los alquileres de temporada.

Arrendamiento a tiempo parcial que van in crescendo, principalmente por el efecto, entre otros, de las viviendas de uso turístico. Pisos en alquiler que, como vienen denunciando en no pocas ocasiones desde el sector de los hoteles y en menor me-

dida del turismo rural, escapan a cualquier control y hasta la legalidad que debe exigirse.

Claro que desde el sector inmobiliario no se duda en culpar de esta situación a la Ley de Vivienda. Para los profesionales inmobiliarios la explicación es muy clara del porqué de este fenómeno. Una Ley de Vivienda que aseguran perjudica al propietario, dificultando los desahucios y el establecimiento de precios. Y no dudan en hablar de un mercado inmobiliario intervenido. Sea como fuere, y más allá de quién tiene o no la razón, la realidad es clara. Y esta viene a señalar que el mercado del alquiler camina hacia contratos de temporada, con precios cada vez más elevados.

Un camino que lo único que está provocando es que la oferta para un alquiler de larga duración, al menos más allá de una temporada determinada, se reduzca. Reducción que hace que el acceso a la vivienda, sobre todo entre los jóvenes, sea cada vez más difíciles. Las administraciones debe poner en marcha políticas que vengan a frenar esta situación e incentiven el alquiler, además del obligado control, sin ir más lejos de los pisos turísticos. En Castilla y León el problema quizás no sea tan grave pero el mercado del alquiler cada vez está más tensionado.

### **RODERA**



Te rogamos que haga calor para que vengan los turistas, pero no mucho. Y que llueva. Para las cosechas y tal. Pero moderadamente. Señor.



CADA CUAL cuenta la fiesta como le va. Castilla y León es un rebose de fiestas y de fiesteros en masa. Qué maravilla, qué envidia cochina. Casi todos los pueblos, celebran nuestra Señora y San Roque, y el que no lo celebre, pues se lo pierde, y que se atenga a lo que dice el refrán.

Sobre la Virgen melonera –la de la Asunción– lanza esta advertencia: quien no esté al loro «que se vaya pa fuera». Y ello porque se acaba el verano y la juerga. Sobre san

Roque, la cosa es más sutil, pues entra la política. Esto cantaban en el Burgo de Osma años ha, que es de máxima actualidad y a lo que voy aquí: «En tu santa procesión / ya no se puede uno expresar. / Si habla de Monarquía, le dicen tonto. / Y si de República, animal. / Para no faltar a nadie / lo mejor que hay es callar».

Esto es lo que tenía que haber hecho el alcalde de Soria: callar. Como si fuera un botero de los de antes, que vendían botas por la

PIEDRA
DE TOQUE
POR ANTONIO
PIEDRA

Error calculado y consentido

Asunción, se presentó a las fiestas de Tardelcuende con toda la parafernalia cañí del progresismo laico. Con un par se montó un papamóvil, repartió bendiciones urbi et orbi, y con la escobilla del retrate espolvoreó agua bendita de las bajantes sobre los atónitos ciudadanos. Qué zurullo en andas impropias de un burdel.

Lamentable espectáculo que ha sido denunciado como delito de odio, y por

«menosprecio y burla hacia los ritos y símbolos del catolicismo». El alcalde de Soria ha pedido perdón, pero como era su fiesta laica, se ha quedado pegado al cargo como quien sirve a una permanencia tóxica y nunca pasa sed. Hay algo peor en política que «una torpeza», como asimismo se ha calificado el edil. Lo peor de todos estos delitos cometidos en una fiesta popular, es que se trata de un error calculado, consentido, y que llueve sobre mojado.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

## HERALDO-DIARIO DE SORIA EL⊕MUNDO

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

**DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:** PABLO R. LAGO

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS DIRECTOR: FÉLIX VILLALBA

**REDACTORES JEFE:** Víctor Fermín Moreno y Pilar Pérez JEFES DE SECCIÓN: Milagros Hervada (Local) Félix Tello (Deportes) José Ignacio Ruiz (Maquetación y diseño). DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME: Henneo Print Polígono San Miguel, Sector 4 Calle Albert Einstein,44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL:

# El pequeño tamaño de las empresas de Soria lastra su internacionalización

- Apenas el 17% de las firmas de Soria exportan, según una encuesta realizada desde la patronal
- Desde la pandemia la provincia ha perdido un tercio de las compañías que vendían en el extranjero

### JOSÉ SOSA SORIA

«El reducido tamaño de las empresas dificulta la internacionalización». Esa es una de las conclusiones extraídas de una encuesta realizada por la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) a las empresas de la provincia sobre los procesos de internacionalización. Un cuestionario en el que apenas el 17% de los participantes afirmó que exportaba y que evidencia que el tejido productivo de Soria aún tiene mucho camino por recorrer para lograr conquistar los mercados extranjeros.

Los resultados de la encuesta se han publicado apenas unos días a través de la web de FOES. Forma parte de las tareas incluidas en base al IV acuerdo marco para la competitividad y la innovación empresarial de Castilla y León. La internacionalización «es el eje 6 de este acuerdo suscrito» y el objetivo es «incrementar el volumen de las exportaciones y la propensión exportadora de la Comunidad y promover que las empresas sean más eficientes, competitivas y participativas en los mercados exteriores». Según detalla el informe publicado por FOES, la encuesta se ha completado con 84 empresas asociadas a la patronal mediante «un muestreo aleatorio simple». Hay empresas de prácticamente todos los sectores, siendo el Comercio, con el 36.9% el más representado. Un 51,59% de las empresas encuestadas afirmaron tener entre 10 y 49 trabajadores y otro 40,66% menos de 9. Apenas un 2,38% tiene más de 250.

La primera de las preguntas iba directamente a cuestionar a las empresas si exportaban productos o servicios y el 83% contestó de forma negativa. Es decir, apenas un 17% de las encuestadas venden productos en el extranjeros. Destacar también que entre el reducido número de empresas exportadoras de Soria casi ninguna cuenta con una oficina o sucursal en el extranjero, así lo afirmó el 92,3% de las empresas que afirmaron que sí exportaban productos o servicios.

Una de las cuestiones positivas que refleja la encuesta es que el 46% de las empresas exportadoras llevan sus productos a más de 4 países, es decir, que tienen diversificados sus clientes. Además hay un 31% que lleva sus ventas a dos o tres países y un 21% que solo exporta a un mercado extranjero. Las opciones preferidas de las empresas sorianas son Alemania, Francia y Portugal, aunque los productos de Soria también llegan a países como Austria, Bélgica, Suiza, Brasil, Bulgaria, Reino Unido, Irlanda, Panamá yla República Dominicana, entre otros.

En cuanto al porcentaje de ventas, el 53,8% de las empresas exportado-



Camiones de transporte en una carretera de la provincia. MARIO TEJEDOR

ras indicaron que los productos comercializados suponen entre el 10 y el 20% de sus ventas. Para un 15,4% ese porcentaje se eleva por encima del 40% y para otro 15.40% cae por debajo del 10%. Cuestionado por si las empresas tuvieron que adaptar sus productos para poder introducirse en nuevos mercados, las respuestas son muy parejas. Un 30,8% dijo que no, un 30,8% que sí y un 38,4% que «sí, pero no demasiado».

Según la encuesta realizada desde

FOES el 53,9% realiza acciones de promoción exterior. Otro déficit a corregir es que las webs de las empresas están mayoritariamente en castellano. Un 46,16% solo tiene un idioma por el 38,5% que tiene entre dos y tres lenguas. Además hay un 7,67% que ni siquiera tiene web.

Los empresarios encuestados, a la hora de explicar las «barreras» que se encuentran de cara a la internacionalización indicaron de forma mayoritaria (83%) los «problemas derivados de la competencia internacional». Otro porcentaje muy importante (58%) apuntó a «los problemas de transporte o logística» y un 50% de los encuestados que exportan «se enfrentan a barreras legales/culturales y/o idiomáticas». Por último, un 41,6% ktiene o ha tenido problemas para

La mayoría de los encuestados reconoció haber recibido algún apoyo por parte de la administración pero «cuatro de cada 10 ha acometido el

identificar nuevos mercados».

### EL VOLUMEN DE VENTAS EN EL EXTRANJERO CAE **UN 8,77% HASTA MAYO**

Tanto 2022 como 2023 fueron años positivos para las exportaciones sorianas con cifras por encima de los 550 millones de euros en ventas, pero los datos acumulados del año 2024 apuntan a un año pronunciado.

La estadística

mensual que publica el Instituto de Comercio Exterior (Icex) indica que en los cinco primeros meses del año. últimos datos disponibles, las empresas de Soria vendieron productos por valor de 227,7 millones de euros, lo que representa un

descenso del 8.77% sobre el mismo periodo del año anterior.

El récord den la serie histórica se marcó en el 2022 cuando se alcanzaron ventas por valor de 576,5 millones de euros y el año pasado se quedó cerca con 565,3, apuntando un descenso del 1,39%, según el Icex. De mantenerse la tendencia es probable que Soria vuelva a superar los 500

millones por tercer año consecutivo, aunque lejos puede quedarse a cierta distancia de los 550 millones de euros.

Los principales productos exportados siguen siendo los componentes de automoción, seguidos de la pasta de papel y productos farmaquímicos, según el Icex. Alemania, Francia y Bélgica se configuran como los principales países de destino de los productos sorianos proceso sin ayuda. Para un 83,3% de los encuestados el apoyo tendría que ir dirigido «a la comercialización (sitios webs, publicidad)» mientras que otro 33% apunta a la ejecución de estudios de mercado. También hay otro 33% que reclama asesoramiento legal. Las empresas consideran que la mejor estrategia sería «un mayor apoyo financiero» y también hay un importante volumen de peticiones de apoyos fiscales.

A modo de conclusiones desde FOESse apunta que «la posición de Soria en el ranking exportador no es casual». «Soria ocupa el puesto 48 de 51 provincias y su falta de músculo

Empresas. Los datos del Icex indican que en lo que va de año apenas 162 firmas de Soria han vendido en el extranjero.

responde a la composición de su tejido productivo, formado por micropymes sin trabajadores en un 52,4%». La patronal insiste en que «el reducido tamaño de las empresas dificulta la internacionalización» y finaliza incidiendo en que «apenas una docena de empresas en la provincia se dirigen a mercados extracomuni-

Los resultados de la encuesta de FOES evidencian la dificultad de las empresas de Soria para exportar, cuestión que también tiene su reflejo en las cifras oficiales donde se aprecia una notable disminución de las empresas sorianas que venden en el extranjero, especialmente desde la pandemia. Según los datos del Instituto de Comercio Exterior (Icex) al cierre del año 2019, antes de la pandemia, hubo 436 empresas de Soria que hicieron ventas en el extranjero. En el 2023, último año cerrado, el número se ha reducido un 33% hasta las 292. Este año amenaza con reducir aún más esas cifras. Entre enero y mayo exportaron 162 empresas, un 15,6% menos.

Con respecto a la cifra de exportadores regulares, es decir, que han exportado en los últimos 4 años de forma consecutiva, indicar que es una cifra que se mantiene con cierta estabilidad. Fueron 64 en el 2019, en el 2023 se contabilizaron 71 y en lo que va de año ascienden a 67. Son cifras parecidas a los exportadores cuyas ventas en el extranjero superan los 50.000 euros. El año previo a la pandemia hubo 76 empresas con esa facturación, por las 96 del año pasado y las 68 de lo que va de 2024, según el

## **SORIA**

## Las obras de reparación del viaducto cortan el tráfico desde el lunes al día 13

Se prevé permitir el paso alternativo el último fin de semana del mes para no entorpecer la operación retorno del verano/ Transportes diseña alternativas por los diferentes ejes

SOR

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cortará el viaducto sobre el río Golmayo, en la SO-20, al sur de Soria capital, hasta el 30 de agosto, con el fin de acometer obras para su reparación, según anunciaron ayer desde la Subdelegación del Gobierno en Soria. El corte se centrará en el kilómetro 9,354 de la Variante Oeste de la ciudad de Soria, también conocida de Los Royales, desde las 9.00 horas del próximo lunes y hasta la misma hora del 30 de agosto y, posteriormente, entre las 9.00 horas del lunes 2 de septiembre hasta las 9.00 del viernes 13 de septiembre. Este parón se permite para no afectar al último fin de semana del mes de agosto por la operación retorno.

Durante estos días, la carretera SO-20 en la que se sitúa este viaducto estará abierta a la circulación, con paso alternativo regulado por semáforos hasta que finalicen los trabajos de reparación de la estructura. Además, se habilitarán los correspondientes itinerarios alternativos debidamente señalizados.

Según informaron desde la Subdelegación del Gobierno en Soria motivado por el avance de los trabajos, se hace necesaria una secuencia de cortes. En una primera fase el tráfico estará prohubido desde las 9.00 horas del lunes 19 de agosto hasta la misma hora del viernes 30 de agosto. Durante esos días se cerrará el paso sobre el via-



 $\textit{Vehículos atraves} ando \ el \ \textit{viaducto durante las \'ultimas obras.} \ \texttt{MARIO TEJEDOR}$ 

ducto al tráfico de todo tipo de vehículos para realizar una serie de trabajos en el estribo 1. Posteriormente, desde ese día y hasta las 9.00 horas del lunes 2 de septiembre, la carretera estará abierta a todo tipo de tráfico, con paso alternativo regulado por semáforos. Igualmente, desde ese lunes y hasta el viernes 13 de septiembre, se cortará el paso sobre el viaducto al tráfico de

todos los vehículos para realizar una serie de trabajos en el estribo 2. Y a partir del viernes 13 de septiembre la carretera estará abierta a todo tipo de tráfico, con paso alternativo regulado por semáforos hasta que finalicen los trabajos de reparación de la estructura.

### **ALTERNATIVAS**

 $El\,Ministerio\,de\,Transportes\,recor-$ 

dó que durante estas afectaciones, los vehículos ligeros podrán disponer como itinerario alternativo las travesías de la ciudad de Soria (C/ Madrid, Eduardo Saavedra y Avenida Valladolid), para continuar el destino que tuvieran fijado.

Por su parte, para el tráfico de vehículos pesados (más de 3,5 toneladas) seguirán habilitados los correspondientes itinerarios alternativos debidamente señalizados: a partir de la glorieta del Caballo Blanco, en Soria, y también a su paso por las localidades de Almazán y Ágreda.

En este sentido, desde la Subdelegación explicaron que en la denominada rotonda del Caballo Blanco se dirigirá al tráfico para que, por ejemplo, continuando por la A-11 y por la N-110, pueda seguir camino hacia Madrid. También se desviará por la CL-101 en dirección norte y este y la CL-116 en dirección norte y oeste, según informaron las autoridades.

### Los cortes permitirán trabajar en los estribos 1 y 2

### En septiembre se mantendrá el paso alternativo para concluir la obra

En Ágreda, en el kilómetro 101 de la A-15, se indicará el corte de la Variante Oeste de Soria para que utilicen la CL-101 en dirección a Madrid. Por su parte, en la salida 41 de la A-15, a la altura de Almazán, se indicará la carretera CL-101 como itinerario alternativo para llegar a Soria.

En el resto de los enlaces de la autovía Autovía de Navarra (A-15), desde el kilómetro 41 al 63,800, y los de la carretera SO-20, desde el kilómetro o al 9 (autovía) se señalizará dicha prohibición y por dónde pueden hacer el desvío (que será circulando hacia Almazán por la A-15 y luego elegir entre CL-101 o CL-116), según indicaron desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

## El alcalde, sobre el repintado del Mirón: «No se ajusta lo ejecutado a la concesión de la autorización»

Martínez refiere la «voluntad» de la propiedad de «enmendar esa ejecución mal hecha»

### SORI

El Consistorio desconoce aún las conclusiones del informe sobre los angelotes del Mirón tras la visita del pasado lunes de un técnico de la Junta para evaluar la situación. Tiene claro que el repintado «no se ajusta lo ejecutado a la concesión de la autorización», expuso ayer el alcalde, Carlos Martínez. El Ayuntamiento ha abierto por esta causa un expediente, del que puede derivar una sanción o el requerimiento para corregir los errores. En todo caso, «hay una voluntad clara de los propietarios de enmendar esa ejecución mal hecha», sostuvo el regidor.

La polémica sobre el repintado de la ermita del Mirón se centra básicamente en los angelotes y su apariencia de sorpresa tras la actuación, que ha suscitado quejas de entidades amantes del patrimonio. La visita del lunes por parte de personal de la Junta se enmarca en tareas de apoyo, ya que al no ser BIC el Mirón la Comunidad Autónoma carece de competencia, aunque lamenta la intervención. Será el Ayuntamiento el que decida la cuestión, ya que el templo está catalogado en el PGOU.

La ermita del XVIII disfruta de protección integral, según el catálogo del planeamiento. El Ayuntamiento espera las conclusiones del informe tras la visita y adoptará una resolución sobre la base de sus sugerencias y tras una reunión tripartita junto al Obispado y la Comunidad Autónoma.

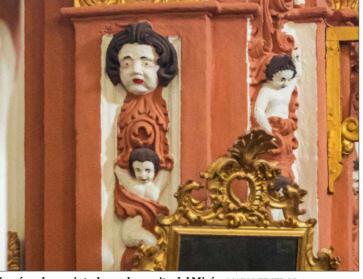

Los ángeles repintados en la ermita del Mirón. MARIO TEJEDOR

ΡĮ

### CONCENTRACIÓN CONTRA EL «FRAUDE» EN VENEZUELA

'Con la verdad en Venezuela y contra el fraude electoral de Maduro' es el lema con el que el PP se suma a las concentraciones por las polémicas elecciones en el país caribeño. El acto será hoy a las 19.30 horas en el Alto de la Dehesa. «Los sorianos no pueden ser indiferentes ante la desgracia que padecen los venezolanos, a los que se les ha hurtado el derecho a decidir en las urnas, como han dejado claro todos los organismos internacionales, destacando el fraude cometido por el dictador Maduro», señaló el presidente del PP, Benito Serrano, quien pidió esfuerzo a los sorianos para que acudan a la concentración.

## CONCURSO FOTOGRÁFICO EL MUNDO HERALDO

### EL⊕MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA



PREMIOS 1er Premio: 1.000 euros y diploma.

2º Premio: 500 euros en un vale de compra y diploma.
3º Premio: 300 euros en un vale de compra y diploma.
4º Premio: 200 euros en un vale de compra y diploma.

Envía tus fotos hasta el 31 de agosto a eventos@hds-elmundo.es

Las fotos deberán estar entre 3 y 5 megapíxeles y enviarse en formato jpg

Bases en www.heraldodiariodesoria.es

EN EL ASUNTO DEL E-MAIL DEBE FIGURAR EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE PARTICIPA. EL TÍTULO DE LA IMAGEN DEBE INDICARSE EN EL TEXTO DEL E-MAIL.

EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE CADA FOTO TIENE QUE PONER NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR, NUMERADO EN EL CASO DE MANDAR MÁS DE UNA FOTO - Por ejemplo: Miguel Pérez 1 (foto 1) y Miguel Pérez 2 (foto 2) -

### PATROCINAN:







## **SORIA**

## Las recreaciones de la Vulcanalia se trasladan al Alto de la Dehesa

Un 'video mapping' en el antiguo Banco de España será la «gran novedad» del ciclo, que también incorpora una demostración de tiro con máquinas de asedio romanas

### JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO SORIA

La Vulcanalia, el ciclo sobre la Antigüedad cuyo eje es la victoria de segendenses y numantinos y el inicio de las guerras que desembocaron en la destrucción de la ciudad celtíbera, trae este año algunas novedades de lugar y de atracciones. El campamento y las actividades de los grupos de recreación histórica tendrán lugar en el Alto de la Dehesa e incorporarán una actividad que seguro que hará las delicias del público: una muestra de tiro con máquinas de asedio romanas. Esto será el sábado 24, mientras que en la víspera se conmemorará el aniversario de la Vulcanalia. Y es que fue un 23 de agosto, la festividad de Vulcano, cuando se produjo la derrota romana.

Para este día llega la gran novedad, según explicaron durante la presentación del ciclo el alcalde, Carlos Martínez, acompañado de Alberto Santamaría y Rubén García, por parte de Tierraquemada, la asociación que organiza la Vulcanalia y con la que el Ayuntamiento acaba de firmar un nuevo convenio de apoyo valorado en 47.000 euros. La fachada del antiguo Ban-



Una recreación en un anterior ciclo de la Vulcanalia. MARIO TEJEDOR

co de España servirá para la proyección de un espectacular 'video mapping' sobre la jornada, realizado por una empresa entre «las mejores de España». Será a las 21.15 horas en la plaza de las Mujeres, tras el desfile de numantinos y romanos desde la Dehesa y antes del

encendido del pebetero junto a la Diputación y la entrega del premio Espíritu Numantino a Marta Pérez.

Al día siguiente estarán en el Alto de la Dehesa los grupos de recreación histórica. Además de Tierraquemada estarán los personajes de la antigua Iberia de Ibercalafell, los gladiadores de Lucius Spiculus y los galos de Les Galois D'Essé. La demostración con las máquinas de asedio se celebrará a las 12.00 horas, mientras que el campamento llevará funcionando desde las 11.00 horas. Estará a disposición del público hasta las 14.00 y regresará

### MUNDO ANTIGUO

Viernes 23. Desfile de numantinos y romanos desde la Dehesa a la plaza de las Mujeres, a las 21.00 horas. Allí se proyectará un 'video mapping' sobre la Vulcanalia. Entrega del premio Espíritu Numantino a Marta Pérez y encendido del pebetero junto a la Diputación.

Sábado 24. Desde las 11.00 horas, en el Alto de la Dehesa, recreaciones y explicaciones con los grupos de reconstrucción histórica. Los elefantes de Garray estarán para informar a

por la tarde de 17.00 a 20.00 horas. Los espectáculos y las explicaciones con los grupos serán a las 13.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.000 horas. Los elefantes de Garray estarán en la puerta de la Dehesa para informar sobre las actividades.

El ciclo de la Vulcanalia arrancará el lunes a las 12.00 horas, con un taller de escritura celtíbera en el Espacio Alameda. El martes, en el Casino, conferencia 'Cien años de castros serranos y necrópolis tardías' (20.00 horas), con Eduardo Alfaro. El miércoles (12.00, Espacio Alameda), taller sobre la fauna en la cerámica numantina. Y el jueves, conferencia sobre las excavaciones en Cuevas de Soria (Casino, 20.00 horas).



### LA JUVENTUD Soria

HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. **PRECIO** De 4-17 años: 2.06 € +18 años: 3,60€ +65 años: 1.80€ -4 años 0€



### **OUINTANA REDONDA**

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Adultos: 3€. Niños -12 años y +65: 2€. Abonos de diferentes precios.



### **BAYUBAS DE ABAIO**

HORARIO:De 11.00 a 21.00 h. PRECIO: 3€ entrada diaria de lunes a viernes. 4€ entrada fin de semana. Descuento para empadronados y los jubilados empadronados entran gratis



### **EL CASTILLO Soria**

HORARIO: De lunes a viernes 12.00 a 14.30 h. y de 16.30 a Fines de semana y festivos, cerrada. PRECIO: gratuita.



### **CAMARETAS**

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. Todos los días PRECIO: Empadorandos: 1,40 € para menores de 14 años y jubilados y 3 € para mayores de 14. No empadronados 2 y 3,50€.



### **ALMENAR**

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Niños de 5 a 14 Mayores de 14 años: 4€ Abonos de diferentes precios.



### **SAN ANDRÉS Soria**

De 11.30 a 20.30 h. PRECIO: de 4-17 años: 2.06 €. +18 años: 3,60€. +65 años: 1.80€ -4 años: 0€.



### ÁGREDA

HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. PRECIO: 4€ para mayores de 16 años y de 3€ para menores de 16 años. Abonos de 45€ para mayores de 16 años y de 30€ para los menores de esa edad.



### **CAMPING EL CONCURSO**

HORĀRIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Laborales: niños 2€. Adultos 2,70€. Festivo: 2,40 y 3,20 €. Abonos de 10 baños 24€. De temporada, 42€ niños y 58€ adultos. El familiar 130€. nados más barato v si son enores de 18, gratis.



### **TARDELCUENDE**

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Para empadronados abonos de 15€ hasta 12 años y de 24 € desde 12 años. Desde 65 años: 13€. No empadronados hasta 12 años 28€ y 33€ desde 12 años. Desde 65 años: 13€.



### **SAN PEDRO MANRIOUE**

HORARIO: De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. PRECIO: Menos de 12 años 1,50 €. Adultos: 3 € Bonos de temporada menores 15€ y adultos 30€



### **SAN LEONARDO** DE VAGÜE

HORARIO: De 11.15 a 20.30 h. Individual: 3,5€. Abono temporada: 32€. Los mensuales 25€.



### **PROVINCIA**



Cerca de 330 visontinas se ataviaron con sus trajes de piñorra para conmemorar un año más la Pinochada. RAQUEL FERNÁNDEZ

# Vinuesa celebra su fiesta al grito «de hoy en un año»

• La Pinochada se vivió con 140 casadas y 188 solteras y sus pinochos, como el mejor ejército

### RAQUEL FERNÁNDEZ PINARES

Día grande el vivido ayer en la localidad de Vinuesa y el más señalado del año para las mujeres visontinas. Y es que ellas son las verdaderas protagonistas de La Pinochada, una de las fiestas más populares de toda Castilla y León y que además es fiesta de Interés Turístico Regional por su belleza, singularidad y por la tradición conservada de años de historia.

En la mañana de ayer, como el mejor de los ejércitos, cerca de 330 visontinas se ataviaron con sus trajes de piñorra para conmemorar un año más esta Pinochada, donde se rememora una batalla que tuvo lugar en los montes entre Vinuesa y la vecina Covaleda por determinar de qué pueblo era la Virgen que se había aparecido en un pino. Cuando la batalla se estaba perdiendo por parte de los hombres de Vinuesa, llegaron las visontinas armadas con ramas de pino y dieron la vuelta a



Las mujeres 'armadas' con pinochos. R.F.

la situación hasta conseguir vencer y quedarse con la Virgen.

Rememorando esa leyenda, las mujeres con rama de pino en mano subieron ayer en dos filas, -140 en la de las solteras y 188 en la de las casadas-, desde La Soledad hasta la plaza mayor

donde formaron un gran círculo. Tras bendecir las ramas de pino en el interior de la iglesia y volver a salir de nuevo, dio comienzo la batalla en el centro de la plaza entre los hombres de cada cofradía: la de Nuestra Señora del Pino, compuesta sólo por hombres casados (representan en la disputa, a los hombres de Vinuesa) y la cofradía de San Roque, compuesta por hombres solteros (representan a los vecinos Covaleda).

Todos ellos, agarrados del brazo, comenzaron a librar la batalla mediante una danza singular portando sable y escudo, y luchando hasta tres veces, quedando como dicta la tradición siempre vencedor el bando de los casados, olo que es lo mismo, la cofradía de Nuestra Señora del Pino, momento en el que las visontinas comenzaron a dar las tres vueltas de rigor en la plaza para culminar con las mujeres dando con sus pinochos a todos los hombres que se encuentran a su paso, siempre acompañando el golpe con el dicho «de hoy en un año». Un golpe que se recibe en esta localidad con cariño y con orgullo.

Por delante, todo un fin de semana de actos para culminar con las fiestas de La Virgen y San Roque en Vinuesa.

### ALMAZÁN

### TRÁNSITO CERRADO EN LA RONDA DEL DUERO

El Ayuntamiento de Almazán emite un comuniado informando del cierre del tránsito en la Ronda del Duero. Asegura en el escrito que la posibilidad de derrumbe inminente establecida por los técnicos competentes, debido al estado actual de la fachada norte de Palacio, obliga a tomar medidas excepcionales. El servicio de carreteras de la Junta de Castilla y León mantendrá cerrado el tráfico en la Ronda del Duero de Almazán hasta que se ejecuten las obras necesarias por parte de la propiedad. Desde el Ayuntamiento indican que el riesgo de desprendimiento hace que se limite también el tránsito peatonal. «Se ruega a la ciudadanía extremar las precauciones hasta que se ejecuten las medidas correctoras por parte de la propiedad, que deberán contar con la aprobación de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León»./HDS

### **LAS FRAGUAS**

### EL CAMPEONATO DE MUS INICIA LOS FESTEJOS

La localidad de Las Fraguas celebra este fin de semana sus fiestas patronales en honor a San Martín. La programación comienza esta esta tarde con el campeonato de mus a las 18.00 horas y ya por la tarde da paso a la verbena con discomóvil hasta la madrugada. Mañana la misa tendrá lugar a las 12.00 horas y por la tarde se celebra un parque infantil, de 16.00 a 20.00 horas. Mientras tanto, campeonato de guiñote, también de bolos y tanguilla, todos ellos con sus respectivos premios. La verbena comenzará a las 20.00 horas y a las 22.30 horas, en el intermedio, se entregarán los premios de todos los campeona-

## La imagen de San Roque recorre las calles de El Burgo en procesión

### SANDRA GUIJARRO EL BURGO

El Burgo de Osma continuó ayer con sus fiestas en torno a la imagen de San Roque. Tras las dianas floreadas, se celebró la procesión con la imagen del santo, que salió de la catedral a las 12.30 horas y recorrió las diferentes calles de la localidad. Al terminar, tuvo lugar la misa presidida por el obispo Abilio Martínez Varea. En esta jornada, las peñas tuvieron una participación especial durante la liturgia. Al finalizar se cele-

bró la tradicional subasta de frutos y ofrendas por parte de la cofradía de San Roque en la plaza de la Catedral.

Antes de comer, la salida de gigantes y cabezudos amenizó el mediodía mientras se vivió una nueva jornada de cucañas en la plaza del Rastro con motivo del XX trofeo de San Roque organizado por la peña El Colmo.

Por la tarde, a las 18.30 horas, la plaza de toros acogió el segundo fes-

tejo del abono taurino: una gran corrida de toros de Sorando que lidiaron Diego Urdiales, Ginés Marín y Tomas Rufo, quien sustituyó a Cayetano Rivera por una rotura del radio izquierdo en la feria de Málaga durante el 15 de agosto.

Tras la bajada de los toros, en la plaza Mayor, las peñas cantaron el Ay San Roque y, tras él, se bailó la primera Rueda de la noche. En esta ocasión, la verbena nocturna la amenizó la orquesta Jamaica Show.





## Descubre y déjate cautivar por la provincia en autocaravana

La Diputación Provincial de Soria lanza una propuesta para explorar la provincia en autocaravana, presentando un mapa que facilita la ruta perfecta por los rincones más emblemáticos de la provincia

Viajar en autocaravana ofrece una forma especial de explorar Soria, una provincia que combina de manera perfecta naturaleza, historia y cultura. Esta modalidad de turismo, en auge, proporciona la libertad de moverse a propio ritmo, adaptando la ruta a preferencias personales. En Soria, las posibilidades son extensas, con numerosos rincones encantadores y paisajes de ensueño disponibles en cualquier momento.

La provincia dispone de una amplia oferta de áreas habilitadas para autocaravanas, bien equipadas y estratégicamente ubicadas para disfrutar de todo lo que el territorio tiene para ofrecer. Desde las majestuosas montañas de la comarca de Pinares hasta los verdes valles del río Duero, la autocaravana permite experimentar la naturaleza en su máxima expresión sin la presión de horarios rígidos o reservas anticipadas.

Durante el verano, Soria se convierte en un destino aún más atractivo. Los pequeños pueblos repartidos por la provincia revelan su espíritu festivo a través de actividades tradicionales, eventos culturales y fiestas populares, permitiendo una adentrarse en su auténtica esencia. Estacionar la caravana en pintorescos municipios como Ágreda, Vinuesa o Medinaceli permite descubrir no solo su patrimonio histórico y artístico, sino también la calidez y hospitalidad de sus habitantes.

La oferta turística en Soria va más allá de la tranquilidad y belleza natural. La provincia es ideal para los aventureros, con oportunidades para practicar senderismo, ciclismo de montaña, rutas a caballo y actividades acuáticas en embalses y ríos. También se pueden realizar recorridos gastronómicos, degustando los sabores auténticos de la región, desde productos frescos hasta embutidos v quesos famosos.

Recorrer Soria en autocaravana brinda la oportunidad de explorar lugares escondidos y vivir experiencias únicas. Desde el Cañón del Río Lobos hasta las aguas cristalinas de la Laguna Negra y los bosques de hayas y robles, siempre hay algo nuevo por descubrir.

La Diputación de Soria facilita

Oficinas de turismo distribuidas por la provincia son las encargadas de ayudar

este viaje ofreciendo un mapa para planificar una experiencia inolvidable en autocaravana. La provincia cuenta con 18 áreas de servicio repartidas por toda la región, ideales para descargar, refrescarse y explorar los alrededores. Además, hay seis parkings habilitados en localidades como El Burgo de Osma, Garray, Monteagudo de las Vicarías, Calatañazor, Yanguas y el Paseo de San Prudencio en la capital.

Para quienes deseen descansar varios días, se pueden encontrar siete campings en la provincia que

ofrecen comodidades completas: El Concurso y el Camping Urbión en Abejar; Camping Refugio de Pescadores en Covaleda; Camping Cañón del Río Lobos en Ucero: Camping Entrerrobles en Valdeavellano de Tera; y el Camping Cobijo y la Casa Rural Los Ranchales en Vinuesa.

Una oferta integral para recorrer cada rincón de Soria y disfrutar de su diversidad y encanto. La Diputación Provincial, a través de su marca turística 'Soria ni te la imaginas', proporciona una amplia variedad de planes, actividades y lugares de interés en su página web oficial: https://www.sorianitelaimaginas.com/.

También se puede contar con el apoyo de las 16 oficinas de turismo distribuidas por la provincia en localidades como El Burgo de Osma, Medinaceli, Ágreda, Almazán, Berlanga de Duero, Vinuesa y muchas más, listas para ayudar a aprovechar al máximo la visita.







La provincia dispone de una amplia oferta de áreas habilitadas para autocaravanas, bien equipadas y estratégicamente ubicadas para disfrutar de todo lo que el territorio tiene para ofrecer.





# Áreas de autocaravana en la provincia



- 10 Área de San Esteban de Gormaz
- 11 Área de Berlanga de Duero
- 12 Área de Santa María de Huerta
- 12 Area de Garita Maria de Fider
- 13 Área de Valdelagua del Cerro14 Área de Langa de Duero
- 15 Área de Rioseco
- 16 Área de Villar del Río
- 17 Área de Ólvega
- 18 Área de Navaleno

- 1 Parking de El Burgo de Osma
- 2 Parking de Garray
- 3 Parking de Monteagudo de las Vicarías
- 4 Parking de Calatañazor
- 5 Parking de Yanguas
- 6 Parking de Paseo San Prudencio-Soria capital
- 1 Camping El Concurso (Abejar)
- 2 Camping Urbión (Abejar)
- 3 Camping Refugio de Pescadores (Covaleda)
- 4 Camping Cañón del Río Lobos (Ucero)
- 5 Camping Entrerrobles (Valdeavellano de Tera)
- 6 Camping Cobijo (Vinuesa)
- 7 Casa Rural Los Ranchales (Vinuesa)

# Castilla y León registra tres casos de viruela del mono y casi 600 vacunados

• España participará el lunes en una reunión con otros países de la UE para analizar la situación y al día siguiente lo harán las CCAA en la Ponencia de Alertas para valorar las medidas a implementar

Castilla y León registra tres casos confirmados de infección de 'viruela del mono' en lo que va de año. Así lo reflejaron los últimos datos extraídos del Sistema de Vigilancia en España (SiViEs) que, junto a los cifras ofrecidas desde el inicio del brote en 2022, elevan hasta 91 el total de personas que han estado infectadas en la Comunidad. Con el repunte de ca-

DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID

sos a nivel tanto nacional como mundial y decretada la emergencia de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS), España participará el lunes en una reunión convocada por la Unión Europea para evaluar la situación actual.

Según los últimos datos recopilados por el Ministerio de Sanidad, España es el país europeo con más personas afectadas tras registrar 8.104 casos confirmados de infección por mpox desde el inicio del brote en 2022, seguido por Francia, con 4.272, y Reino Unido, con 3.866.

No obstante, el departamento dirigido por Mónica García explicó que los casos detectados de 'viruela del mono'en España «no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad» a los que se vienen teniendo desde hace dos años. Asimismo, señalóque el hecho de que se haya detectado en Suecia un caso de la nueva variante de mpox «no quiere decir que esa variante no estuviera ya previamente», informó a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A este «mensaje de tranquilidad» se unió el inmunólogo y ex catedrátic de la Universidad de Valladolid, Alfredo Corell, quien señaló que la cepa que ha causado las infecciones en el país «es muy poco virulenta», como demuestra que la mortalidad desde enero de 2022, y hasta el último periodo de agosto sea de un 0,03%, con tres muertes por 8.104 casos confirmados, dos de ellas por meningoencefalitis asociadas al virus y otro por diversas complicaciones derivadas de una infección por mpox diseminada. Un dato que es muy inferior al registro en África, donde se notificó el primer caso de 'viruela del



Laboratorio de investigación, en una imagen de archivo. EP

mono'en 1970, que presenta una mortalidad del 3,8% con 1.456 falle-

### **FOCO EN MADRID Y CATALUÑA**

En España, hasta el 8 de agosto, se han notificado un total de 8.104 casos de infección por mpox, la mayoría de los casos en hombres con una

mediana de edad de 37 años y nacidos en España. El grueso de casos cimientos de 38.465 infectados. Se encuentra en Madrid y Cataluña, con 2.770 casos y 2.452, respectivamente, desde 2022. Y en lo que va de año, en Madrid se han tenido 118 casos y en Cataluña solo 23, según los datos extraídos del SiViEs. Lejos queda la situación de Castilla y León, que registra 91 personas infectadas

por la 'viruela símica' en su acumulado, tres de ellos notificados en este último año.

Por encima de la Comunidad se sitúan Andalucía, con 997 casos totales (76 en 2024); Comunidad Valenciana, con 585 (12 este año); País Vasco, con 251 (5 en 2024); Baleares, con 241 (10 este año); Canarias, con 179 (3 en 2024); Galicia, con 130 (6 es75 (ninguno este año); Castilla-La Mancha, también con 75 (6 este año); Asturias, con 61 (ninguno nuevo en 2024); Cantabria, con 36 (ninguno nuevo en 2024); Extremadura, con 34 (1 en 2024); Navarra, con 21 (0 en 2024), y, por último, La Rioja, con 6 (ninguno nuevo en 2024). LA VACUNACIÓN, CLAVE

te año); y Murcia, con 100 (1 nuevo

en 2024). Y por debajo: Aragón, con

Con este contexto, Sanidad destacó la importancia de la vacunación para prevenir la enfermedad, especialmente a aquellas personas que solamente disponen de una dosis. Los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad reflejan que de las 40.610 personas vacunadas frente al mpox desde el 13 de junio de 2022, solo el 50% (20.900) han completado la pauta. Unos números que mejoran respecto a la situación en Castilla y León, donde el total de personas vacunadas ha sido de 565, de los cuales, 473 recibieron dos dosis (83,7%) y 92 recibieron una (16,3%).

«Aunque no hay una vacuna específica contra el mpox, las dos que se comercializan-IMVANEXy JYNNEOShan demostrado su eficacia», explica el inmunólogo Alfredo Corell.

Yes que antes de que la OMS confirmase en 1979 la erradicación de la viruela, a la población se dispensaba la vacuna antivariólica ante los altos contagios que se le asociaban, con una eficacia del 85%. Ahora, con el brote epidémico del mpox, un virus que pertenece a la misma familia del de la viruela, Corell asegura que el riesgo es «menor» ya que las principales formas de propagación es a través de transmisión sexual, con especial prevalencia «entre hombres que tienen sexo con hombres» y cuando existe «sexo en grupo con personas desconocidas». Por ello, plantea la hipótesis de que declarar 'la viruela del mono' como una nueva Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS), lo que «ayudaría a contenerla y desestigmatizaría».

No obstante, como añade Corell, no se pueden descartar otras formas PASA A PÁGINA SIGUIENTE

### UNA ONG DE BURGOS PIDE A LA JUNTA FINANCIAR UNA MÁQUINA PCR PARA DETECTAR LA VIRUELA DEL MONO

Castilla y León podría financiar la adquisición de una máquina de PCR que detecta de forma prematura en humanos la nueva variante de 'viruela del mono' en el Congo, una de las zonas cero

del mpox, y con este aparato también se podría estudiar esta enfermedad. Los impulsores de esta iniciativa son los miembros del Proyecto Rubare-Fundación Kivu-Jambo, una ONG burgalesa

que trabaja en esta zona desde años y que, en esta ocasión, une fuerzas con el Centro de Investigación en Ciencias Naturales de Lwiro, cuyo director veterinario es el andaluz Luis Flores, y en el cual se estudian las evoluciones de las enfermedades de transmisión entre humanos y primates. Proyecto Rubare está a la espera de que el Gobierno regional

conceda la subvención ya que, hasta el momento, nadie ha podido financiar esta máquina que tiene un coste de alrededor de 35.000 dólares, más otros 10.000 euros, aproximadamente, de todos los reactivos y componentes necesarios para poder hacer las pruebas. Esta herramienta que se adquiriría con esta ayuda permite «desvelar al 100% el virus» mediante PCR.





| LEÓN            | PALENCIA            | SALAMANCA | SEGOVIA    | SORIA   |
|-----------------|---------------------|-----------|------------|---------|
| 90.2 FM         | 101.9               | 103.4 FM  | 99.8 FM    | 88.1 FM |
| ÁGREDA          | ARENAS DE SAN PEDRO | ASTORGA   | ávila      | BÉJAR   |
| 93.2 FM         | 88.4 FM             | 97.7 FM   | 89.6 FM    | 94.1 FM |
| ARANDA DE DUERO | BURGOS              | 97.8 FM   | VALLADOLID | ZAMORA  |
| 91.6 FM         | 92.9 FM             |           | 102.8 FM   | 97.1    |

### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

de contagio. «La saliva puede infectar y, dentro de las situaciones que no son sexuales, también se pueden producir por el contacto con objetos, especialmente textiles donde hayan tocado los sarpullidos», detalla, pudiendo mantenerse el virus en esos elementos «durante horas».

Además, los animales también contagia el mpox ya sea por mordeduras o arañazos, siendo principalmente roedores los que inician el contagio en las zonas centrales de África.

Cualquiera que sea la forma de transmisión, Corell explica que los síntomas del mpox comienzan «21 días» tras haber expuesto al virus, de forma que empiezan a aparecer en los infectados una erupción con llagas, como granos o ampollas, que pueden aparecer en la cara, dentro de la boca y en otras partes del cuerpo, como los brazos, el tronco o el ano. «Si no se tratan los sarpullidos a tiempo se pueden sobreinfectar y producir secuelas graves», refleja al respecto.

Por ello, el inmunólogo y catedrática recalca la importancia de las medidas preventivas de aquellos posibles infectados, llamando a su «diagnóstico y consecuente aislamiento», así como a la formación del personal sanitario especializado en atención de ITS/VIH para el correcto tratamiento a los recién diagnosticados. Así, también reclama la vacunación de estos sanitarias, además del personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con este virus.

### UNA CEPA MÁS VIRULENTA

La alerta de Corell llega cuando se habla de la nueva variante de la 'viruela del mono', pese a que en España no se ha registrado ningún caso al respecto, siendo Suecia el único territorio fuera de África en el que se ha identificado.

«Si este nuevo virus de África llega a España los casos van a crecer más y el riesgo aumentará porque es una cepa más virulenta. De hecho, no sería de extrañar que pegue un salto a nuestro continente», señala el actual catedrático de Inmunología en la Universidad de Sevilla. No obstante, señala que las actuales vacunas serían más eficaces al ser «una variante que se parece más a la de viruela humana».

Bajo la alerta de salud pública decretada por la OMS el pasado miércoles, Corell pide a los organismos «ofrecer la mayor información disponible para los ciudadanos y tener las vacunas suficientes para inmunizar a la población». En esta línea, habrá que esperar a lo que se decide el lunes en la reunión de la Unión Europea para abordar medidas ante la emergencia sanitaria, a la que asistirá España, mientras que el martes se producirá el encuentro entre el Gobierno de España y las diferentes autonomías para hacer seguimien-

## La Junta invierte 6M€ en mejorar los centros de mando ante los incendios

La inversión en cámaras de vigilancia forestal incorporadas a las provincias de Ávila y Salamanca, tras el resto de Castilla y León, supera los dos millones y medio de euros

### SALAMANCA

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cifró ayer en más de seis millones la inversión de la Junta de Castilla y León en dotar a todos los centros de mando provinciales ante incendios de la Comunidad, entre otras mejoras de un módulo "rápido y ágil", instalado a bordo de un todo terreno, que puede funcionar como puesto avanzado móvil.

Así lo especificó durante su visita Centro Provincial de Mando del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Salamanca, donde pudo conocer las mejoras implementadas en el nuevo sistema de vigilancia de la mano de los técnicos de la Consejería, «siempre en guardia y prevenidos», estructura «muy relevante» compuesta por nueve centros, uno por provincia, y coordinada desde un décimo en Valladolid, que «adquirió una especial importancia tras los incendios del año 22 y el acuerdo de diálogo social con los sindicatos, la patronal y la Junta».

Dicho acuerdo incluía la mejora de esta estructura de centros de mando. «Antes, estos centros estaban 24 horas durante la época de riesgo alto, pero no lo estaban fuera de la misma. Y ahora sí, lo cual ha supuesto la necesidad de hacer muchas mejoras. Hemos incrementado el personal en 28 operadores y 40 técnicos, pero también ha habido mejoras en los medios de comunicación, los medios técnicos y la digitalización para tener las mayores capacidades apoyadas, en las decisiones, por toda esta estructura digital», resumió, informa Ical.

Entre las mejoras, figuran los vehículos todoterreno incorporados a cada centro de mando provincial que



El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita el Centro de Mando de Salamanca. ICAL

pueden servir como puesto de mando avanzado. «Cuenta con su propia energía solar a través de generador, tiene su propia estación meteorológica, su propia estación de comunicaciones y puede realizar radioenlaces con otros vehículos, además de contar con su propia oficina. Esto permite tener una unidad de puesto de mando avanzado desplazada de forma rápida en el territorio», señaló el consejero.

En conjunto, la adquisición y la dotación de los nueve vehículos ha supuesto un desembolso de 576.000 euros. Estos vehículos ahora funcionan como plataformas tecnológicas móviles que permiten la coor-

dinación, comunicación y planificación en las operaciones de extinción de incendios forestales. Suárez-Quiñones especificó, además, que se ha mejorado la conectividad de los centros de mando con el territorio y modernizado los equipos tecnológicos en los centros de mando.

Así, se han adquirido pantallas digitales para todos los centros de mando: 76 monitores de 27 pulgadas, 608 monitores de 21,5 pulgadas, 429 ordenadores de sobremesa, 546 cámaras web y accesorios, 60 ordenadores portátiles y 458 tabletas. Además, esta línea de financiación ha permitido obtener 140 unidades de geoposicionamiento para vehículos au-

tobomba, puestos de mando avanzado y pick-ups.

Por otro lado, se ha invertido en la ampliación de la plataforma única de gestión de la información de incendios forestales 'Sinfo', que se ha visto mejorada en cuando a accesibilidad y funcionalidades. Además, se ha podido integrar a la plataforma las imágenes satelitales de Sentinel antes y después del incendio para perimetrar los mismos y analizar la severidad. Se han integrado capas de meteorología y riesgo y los sistemas de videovigilancia y se han desarrollado utilidades relacionadas con perímetros y puntos de inicio para el trabajo de análisis.

## Las obras en la A-62 obligan a desviar el tráfico en dirección Salamanca

### VALLADOLID

Las obras de rehabilitación entre los kilómetros 157 y 172 de la A-62, que se ejecutarán en dos fases, obligarán a desviar el tráfico en sentido Salamanca a partir de las 7.00 horas del lunes, 19 de agosto. Las afecciones corresponden al tramo entre Tordesillas y Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid), según informó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que destina a estas mejoras un presupuesto de 5,7 millones de euros (IVA incluido). Está previsto que estos trabajos finalicen antes de la operación retorno

del último fin de semana de agosto, informa Ical.

Los trabajos se realizarán, en primer lugar, entre los kilómetros 157 y 163, y supondrán el corte total de la calzada derecha (sentido Salamanca), desviando el tráfico por la contraria (sentido Valladolid) por los pasos de mediana y manteniendo un tráfico con doble sentido. En este tramo se acometerá la renovación de la capa de rodadura.

Estos trabajos se realizarán con varias extendedoras trabajando simultáneamente, lo que obligará a cortar al tráfico las distintas calzadas de la autovía de forma alternativa y por tramos, según vayan avanzando los trabajos. Las obras de extendido en la calzada izquierda (sentido Valladolid) finalizaron el pasado 18 de julio y las que ahora comienzan, en la calzada derecha (hacia Salamanca), será a partir del lunes cuando se procederá a efectuar el corte total de esta calzada, desviando el tráfico por la calzada contraria a través de los pasos de mediana existentes en la autovía A-62 y manteniendo un tráfico con doble sentido de circulación.

 $Por\,su\,parte, las\,labores\,previstas$ 

entre los kilómetros 163 y 172 se ejecutarán a partir del viernes 23 de agosto, con el corte total de la calzada derecha (sentido Salamanca) y desviando el tráfico por la carretera paralela N-620, entre los enlaces E-163 (Pollos) y E-181 (Alaejos), incluyendo el fin de semana del 24 y 25 de agosto.

Finalmente, se procederá al repintado de las marcas viales horizontales y a la limpieza y terminación de las obras. Debido a las puntas de intenso tráfico por los movimientos vacacionales que se realizarán en esta época del verano, se pueden producir retenciones de vehículos, tanto en la autovía A-62 como en la N-620, por lo que se recuerda a los usuarios que extremen las precauciones y sigan los consejos de la Dirección General de Tráfico.

# Valladolid y Palencia lideran la bajada de oferta de alquiler de vivienda permanente

Seis provincias de Castilla y León disminuyen los pisos en arrendamiento para vivir mientras se dispara la oferta en los de temporada / Los profesionales inmobiliarios culpan a la ley «que perjudica al propietario»

### SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID

Castilla y León recorta drásticamente la oferta de viviendas en alquiler destinadas a vivir en ellas, es decir, de alquiler permanente, en favor de la de alquiler de temporada, bien para veranear o para pasar periodos inferiores a un año. Tanto es así que Valladolid y Palencia lideran la tabla nacional entre las provincias que más bajan su oferta de vivienda permanente. Palencia la encabeza, con una caída del 47% interanual, mientras Valladolid aparece en cuarto lugar con un -35%. Entre las dos provincias aparecen Barcelona (-45%) y Oviedo (-44%).

Los profesionales inmobiliarios tienen una explicación muy clara del porqué de este fenómeno. Es el resultado de una Ley de Vivienda «que se pone de espaldas al propietario» y que lo perjudica, dificultando los desahucios y el establecimiento de precios. «El mercado de la vivienda está intervenido y eso tiene que cambiar», apuntan. Y es que, en el ámbito nacional, la oferta de alquiler de temporada se dispara un 55% mientras el permanente se hunde un 17% en el último año.

Seis de las nueve provincias de la Comunidad descienden su oferta en julio respecto al mismo mes del año pasado, según el último informe del portal inmobiliario Idealista. Son, además de las mencionadas, Burgos (-26%); León (-19%); Salamanca (-17%) y Zamora (-6%). Segovia paraliza totalmente este parámetro, con un 0% interanual, mientras las dos provincias restantes lo incrementan, en contra de la corriente general. Son Ávila, con un 6% más de viviendas ofertadas para alquiler permanente, y Soria, con un 13% más.

En la cara opuesta de la moneda, son también seis las provincias que disparan su oferta de alquiler de temporada, aunque la primera de la Comunidad se sitúa en el noveno puesto de España. Se trata de Ávila, que sube un 160% el número de viviendas puestas en el mercado para arrendamiento temporal respecto al pasado año. Le siguen Salamanca, en el puesto 13, con un incremento del 143% y Soria, en el 18, con el 100%.

Ya más alejados de los primeros puestos y en la segunda mitad de la tabla aparecen Burgos, en el puesto 33 nacional, que incrementa su oferta de temporada en un 56%; Segovia, en el 38, con un 29% más de oferta de temporada, y Valladolid, con un 15% más. Hay tres provincias, sin embargo, que no solo no incrementan esa oferta de pisos de alquiler de temporada, sino que la bajan. Se trata de Palencia, que los reduce en un 20%, la cuarta provincia por la cola de Espa-



 $\textit{Un vecino observa las ofertas de pisos en venta y alquiler en una inmobiliaria de Valladolid.} \ {\tt ICAL}$ 

ña; León, la tercera, con un -38% y Zamora, la que más redujo la oferta de estos pisos en España con un -67%.

Aun con estos datos, es reseñable que Castilla y León está aún muy lejos de ser una zona tensionada en cuanto al peso de los pisos de temporada sobre los de alquiler permanente, pues ninguna provincia pasa del 4%. Este porcentaje lo alcanzan solo dos, Ávila y Burgos, mientras Salamanca, Soria, Segovia, Valladolid, Palencia y León se quedan en el 2%. Zamora es la segunda provincia menos tensionada de España con solo el 1% de oferta de temporales sobre permanentes. Solo cuenta con menos Orense, el 0%.

En el ámbito nacional, los alquileres de temporada siguen aumentando su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes, «como consecuencia de las sucesivas políticas que están empujando este fenómeno», apuntan desde Idealista. En el segundo trimestre de 2024 el peso de este tipo de alquileres llegó hasta el 13% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 55%, mientras que la oferta de alquileres permanentes se redujo un 17% en el mismo periodo.

En Barcelona, la ciudad más tensionada en los arrendamientos, el 42% de las viviendas que se ofrecen son para alquiler de temporada, una cifra que baja hasta el 34% en el caso de la segunda de la tabla nacional, San Sebastián. A continuación se encuentran las ciudades de Badajoz (21% del total) y Girona (20%),

seguidas de cerca por Cádiz (19%), Madrid (16%) y Valencia (15%).

Entre los grandes mercados el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en Málaga, que cuenta con un 99% más que hace un año, seguido por Bilbao (73%), Palma (72%), Valencia (70%), Sevilla (63%), Madrid (53%) y Barcelona (48%). En Alicante, por su parte, la oferta de alquileres temporales ha crecido un 22% en los últimos 12 meses, mientras que se ha incrementado un 21% en San Sebastián.

En paralelo a estos crecimientos, los alquileres de larga estancia siguen cayendo en este último año en los principales mercados. El mayor descenso se da en Barcelona (-45%), seguido por San Sebastián (-32%), Sevilla (-27%), Madrid (-22%), Bilbao (-22%), Alicante (-8%) y Valencia (-6%).

### LEGISLAR «DE ESPALDAS»

«Los datos del segundo trimestre siguen poniendo de manifiesto que legislar de espaldas a los propietarios acaba destruyendo el mercado. Las medidas adoptadas en materia de alquiler han trasladado la oferta del alquiler permanente al alquiler de temporada, una fórmula perfectamente legal pero que viene a dificultar aún más el acceso a la vivienda de las personas y las familias más desfavorecidas» apunta el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.

Y es que los alquileres de temporada son aquellos que no se destinan a satisfacer una necesidad permanente de vivienda, sino que sirven al alojamiento durante un periodo de tiempo muy concreto, por lo general,

inferior al año. El quid de la cuestión está en que estos arrendamientos quedan fuera del ámbito de aplicación de la reciente Ley de Vivienda, «por lo que no se ven afectados, entre otros aspectos, por las limitaciones en las actualizaciones de la renta o las prórrogas extraordinarias del contrato», apuntan desde Idealista.

Por su parte el presidente de la Confederación de la Construcción de Castilla y León, Javier Vega, se muestra de acuerdo con ese punto de vista. «Hay una ley que, si entra en vigor de formatotal-afortunadamente en Castilla y León, no se aplicaría con el Gobierno que tenemos-, lo que hace es perjudicar a la persona que quiere alquilar. La gente retira los pisos que tiene, si puede los dedica al alquiler turístico, y si no, lo otro es complicarse la vida», subraya. Y es que «el intervenir tanto en el mercado, sin duda alguna, lo que genera es desconfianza, y miedo a tener esos activos que son caros, que son inmuebles, a disposición no se sabe de quién».

Vega opina además que «el que tiene que apoyar al vulnerable es el Estado o las administraciones, no los particulares». A esos particulares «nos pueden poner impuestos, pero no obligar a que nuestros inmuebles estén en manos de alguien que tendrá todo el derecho del mundo, pero eso chocacon el concepto de la propiedad privada, que yo creo que sigue existiendo en España, y creo que es uno de los principales valores que tenemos».

El presidente de los constructores destaca que «al final todo esto hay que arreglarlo. Lo que no se puede es, de forma total y absolutamente caprichosa, alquilar a veces para apartamentos vacacionales y otras veces para alquiler permanente. Yo creo que eso no es bueno», por eso se muestra confiado en que «se acabará regulando, afortunadamente para el mercado, y normalizando un poco el sistema». Lo que sí tiene claro es que desde el sector seguirán pidiendo «que se regule pronto y que sepamos a qué atenernos, yo creo que la Comunidad está en ello», porque «el alquiler debería estar menos intervenido. El mercado es el sabio y sabe regularse», concluye.

►ÁVILA. Es una de las dos provincias de la Comunidad en las que sube el alquiler permanente (6%), pero sube más el de temporada (160%, en el puesto 9 nacional). El peso del de temporada sobre el total es del 4%.

▶BURGOS. Cae un 26% la oferta de alquiler permanente (puesto 14 nacional) y sube un 56% el de temporada (puesto 33). El peso del de temporada es del 4%.

**LEÓN.** Baja un 19% la oferta de alquiler permanente (puesto 22), pero baja también el de temporada, el tercero que más de España (-38%). El peso del temporal es del 2%.

▶ PALENCIA. La provincia en la que más baja de España la oferta de alquiler permanente (-47%). La de temporada baja también, un 20% (cuarta que más baja). El peso del de temporada es un 2% sobre el total.

► SALAMANCA. Baja la oferta de alquiler permanente un 17% (puesto 26 en España), y se dispara un 143% el de temporada (puesto 13). El peso del de temporada es del 2%.

▶ SEGOVIA. Se estanca la oferta de alquiler permanente (0%), en el puesto 42 de mayor a menor bajada. Sube un 29% la oferta de temporada (puesto 38 de mayor a menor subida). El peso del de temporada es del 2%.

▶SORIA. Crece la oferta de alquiler permanente un 13% (cuarta que más sube de España), y sube un 100% la de temporada (puesto 18). El peso del de temporada es del 2%.

▶ VALLADOLID. La cuarta provincia de España donde más baja la oferta de alquiler permanente (-35%). Sube un 15% el de temporada (puesto 42). El peso es del 2%.

**ZAMORA.** Baja la oferta de alquiler permanente un 6% (puesto 40), y también baja el de temporada (-67%, la que más de España). Peso del 1%.

### **DEPORTES**

## Lucas Laso ya es rojillo

El Numancia completa el eje de la defensa con la contratación del jugador procedente de l Real Oviedo Vetusta / El futbolista ya entrena bajo al tutela de Aitor Calle

### JON ANDER URIARTE SORIA

El C.D. Numancia anunció ayer el fichaje del central Lucas Laso para la presente temporada, una incorporación con la que el club soriano cierra los refuerzos para el centro de la zaga. La entidad rojilla no da aún por cerrada la plantilla y está pendiente de que se resuelvan los trámites administrativos para la incorporación de dos futbolistas procedentes de Ecuador, un lateral izquierdo y un jugador de banda.

Lucas Laso Gutiérrez (Santander, 4 de enero de 2003), es un central diestro de 189 centímetros que aportará su envergadura al eje de la zaga rojilla. El futbolista recala en Soria tras rescindir el año de contrato que le unía al Real Oviedo hasta junio de 2025 y ayer mismo comenzó los entrenamientos junto al resto de compañeros y bajo la batuta de Aitor Calle. El jugador, que durante el pasado verano sonó como refuerzo para el filial del Racing de Santander y rival de los rojillos en el Grupo I, recaló en la cantera del carbayón en 2019 a la edad de 16 años para incorporarse a la disciplina del equipo juvenil, un grupo en el que pronto se convirtió en un futbolista importante.

Con 17 años comenzó a alternar el equipo juvenil con el filial del Real Oviedo, equipo del que se acabó convirtiendo en capitán. El salto definitivo al segundo equipo ovetense llegó en la campaña 22-23, curso en el que estaba siendo un jugador importante hasta que una importante lesión de rodilla que evitó que pudiera terminar esa tem-



Lucas Laso procede del Real Oviedo Vetusta. REAL OVIEDO

### PARTIDOS Penúltimo amistoso

El C.D. Numancia viaja hoy a Estella para, a partir de las 19.30 horas, enfrentarse al C.D. Izarra en el que será su penúltimo partido de pretemporada.

El cuerpo técnico soriano aprovecha el encuentro para seguir dando minutos entre los integrantes de la plantilla, en este caso aquellos jugadores que gozaron tuvieron menos protagonis mo ante la Ponferradina. El choque servirá igualmente para que los rojillos disputen un choque sobre césped

artificial y de dimensiones reducidas respecto a Los Pajaritos, superficie que se encontrarán esta temporada, por ejemplo, en el **Municipal Luis** Ramos. El Izarra milita en Segunda Federación y hasta la fecha ha realizado 11 incorporaciones para este curso.

porada. En ese curso disputó 22 partidos todos ellos como titular en Segunda Federación además de ir convocado en varias ocasiones con el primer equipo carbayón en Segunda División. Su buen rendimiento durante esa temporada y en las anteriores le permitió renovar por el Real Oviedo hasta junio de 2025, contrato que ha rescindido para recalar en Soria. Lucas Laso, que durante su estancia en El Requexón realizó pretemporadas con el primer equipo asturiano, ha sido además convocado con las selecciones sub 17 y sub 19.

Lucas Laso es el noveno fichaje del C.D. Numancia para la presente temporada y con él son 20 los integrantes de la primera plantilla soriana. El central cántabro cierra el capítulo de incorporaciones para el eje de la zaga, una posición en la que tendrá que pelear por un puesto en el once con Óscar de Frutos y Diego Royo. Para ese puesto, de forma eventual y en caso de necesidad, Aitor Calle cuenta también con Moustapha además de Pedro Benito y Kevin, jugadores de la cantera que han rendido a buen nivel en esas posiciones durante la pretemporada

La plantilla numantina está casi cerrada a falta de algún pequeño retoque. Desde el club se espera a que se solucionen trámites burocráticos para incorporar dos jugadores procedentes de Ecuador. Sobre el papel, uno de esos jugadores es un lateral izquierdo toda vez que Javier Bonilla es el único jugador específico en la plantilla para esa posición.

### FÚTBOL

### EL ALMAZÁN REPITE EN LA ARBOLEDA

SORIA-La S.D. Almazán juega esta tarde en La Arboleda su tercer encuentro amistoso de preparación. El equipo que dirige Santi Sedano recibe a las 19.00 horas al Torrejón B, equipo que milita en la Preferente de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el C.D. San José de la Regional Aficionados de Castilla y León se desplaza hasta tierras navarras para visitar el Atlético Vianés a las 10.00 horas en el primer encuentro de preparación de los de Carlos Carramiñana. También se estrena este sábado en partidos amistosos el C.D. Langa al recibir en el Municipal de Las Eras al C.F. Tres Cantos a partir de las 18.00 horas. El juvenil A rojillo visita al Tardelcuende a las 19.00 horas.

### **FÚTBOL**

### SAN JOSÉ, REAL MADRID C Y GUADALAJARA EN LOS PAJARITOS

SORIA.-El antiguo campo de Los Pajaritos acoge esta tarde el ITrofeo C.D. San José Femenino, un triangular que comienza a las 18.00 horas con entrada gratuita y en el que participan, además del equipolocal, el Real Madrid Juvenil y el Dínamo Guadalajara. El torneo, con enfrentamientos de 45 minutos, arranca con el San José-Real Madrid, sigue con el Real Madrid-Guadalajara y finaliza con el choque entre el Guada y las locales. Será igualmente los primeros encuentros de preparación para el grupo que dirige Hugo Palomar, que de esta manera comienza a preparar su andadura en la Liga Gonalpi que arranca el próximo 15 de septiembre, fecha en la visita al Femenino Ponferrada.

### Recepción a los sorianos olímpicos

El Ayuntamiento de Soria reconoció y agradeció el papel de los representantes sorianos en los pasados Juegos Olímpicos de París. De
esta forma, el alcalde Carlos Martínez Mínguez charló unos minutos
con la nueva recordwoman de España en 1.500, Marta Pérez Miguel, el
entrenador de atletismo, Enrique
Pascual Oliva, y su mano derecha en
el grupo de trabajo en el Caep Soria,
Raúl Pascual. El regidor soriano lamentó que no hubiera podido estar
presente la fisio de la selección de
judo de Perú, Sandra García Lázaro.



Representantes sorianos en las Olimpiadas junto a cargos institucionales. MARIO TEJEDOR

### **BALONMANO**

### TRIANGULAR ANTE DOS ASOBAL PARA EL BM SORIA

SORIA.- El Balonmano Soria se desplaza este sábado a Aranda de Duero para disputar el III Memorial Santiago Manguán, Trofeo que servirá de homenaje a Alberto Miranda, portero de Villa de Aranda, BMNava que se retiró en 2022 tras jugar las últimas cinco temporadas en el Balonmano Soria. Esos son los tres equipos que compiten, dos de ellos de Asobal, otra  $buena\,piedra\,de\,to que \,para \,los\,de$ Oriol Castellarnau. Los amarillos juegan a las 19.00 horas ante BM Nava y cierran el torneo y continúan a las 20.00 horas jugando ante Villa de Aranda.

### **ANUNCIOS BREVES**

### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino v frente al bar Termancia. capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente ideal para carga de vehículos eléc-tricos. 33.000 euros. 629 286 155.

### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel 630070931

> sus anuncios II al 975 21 20 63

### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS .... 209.000€...



### **TRABAJO**

701

IMPORTANTE empresa de electricidad y telecomunicaciones, necesita Oficiales y Ayudantes. Teléfono 608 43 80 78

CERVECERIA bar Torcuato necesita camarero-a. Envíanos tu cu-rriculum a: <u>info@torcvato-so-</u> <u>ria.com</u> o llámanos al 654 533 87

### **VARIOS**

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Llamar al 622000129, de lunes a viernes por las mañanas y festivos todo el día.



Caluroso y nubosidad de evolución

Poco nuboso con nubes altas, y con nubosidad de evolución por la tarde. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, fijandose del noroeste por la tarde y alumentando en intensidad, con algunas rachas fuertes.

**EN LA CAPITAL** 

HOY Máxima

MAÑANA

Máxima

 $26^{\circ}$ 

### FARMACIA DE GUARDIA

Ma del Mar Sánchez López Pza. Antonio Machado, I-3

Tel. 975.221.030

**EN LA PROVINCIA** Del 12 al 18 de agosto

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA, ÓLVEGA SAN ESTEBAN DE GORMAZ, COVALEDA Y SALAS DE LOS INFANTES (BU) (24 H.)

DEZA (HASTA LAS 22.00H.)

### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443

De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 62.9% DE SU CAPACIDAD

### **EL TIEMPO / HOY**



23 **V** II **▲** 26 ▼ 10 **▲** 29 ▼12 Lunes **▲** 31 **▼**9

▲ 29 **▼** 12 Lunes **▲** 32 ▼ 8

28 🔻 12 Lunes **▲** 29 ▼ 10

▲ 23 ▼ II Lunes **▲** 26 ▼ 10

**SAN ESTEBAN** 

**▲** 30 ▼ 14 **▲** 32 ▼ 10

S. LEONARDO

▲ 26 🔻 II Lunes **▲** 31 ▼ 7

975 380 001 975 300 461

**SAN PEDRO** 

**▲** 22 ▼ 8 Lunes **▲** 26 ▼ 7

VINUESA

**▲** 25 ▼10 Lunes **▲** 29 ▼ 8

Mínima

100

Mínima

13°



### **TELÉFONOS DE INTERÉS**

**SORIA** EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

GUARDIA CIVIL BOMBEROS 085/ 975 220 700 112/ 975 211 862 2/ 975 211 862 901 202 020 975 230 000 975 234 300 975 220 904 975 213 034 975 221 718 975 239 090

TELE-RUTA CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

**PROVINCIA** 

Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz

900 123 505

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero 976 645 589 975 350 125 975 376 012 Tierras Altas 975 381 170 975 228 282

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES Estación de autobi

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 - 13-97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a

sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

### NIIMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

### **TIERMES**

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

### **YACIMIENTO**

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15- 51
La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

Medinaceli (Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

## M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE ÁGREDA Llamar previamente.

### domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

El Burgo de Osma Telf. 975341006

VILLODRES

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)** Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parque Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De l de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

### CINE Y TV

### **CARTELERA**

LA 8

**06:00** Infocomerciales 07:35 La grabadora 07:45 Naturaleza viva **OR-15** Cuentos en la bruma 09:05 El plato estrella 09:50 Piedra sobre piedra 10:40 Un paseo por CyL II:30 Con la música a todas partes 13:00 Escápate de viaje 13:50 La grabadora 13:55 Clan! 14:30 CyLTV Noticias **15:10** El tiempo 15:25 Grana y oro



|                                                                                                 | SESIONES |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| SALA 1 - PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4<br>- ROMPER EL CÍRCULO                                      | 18.00    | 20.15 | 22.3  |
| SALA 2 - LA TRAMPA                                                                              | 17.45    | 20.15 | 22.3  |
| SALA 3 - ALIEN: ROMULUS                                                                         | 17.45    | 20.15 | 22.3  |
| SALA 4 - BORDERLANDS<br>- EL CONDE DE MONTECRISTO                                               | 18.00    | 20.30 |       |
| SALA 5 - DEADPOOL Y LOBEZNO                                                                     | 17.45    | 20.15 | 22.3  |
| SALA 6 - BUFFALO KIDS                                                                           | 18.00    | 20.30 | 22.3  |
| SALA 7 - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)<br>- CUERPO ESCOMBRO                                        | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 8 - GRU 4. MI VILLANO FAVORITO<br>- EL MUSICAL DE LOS 80s y 90s. LA PELÍCULA<br>- LONGLEGS | 18.00    | 20.30 | 22.3  |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros



### **ALIEN: ROMULUS**

Estados Unidos. 2024. Dirección. Fede Álvarez. Reparto. Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn. Sinopsis. Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. Nueva película de la saga Alien.



### DEADPOOL Y LOBEZNO

Estados Unidos. 2024. **Dirección.** Shawn Levy. Reparto. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin. **Sinopsis.** Tercera entrega de la saga «Deadpool», ahora integrada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) pero manteniendo su enfoque para adultos, con calificación R. En septiembre de 2022 se confirmó la aparición de Hugh Jackman como Lobezno, por primera vez desde «Logan».



16:30 Lo meior de Escánate de Viaie

17:00 El Correvuela 17:50 La Grabadora

19:40 La Grabadora

21:50 La grabadora

01:40 Agro en acción

02:10 Infocomerciales

22:00 Me vuelvo al puebl

20:40 El tiempo 20:55 Espacio Abierto

23:45 Cine.

20:00 CyLTV Noticias

18:00 Cine.

07:30 Infocomerciales 07:55 Pelota Mano. Desde el Frontón Municipal de El Villar de Arnedo (La Rioja). **N9-NN** Momonsters

09:20 Shadownsters.

09:30 Ruy, el pequeño Cid. La conspiración

10:00 Espacio Abierto. Se cumplen 20 años del peor atentado de la historia de Europa

10:50 Mundo Natural

II:10 Escápate de viaje. 11:55 Naturaleza viva.

12:45 Grana y oro. Actualidad del mundo taurino

13:55 Lo mejor de Parques Naturales.

14:30 CvLTV Noticias Fin de semana I. 15:10 EL tiempo Fin de semana

15:20 Agro en acción.

15:50 Cineolé: La cuarta carabela. 1961

17:00 Programa especial Campeonato del Mundo Aguas Bravas

18:40 Diagnóstico. Medicina legal

19:10 Clap. Día Internacional de los Museos

19:35 Clap. Música: Depedro, Héctor Rojo, Dr

Juanpa y el vídeo di Héctor de la Puente 20:00 CyLTV Noticias Fin de semana 2.

**20:40** EL tiempo Fin de semana. 20:50 Ideas Mágicas.

21:50 Qué pasó aquí. El Jeroglífico secreto de la

22:40 Cine de verano fin de semana: Blackiack 00:30 Con la música a todas partes.

### CINES MERCADO Sábado, 17 de agosto **SESIONES** SALA 1 - UN LUGAR COMÚN 12.00 - MATRONAS (VOSE) 17 00 - THE SWEET EAST (VOSE) 19.00 - NIÉGALO SIEMPRE (VOSE) 2100 SALA 2 - KOATI 12.30 17.30 - UN LUGAR COMÚN 19.15 - NUESTRO MOMENTO PERFECTO 21.15

| Domingo. 18 de agosto                            | SESIONES |                |  |
|--------------------------------------------------|----------|----------------|--|
| SALA 1 - THE SWEET EAST (VOSE) - MATRONAS (VOSE) | 12.00    | 19.00<br>17.00 |  |
| - NIÉGALO SIEMPRE (VOSE)                         |          | 2100           |  |
| SALA 2 - KOATI                                   | 12.30    | 17.30          |  |
| - UN LUGAR COMÚN                                 |          | 19.15          |  |
| - NUESTRO MOMENTO PERFECTO (VOSE)                |          | 21.15          |  |



### THE SWEET EAST

Estados Unidos. 2023. Dirección. Sean Price Williams. Reparto. Talia Ryder, Jacob Elordi, Earl Cave, Simon Rex, Ayo Edebiri. Sinopsis. Lillian, una joven estudiante de instituto, se escapa durante una excursión escolar. En este picaresco viaje que nos recuerda a un cuento de hadas o a una gamberra Alicia en el País de las Maravillas, la joven descubrirá un mundo sorprendente.



### **KOATI**

Estados Unidos, 2021, **Dirección**, Rodrigo Perez-Castro. **Reparto**. Animación - Sofia Vergara, Joe Manganiello, Adriana Barraza, **Sinopsis**, Koatí es una película protagonizada por tres héroes inesperados: Nachi, un coatí de espíritu libre. Xochi, una audaz mariposa monarca, y Pako, una rana hiperactiva. Juntos emprenden una aventura para evitar que Zaina, una malvada serpiente, destruva su hogar.

## CARLOS CUESTA



## DALE VIDA A TU TEJADO

### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





## HERALDO DIARIO DE SORIA

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003

3-mail de Redacción: redaccion@hds-elmundo.es 3-mail de Publicidad: publicidad@hds-elmundo.es

## PAISANAJE MELIÁN DE ÓRZOLA



MARIO TEJEDOR

**POETA.** Sus poemas han sido traducidos al inglés, italiano, ruso y portugués. A día de hoy dirige los cuadernos de poesía Tres Tristes Trigos y ejerce la crítica literaria, además de preparar ya su próximo libro. No descarta vivir en Soria y teletrabajar.

### MILAGROS HERVADA SORIA

Melián de Órzola lo focalizó, como él mismo dice, y lo consiguió. Su poema *Urbión* fue el elegido como ganador en el XII Certamen Literario Un Soneto para Soria, que convoca el Círculo Amistad Numancia. Ayer acudió a Soria, ciudad que no conocía, para recibirlo. Le otorgaron una figura del Caballito de Soria y un libro de poesía, y él hizo otro regalo, repartió a todos los asistentes al acto una octavilla con su poema, escrito de puño y letra.

Reconoció que recibir el premio le hizo «mucha ilusión», aunque estaba tan convencido de que el suyo sería el seleccionado que casi ni le sorprendió. Esas convicciones que no tienen explicación pero que se dan por hechas. «Lo tenía muy focaliza-

do desde hace un par de años y fue escribir y tener la sensación de que el premio lo iba a ganar», aseguró Melián en uno de los sillones del Círculo Amistad Numancia poco antes de recibir su premio. Una convocatoria de la que tenía referencias y a la que finalmente se lanzó.

Comenzó sin premeditación, «salió así», explicó sobre el arranque de su soneto, «Urde Urbión un secreto oculto...», lo que le dio el título. Un Urbión que no conoce, pero que es una de las razones por las que volverá a la provincia, para visitarlo e impregnarse de su historia y del espíritu que inspiró a los poetas que tanto han cantado a Soria.

Aunque no conocía nada de Soria, explicó que la empatía ha fluido desde el principio. Trabajó la docu-

mentación pero después «hay un gran porcentaje de impulso emocional». «Cuando alguien te cuenta algo, aunque no lo has vivido, eres capaz de empatizar con esos sentimientos y experiencias, y eso se puede trasladar a la tierra, al paisaje, a la cultura. Mi tierra, La Axarquía, en Málaga, es muy diferente a Soria, pero esa forma de empatizar es inherente al ser humano».

Y es que aunque no físicamente, sí guardaba referencias de Soria a través de otros poemas. «La he conocido a través de la poesía», afirmó, y confesó su predilección por la de Gerardo Diego, aunque Antonio Machado tiene poemas muy bonitos de Soria», matizó.

El soneto Urbión es «un poco doloroso, escrito desde la melancolía», con imágenes como que el río nace de un llanto... «Quiero transmitir que el sufrimiento es continuo a lo largo de los siglos y en una época en la que ya llevamos bastantes kilómetros de historia recorridos que aún sigamos con tanto dolor y tanto sufrimiento, es innecesario, deberíamos estar en otros territorios», deseó. «En la política, la sociedad, se escuchan cosas tan inhumanas..., es necesario recapacitar y ver de qué manera ponemos solución», afirmó el poeta, cuyas obras han sido traducidas al inglés, italiano, ruso y portugués. A día de hoy dirige los cuadernos de poesía Tres Tristes Trigos y ejerce la crítica literaria, además de preparar ya su próximo libro.

Ayer dedicó el día a visitar Soria, «pateando la ciudad», y reconoció que le impresionó. «No esperaba una ciudad tan bonita, me ha gustado mucho. Sobre todo la ribera del Duero, el camino a San Saturio y el de vuelta de San Polo, es precioso y recuerda constantemente a los poetas que cantan a Soria».

También visitó la Casa de los Poetas y le gustó ver que hay un espacio reservado a los autores que la han inmortalizado. Preguntado si le gustaría estar entre ellos, «por qué no estar ahí también...».

Al poeta malagueño le hubiese gustado visitar Urbión y tiene ganas de conocer la Laguna Negra, así que tendrá que volver. Tanto su novia como él teletrabajan y les ronda la idea de vivir una temporada en Soria, pero algo tienen ya claro, tendrá que ser en verano.

